Lunes, 8 de abril de 2024. Año XXXV. Número: 12,527. Edición Madrid. Precio: 2 €



CRÓNICA Arranca el juicio a Daniel Sancho por asesinato. «Demostraremos que fue a Tailandia a cocinar», dice su abogada Págs. 14 y 15

Torres de 23 plantas y pisos GRAN MADRID protegidos a precio básico: así es el proyecto definitivo de la Ermita del Santo



#### PANEL EL MUNDO-SIGMA DOS: ELECCIONES VASCAS

# Bildu blinda sus votos mientras crecen los indecisos del PNV

La izquierda 'abertzale' acecha a los nacionalistas: podría igualar sus 28 escaños y ganarles en Álava



ENEKO ANDUEZA CANDIDATO DEL PSE «El PSOE no va a apoyar un 'nuevo estatus' ni en Vitoria ni en Madrid»

El PNV no frena la fuga a Bildu ni convence a 46.200 votantes en duda. El PP sube y el PSE se estanca

POR MARISA CRUZ / JOSEAN IZARRA Páginas 8 a 11

DXT



El capitán del Athletic de Bilbao, Iker Muniain, y Óscar de Marcos muestran la Copa a la afición en el aeropuerto de Loiu (Vizcaya). JUAN FLOR / EFE

#### La Caixa y Reale dejarán de patrocinar la cátedra de Begoña Gómez

Los dos patrocinadores oficiales del máster que dirige la esposa del presidente dan por concluido su apoyo tras 4 años de colaboración

POR CARLOS SEGOVIA Página 25

#### El 'sueño' olímpico de Renfe choca contra el muro francés de SNCF

#### CÉSAR URRUTIA MADRID

El poderoso ente ferroviario francés se ha convertido en la diana del ministro Óscar Puente. Las trabas burocráticas impuestas por la SNCF impedirán lo que el presidente de Renfellama un «sueño»: que el AVE llegue a París antes de los Juegos Olímpicos. Mientras, los trenes franceses de Ouigo sí circulan por España. PRIMER PLANO

#### El 13% de los hipotecados que intentan pasarse al tipo fijo no lo logra

POR MARÍA HERNÁNDEZ Pág. 27

# UNA COPA QUE JUSTIFICA TODA UNA FILOSOFÍA

Ex jugadores, técnicos y políticos afirman que el título refuerza la histórica apuesta del Athletic por el arraigo vasco y la cantera por luis núñez-villaveirán

Nico Williams, el mejor en la final de La Cartuja, cotiza al alza y en el club ya asumen que su continuidad será complicada por Javier Martínez



FÓRMULA 1. CARLOS SAINZ, ABONADO AL PODIO EN LA FASE MÁS BRILLANTE DE SU CARRERA POR MIGUEL A. HERGUEDAS VIEJO» POR PABLO DE LA CALLE

CICLISMO. TORRALBO: «NO SOY EL MEJOR MECÁNICO, SÓLO EL MÁS

#### SEIS MESES DE GUERRA EN GAZA

# Israel retira sus tropas del sur de la Franja y retoma la negociación



El Gobierno justifica el repliegue como un movimiento táctico

La presión de EEUU lo empuja a una nueva ronda de contactos en El Cairo

Tensión por los 'exentos' ultraortodoxos Págs. 18 y 19

# PRIMER PLANO

BLOQUEO A RENFE EN FRANCIA



El ministro de Transportes, Óscar Puente, se dirige al presidente de Renfe, Raül Blanco en la inauguración en Sevilla del tren turístico Al Andalus el pasado marzo. EFE

El «sueño» de que el AVE de Renfe llegue a París en julio, antes de los Juegos Olímpicos, se queda en eso, en un sueño, por la resistencia del todopoderoso ente ferroviario francés, ante el que Renfe palidece

# SNCF, EL MURO FRANCÉS CONTRA EL QUE EMBISTE ÓSCAR PUENTE

#### CÉSAR URRUTIA MADRID

Poner a rodar un tren de alta velocidad que llegue a París ha demostrado ser un ejercicio por encima de las posibilidades de Renfe, que si en España ha visto aparecer a su rival francés sobre las vías desde 2021 bajo la marca Ouigo, no es capaz de saltar el muro francés y presentarse en la capital francesa para los Juegos Olímpicos del próximo mes de julio, tal y como se había propuesto su presidente Raül Blanco.

Empezar a operar en el país vecino exige más que oficinas comerciales, técnicos, maquinistas y trenes. Vencer toda la burocracia administrativa, técnica y de seguridad es un reto en el que el operador español se enfrenta a la Societé National des Chemins de Fer français (SNCF), un ente que, sin sentarse al consejo de ministros, puede ser catalogado como el ministerio del ferrocarril francés. Es un enfrentamiento desigual que ha llevado al Gobierno a iniciar medidas inéditas como tomar como rehén a Ouigo en España o a amagar con destapar todos los obstáculos que sufre Renfe para poder competir en Francia y bajar los precios que se pagan en el país vecino por usar el tren de alta velocidad.

de alta velocidad.

Solo después de tres meses de acusar a Ouigo de derribar el mercado español de alta velocidad operando a pérdidas y de amenazarle con no rebajarle los cánones que paga a Adif por usar las vías, el ministro Óscar Puente fue recibido por su homólogo francés. Fue el pasado jueves y Puente aseguró salir satisfecho del encuentro. Si compensó sus reclamaciones con alguna garantía para que el ministro baje la guardia, no ha trascendido.

La SNCF dispone de trenes de al-

ta velocidad, regionales (cinco millones diarios de pasajeros), de metro... sean de pasajeros o mercancías en 67 países; contrata a maquinistas, revisores y todo el personal a bordo; también gestiona 3.000 estaciones del país con sus aparcamientos y espacios comerciales. Es propietaria de los 29.000 kilómetros de red ferroviaria-2.700 de alta velocidaddel cobro de los cánones correspondientes a los 20.000 surcos que gestiona cada día y, por supuesto de hacer cumplir todos los requisitos de seguridad que exige circular por las vías galas para competir con sus propios trenes. Dispone también de filiales de movilidad que operan 23.000 vagones de tranvías, autobuses y coches compartidos. Ouigo, su filial de alta velocidad y bajo coste, ha transportado cinco millones de pasajeros en dos años.

Por eso, aunque con sus 15.000 empleados Renfe pueda parecer un gigante público a escala nacional, lo cierto es que palidece al lado de lo que representa SNCF. El año pasado la plantilla de la empresa nacional gala de ferrocarriles empleó a 283.000 trabajadores (18 veces más), de los que 212.000 eran asalariados

# PRIMER PLANO

BLOQUEO A RENFE EN FRANCIA

en Francia. Frente a los 4.000 millones de euros que Renfe declaró ingresar en 2023 con un beneficio bruto de 300 millones, el grupo francés facturó 10 veces más, 42.000 millones de euros y 6.400 millones de beneficio de explotación que dieron unas ganancias netas de más de 1.000 millones de euros.

Un muro de estas dimensiones ha sido excesivo para Raül Blanco, presidente de Renfe y su antecesor, Isaías Táboas. También para los ministros José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y, ahora, Óscar Puente. Desde su nombramiento en 2019, Jean Pîerre Farandou, ha recibido en la presidencia de SNCF cartas y comunicaciones directas e indirectas de todos ellos para cumplir con la liberalización del mercado ferroviario.

El éxito ha sido escaso. En 2021, el ministerio de Transportes ya denunció los problemas de Renfe con SNCF para el acceso a información sobre la infraestructura francesa o las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos de señalización que equipan los trenes que circulan por ella. Los ensayos y el trabajo técnico para certificar y homologar también eran un problema para la empresa española, tanto para sus trenes Alstom como para sus trenes Talgo.

Mientras tanto, al otro lado de la frontera, en mayo de 2021, Ouigo estrenaba sus servicios en la ruta más demandada de los 4.000 kilómetros de la red española de alta velocidad, al conectar con 10 servicios diarios Atocha en Madrid con Sants en Barcelona. Con todos los permisos de Adif y precios a partir de 9 euros, la llegada del operador francés fue el comienzo de una etapa expansiva de la alta velocidad española que se ha traducido en tres años de crecimientos de dos dígitos en el número de pasajeros. También en el desplome de los precios que cobraba Renfe. Para defenderse de su rival francés, Renfe bajó el año pasado de media un 20% sus precios en el AVE y un 12% los del AVLO, su marca de bajo coste en el corredor Madrid Barcelona.

Esta competencia es la que obliga ya a Renfe a transformarse. 2023 fue un año histórico en número de viajeros (522 millones). Puede que por esta razón, Raül Blanco decidiera desquitarse programando para el 14 de julio del año pasado, Día Nacional en Francia, la entrada del AVE a Marsella y Lyon con una oferta de 9 euros (como Ouigo en España). También que, además, se pusiera como objetivo llegar a París en julio de este año, a tiempo para unos Juegos Olímpicos en los que su rival francés estima que moverá 15 millones de pasajeros. Con el modelo Talgo 106 Avril, con una capacidad de 581 plazas y unos costes operativos que son considerados toda una ventaja en el mercado. Blanco definió este proyecto como «un sueño». Y probablemente sea cierto porque difícilmente lo verá convertido en realidad.

#### SNCF FRENTE A RENFE

#### NO ES SOLO CUESTIÓN DE TAMAÑO

El mundo ferroviario está dominado por empresas públicas y la francesa SNCF es mucho mayor que la suma de las españolas Renfe y Adif. También es más eficiente, ya que el tren se utiliza más en Francia que en España y, además, logra beneficios frente a las pérdidas españolas.

# 1/2

#### RED FERROVIARIA.

La red ferroviaria española que gestiona Adif tiene algo más de 16.000 kilómetros, frente a los 28.000 kilómetros que gestiona la empresa francesa. En cuanto a alta velocidad, los 4.000 kilómetros de la red española representan un 46% más que la infraestructura que ofrece Francia.

# **1/10**

PLANTILLA. SNCF tiene una plantilla de más de 280.0000 empleados de los que 210.000 trabajan en Francia. Las plantillas de Renfe (14.000) y Adif (12.574) suponen un 10% de la de la empresa pública gala.

1/3

VIAJEROS. Aunque crece muy rápido, el uso de la alta velocidad es apenas una tercera parte del que se hace en Francia. Si en 2023 el número de viajeros movidos en España por cuatro marcas ascendió a 32 millones, sólo SNCF movió 110 millones en el país vecino.

# 1/10

INGRESOS. Frente a los poco más de 4.000 millones de euros que ingresó Renfe el año pasado, el grupo francés -que integra el negocio que en España realiza Adif-ascendió a 42.000 millones de euros. Los operadores alternativos a SCNF denuncian que la dependencia de la empresa pública complica la apertura del mercado galo

# «FRANCIA FRENA LA COMPETENCIA EN CASA»

#### RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

CORRESPONSAL

Desde 2021, en España circulan trenes de alta velocidad españoles, franceses e italianos en las conexiones a los principales destinos. La entrada de la competencia (Ouigo, de la francesa SNCF, e Iryo, de Trenitalia) ha permitido aumentar la oferta y abaratar los precios. En Francia, en cambio, a día de hoy sólo circulan trenes con bandera nacional, y en algunos tramos (ninguno conecta con París), hay españoles e italianos. La apertura del mercado a la competencia se hace a duras penas y con gran resistencia por parte de SNCF, el operador todopoderoso que domina el mercado.

«Es una apertura tímida aún, aunque sí existe», explica Alexandre Gallo, presidente de la asociación francesa del ferrocarril (AFRA, en sus siglas en francés), que reúne a los operadores alternativos a SNCF en el país. Son empresas como Trenitalia, Trasndev, Alstom o Millet Rail. Aún no está Renfe. Explica que, en general, «todos los grandes grupos ferroviarios siempre han ignorado que, en un momento

dado, podría haber competencia en su territorio».

Trenitalia opera desde hace dos años en la alta velocidad (TGV en sus siglas en francés) en el tramo París-Lyon-Milán, lo que «ha permitido atraer a nuevos usuarios y bajar los precios». Renfe lo hace en Marsella, Lyon, Montpellier, Avignon, Narbona, Valence y Aix en Provence. Aún no ha conseguido que Francia le homologue los trenes para poder seguir expandiéndose y operar el principal corredor: París-Lyon (el equivalente al Madrid-Barcelona, donde sí está SNCF).

Gallo no cree que haya una intención, como sí ha insinuado el ministro de Transportes español, Óscar Puente, de «evitar que Renfe entre en el país», aunque admite que el problema está en que el sistema ferroviario en Francia está pensado «por y alrededor» de SNCF. «Se une la complejidad de la red, que es muy hete-

rogénea, y la fuerte dependencia del único operador. Todo ello hace que el mercado aún no esté maduro para que entren operadores», justifica.

Sí reconoce que «SNCF frena la competencia, pero se beneficia de poder competir en otros países». Hablamos de un gigante todopoderoso, cu-

yos trabajadores tienen capacidad para paralizar el país cuando se ponen en huelga, que tiene la complejidad y el poder de un ministerio. Tiene que rendir cuentas al Estado, pero gestiona casi todo: estaciones, servicios de pasajeros y las vías, la red de alta velocidad, la regional y parte de la de cercanías. Ellos también se encargan de homologar los trenes de la competencia y dar permisos para que circulen otras empresas.

En España es Adif la que se encarga de la gestión de las infraestructuras ferrovarias y de dar estas autorido para este operador y si viene otro es difícil hacerle hueco, porque los espacios ya están ocupados». A esto se une la complejidad de la red, «muy heterogénea, con distintos sistemas de seguridad, que requieren una homologación también de SNCF».

El tortuoso entramado burocrático del país se aplica también al transporte: «Hay una fuerte dependencia de los técnicos de SNCF, que tampoco tienen mucha prisa en agilizar los trámites o dar una respuesta. Tienen, no la capacidad para impedir, pero sí para frenar la competencia».

La falta de oferta hace que los precios sean más altos. Este verano los usuarios se quejaban porque no había suficientes frecuencias de trenes

de alta velocidad. Según un estudio realizado por la asociación de consumidores Que Choisir, desde inicio de 2023, los billetes han subido una media del 5%, con un 8% en algunos trayectos. Analizó los precios en 91 conexiones en Francia y en alta velocidad.

Contactada por EL MUNDO, la empresa en Francia ha declina-



Alexandre Gallo. E. M.

do hacer declaraciones y se ha remitido a las realizadas por Alain Krakovitch, presidente de Ouigo España, en las que hablaba de cómo les está yendo en el mercado español, sin entrar en detalles. Para Gallo, «sí hay que tener en cuenta, y es un argumento parajustificar que vendan billetes baratos en España, es que los trenes tienen más capacidad, al tener dos pisos». «Los trenes de Ouigo que circulan en España antes lo hacían en Francia, de manera que ya los ha pagado el contribuyente francés y amortizado», según opina.



Un tren de alta velocidad de SNCF entra en la estación de Lyon AFP

zaciones. «Ha sido el gran éxito de la red española, lo que la ha hecho eficaz. En Francia no hay un gestor independiente. No hay una mala voluntad, es que la red no está pensada para la competencia», insiste.

Pone un ejemplo: «Las estaciones dependen de SNCF, se han construi-

Para Gallo, lo más urgente ahora para facilitar la competencia es «que se cree una empresa independiente, como Adif en España» que gestione la red, lo que permitirá agilizar procesos. «Este problema evidencia que los grandes operadores no estaban preparados para la liberalización».

# PRIMER PLANO

BLOQUEO A RENFE EN FRANCIA

Si uno usa la red de metro o cercanías para ir a trabajar, lo más probable es que varios días a la semana llegue tarde. La larga distancia, además de cara, es igual

# CORTES DE LUZ, INTRUSOS EN LAS VÍAS... Y PARTOS

TESTIGO DIRECTO

**RAQUEL** 

VILLAÉCIJA

Son las siete de la tarde, hora punta. En el andén de una de las líneas más concurridas y saturadas de París hay una decena de trabajadores de la empresa que gestiona el metro que vigila las entradas a los vagones. Hay uno por puerta y cada vez que llega un tren, empiezan a dar órdenes.

- ¿Qué hacen aquí?

- Gestionamos el flujo de viajeros, para que la gente, antes de subirse al vagón, deje salir al resto de pasajeros y no se formen tapones.

La anécdota ilustra bien el caos cotidiano de los transportes en Francia: hay que emplear mano de obra para explicar que, para evitar colapsos, tiene que vaciarse primero en tren antes de llenarse.

Este martes, a las nueve de la mañana, en otra parada de esta misma línea, hordas de viajeros se apelotoban para poder entrar como sardinas en lata en los vagones del convoy. Suena un aviso a los usuarios: «Por la indisposición de un viajero, quedará interrumpido el servicio en la línea 13...». Algunos abandonan el andén enfadados, otros aguardan unos minutos soñando con

una espera lo más corta posible.

Esta línea es, curiosamente, la que va a Saint Denis, donde estará la ciudad olímpica en los Juegos que se celebrarán este verano en la capital francesa. Los transportes son uno de los temas que más preocupan a los organizadores y al Gobierno.

No es para menos. Da igual la hora o el día. Puede pasar que, si uno usa la red de metro o cercanías para ir a trabajar, haya varios días a la semana que llegue tarde por alguno de los siguientes motivos: Un pasajero indispuesto (se puede llegar a parar la línea durante horas), una avería eléctrica o «la presencia de individuos en las vías».

La red de metro la gestiona RAPT, que depende de la región de París, pero da igual la empresa, porque el caos se extiende también por la infraestructura que depende de SNCF, que controla la alta velocidad, regionales y cercanías. Cada día, esta empresa es objeto de la ira de los usuarios hastiados porque, otra vez más, el tren de turno está bloqueado, o han pagado un dineral por un tren de alta velocidad que acumula retrasos.

Son las ocho de la tarde de un viernes, de hace unas dos semanas. Estamos en Gare du Nord (Estación del norte), la estación con más tráfico de Europa. En el andén de la línea de cercanías que conecta el centro de París con el aeropuerto Charles de Gaulle aparece un mensaje que alerta de una incidencia: «El servicio queda interrumpido por la presencia de individuos en la vía». Lo que iban a ser diez minutos acaba siendo más de media hora. La gente abandona el andén y

busca alternativas.

El martes una mujer dio a luz en el metro, a la altura de la citada estación. El tráfico estuvo interrumpido una hora en un tramo. Cuando megafonía dice «indisposición de un pasajero» uno se imagina lo peor, pero resulta que puede ser un alumbramiento. La empresa responsable de metro le ha regalado al bebé un abono gratuito hasta los 18 años. Hoy cuesta casi 90 euros al mes.

ta casi 90 euros al mes.
La mayor parte de los problemas
se centran en el cercanías, donde es
más difícil buscar alternativa. Parte
de la red la gestiona SNCF, el todopoderoso operador ferroviario francés,
y otra parte la lleva conjuntamente
con la RAPT. Cuando hay problemas,
se echan la culpa la una a la otra.

Hay incidencias, pero también transparencia: Uno siempre sabe si va a llegar tarde al trabajo o a la cita por el malestar de un viajero o porque hay sospechosos en las vías. El motivo siempre aparece indicado en las pantallas.

En la alta velocidad el compromiso de puntualidad es fantasía. Acumula incidencias con más frecuencia de lo deseable. El viernes pasado, en el inicio del puente de Pascua en Francia, la circulación de trenes entre París y el oeste del país registró tres horas de retraso por «un accidente». SNCF no compensa en todos los casos con el 100% del reembolso.



Un grupo de pasajeros mira el tablón de horarios de una estación francesa mientras espera un tren.R. V.

A finales de enero, un tren de alta velocidad que cubría el tramo Burdeos-París Montparnasse tuvo un retraso de una hora porque había una ola de manifestaciones de los agricultores. Algunos ocuparon las vías. El día anterior había pasado lo mismo motivo. Es habitual, durante las huelgas, que los sindicatos saboteen las infraestructuras. El pasajero cuenta con que va a perder su dinero, con una mínima compensación.

El sector ferroviario tiene la capacidad de parar el país. Durante las jornadas de manifestaciones y huelgas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, aprobada la pasada primavera, muchos bares o restaurantes en París cerraban a las nueve de la noche para que los empleados que vivían en la periferia pudiesen llegar a casa, porque a medianoche empezaban los paros.

HAY INCIDENCIAS, PERO TAMBIÉN TRANS-PARENCIA: EL MOTIVO DE LOS RETRASOS SIEMPRE SE INDICA

EL TREN DE ALTA VELOCIDAD A PARÍS LLEGÓ UNA HORA TARDE EN SU ESTRENO Y MÁS EN SU REGRESO

Un trayecto de unos 45 minutos al extrarradio de París puede acabar siendo una aventura de casi tres horas, si coincide con que el metro se para, el cercanías se paraliza «por indisposición de un viajero» y, además, el tranvía que conecta el último tramo se para «por tiempo indefinido» por una «avería eléctrica». Es lo que tardó esta redactora en llegar desde París a Stains, a una decena de kilómetros.

Todos son ejemplos reales o vividos. Hace año y medio, en el viaje inaugural para la prensa española de la línea de alta velocidad Barcelona-París, que antes gestionaban SNCF y Renfey ahora lleva la francesa en solitario, el tren llegó con una hora de retraso a la capital

francesa. La vuelta se demoró todavía más. Entonces un miembro del personal de la empresa francesa le dijo a otro, en un aparte: «Esto con Renfe no pasaba».



·

💡 Plaza de Oriente, s/n — Madrid

Administraciones Públicas

Inaem Operation of Madrid

ACS

tecnológico

Telefónica

Mecenas principal energético

tonder Fundación B







# **OPINIÓN**

EN VEZ de dar explicaciones, la esposa del presidente del Gobierno las pide. En nombre de Barrabés, creador de contenidos de su catedrita de Transformación Social en la Complu, financiada por Air Europa, cuyo rescate por mil cien millones de euros hemos pagado todos por orden de su marido, ayer pudimos leer una caótica requisitoria a *El Confidencial*. Después de leerla (y a diferencia de *bego.trink*, yo sí tengo una carrera, la de filología por la Universidad Central de Barcelona, cuando era la mejor del mundo en su género) confieso que me resulta ininteligible en lo gramatical –por sus dos notas de recomendación a Barrabés, ya vimos que ahí flojea– y en lo legal.

Lo único que entiendo es que se queja y amenaza, pero no desmiente un solo dato de lo publicado por Olmo, que es para lo que se remiten las notas a un medio de comunicación. Me parece oír un débil gemido, como de honor vulnerado, por la particular idea del honor de Begoña y Barrabés.



Begoña G. de Sánchez amenaza a la prensa

Pero si alguna utilidad tiene el artículo 20 de la Constitución Española es el del derecho-y en el del periodismo, la utilidad- de dar a conocer a la opinión pública datos fehacientes acerca del uso indebido de dinero público. Ese es exactamente el caso que, con pruebas documentales, como la propia firma de

Begoña, denunció *El Confidencial*. Por cierto, tan cuidadoso con su intimidad, nada que ver con lo del novio de Ayuso, que tapó con un grueso renglón negro la línea en la que aparecía su DNI, a partir del cual se pueden rastrear innumerables datos íntimos.

La redacción de la amenaza -ni querella ni demanda-confirma el nivel de la Cátedra Gómez. Denuncia «una serie de informaciones referidas a su persona que contienen múltiples inexactitudes con la intencionalidad de generar confusión y daño a mi persona a nivel profesional y personal». Primero, la persona es otra; luego, quien escribe; y finalmente aclara que se trata de un daño personal, cosa que por las dos personaciones suponíamos. ¿Seiscientos asesores tiene Sánchez para esto? ¿Para esto hace triministro a Bolaños? Posa en el Valle de los Caídos disfrazado de forense y va y elogia a los muertos en combate y fusilados del bando nacional por los chequistas del Frente Popular. Se queja Begoña de lo que firma y va y se delata. Como no le entregue el PP el CGPJ, a esta pareja se la lleva la de la Guardia Civil.



## Begoña Gómez, la eficaz conseguidora

RECONOZCO mi recelo hacia las profesiones intangibles: asesores del empoderamiento, gurúes de la transformación y ejecutivillos del *win-win* que pululan por las plantas nobles de las empresas mientras los demás trabajan.

No sé si han escuchado alguna de las intervenciones de Begoña Gómez, experta en mercadeo. Como consultora en una empresa, anuncia el «marketing 360 grados, donde convive la multicanalidad con la segmentación para un cliente empoderado». Encaramada al IE University, como inexplicable directora del Africa Center, viaja como first lady envuelta en discursos de innovación y emprendimiento sostenéibol. Y, ya en la Universidad Complutense, como codirectora (al parecer sin licenciatura homologada) del Máster de Transformación Social Competitiva, anima «a cualquier profesional que quiera trabajar desde la prespeztiva (sic) del impac-

to, ya sea emprendiendo o intraemprendiendo», y que consiste, creo entender, en que ahorres luz y agua, recicles y uses el lenguaje inclusivo, pero yo no tengo ni idea.

En sus conferencias, Gómez emplea conceptualizaciones abstrusas y muchos *anglicanismos*, que diría Carmen Calvo: *stake holders, end to end y outsourcing...* Por eso yo la tomaba por una vendehúmos. Craso error. Es de un pragmatismo y de una eficacia encomiables.

Por lo que estamos viendo, ha ampliado su especialidad de *fundraising*: de hacer captación de fondos para organizaciones no lucrativas ha pasado a ayudar a captar fondos a organizaciones muy lucrativas. Más allá de las inoportunas reuniones con Javier Hidalgo, su mecenas en el IE, en las fechas del rescate de Globalia ahora constan dos cartas en las que Begoña Gómez apoya a Carlos Barrabés, impulsor de su máster en la Complutense, en sendas licitaciones del Gobierno que preside su marido (y que ganó, no sin polémica). No me imagino a la esposa de ningún primer ministro europeo entrometiéndose en un concurso público.

Sánchez no da explicaciones, como tampoco las ha dado por Delcy, los viajes en Falcon a República Dominicana o el giro diplomático con Marruecos. Pero reacciona con una estrategia multicanal, que diría Begoña: lanza a sus cuerpos de choque (Puente y Patxi) contra los periodistas, contacta con sus editores para que le pongan sordina al asunto y se busca distractores, ya sea el novio de Ayuso o sus giras *gore* a Cuelgamuros.

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



DICEN LOS politólogos que la nuestra es la era de la polarización. En términos electorales ello se traduce en un reforzamiento de los bloques ideológicos para evitar fugas de votos y hacer desaparecer el centro, lugar frío donde antes se ganaban las elecciones. Pero la desaparición del centro como consecuencia del populismo puede ser algo contingente: si es una construcción discursiva, la apari-

ción de un partido moderado en las formas y en el fondo que volviera a tratar a los ciudadanos como a mayores de edad bien podría ser visto como un hecho contracultural al que prestar atención.



La retórica de la intransigencia no basta Por el momento, del PP de Feijóo solo sabemos que está siempre a la defensiva. Parece manejarse en lo que Albert Hirschman llamaba la «retórica de la intransigencia»: posición contraria a cualquier propuesta que venga del ala progresista, bien porque sea fútil o perversa, o porque su coste es inaceptable en términos sociales o económicos. La verdad es que la izquierda lleva ventaja a la derecha porque presume de superioridad moral: cada plan del Gobierno de coalición ha venido con

una promesa de mejora que a corto plazo es imposible evaluar. Sin embargo, hoy la agenda legislativa está muerta a la espera de que Puigdemont se decida a cruzar la frontera. A falta de agenda, Moncloa nos llena la vida de acontecimientos pensados para irritar, como las entrevistas de Puente o las fotos de Sánchez en el osario del Valle de los Caídos.

La mayoría del Senado es conservadora. En vez de replicar la trifulca tertuliana, esa mayoría podría usar la Cámara para hacer visible un programa reformista y optimista: el *pitufo gruñón* rara vez gana unas elecciones y la crisis económica que históricamente ha conducido a la derecha española al poder ni está ni se la espera. Vale recordar que los partidos británicos no consideran el tiempo en la oposición como un tiempo perdido: lo suelen llamar «gobierno a la espera», periodo de transición hasta que se vuelven a convertir en mayoría parlamentaria. Ese periodo resulta fructífero si se ofrecen liderazgos sólidos, responsabilidad institucional y políticas públicas claras y distintas. Hoy es lunes, la boda ha pasado y el PP acaba de enterarse de que tiene buena parte del espacio político para él.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# Seis meses de un atentado atroz y de una guerra insostenible

CUANDO SE cumplen seis meses del salvaje ataque de Hamas que propició la guerra en Gaza, tanto Israel como Oriente Próximo, pero también el conjunto del planeta, son lugares menos seguros. La brutal sucesión de atentados y vejaciones que hicieron del 7 de octubre de 2023 el día más fatídico de la historia de Israel, dejando más de 1.200 asesinados, obligó a Tel Aviv a responder con firmeza. Sin embargo, hoy, mientras 133 personas siguen secuestradas por una organización terrorista cuyo objetivo es eliminar al pueblo judío, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha traspasado todos los límites del legítimo derecho a la defensa que sin duda tiene su país, pero que le obliga a respetar las leyes de la guerra y a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Así se lo ha hecho ver la comunidad internacional, que al principio arropó sin reservas al mandatario israelí y ahora le observa convertido en una figura alta-

Los excesos de Netanyahu, que ya había emprendido una preocupante deriva iliberal antes de la guerra y se enfrenta a un juicio por corrupción, están minando la confianza de los propios israelíes. Aunque el apoyo de la población a la guerra sigue siendo mayoritario, en los últimos días se han producido las mayores protestas desde el inicio del conflicto. A ello se unen las distancias marcadas por EEUU, donde Joe Biden se enfrenta a un creciente malestar entre sus propios votantes, hastiados de las insoportables imágenes de ataques a víctimas civiles.

mente desestabilizadora.

La Casa Blanca ya ha advertido a su histórico aliado de que cortará el envío de armas si invade Rafah. En este difícil contexto, y en espera de las represalias de Irán tras el ataque a su embajada en Damasco, Israel acaba de retirar sus tropas del sur de Gaza, a excepción de una sola brigada.

Aún es pronto para conocer los motivos y el alcance de esta decisión, que podría ser una maniobra táctica o una respuesta a las presiones de EEUU. La situación, en cualquier caso, es delicada. Junto al lógico temor a que el conflicto escale en la región, Biden tampoco puede permitirse perder más apoyos en su apretada carrera electoral frente a Donald Trump, cuya victoria desequilibraría a toda la OTAN. Mientras tanto, la ofensiva de Netanyahu está socavando la imagen internacional de Israel, un país con una democra-

#### Cada vez más contestado fuera y dentro de Israel, Netanyahu daña la imagen de su país y amenaza el equilibrio internacional

cia consolidada, una economía avanzada y una sociedad moderna al que Europa y la Alianza Atlántica necesitan como socio y amigo, frente a la gran amenaza a los valores occidentales y liberales que representa el terrorismo islamista.

Las conversaciones de paz que ayer mismo se retomaron en El Cairo podrían abrir una vía para la única solución deseable: que los rehenes puedan volver a casa y cesen las hostilidades de un conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas y cuya continuidad resulta insostenible.

## LA MIRADA



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

#### El bloqueo de Francia a Renfe no se arregla embistiendo contra Ouigo

EL MURO de obstáculos con el que Renfe se ha topado en Francia, que le impide operar hasta París en una línea de alta velocidad, no justifica la campaña emprendida por el ministro de Transportes Óscar Puente contra la política de rebaja de precios de Ouigo, la marca con la que el todopoderoso ente francés SNCF opera en España desde

2021. La apertura de las vías españolas a la competencia gala no ha sido correspondida por las autoridades francesas, hasta el punto de que Renfe no cumplirá su objetivo de que el AVE llegue a París este año, coincidiendo con los Juegos Olímpicos. El Gobierno español, por tanto, tiene razón cuando señala la falta de cooperación del país vecino. Sin embargo, responder a ello poniendo en la diana a Ouigo no ayuda a buscar una salida que solo parece viable usando todos los recursos institucionales al alcance de dos socios en el marco de la UE.

Aunque no trascendió ningún resultado tangible, es de esperar que la reunión mantenida el jueves en Bruselas entre Puente y su homólogo francés, Patrice Vergriete, permitiera avanzar en una solución, especialmente, a la hora de vencer la resistencia de la burocracia con la que SNCF frena la presencia de Renfe. Las interconexiones con Francia exigen la apertura del mercado galo. Y ello desde la base de que perpetuar políticas proteccionistas va en detrimento de los usuarios

#### **VOX POPULI**



**IÑIGO URKULLU** 

#### Llamamiento a no pitar el himno

♠ En la misma línea que el presidente del Athletic, el *lehendakari* hizo un llamamiento a respetar los símbolos en la final de Copa entre el equipo bilbaíno y el Mallorca. En cambio, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, también del PNV, animó a que «cada uno» hiciese lo que considerase.



**GAY TALESE** 

#### Un libro contra la corrección política

♠ El legendario periodista estadounidense aborda en Bartleby y yo, que ahora publica Alfaguara en español, una particular batalla contra la corrección política. Es una serie de relatos que se leen fácilmente y que tratan sobre sus siete décadas de trayectoria profesional en el periodismo.



**CARLOS SAINZ** 

#### Soberbio podio en el circuito de Suzuka

♠ El piloto madrileño logró la tercera posición en la carrera de Japón del Mundial de Fórmula 1, por detrás de Max Verstappen y Sergio Pérez, y por delante de Fernando Alonso, que quedó sexto. Sainz, quien rubricó una extraordinaria actuación, no ha bajado del top 3 en sus tres primeras carreras del año.



DANIEL NOBOA

#### Un asalto que agrava la crisis con México

**▼** La orden del presidente ecuatoriano de asaltar la embajada de México en Quito para detener, dentro del recinto, al ex vicepre sidente Jorge Glas, viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Este episodio no ha hecho más que agravar la crisis entre Ecuador y México.



**NICO WILLIAMS** 

#### Lleva al Athletic a ser campeón de la Copa

♠ El delantero del Athletic de Bilbao lideró a su equipo en la victoria en los penaltis ante el Mallorca, lo que permitió a los *leones* proclamarse campeones de la Copa de Rey después de una sequía de 40 años. Los equipos grandes han mostrado interés por él y en el Athletic ya asumen que podría marcharse.



MATHIEU VAN DER POEL

#### Vuelve a imponerse en la Paris-Roubaix

♠ El ciclista neerlandés revalidó su triunfo en Roubaix, un hito que no lograba nadie desde Tom Boonen en 2008 y 2009. Tras un brutal ataque en el tramo adoquinado de Orches, fue aumentando su ventaja gracias a la labor secante de su equipo, el Alpecin, hasta sellar su monumental victoria.

#### LA ENCUESTA





FICHA TÉCNICA: Universo: Personas de 18 y más años residentes en País Vasco con derecho a voto. Técnica de recogida de información: Metodología telefónica (CATI). Muestra: 2.089 entrevistas. Selección: En la entrevista telefónica mediante selección aleatoria de hogar y aplicación de cuotas de sexo y edad en la selección de la unidad última. En el caso del panel se ha aplicado asignación proporcional por sexo y grupo de edad. La distribución de la muestra ha sido proporcional por comunidad autónoma en ambas muestras.

# Bildu se blinda mientras en el PNV crecen la fuga y la indecisión

• El PSE se estanca y puede ser superado por el PP en Álava • Los 'abertzales' están en disposición de ser primera fuerza en Álava y en Guipúzcoa • Los nacionalistas tienen un agujero de 46.200 votantes en duda

#### MARISA CRUZ MADRID

El 21 de abril dibuja un escenario electoral abierto en el País Vasco. Los sondeos pronostican tozudamente una diferencia muy estrecha entre las fuerzas soberanistas, PNV y EH Bildu, que las sitúa a ambas prácticamente en el terreno del empate técnico. Sin embargo bajo la quietud aparente algo se mueve y es en favor de la formación *abertzale*.

La encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO señala, a 13 días de que se abran las urnas, un blindaje férreo de la fuerza que lidera Arnaldo Otegi y presenta como candidato a *lehenda-kari* a Pello Otxandiano. EH Bildu tiene muy pocos indecisos y apenas transfiere votantes a otros partidos pero sí recibe de Podemos, PNV y PSE un caudal que eleva sus expectativas de igualar, e incluso quizá dar el *sorpasso*, al poderío histórico del nacionalismo vasco.

El sondeo, de momento, apunta a una victoria del PNV con el 35% de los sufragios y 28 escaños. En tanto que Bildu, con el 32,6%, se movería entre los 26 y los 28 parlamen-

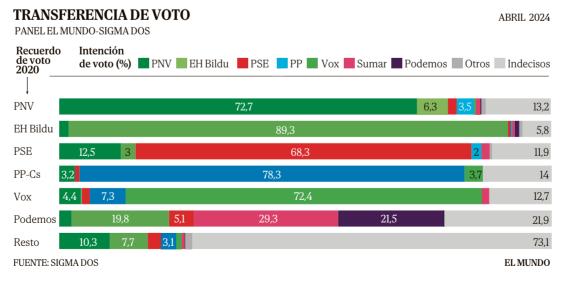

tarios. Los socialistas repetirían como tercera fuerza con el 13,4% de los sufragios y 10 u 11 escaños. En definitiva, un resultado prácticamente idéntico al que obtuvieron en los comicios de 2020 y que, de nuevo los situaría como la formación bisagra capaz de otorgar la *lehendakaritza* bien al aspirante na-

cionalista, Imanol Pradales, bien al abertzale, Pello Otxandiano. A día de hoy, el candidato del PSE, Eneko Andueza, y también el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aseguran que su apoyo será para el PNV.

El PP, de acuerdo con el sondeo, podría saltar de los seis asientos que le otorgaron las elecciones de 2020 hasta siete e incluso ocho con un 9,8% de los sufragios. No obstante sufre una leve retracción respecto a la encuesta de hace una semana que con dos décimas más de intención de voto abría su horquilla de parlamentarios hasta los 10.

En un escenario tan abierto, las tendencias de transferencia de voto

y las bolsas de indecisos son las que marcan las diferencias y las que, finalmente pueden definir el resultado que arrojen las urnas.

En este terreno, EH Bildu se muestra como el partido más firme. Su fidelidad de voto es del 89,3%, la más alta de todas las formaciones en liza, y además recibe una corriente de apoyos que sale del PNV del 6,3%, en tanto que de sus filas sólo se fugan hacia el nacionalismo el 1,9% de sus votantes. Además, Bildu es el partido con menos indecisos, apenas un 5,8%. Su bolsa de electores dubitativos se ha reducido en apenas una semana en seis décimas en tanto que la del PNV, su principal rival, ha aumentado en cuatro y se sitúa en el 13,2% lo que supone un total de 46.200 votos.

El partido *abertzale* recibe además un 3% de votantes del PSE y un abultadísimo 19,8% de los de Podemos. Los *morados* prácticamente se desintegran a fuerza de ceder papeletas a Bildu y a Sumar. Esta última formación podría obtener el 3,6% de los sufragios y ocupar en-



Margen de error: ±2,5, nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas. Trabajo de campo: 18 de marzo a 4 de abril de 2024. Realización: SIGMA DOS Calle Velázquez, 50, 6ª planta, 28001 Madrid. Dirección técnica: José Luis Rojo Gil e Ignacio Javier Clemente Sierro.

EL MUNDO

tre uno y tres escaños, muy por debajo en cualquier caso de lo que obtuvo Podemos –8,1% de los votos y seis diputados– en los comicios del 12 de julio de 2020.

Por detrás de los *abertzales*, la mayor lealtad es la de los votantes del Partido Popular con un 78,3%. Sin embargo, esta formación tiene un porcentaje muy alto de indecisos, el 14%. El Partido Popular se resentirá previsiblemente a manos de Vox, una fuerza que puede acaparar el 2,1% de los sufragios pero no conseguir ningún escaño.

#### El PNV exhibirá fuerza en Vizcaya pese a que puede perder un escaño

#### Podemos se desintegra al ceder sus votos a Bildu y a Sumar

Por circunscripciones, el PNV se impondría en Vizcaya y sería superado por EH Bildu en Álava y en Guipúzcoa. Álava se perfila como la provincia con más movimiento electoral y no sólo porque los *abertzales* conseguirían dar el *sorpasso* a los nacionalistas, sino porque lo mismo podría suceder en relación con el Partido Popular y el PSE.

El PNV puede perder, según la encuesta, cuatro puntos de intención de voto pasando del 32,2% obtenido

en 2020 a un 28,2%. Ello le haría perder un escaño hasta situarse en ocho parlamentarios. Por el contrario, EH Bildu subiría casi seis puntos, desde el 24,9% de hace cuatro años hasta un 30,7% ahora y saltaría de seis parlamentarios a ocho o nueve.

También el PSE puede perder la tercera posición a manos del Partido Popular. El sondeo pronostica para los socialistas en Álava un 15,7% de los sufragios y cuatro escaños, los mismos que logró en 2020, sin embargo para los *populares* vaticina un salto de más de cinco puntos, hasta el 16,7%, lo que le reportaría pasar de tres parlamentarios a cuatro o cinco. Esto explica el empeño que ha puesto el Partido Popular en esta provincia.

En Vizcaya, el PNV seguirá exhibiendo músculo como primera fuerza a mucha distancia del resto. No obstante aquí también puede perder un diputado pasando de 12 a 11. Bildu, por su parte, crece claramente y podría saltar de seis a ocho parlamentarios. El PSE perdería votos pero podría conservar sus tres parlamentarios, en tanto que el Partido Popular, pese a crecer hasta tres puntos, se mantendría con dos escaños.

En Guipúzcoa, los *abertzales* se colocarán, según el sondeo, en primer lugar con un 38% de los sufragios y entre 10 y 11 diputados, en tanto que el PNV perdería casi cuatro puntos y un parlamentario. Los socialistas guipuzcoanos pueden ganar un escaño en tanto que los *populares* cosecharán en esta provincia su peor resultado con un pronóstico del 6,6% de las papeletas y un solo diputado.

# La «inercia decadente» de Urkullu lastra a Pradales

PSOE y Bildu coinciden en criticar la gestión del 'lehendakari'

#### JOSEAN IZARRA BILBAO

El PNV se ha quedado solo en plena campaña electoral en la defensa de la gestión realizada por el Gobierno de Urkullu y la sustitución del lehendakari por Imanol Pradales no amaina el temporal de críticas. Lo llamativo, como sucedió en el primer domingo electoral de la campaña y en plena resaca futbolística, es que sea un ex lehendakari como Patxi López el encargado de denunciar, alto y claro, que el PNV lleva a Euskadi «por la senda del declive» mientras a apenas unos centenares de kilómetros EH Bildu también advertía sobre las consecuencias de la «inercia decadente» de los nacionalistas de Ortuzar y Urkullu.

La campaña vasca arranca hoy una semana de mítines, entrevistas y de los primeros debates —en TVE y sin los candidatos a *lehenda-kari* de PNV y Bildu—con un solo aspirante defendiendo, a trancas y barrancas, la gestión de los servicios públicos liderada durante los últimos 12 años por lñigo Urkullu. Imanol Pradales delegó ayer en Joseba Díez Antxustegi—la revelación hasta ahora de la campaña—la misión de defender por qué el PNV va

a mejorar ahora el Servicio de Salud que, según todos los sondeos, es su talón de Aquiles electoral. Díez Antxustegi –con notables similitudes físicas con Pedro Sánchezelevó el tono para atribuir al PNV la capacidad para mejorar Osakidetza (el Servicio de Salud vasco) porque «durante 40 años la hemos ideado, levantado, defendido y porque

hemos hecho frente a momentos de dificultad y hemos salido adelante», afirmó el joven que ocupa el número uno de la lista del PNV por Álava.

Y, de nuevo Álavase convirtió ayer en el centro de la batalla electoral entre los dos partidos nacionalistas porque también Bildu quiso

centrar sus mensajes del mitin celebrado en Amurrio en la situación de la Sanidad vasca.

Pello Otxandiano, con el terreno abonado por la oposición radical realizada por Bildu contra los responsables políticos de la Sanidad vasca, definió su situación como «el paradigma de una trayectoria de inercia decadente». La coalición abertzale niega a Pradales capacidad alguna para gestionar de forma diferente la antigua joya de la corona del autogobierno vasco. La Sanidad pública vasca cuenta con 27.500 sanitarios y trabajadores y casi 4.900 millones de euros anua-



Pradales junto a Díez Antxustegi en Araia. A. PRESS

les de presupuesto. La gestión sanitaria del PNV es criticada hasta por el PSOE vasco, su socio desde 2016. «Al PNV se le han acabado las baterías y solo se deja caer», advirtió López, el socialista que presidió Euskadi entre 2009 y 2012.

#### LA ENTREVISTA

#### **GOBIERNO VASCO**

«Nosotros vamos a decidir el futuro de Euskadi y, sobre todo, qué políticas se van a poner en marcha a partir del 21-A»

#### 'LEHENDAKARI'

«Me gustaría que Pradales fuera mi 'vicelehendakari', aunque no sé si la soberbia del PNV le permitiría aceptarlo»

#### **PAMPLONA**

«Facilitar un gobierno a EH Bildu no significa gobernar con ellos, los socialistas estamos en la oposición»

#### PACTOS CON BILDU

«Acordamos cuestiones sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, no su modelo de país»

# ENEKO ANDUEZA

# «Sin olvidar el pasado, hay que construir un futuro entre diferentes»

Eneko Andueza Lorenzo (Eibar, 1979) disfruta cuando la campaña vasca se acelera y en su agenda se suceden reuniones, entrevistas y mítines. Lleva meses con 'hambre de balón' después de una legislatura en la que, cogobernando con el PNV, se ha mordido más de una vez la lengua. Libre de esas ataduras, Andueza jura y perjura que no gobernará con Bildu después del 21-A y tuerce el gesto al escuchar que será Sánchez quien decida. El líder del PSOE vasco, contundente ahora con la izquierda 'abertzale', abre una puerta que aún parece lejana

#### JOSEAN IZARRA BILBAO

Pregunta. ¿Quién va a ganar las elecciones vascas: el PNV o Bildu? Respuesta. Espero que gane la sociedad vasca. Yo me presento con la aspiración de ganar las elecciones y de abrir un nuevo tiempo en Euskadi. Todo el mundo está intentando hacer ver que esto es una batalla entre dos; entre el PNV y EH Bildu. Yo me niego a eso en redondo. La batalla está en seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora o cambiar las cosas. Me presento con el deseo de transformar Euskadi para devolverla a las posiciones de liderazgo que se merece.

P.¿Está ya todo el pescado vendido? R. Para nada. Todas las encuestas coinciden en que hay un porcentaje importantísimo de personas que saben que van a votar pero que no saben aún a quién van a votar. El PSE va a intentar movilizar a todo ese voto indeciso. Nosotros vamos a decidir el futuro de Euskadi. Decidiremos el futuro Gobierno y, sobre todo, cuáles serán sus prioridades, qué políticas va a poner en marcha. Hay hasta un 40% de vascos que aún no saben a quién van a votar. Todos los sondeos nos sitúan al alza. Vamos a tener un extraordinario resultado el 21-A.

P. Pero el PNV, que es su socio, es el que más está recalcando que hay que elegir entre ellos y Bildu. ¿Por qué votar a Andueza si está claro que es imposible, según las encuestas, que pueda ganar las elecciones? R. Con un PSOE fuerte y en el Gobierno vasco están garantizadas las politicas progresistas. Las políticas que ponen a las personas en el centro de todas las decisiones y no las obsesiones soberanistas que son las que les mueven al PNV y a EH Bildu. En la pasada legislatura, hemos demostrado que gestionamos bien y para todas las vascas y los vascos. Y que hay otra manera de gobernar en tiempos difíciles. Las decisiones habrían sido muy diferentes si el Partido Socialista no hubiera estado en el Gobierno vasco. No habría habido descuentos en el transporte, ni políticas de vivienda, ni se habría aprobado una Ley de Educación que centra sus esfuerzos en mejorar el rendimiento de sus alumnas y alumnos y no está al servicio de la construcción nacional como pretendían PNV y Bildu. Necesitamos un Partido Socialista fuerte el 21 de abril para que siga poniendo pie en pared a los desmanes del nacionalismo.

P.¿En qué se va a concretar esa presencia del PSE en el futuro Gobier-

R. Somos los únicos que estamos hablando de soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía. PNV y Bildu están en su campaña particular por ver quién es más independentista, el PP está en su batalla particular por intentar trasladar a Euskadi el barro de Madrid y Sumar y Podemos están en su pelea interna por ver quién tiene la culpa de por qué no se presentan en coalición. En el Partido Socialista llevamos meses poniendo sobre la mesa nuestras soluciones.

P. ¿Usted le ve madera de lehendakari a Pradales? ¿Quiere ser su vicelehendakari?

R. A mí me gustaría que Pradales fuera mi vicelehendakari, aunque no sé si la soberbia del PNV le permitiría aceptarlo.

P. Y si usted fuera lehendakari, como pretende, ¿qué haría en primer lugar? R. Lo primero, reunirme con todos los partidos para contrastar nuestros programas. Yo sé con quién no

voy a gobernar y quién no va a formar parte de mi gobierno. Al resto les daría la oportunidad de dotar de estabilidad a las instituciones vascas porque es algo que hemos estado haciendo los socialistas vascos. Y a partir de ahí, me volvería a reunir con los profesionales de Osakidetza (el Servicio Vasco de Salud) y la Ertzaintza (la Policía vasca) que me han dado pistas para articular soluciones a los problemas.

P.¿Sigue manteniendo que a EH Bildu le queda un «recorrido ético» antes de gobernar junto a los de Arnaldo Ötegi?

R. Lo sigo manteniendo. Les queda un largo recorrido. Han tenido múltiples oportunidades. Yo le di esa oportunidad a la alcaldesa de Bildu de Arrasate-Mondragón de tomar la palabra en el último homenaje a Isaías Carrasco. Que reconociera el daño causado y condenara el terrorismo de ETA y, una vez más, ganó la cobardía.

P. Ese fue un gesto fue muy llamativo pero contrasta con el hecho de que el presidente Pedro Sánchez haya facilitado con los votos del Partido Socialista de Navarra la Alcaldía de Pamplona a Bildu. ¿Es que Bildu ya ha hecho ese «recorrido ético» en Navarra?

R. Eso se circunscribe a un hecho local porque Pamplona estaba sumida en un bloqueo político, en una situación insostenible. Facilitar un gobierno [a EH Bildu] no significa entrar en él, nosotros estamos en la oposición. Tenemos muy claro que eso no se va a producir en ningún municipio de Euskadi ni por supuesto en el Gobierno de la Comunidad Autónoma

P. Su discurso contundente choca con la realidad. El PSN acaba de aprobar los presupuestos de Joseba Asiron en Pamplona y María Chivite gobierna Navarra gracias a EH Bildu. ¿Todo vale para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa?

R. Cuando acordamos con Bildu, acordamos cuestiones sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos acordado la subida de las pensiones, del SMI, de las becas y presupuestos que sirven para mejorar la calidad de vida. No vamos a compartir su modelo de país mientras sigan amarrados al independentismo. Todo lo que contribuya a mejorar la vida de la gente merece la pena acordarlo sea con el partido que sea. Es un sacrificio que merece mucho la pena.

P. Una de las novedades de esta cam-

paña es el tirón electoral de Bildu.

¿Ha facilitado el PSOE blanqueando a Bildu que ahora pueda ser el partido más votado en Euskadi? R. Si atendemos a los votos, el crecimiento no es tanto. EH Bildu tiene techo y creo que ya lo ha alcanzado con los resultados de las elecciones locales de 2023. Pero, en cualquier caso, hay que mirar al futuro, aunque quede mucho trecho para que podamos entendernos [con Bildu] en algunos aspectos. El futuro está ahí y hay que seguir avanzando sin olvidar el pasado. El ejercicio de la memoria siempre es un ejercicio que los socialistas vascos vamos a mantener. Pero la vida sigue, sobre todo para hacer frente a todos los retos que tenemos por delante, como el demográfico, o apostar por las energías renovables. Euskadi no está para perder el tiempo y el Partido Socialista se ha arremangado. Sin olvidar el pasado doloroso al que nos sometieron ETA y el mundo abertzale, hay que construir un futuro entre diferentes para que sea un futuro de iguales.

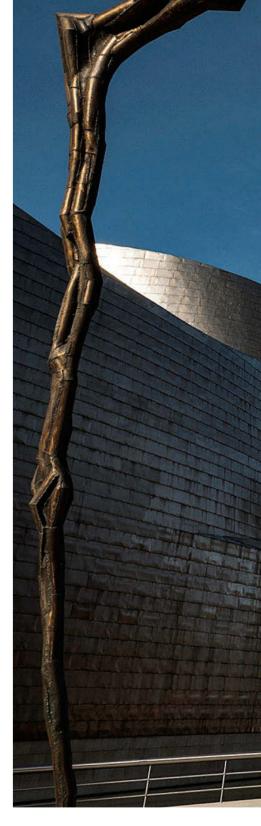

P. Arnaldo Otegi ya adelantó en el Aberri Eguna que quiere hacer «gobiernos con otros» y usted apela a una «mirada al futuro». ¿Está abriendo la puerta a llegar a acuerdos de gobierno con Bildu en 2027?

R. A Bildu no le veo todavía con el valor suficiente de condenar el terrorismo ni de bajarse de su proyecto de país independentista. Lo veo tremendamente complicado. Si dan pasos en ese sentido, sí será posible, pero no les veo en esa tesitura. Cuando Bildu plantea acordar con diferentes está diciendo que quie-

# ESPAÑA

#### **ESTATUTO SOBERANISTA**

«El PSOE no va a apoyar un 'nuevo estatus' ni en Vitoria ni en Madrid. No estamos para perder el tiempo»

#### **AUTOGOBIERNO**

«El verdadero derecho a decidir es el de gestionar 96 de cada 100 euros que se recaudan en el País Vasco»

#### **IZQUIERDA VASCA**

«A los vascos que se sienten de izquierdas y no son nacionalistas les invito a votar al Partido Socialista vasco»

#### **JÓVENES**

«Cada vez despertamos más interés entre los jóvenes y su voto nos permitió ganar las elecciones generales de 2023»



re pactar con el PNV para abrir la vía soberanista en Euskadi. Para ellos el diferente es el PNV, los demás somos otra cosa.

P. PNV y Bildu quieren reactivar el 'nuevo estatus' soberanista después del 21-A. ¿Lo respaldará también el PSOE en Vitoria y en el Congreso? R. En absoluto. Ni en el Parlamento Vasco ni en Madrid. Euskadi no está para perder el tiempo en debates estériles que no nos llevan a nada. Soy partidario de reformar el Estatuto de Gernika para blindar los derechos sociales y esa reforma de-

be consolidar un futuro en paz y en libertad y garantizar la pluralidad. En la pasada legislatura PNV, Podemos y nosotros teníamos un acuerdo en el 90% de los temas. Pero, a última hora, el PNV se rajó y se tiró a los brazos de Bildu para reivindicar el derecho de autodeterminación. El verdadero derecho a decidir es a qué destinar 96 euros de cada 100 de los impuestos que se recaudan en Euskadi.

P. Los líos internos entre Sumar y Podemos están provocando que una parte significativa de sus votantes se decante ahora por EH Bildu. ¿Por qué no se sienten atraídos por el PSOE vasco?

R. Yo creo que el voto que se va a transferir de Elkarrekin Podemos a EH Bildu va a ser mínimo. Pero sí puedo decir que la única referencia de izquierdas real, la que construye, que da estabilidad, que garantiza poner en marcha políticas progresistas es el Partido Socialista de Euskadi. No hay más alternativa en la izquierda que votar al PSE-EE. A toda esa gente que se siente de izquierdas pero no es nacionalista yo

les invitaría a votar al Partido Socialista de Euskadi porque con nosotros esas políticas progresistas están garantizadas.

P. Hay muchos jóvenes que dudan y que miran hacia la izquierda soberanista. ¿Cómo pretende convencer a esos miles de jóvenes vascos? R. Cada vez despertamos más interés entre los jóvenes y lo notamos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando tuvimos muchísimo voto joven que nos permitió ganar las elecciones generales en Euskadi. La juventud empa-

tiza con nuestro proyecto porque somos los únicos que le garantizamos opciones reales para que se queden en Euskadi. Con empleos estables, con sueldos dignos, con ayudas a la vivienda, con un cupo de vivienda protegida para los jóvenes y a través de una educación que les garantice la formación que les facilite un buen futuro laboral. En nuestro programa electoral nos comprometemos a facilitar el transporte público gratuito para menores de 24 años. Tenemos que apostar por los jóvenes; son el futuro de nuestro país.

## EL INDEPENDENTISMO



El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. JAVIER BARBANCHO

# Rufián vuelve para revitalizar la labor de ERC

La ausencia del portavoz ha dejado sin presencia al partido

Gabriel Rufián se incorpora hoy a su puesto de portavoz del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, tras una baja por paternidad—su segundo hijo nació a finales de enero— que ha sido más breve de lo que el padre tenía previsto. Rufián ha adelantado el regreso a

primera línea política debido a que el funcionamiento del grupo parlamentario se ha resentido de su ausencia, y a que el escenario ca-



ANÁLISIS

LUCÍA MÉNDEZ talán es muy distinto al que dejó cuando nació su hijo. En este tiempo, **Pere Aragonès** decidió convocar las elecciones autonómicas para el próximo 12 de mayo.

Todas las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que la retirada temporal de Rufián

se ha notado mucho en el día a día de la labor parlamentaria de ERC. «Se ha producido un vacío en la presencia de los republicanos en la política nacional porque el grupo sin él no ha funcionado bien, Junts se ha beneficiado de este hueco para sacar la cabeza y presumir», señalan interlocutores de los grupos que respaldan al Gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz adelanta su retorno para revitalizar la labor de ERC en el Congreso, en un momento de dificultad, ya que los sondeos de intención de voto para las elecciones catalanas no son muy favorables para los republicanos.

Gabriel Rufián es un político muy popular que en los últimos años se ha hecho un hueco en la compleja y difícil política nacional. ERC se ha resentido de una baja que ha coincidido con debates importantes, como el de la Ley de Amnistía o la negociación con el PSOE de algunas iniciativas del Gobierno. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha tenido que desplazarse a Madrid en varias ocasiones para poner orden en el grupo parlamentario y subrayar el papel de los republicanos en leyes como la amnistía, ante el temor cierto de que Junts se apropiara de lo que ERC había negociado antes con el PSOE.

El portavoz de ERC en el Congreso representa el alma más social del partido, por lo que la facción independentista no lo ve con buenos ojos, hasta el punto de que más de una vez han pedido su cabeza. Rufián ha acumulado un importante capital político como interlocutor de Cataluña en Madrid y socio de Pedro Sánchez. Un papel histórico que dejaron vacante los grandes portavoces, primero de la Minoría Catalana y después de CiU, cuando los herederos de Pujol decidieron echarse al monte del procés. Por ello, se ha consolidado en su puesto a pesar de las críticas internas.

Precisamente la mala relación de ERC con Junts está, según fuentes del Gobierno, en el fondo también de la división que existe entre los republicanos. «Los dirigentes de ERC tienen como una especie de complejo con Puigdemont, intentan subrayar todos los días que son más independentistas que nadie para que no les acusen de ser débiles frente al Estado, y eso les lleva a iniciativas como la de Aragonès de sacar a pasear el referéndum para no ser menos que Puigdemont».

Es un hecho cierto que, al menos en apariencia, el ex presidente de la Generalitat parece haber cobrado fuelle, gracias al protagonismo que le ha concedido el PSOE en la negociación de la investidura y la amnistía. Hasta el punto de que una de las incógnitas más relevantes de las elecciones catalanas es quién ocupará la segunda plaza, por detrás del seguro ganador que es Salvador Illa. Junts y ERC pelean por esta plaza, y de uno u otro resultado puede depender la gobernabilidad de Cataluña.

En este contexto, el retorno de Rufián al escenario es relevante porque el portavoz parlamentario apuesta con claridad por cerrar el pasado del procés y mirar al futuro. «Él piensa, y no lo esconde, que no se le puede hablar igual a la gente en 2024 que en 2017. Y que ERC tiene que hacer política pensando en lo social, en ser más izquierdista que independentista. Mientras que otros muchos dirigentes orgánicos del partido apuestan por lo contrario», señalan fuentes parlamentarias bien relacionadas con ERC. Por ello de vez en cuando salen voces cuestionando al portavoz.

#### Representa el alma social del partido frente a los independentistas

#### Un sector de los republicanos pide romper con 2017 y mirar al futuro

#### La formación tiene «una especie de complejo con Puigdemont»

Gabriel Rufián es casi el único dirigente de ERC que ha plantado cara públicamente a Junts y a su líder. La última vez fue en marzo de 2022, cuando denunció los contactos de Junts con el Kremlin. «No nos representan. Son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así, durante un rato, se creían que eran James Bond». Las declaraciones produjeron una trifulca con los líderes de Junts, le originaron asimismo críticas internas, y le obligaron a matizar. Aunque su tesis central de la relación ERC-Junts no ha cambiado: «Hay un patrón, que se repite, y es que Junts puede hablar de ERC, es lo normal, pero si nosotros respondemos es un Vietnam. Y por eso no respondemos».

# Puigdemont dibuja el futuro de Junts con su lista

El ex 'conseller' Rull vuelve a primera fila y Borràs queda arrinconada frente a Turull

#### GERARD MELGAR BARCELONA

El avance de las elecciones catalanas hace menos de un mes tuvo como primera duda existencial si Carles Puigdemont sería el candidato de Junts, con la Ley de Amnistía pendiente aún de aprobarse en las Cortes Generales. Despejada esa duda una semana después, y asumiendo que la lista electoral del 12-M no solo estaría liderada por el ex presidente catalán, sino a su servicio, la siguiente incógnita era conocer el alcance de la selección nomi-

nal, con evidentes consecuencias en el equilibrio de poderes en una fuerza política de reciente fundación.

Las candidaturas ratificadas este fin de semana para los comicios de mayo van más allá de la cita con las urnas y dibujan el horizonte más inmediato de JxCat, tanto si consigue ser partido de gobierno como si acaba en la oposición. La anunciada incorporación de perfiles independientes ha quedado finalmente en cotas bajas, con lo que el sector procedente de

Convergència sigue en la zona de control. Destaca en este grupo el ex consejero de la Generalitat Josep Rull, que vuelve a la primera fila. Condenado por sedición en el juicio del *procés* por parte del Tribunal Supremo y, posteriormente, indultado, vio desaparecer su inhabilitación con la derogación de este delito en la reforma del Código Penal acordada hace poco más de un año entre el PSOE y ERC.

Como *número tres*, el papel de Rull en la campaña y después del 12-M será fundamental y lo relanza internamente en el cuadro de mandos, donde ocupa la presidencia del consejo nacional. El ex *conseller* de Territorio en el Govern de Puigdemont (2016-2017) será, con toda probabilidad, quien protagonice los principales debates electorales, ya que la número dos es la independiente Anna Navarro, directiva de empresas tecnológicas en Silicon Valley (EEUU) que figura como fichaje estrella para dar empaque económico al proyecto de JxCat.

La relegación de Laura Borràs desde su condena por falsedad documental y prevaricación, hace un año, queda confirmada con el arrinconamiento del núcleo de fieles de la presidenta del partido. Su mano derecha, Francesc de Dalmases, baja al puesto 18 por Barcelona (en 2021, Junts logró 16 escaños en esta circunscripción), mientras que la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, ha quedado apeada de las listas.

La pérdida de influencia de la ex presidenta de la Cámara catalana refuerza más, si cabe, al secretario general, Jordi Turull, también inhabilitado pero con una de sus afines en cuarto lugar: la actual presidenta del Parlament, Anna Erra.

# ESPAÍ

#### **EL MENTIDERO DE LAS SALESAS.** El

ministro de Justicia afronta con retraso el primer encuentro con la Sala de Gobierno de un tribunal diezmado por el bloqueo de los nombramientos

# Bolaños se reúne con el Supremo con la renovación del CGPJ de fondo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne este lunes a las 13 horas con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Se trata de una visita institucional que los distintos titulares de Justicia mantie-

nen al inicio de sus respectivos mandatos con el máximo órgano gubernativo del Alto Tribunal tras asumir la cartera. En este caso, el encuentro se producirá cuatro meses después de que Bolaños tomara posesión como ministro del ramo.

En un primer momento, la reunión se fijó para el pasado 28 de febrero, pero «por motivos de agenda» del ministro fue aplazada al 8 de abril, circunstancia que fue criticada por algunos miembros de la Sala de Gobierno consultados por ELMUNDO, ya que consideraron que se trataba de un «plantón» al Supremo. Desde el departamento que dirige Bolaños quitaron hierro al asunto y se limitaron a señalar que se canceló por una mera cuestión de agenda, subrayando que la cita fue aplazada con tiempo suficiente como pa-



ra que pudiera ser considerada como un desplante hacia la última instancia jurisdiccional de nuestro país.

En el encuentro que tendrá lugar finalmente este lunes, la Sala tiene previsto transmitir al ministro Félix Bolaños la si-

tuación crítica que atraviesa el órgano, según informan fuentes jurídicas. El Supremo se encuentra con 25 vacantes sin cubrir y con salas como la de lo Social y lo de lo Contencioso-Administrativo con graves problemas para operar debido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma legal que le impide hacer nombramientos discrecionales.

Asimismo, en el Alto Tribunal existe preocupación por que la negociación que está manteniendo Bolaños con el vicesecretario de acción institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, bajo la supervisión de Bruselas, no sirva para desencallar la situación de bloqueo del Consejo y el Gobierno decida entonces acudir a un plan b para renovar el órgano de gobierno de



los jueces que pase por rebajar la mayoría parlamentaria necesaria -se exige en la actualidad mayoría de tres quintos de las Cámaras, es decir, mayoría cualificada-

El aplazamiento del encuentro disgustó a los magistrados

El Alto Tribunal cuenta ya con 25 vacantes que no puede cubrir

Dentro del Supremo, el desánimo y la desazón sobrevuelan a los magistrados, que se enfrentan a una situación inédita en un órgano con una plantilla muy mermada. Además, la mayoría de jueces considera imprescindible la renovación de su órgano de gobierno, aunque muchos sostienen que el pacto debe ir acompañado de mejoras en el modelo del CGPJ, así como de modificaciones legislativas que impidan que una situación de estas características -más de cinco años de bloqueo por la falta de acuerdo de los partidos políticos-pueda volver a repetirse.

Además, junto al bloqueo del Consejo, entre los miembros de la Sala de Gobierno -incluido su presidente, Francisco Marín Castán-existe una honda preocupación por los ata-

ques que han sufrido desde la tribuna del Congreso de los Diputados distintos magistrados del Supremo vinculados a las causas del procés - Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes o Carmen Lamela, entre otros-

Hay que recordar que Marín Castán llegó a rechazar el pasado mes de diciembre recibir al ministro en su despacho el día después de que se produjeran los primeros ataques desde en la Cámara Baja de Junts a miembros de la judicatura. Sin embargo, en el Ministerio de Justicia se tiene el convencimiento de que las declaraciones de Bolaños en defensa del papel que desarrollan los jueces en España han logrado reconducir la situación de tensión institucional vivida entre los distintos poderes del Estado semanas atrás.

Junto a estos ataques, la proposición de Ley de Amnistía para borrar los delitos del desafío separatista catalán es vista como una afrenta al Poder

Judicial por gran parte de la judicatura. Dado que el Supremo tendrá que aplicarla, y puesto que tres miembros de la Sala de lo Penal forman parte de la Sala de Gobierno -el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el magistrado Antonio del Moral (miembro del tribunal del procés) y la magistrada Susana Polo (instructora de la causa abierta a Carles Puigdemont por Tsunami Democràtic) – es previsible que sea un tema sobre el que se extreme la prudencia en el encuentro con Bolaños

La Sala de Gobierno está constituida por el presidente del Tribunal Supremo, que la preside, los cinco presidentes de Sala y por cinco magistrados elegidos por los miembros del Alto Tribunal.



# Final de Copa en campaña

Uno de los aspectos más sorprendentes de la política española se podía ver el fin de semana pasado en el País Vasco: inaugurábamos una campaña electoral que se anuncia como muy reñida, con un virtual empate en la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO entre el PNV, que pierde cuatro puntos respecto a las elecciones de julio de 2020, y EH Bildu, que gana casi cinco respecto a las mismas. Pero no estábamos para tonterías. El pueblo llano tenía solo atención para una cosa: la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca.

Todo el mundo compareció con lo mejor que tenía en existencias. O no. El chulo de La Moncloa estrenó la campaña en Vitoria el pasado sábado por la mañana para apoyar a su improbable candidato, Eneko Andueza, pero no le pareció un asunto a tratar lo del nacionalismo y sus dos principales fuerzas representativas. En su intervención no le cupo una sola referencia para el PNV o EH Bildu y prefirió dedicarse en cuerpo y alma (si es que él supiera qué es tal cosa y dónde se localiza) a atacar al Partido Popular y a Vox, «la derecha reaccionaria».

La encuesta anuncia la desaparición del único escaño de Vox en el Parlamento vasco. El felón podría apuntárselo como mérito, ha sido por mí, pero tengo un recuerdo persistente de las elecciones de 2020, en que lo sacó. Me dispuse a seguir la noche electoral a través de ETB2, donde los analistas de la cosa iban comentando la evolución de los resultados. Ganaba de largo el PNV, seguido a una distancia

razonable por EH Bildu, que en aquel momento del escrutinio contaba 23 escaños (al final de quedó en 21). Entonces saltó la novedad: la candidata de Vox por Álava, Amaia Martínez, se anunció como nueva diputada, lo que disparó hasta la locura la neura de uno de los analistas, a quien le pareció una afrenta tan insoportable como se lo hubiese parecido a Pedro Sánchez. Y mostraba su cabreo agitando frente a la cámara su mano mutilada por una carta-bomba que le enviaron los terroristas. No hace falta que les haga un croquis.

Pero el pasado sábado, ya digo, solamente teníamos atención para el partido que se jugaba en Sevilla. Ha sido muy ponderado el llamamiento del presidente del Athletic, Jon Uriarte, «a no pitar el himno previo por una cuestión de respeto». El presidente es hijo de **Pedro Luis** Uriarte, que fue consejero de Economía y Finanzas del Gobierno vasco en los primeros años ochenta, un buen gobernante. Pero me llama la atención que en tan corta alocución, 10 palabras, haya reivindicado dos veces su extranjería. El himno previo y el respeto a los que no son como nosotros.

El lehendakari Urkullu apoyó la nota de la Junta Directiva del Athletic, amparándose en la consideración general de que a él no le gusta que se piten los himnos, aunque matizó: «El respeto institucional no tiene por qué ocultar lo que puedan ser los sentimientos de pertenencia». Esto lo ponía en claro el alcalde de Bilbao: «Que cada uno haga lo que crea». A mí, 60 años de mi vida como simpatizante del Athletic, me bastó esto para darme de baja en mi vieja querencia y desear que ganara la final el Real Mallorca. Ah, la memoria, recuerdo alguna de esas finales en las que los leones recibían la Copa del Generalísimo de manos del dictador, saludando obsecuentes al donante. No sé si me entienden, pero me temo que este año no voy a participar en la gabarra.

# **CRONICA**

# En el paraíso budista con peleas de búfalos donde Sancho se juega la vida

# COMIENZA EN TAILANDIA EL JUICIO POR ASESINATO CONTRA EL HIJO DEL ACTOR RODOLFO SANCHO

La defensa del español sostendrá que la muerte fue un accidente cuando se defendía de una agresión sexual, pero la policía local considera que se trató de un homicidio premeditado, lo que puede conllevar la pena de muerte. Daniel Sancho fue detenido en agosto del año pasado por la desaparición en la isla de Koh Phangan del cirujano Edwin Arrieta, cuyo cuerpo troceó y escondió en bolsas de basura

En la isla de Koh Samui, un paraíso tropical anclado en el Golfo de Tailandia, hay varios planes que se pueden hacer durante esta segunda semana de abril. Una opción es ver en directo una pelea de búfalos machos agresivos de 800 kilos. Hace poco salió en la prensa local la noticia de que un

criador de estos animales con cuernos acabó en el hospital porque, tras intentar sin éxito detener una de estas peleas, uno de los búfalos lo embistió por debajo de la cadera «reventándole los testículos».

En Samui, hogar de alrededor de 65.000 personas, se puede visitar una estatua de Buda de 12 metros de altura o intentar colarse en el rodaje de la tercera temporada de la popular serie de HBO *The White Lotus*.

Hay quien prefiere broncearse en las playas rodeadas de cocoteros o perderse por los senderos de las montañas boscosas. Por la noche se celebran buenas peleas *amateur* de Muay Thai. Y para los que buscan la jarana más salvaje, hay todo tipo de antros baratos que abrazan el habitual lumpen tailandés.

Entre el baño mañanero en la playa de arena blanca y la pelea de búfalos por la tarde, hay tiempo incluso para asomarse por el tribunal provincial de la isla y observar una nueva atracción que estará abierta durante casi un mes: el juicio de Daniel Sancho Bronchalo.

En los últimos ocho meses, no ha habido semana en la que en los medios españoles no hayan hablado del chef madrileño de 29 años acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta (44 años) el pasado agosto en Koh Phangan, la isla vecina a Samui, a 40 minutos en ferry.

Sancho lleva desde el 7 de agosto en la prisión de Samui, una fortaleza de altas vallas con concertinas, abrazada por una frondosa selva y un parque natural, a cinco minutos en coche del tribunal provincial donde este martes comienza el juicio más mediático del año en España.



LUCAS DE LA CAL

Los hostales y resorts cercanos al tribunal se han llenado de reporteros y cámaras de las principales cadenas españolas, que han estado estirando todolo que han podido el culebrón del hijo del actor Rodolfo Sancho. Para esto ha sido fundamental el empujón que han dado los

tres letrados que forman en España el equipo legal de la defensa.

Marcos García Montes, Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón llevan ocho meses paseándose por todas las tertulias televisivas para que el foco mediático del caso no se apague, algo que han conseguido y que ha ayudado a que las autoridades tailandesas traten con especial cuidado a su preso más famoso de Samui, evitando cualquier incidente alrededor de Sancho (lleva en el módulo hospitalario desde que entró a prisión) que profundice la mala fama que tienen las hacinadas y peligrosas cárceles de este país del sudeste asiático.

«Durante todos estos meses no han parado de venir periodistas españoles a Samui. Algunos incluso se han hecho pasar por familiares del detenido para tratar de entrevistarlo en prisión o han intentado sobornar a algunos guardias para conseguir información o fotos exclusivas. «Aquí estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de sucesos relacionados con turistas extranjeros: robos, accidentes de moto, negocios

Hay programadas 14 sesiones de vista oral de martes a viernes

La ley tailandesa permite al juez dictar la sentencia antes del final ilegales, tráfico de drogas e incluso algún que otro asesinato. Pero nunca habíamos vivido tanto alboroto como con este último crimen», relata para EL MUNDO un agente tailandés que formó parte del segundo equipo de investigadores del caso.

«Tengo que reconocer que al principio era divertido ver todas las cámaras y periodistas desesperados por conseguir alguna noticia, pero yo creo que se han pasado algunos límites porque los periodistas occidentales piensan que los policías tailandeses somos idiotas y que pueden entrar a una comisaría o a una cárcel como si fuera su casa. Esta es una isla muy turística, tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de hacer las cosas. Aunque es verdad que, en muchas ocasiones, por lo de vivir del turismo, la autoridad también es muy permisiva con el extranjero y esto hace que se piensen que pueden venir aquí a hacer lo que quieran, sin respetar las normas», añade.

A diferencia de la prensa española, los medios tailandeses desconectaron hace meses del *caso Sancho*. En Samui, preguntando a pie de calle, el suceso parece muy lejano. De

cuatro intentos enseñando una fotografía del chef español –en el aeropuerto, en la tienda de alquiler de motos, en un hotel y en una cafetería–, a ninguna de las personas consultadas les suena de nada el rostro de Sancho.

«Aquí hemos estado entretenidos con meses de agitación política interna. Pero el crimen de Koh Phangan hizo mucho ruido en ve-

rano porque lo vivimos como una película en la que un joven chico blanco mata a su amante, un hombre bastante mayor que él, y despedaza su cuerpo en varios trozos que arroja por diferentes partes de la isla», cuenta en la cafetería una joven que tiene un par





El fallecido Edwin Arrieta y una imagen de él circulando con el acusado Daniel Sancho tras su llegada a la isla tailandesa de Koh Phangan, en agosto del año pasado. AFP/EFE

de negocios turísticos en Samui.

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos: asesinato con premeditación (castigado en Tailandia con hasta pena de muerte), destrucción de documentación ajena y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. El chef se ha declarado inocente del primer y segundo cargo, asegurando que la muerte de Arrieta se produjo durante una pelea tras un intento de agresión sexual por parte del colombiano. «Estoy convencido de que me van a ab-



# **CRONICA**



solver porque se va a demostrar que fue en defensa propia», afirmó Sancho hace unos días desde la cárcel en una entrevista con Efe.

Esa tesis, a la que se agarrará con fuerza durante todo el juicio la defensa (que pretende como salida la absolución o, en el peor de los casos, una condena por homicidio imprudente), es la misma que mantuvieron muy al principio los primeros investigadores de Koh Phangan que llevaron el caso. También fue lo que apareció en las primeras crónicas de los medios locales: en medio de una pelea, Sancho lanzó un puñetazo a Arrieta y el cirujano, al caer, se golpeó la cabeza contra un lavabo, quedando inconsciente. Este relato lo sostuvo a este periódico, apenas día y medio después de salir a la luz la noticia del crimen, uno de los agentes de la isla que había participado en los primeros interrogatorios de Sancho.

Tan solo 10 días después, tras una investigación más exhaustiva, la policía tailandesa dio una rueda de prensa dando carpetazo al caso y asegurando que tenían pruebas contundentes de que Sancho había preparado un plan para asesinar y descuartizar a la víctima. El subdirec-

#### Las autoridades cuidan a Sancho para evitar algún posible incidente

El caso, más mediático en España, apenas interesa en el país tor de la Policía Real. Surachate Hakparn (más conocido por su apodo, Big Joke), que ahora está hundido en un caso de corrupción, insistió en que Arrieta había sido apuñalado en la parte derecha del pecho, aunque los forenses no han podido especificar cuál fue la causa exacta de la muerte porque no han aparecido todos los restos de la víctima, entre ellos el tórax.

El mediático abogado Marcos García Montes, que forma parte del equipo contratado por la familia de Sancho, lleva tiempo sosteniendo por los platós que la policía tailandesa habría «engañado» a su cliente para que confesara en un primer momento el crimen.

Retrocediendo hasta agosto del año pasado, casi inmediatamente después de la detención, los investigadores trataron a Sancho como asesino confeso. Incluso el chef reconoció que había matado a Arrieta en una entrevista a Efe antes de

La Policía tailandesa escolta a Daniel Sancho, en Koh Phangan, el pasado 7 de agosto. GTRES

ser trasladado a la prisión de Samui. Pero los abogados españoles insisten en que no hubo premeditación y que Sancho se defendió de un intento de violación en su habitación

del hotel de Koh Phangan.

En conversaciones con este periódico, los letrados de la defensa denuncian que las autoridades tailandesas, además de filtrar a los medios toda la información y fotos del acusado en prisión y durante la detención, hicieron a Sancho «firmar papeles que no entendía porque estaban en tailandés»

Pero los investigadores locales sostienen que el detenido, en todo momento, ha contado con ayuda de un traductor (primero al inglés y más adelante al español) y que ha sido el propio Sancho el que se mostró predispuesto a colaborar, como se pudo ver cuando el español hizo de guía a los agentes por los puntos de Koh Phangan donde había arrojado algunas de las «17 o 20 partes» del cuerpo de Arrieta en «ocho o nueve» bolsas de basura, según reconoció en su última declaración el propio Sancho.

La Fiscalía tailandesa no tiene ninguna duda de que todo formaba parte de un plan premeditado de Sancho. Sostiene que la prueba más evidente son todos los utensilios (el cuchillo, la sierra y las bolsas de basura) con los que descuartizó a Arrieta y que el español compró antes de que el colombiano llegara a la isla.

El juicio se celebrará de martes a viernes hasta el próximo 3 de mayo. Participarán más de 50 testigos llamados por la Fiscalía, la defensa y los abogados de la familia Arrieta. Al caso le quedan muchas semanas en la parrilla de actualidad informativa a no ser que el juez tailandés, como permite la legislación de su país, decida durante alguna de las 14 sesiones programadas que ya tiene pruebas suficientes para dictar sentencia y ponga fin al juicio antes de lo esperado.

# CARMEN

#### ABOGADA DE LA BALFAGÓN FAMILIA SANCHO

# «Daniel Sancho iba a Tailandia a cocinar y quedará demostrado en el juicio»

GEMA PEÑALOSA MADRID

Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás son los representantes legales de Rodolfo Sancho. Desde que se produjo el crimen de Edwin Arrieta su trabajo ha sido constante y actuarán como peritos en el juicio. Insisten en que Daniel Sancho no premeditó la muerte de su amigo y desde ahí tejen una estrategia que respaldan con informes y testimonios. Cuestionan desde el principio la investigación de la Policía tailandesa.

#### Pregunta. ¿Qué es lo que esperan del juicio?

Respuesta. Como abogada y criminóloga, solo espero que el tribunal haga justicia en la causa contra Daniel Sancho. Confío plenamente en que el juez valore todas las evidencias que demuestran que la muerte de Edwin Arrieta fue accidental en el contexto de una pelea. No hubo premeditación.

P.¿Cree que Daniel Sancho llega a la vista con todas las garantías? R. Daniel llega a la vista con todas las garantías que ha establecido la Corte de Koh Samui.

P. Ustedes denunciaron que hubo irregularidades en la investigación policial... R. Nuestro despa-Balfagón Chippirrás, con el despacho del Marcos García Montes, denunciamos las irregularidades policiales que hubo por parte de la policía de Koh Phangan y que esperamos queden de manifiesto en el juicio. P.¿Cuáles?

R. La más destacable es que se le presentara una orden

de deportación que no estaba firmada por la autoridad competente. Es decir, se le engañó para que colaborara con la Policía.

P. Pero eso es ilegal...

R. Sí, porque se le presentó una orden de deportación que no estaba firmada por el ministro del Interior. Se fabricó para el caso.

P. ¿Y esto puede jugar a su favor? R. Dependerá de lo que el juez considere.

P. En unas declaraciones recientes, Daniel hablaba de que confiaba en una absolución. ¿Lo ve posible?, ¿por qué?

R. En base a las distintas hipótesis

planteadas, una de ellas es a la que se refiere Daniel de salir absuelto. Si contemplamos dicha hipótesis es porque tenemos razones que la avalan. En esta hipótesis es en la que venimos trabajando.

P. ¿En qué va a basarse la estrategia de defensa de Daniel Sancho? R. La estrategia de defensa de Daniel es decir la verdad. Esa verdad lo que Daniel dijo desde el primer momento. Espero que la verdad esté patente en todas las sesiones del juicio.

P. ¿Cómo valora que fuera engañado en las primeras horas de su detención?

R. Todo el equipo jurídico que está trabajando en esta causa, cuando tuvimos conocimiento del engaño que sufrió Daniel en el momento de su detención, procedimos a ponerlo en conocimiento de la Corte, porque nos parecía un hecho gravísimo.

P. A Daniel Sancho se le llegó a considerar como el enemigo público número uno...

R. Se han dicho muchas cosas en su contra por personas que no co-

nocían en absoluto la instrucción de la causa

P. Ustedes han presentado un informe en el que aseguran que Daniel compró los utensilios de cocina porque iba a Tailandia para cocinar...

R. Iba a cocinar y quedará demostrado en el juicio.

P.¿Cómo van a pro-

R. Estamos seguros de que no hubo premediatación. Compró las cosas para cocinar por-

que nadie premedita una acción tan grave como la que se le acusa, no ocultando su rostro y su cara cuando va al supermercado. Todos sabemos lo que compró en el Big Centre porque no disimuló nada su fisionomía, sabiendo que había cámaras que le estaban grabando. A la vista estaba la cámara situada frente a la caja de ese establecimiento.

P. ¿Están preparados para cualquier escenario?

R. Estamos preparados para todos los escenarios menos para aquel que señale que Daniel premeditó el asesinato.



# **OTRAS VOCES**

A SABER qué dosieres hay por ahí sobre Sánchez y Feijóo metidos en una carpeta con la leyenda de *top secret*. A saber qué cosas cambiarían si conociéramos sus contenidos confidenciales. A saber qué nos estamos perdiendo. Y a cambio de qué.

En la España de hoy, la vida política se ejerce encima de un basural que no vemos enterrado a dos metros de profundidad. A veces, los partidos amagan con hacer temblar la tierra deslizando material comprometido a los medios. Hay fumarolas de advertencia. Se amenazan con sacar todo el magma a la superficie y hacerlo volar por los aires. Miden al otro.

A derecha e izquierda, en estos tiempos de parlamentarismo Mad Max, los filtradores se muestran laboriosos con frenesí de colmena. Lo que vale es la carpeta que nadie se atreve a publicar, el dosier prohibido del político, el escándalo de corrupción silente que duerme en un cajón a la espera del momento oportuno para ser desempolvado, el arsenal atómico que no es necesario utilizar contra el enemigo, pero que disuade.



A SIMPLE VISTA PEDRO SIMÓN

## Un partido de tenis de mierda

Es un partido de tenis de mierda. Uno sabe que el otro sabe. Y viceversa. Así que mejor todos calladitos. Menos mal que hay un pringado –usted– que se levanta cuando suena el despertador a las siete.

La de carpetas que habrá por ahí sin abrir. La de cosas que se habrán quemado. La de pactos que se habrán hecho para guardar silencio. La de chantajes que se estarán tratando de hacer ahora mismo con dosieres que hablan de alcobas o de pelotazos o de abusos de poder

y que conoceremos solo si es necesario.

(...)

Así, la confrontación política se ha convertido en un ardid navajero, en un enfrentamiento entre el cartel de Cali y el de Medellín, en el córner de una final entre River y Boca.

El problema no es lo que se hacen por abajo (el trasiego de las carpetas). Sino lo poco inteligentes que son por arriba (cuando suben a la tribuna de oradores).

Nada que ver con aquella refriega mítica entre Laura Ormiston y Winston Churchill. La primera fue una activista puritana en la Inglaterra de finales del XIX que llevó a cabo una batalla contra el alcohol, el tabaco, la vida licenciosa en los prostíbulos y el *music hall* «por incitar al vicio». En aquella cruzada por la destilación de las almas, se topó con un jovencito desconocido llamado Winston Leonard Spencer-Churchill, que precisamente abogaba por la destilación del whisky.

Si ella creó la Lucha por la Pureza Social, aquel muchacho airado, delgado y con pelo que rondaba los 20 años llamó a la resistencia y se constituyó en fiera oposición.

Cuenta la leyenda que, en aquella guerra entre Godzilla y King Kong, un día, la señora Ormiston le dijo en un acto público: «Winston, si yo fuera su esposa, le pondría veneno en el té». A lo que aquel joven—que acabaría siendo primer ministro británico y trasegando un Johnnie Walker con agua cada mañana— le contestó: «Señora Ormiston, si yo fuera su marido, tenga por seguro que me lo bebería».



#### **DICCIONARIO DEL PERRO**

POR JOSEAN BLANCO

**comisión de investigación. m. 1.** Pasillo de collejas e insidias en el que parlamentarios y senadores señalan y escarnecen a los sospechosos de conducta inapropiada para anularlos políticamente. **2.** Simulacro de investigación parlamentaria sobre asuntos de interés político cuyo objetivo es socavar el prestigio de los investigados y ofrecer carnaza para los medios de propaganda, que escarbarán en los restos en busca de votos.

corrección política. f. Conducta moralizante que, bajo el pretexto de no fomentar los prejuicios raciales, religiosos o sexuales, censura la información, entorpece el conocimiento, propaga la uniformización del pensamiento y castiga a los no obsecuentes. La corrección oculta la motivación religiosa o racista de ciertos crímenes, la estupidez nuclear de ciertos comportamientos o las pulsiones sexuales, para que los mensajes que emite la sociedad en su conjunto, desde la Administración a la televisión, sean homologables a los más altos estándares de asepsia, desinfección y esterilidad.

**descripción.** f. Representación intolerable que usan los críticos para detallar nuestra conducta, radicalmente opuesta a la elegancia y tacto con la que expresamos su falta de inteligencia y principios.

**fosa común. f.** Fuente renovable de legitimación moral en forma de huesos humanos. Así como el Túmulo, la Pirámide, el Panteón o el Mausoleo proyectan *post mortem* la gloria y legitimidad del poder de los tiranos, la fosa común es el cimiento sobre el que se edificó el poder y testigo del precio pagado.

**insulto.** m. Ofensa que, en el ejercicio de la libertad de expresión, se emite por abuso de rigor descriptivo y se sufre, en el ejercicio de narcisismo, por déficit de tolerancia a la crítica.

fundamenta el reparto de premios y castigos. 2. Recopilación de agravios con la que ciertos poderosos justifican sus acciones pasadas y amenazan con las futuras. 3. lista negra. Relación de candidatos a cesar abruptamente de sus obligaciones laborales y ser perseguidos como enemigos.

#### **GALLEGO & REY**





MAR POR MEDIO

G&R. 2024

# **OTRAS VOCES**

TRIBUNA POLÍTICA La triple convocatoria electoral – País Vasco, Cataluña y Parlamento Europeo – marcará el escenario político de la segunda mitad del año. La tendencia independentista se encuentra a la baja en ambas comunidades

# Tres elecciones clave para la legislatura

MANUEL MOSTAZA BARRIOS

SI COTIZARA en Bolsa, sería un buen momento para comprar acciones del complejo industrial-militar del entretenimiento político, como lo definió Jorge San Miguel. El triple ciclo electoral que se avecina municionará mucho tiempo de ocio en la televisión y en las redes sociales, y marcará, con sus resultados, las dinámicas de la segunda mitad del año. Todo ello amerita una reflexión sobre lo que las tres citas electorales suponen, cada una y en conjunto, para la vida política española.

Las elecciones son un buen reflejo de la España de nuestro tiempo: Europa, por un lado; y los Gobiernos regionales, por otro en un escenario de vaciamiento de un Estado que, no nos engañemos, nunca fue demasiado robusto desde que el proceso de consolidación del Estado nación se quedó a medias. Vaciado, pero simbólicamente relevante, como veremos. El primer contraste, como si fuera una metáfora, está relacionado con la importancia del voto de los ciudadanos: si la modernidad los pondera por igual, las elecciones comunitarias reflejan el viejo sueño ilustrado de una comunidad política de libres e iguales: un hombre, un voto, igual de válido se emita donde se emita.

Justo enfrente se sitúan las elecciones en las dos comunidades más pintorescas desde el punto de vista electoral. El País Vasco articuló su modelo como si la región fuera una confederación: tres territorios y los mismos diputados en cada uno: 25, con independencia de su población: ¿qué importancia tiene el individuo ante el peso de la Historia? El resultado es desolador desde un punto de vista racional: para obtener un escaño por Álava se necesitan cuatro veces menos votos que en Vizcaya, pero a todos les parece bien y los sistemas electorales, más que racionales, han de ser considerados legítimos, así que no hay más que ha-

Un mal resultado del PSOE en las europeas podría acelerar la caída del Gobierno blar. El gran beneficiado de esta situación fue durante años el PP, que obtenía más representación de la que le habría correspondido en función de su peso electo-

En Cataluña, para no ser menos singulares, las circunscripciones se rigen por un decreto

preconstitucional. Allí nunca se podido aprobar una ley electoral, así que usa un subterfugio para *normalizar*, esa vieja obsesión nacionalista, el peso electoral de cada territorio. Eso supone que en la provincia de Lérida se elige casi el doble de escaños de los que le corresponderían. Por eso, en la provincia de Barcelona, donde más fuertes son los constitucionalistas, se eligen 14 escaños menos de lo que la proporcionalidad que exige el artículo 56 del Estatuto demanda.

Si analizamos ahora los datos que nos ofrece la de-

moscopia, podemos apuntar algunas tendencias interesantes. Entre ellas, que la secesión, llamemos a las cosas por su nombre, está a la baja en ambos territorios. En el caso vasco es interesante porque las dos fuerzas que van a obtener entre ambas más de dos tercios de los escaños compiten en nacionalismo. Puede parecer una contradicción, pero se entiende mejor cuando se analiza la hegemonía que el nacionalismo, ahora ya todo incruento, ha conseguido en esta autonomía. No existen organizaciones civiles relevantes de las que fueron las otras dos grandes familias del panorama político vasco, las izquierdas y las derechas. La preeminencia está tan conseguida que ni siquiera se nota, como quería Gramsci: incluso los vascos que votan a partidos estatales como Sumar o los que lo hacen a fuerzas constitucionalistas creen que son los partidos nacionalistas los que mejor defienden los intereses del País Vasco. Ahí es nada.

Otra constante es que los datos demoscópicos muestran una sociedad más plural que sus élites, para desgracia de los hijos de ese romanticismo que sueña con un mundo homogéneo que, en realidad, nunca existió: entre los votantes del PNV, el sentimiento más expresado es el de sentirse tan vasco como español. De la misma manera, EH Bildu, ese trampantojo que esconde la cara siniestra de Sortu tras la máscara de cuatro simpáticos palmeros, crece a costa de los votantes de Podemos y de una parte de los socialistas.

Algo parecido ocurre en el caso catalán: la sociedad es más compleja que su ecosistema representativo, pese a la hegemonía inmisericorde del nacionalismo. Un dato más interesante de lo que parece:

en Cataluña son mucho más conocidos los ministros que los consejeros autonómicos; quizá un reflejo de que a los catalanes, en general, les interesan más las elecciones a Cortes que las autonómicas. En fin, no es extraño tampoco que, tras las convulsiones que trajo consigo el golpe de octubre de 2017, también allí el independentismo esté a la baja.

Descartada la raza a estas alturas, el último elemento de separación simbólica en ambas comunidades es la lengua. En el caso vasco, ninguno de los partidos de ámbito nacional supera el 6% de votantes que tienen el euskera como lengua materna. Y algo parecido - menos extremo- ocurre en Cataluña: la división con relación a la lengua marca dónde están los caladeros de voto de las formaciones, con un papel más interesante en el caso del PSC, en cuanto a una cierta transversalidad entre los votantes de ambos idiomas. En el ca-

so vasco, esa transversalidad la ejemplifica como pocos el socialista Eneko Andueza, en cuanto a procedencia y lenguas; aunque quizá esta vez no le sirva de mucho, y no por su culpa. La ruptura izquierda-derecha ha perdido fuerza no sólo por la vigencia de la ruptura nacionalista, sino también por la victoria cultural de la izquierda en ambos territorios: los votantes del partido vasco de «Dios y ley vieja» se ubican en el centroizquierda; y algo similar ocurre con el confuso espacio postconvergente en Cataluña, cuyos votantes se ven a sí mismos como centroizquierdistas. El resultado es que no existen partidos nacionalistas que se reivindiquen de centroderecha o de derechas en ninguno de los dos territorios.

Otra cosa en la que parece que coincidirán ambos comicios es en certificar el final del sueño *morado*: la

formación que llegó a ser la más votada en el País Vasco quedará fuera del Parlamento en Vitoria y lo normal es que no consiga entrar en Barcelona. Y su heredera, de irónico nombre Sumar, es posible que tampoco tenga representación propia en ninguno de los dos legislativos.

COMO DETALLE malvado, y siguiendo con las matemáticas, los apellidos mayoritarios en ambas comunidades – García, Martínez, González... – son minoritarios en las listas electorales de los partidos que tienen posibilidades de acceder al Parlamento. Tampoco es casual que sea la primera vez que el PNV hace campaña citando al candidato por su nombre y obviando sus ocho apellidos. De la misma manera, volvemos a encontrarnos con la sorpresa de que las portuarias Bilbao y Barcelona, las grandes metrópolis de ambos territorios, no aportan ningún cabeza de lista entre los partidos que obtendrán representación electoral. La mala relación del nacionalismo con las ciudades portuarias -y pecaminosas-da para un estudio más psicológico que este... Y, hablando de pueblos, el candidato de Bildu es del pequeño Ochandiano, mientras que el de Junts procede de Amer, un pueblo de poco más de 2.000 vecinos. (Ambos de honda raigambre carlista, por cierto).

A la espera de ver cómo concluyen ambas citas, aún es pronto para hablar de tendencias en las europeas de junio. En estas elecciones, consideradas secundarias, la participación suele ser menor y muchos ciudadanos las usan para experimentar y hacer con su voto cosas que no harían en otros comicios. Lo normal es que los partidos no centren el foco en Bruselas has-



JAVIER OLIVARES

ta que llegue el mes de mayo. Todo hace presagiar una victoria cómoda de los *populares* y un mal resultado de los socialistas. Si ese resultado viniera a confirmar una pobre cosecha en los comicios de abril y mayo, podría acelerar el proceso de descomposición de la precaria y exigua mayoría que soporta –en todos los sentidos– al Gobierno.

Veo al presidente en Cuelgamuros y recuerdo lo que sostenía el escritor búlgaro Gospodinov hace un tiempo en estas páginas: «El pasado se volvió nuestra patria en el momento en que el presente y el futuro se volvieron un país extranjero y amenazador». No se extrañe por tanto, *caro* lector, si en los procesos electorales viajamos cada vez más al pasado.

Manuel Mostaza Barrios es politólogo

# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA

### SEIS MESES DE CONFLICTO

# Israel retira tropas del sur de Gaza en una decisión táctica

 El ejército «prepara futuras operaciones»
 Bajo la presión de EEUU, empieza en El Cairo otra ronda de negociaciones

#### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Al cumplirse el sexto mes de la masiva ofensiva contra Hamas en respuesta a su ataque, el Ejército israelí retiró ayer sus tropas de la estratégica zona de Jan Yunis, en el sur de Gaza, a la espera de una posible operación en Rafah o de un acuerdo de tregua. El enclave palestino, mientras, espera de forma desesperada un incremento de la ayuda humanitaria, especialmente en el norte para evitar hambruna, y el alto el fuego que ponga fin a su indescriptible pesadilla.

El repliegue militar coincidió con la reanudación de las negociaciones en El Cairo motivada por la creciente presión del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre Hamas (a

jamin Netanyahu, exigiéndole el adelanto electoral y un acuerdo para la liberación de 133 secuestrados aún cautivos, los israelíes se despertaron en la jornada de recuerdo del ataque del pasado 7 de octubre con la noticia de la muerte de cuatro soldados que fueron sorprendidos por milicianos que surgieron de un túnel en un edificio destruido en Jan Yunis. Este hecho y los cuatro proyectiles disparados desde la zona que abandonó pocas horas antes recuerdan a Israel que no será fácil ni próximo su primer objetivo declarado: acabar completamente con

El líder de este grupo y natural de Jan Yunis, Yahia Sinwar, sigue en algún túnel donde tiene la última

Netanyahu aclaró que no habrá alto el fuego sin la liberación de los secuestrados. «Hoy cumplimos medio año desde la guerra. Los logros son grandes: eliminamos a 19 de los 24 batallones de Hamas», afirmó, repitiendo la intención de «completar la eliminación de Hamas en toda la Franja, incluyendo Rafah». La operación en esta zona, donde se encuentran 1,4 millones de personas, requiere una previa y amplia evacuación de civiles y se topa con la oposición de EEUU. Netanyahu indicó que sus fuerzas «mataron, hirieron y capturaron a un número significativo de terroristas», más de 13.000 desde el 7-O, según el Ejército. «Nos encontramos a un paso de la victoria, pero el precio que nos exi-

ge es doloroso y desgarrador», concluyó en alusión a los 260 soldados muertos en la operación en Ga-

Según el Ministerio de Sanidad bajo control de Hamas, 33.175 personas han muerto ya en Gaza. «Nada puede justificar el horror desatado por Hamas», declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, que añadió: «Seis meses después, la campaña militar israelí ha traído muerte y destrucción implacables. Nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino».

La adversa situación interna y externa de Israel podría deteriorarse si estalla un enfrentamiento directo con Irán en caso de que cumpla su promesa de represalia al ataque mortal israelí en Damasco contra siete oficiales de la Guardia Revolucionaria. «Tenemos buenos sistemas defensivos y sabemos cómo actuar con fuerza contra Irán tanto en lugares cercanos como lejanos», avisa el jefe del Ejército israelí, Herzi Halevi, horas después de que el asesor militar del líder supremo iraní Ali Jamenei, Yahya Rahim Safavi, declarase que «ninguna embajada del régimen sionista está segura». «Hacer frente a este brutal régimen es un derecho legal y legítimo», añadió, sumándose a la ola de avisos desde Teherán hacia su enemigo.





través de Egipto y Qatar) e Israel para aceptar una tregua inmediata que mejore la situación humanitaria y proteja a los civiles y, al mismo tiempo, permita la vuelta a casa de los secuestrados israelíes.

La salida de la 98ª División de Comando se debió a «la desarticulación de la infraestructura militar de Hamas en Jan Yunis y para prepararse para misiones futuras, como en la zona de Rafah», según el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Pero, tras cinco meses de ofensiva terrestre, es sobre todo un cambio de estrategia: menos presencia militar en toda la franja (limitada hoy la División 162 y la Brigada Nahal) y más operaciones puntuales.

Bajo el eco de las reactivadas protestas contra el primer ministro Ben-

#### Netanyahu no descarta una operación militar en Rafah

#### Avisa de que no habrá un alto el fuego sin liberar a los rehenes

palabra y cuatro condiciones en la negociación: «Alto el fuego permanente, regreso de los desplazados al norte de Gaza, aumento de la ayuda humanitaria y un serio canje de prisioneros».

# La exención militar de los ultraortodoxos, a examen

La aprobación de una ley de reclutamiento sin discriminaciones divide al Gobierno

Inmerso en una de las guerras más largas de su historia y bajo protestas renovadas que el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre había enterrado de forma temporal, Israel se reencuentra con una bomba de relojería con efectos imprevisibles en la política, la sociedad, la economía y la seguridad: la exención militar de los

#### LA PRESIÓN SOBRE NETANYAHU

# **MUNDO**



te afronta su examen más dramático tras superar durante décadas numerosas reválidas gracias sobre todo a parches políticos que hoy son insuficientes ante la fuerza demográfica del

sector jaredí y las crecientes necesidades de seguridad en un escenario con mayores amenazas.

El Tribunal Supremo, que en las últimas décadas interviene ante los poderes Legislativo y Ejecutivo para asegurar que no haya discriminación ante el alistamiento, dio un mes de prórroga para la presentación

de una nueva ley de reclutamiento. Al mismo tiempo, y ante la ausencia de legislación, ordenó la suspensión de la financiación estatal de las academias talmúdicas (Yeshivot) que no cumplen las condiciones al respecto. La sentencia supone un terremoto en la calle jaredí que puede hacer tambalear los cimientos de la coalición gubernamental, ya de por sí muy dividida.

Tocado pero no hundido en los sondeos, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, intenta encontrar la fór-

mula que combine el deseo de la mayoría de israelíes, incluida la derecha, de que los ultraortodoxos hagan el servicio militar obligatorio como el resto (excepto árabes, que pueden hacerlo de forma voluntaria) con la demanda de los dos partidos ultra religiosos para aprobar una ley

litar, tal y como se les prometió en la formación del Gobierno en diciembre del 2022. La muerte de 600 soldados desde el ataque del 7-O ha multiplicado las voces que exigen la igualdad y participación de todos para soportar el peso del Ejército frente a las

que declaran que la mejor defensa de Israel «no es el Tsáhal sino la Torá, como lo fue siempre para el pueblo judío». Como primer ministro y a nivel personal, Netanyahu se identifica con el primer grupo. Como político que ha hecho de la supervivencia un arte, Bibi se muestra receptivo a las peticiones de quienes depende para seguir en el poder.

«Debemos promover la igualdad en el reclutamiento para alcanzar un acuerdo amplio, pero no usando un martillo que no tuvo éxito en el pasado. Hay que tener buena voluntad y el deseo verdadero de llegar a un acuerdo y no de un choque en medio de la guerra cuando estamos a un paso de la victoria ante Hamas», declaró Netanyahu, que aclaró: «Nos dimos un plazo de nueve meses para poder aprobar una ley pero el 7 de octubre tuvo lugar un horrible ataque y nos quitó seis meses. Sería bueno que el Supremo accediera a mi petición de darnos

30 días más para intentar completar el trabajo. Los jaredíes han aceptado cosas que no pensaba que aceptarían».

«A Netanyahu sólo le importa permanecer en el cargo. Destruye las relaciones con Estados Unidos, atropella los organismos de seguridad, abandona los secuestrados y ayuda a los que no cumplen el servicio militar a seguir no haciéndolo. Todo por la política, nada por el país», acusó el jefe de la oposición, Yair Lapid, en la manifestación frente a la Knésset en una protesta que aunó tres demandas: el adelanto electoral para que haya cambio de Gobierno, el acuerdo para una pausa en la ofensiva en Gaza que permita la liberación de 134 secuestrados en manos de Hamas y el reclutamiento de los jaredíes.

La asociación de reservistas Her manos de Armas, que tuvo un papel predominante en las protestas multitudinarias contra el plan de reforma judicial del Gobierno ultraconservador antes de la guerra y en la posterior movilización social y militar, se manifestó en el barrio de Mea Shearim. En el feudo de los ortodoxos más estrictos donde hay vecinos que no sólo reniegan del Ejército sino del Estado de Israel, un manifestante se declaró «harto de que nosotros sirvamos y sacrifiquemos nuestras vidas mientras ellos no».

Las abismales diferencias se reflejan en los constantes diálogos (de sordos) en los platós de televisión entre representantes del sector liberal y secular que considera como algo sagrado el servicio militar y del jaredí, contrario a abandonar unos años los estudios en las Yeshivot por el Ejército o incluso combinarlo como hacen muchos religiosos. Su oposición se basa también en su temor de que el reclutamiento modifique

#### El Supremo dio un mes para que se dé luz verde a una ley de alistamiento

«Estamos hartos de sacrificar nuestras vidas y que ellos no deban hacerlo»

#### El Ejército necesita hoy unos 6.000 soldados más ante tantos frentes

o anule su identidad profundamen-

La raíz del problema se remonta a una decisión del primer jefe de Gobierno, David Ben Gurion, que, con el objetivo de mantener el frente judío unido en los inciertos inicios del país en 1948, aceptó la exención de 400 estudiantes talmúdicos. Hoy, sin embargo, son 66.000. Según un estudio reciente, entre el 30% y 35% de ellos realmente dedican su vida al estudio de la Torá, lo que eleva la indignación del que debe hacer el servicio regular y luego reservista abandonando su trabajo y familia durante unas semanas.

Tras el 7-0, se trata de algo más que de reparar que unos jóvenes lo dejan todo cuando alcanzan la mayoría de edad para cumplir el servicio militar (ellos dos años y ocho meses, y ellas dos años) y otros reciben dinero para no hacerlo. Y se trata incluso de algo más que del reto económico ya que Israel no podrá mantener su crecimiento si los jaredíes no se integran plenamente en el mercado laboral teniendo en cuenta que, según los cálculos, el actual 13% de la población se transformará en el 31% en el 2065.

Con 600 militares muertos y otros miles heridos en los últimos seis meses, hoy es también una necesidad. El Ejército requiere 6.000 soldados más para responder al abanico de frentes (Irán, Gaza, Cisjordania, Líbano, Irak, Siria y Yemen) abiertos en el exterior de un país que a nivel interno aún tiene difíciles asignaturas pendientes.

Esta conocida asignatura pendien-



**EMERGUI** 

que blinde la exención mi-

# **MUNDO**



El presidente electo, Peter Pellegrini, junto al primer ministro, Robert Fico, tras conocerse su victoria. M. DIVISEK/EFE

# Un presidente para alentar el populismo prorruso

Eslovaquia elige a Peter Pellegrini, aliado del 'premier' Fico

#### CARMEN VALERO BERLÍN

«Que Dios proteja a Eslovaquia y a los eslovacos». Los deseos de Peter Pellegrini tras alzarse con la victoria en las elecciones presidenciales del sábado tienen doble lectura. Para sus partidarios, el triunfo de este nacionalista de izquierdas garantiza la defensa de los intereses del país en la Unión Europea y la no participación en la guerra de Ucrania. Para la otra mitad del país, su llegada a la Jefatura del Estado será una desgracia para todos los demócratas, pues deja sin contrapeso al populista primer ministro y socio de Pellegrini, Robert Fico.

Que la Presidencia no intentará frenar la deriva hacia el modelo de la Hungría de Viktor Orban emprendida por Fico ha quedado claro. «La coalición gubernamental se mantendrá estable. El Ejecutivo puede confiar en ello. Si aplica su programa de coalición, en el que vo mismo he trabajado, no tiene que temer que el Palacio presidencial se convierta en el centro de poder oportunista de la oposición, como ha ocurrido en los últimos 10 años, perjudicando al Gobierno y alegrándose de sus fracasos», subrayó Pellegrini ayer, en su primera comparecencia tras conocerse el veredicto de las urnas. Por su parte, Fico, exultante junto al ganador, aseguró que el Gobierno ahora será más fuerte. «Estamos destinados a gobernar hasta 2027», se va-

Pellegrini, de 48 años, hasta ahora presidente del Parlamento y del

segundo partido en el poder, La Voz, no tiene ningún interés en dificultar la labor de su socio en el Gobierno, incluidas la eliminación de la Fiscalía Especial Anticorrupción o políticas de control de los medios de comunicación y de las ONG. A petición de la presidenta saliente, Zuzana Caputová, el Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente algunas partes de estas reformas, iniciativa que no volverá a repetirse con Pellegrini.

#### SEÑALES A KIEV

Tampoco habrá señales contradictorias en política europea y sobre Ucrania, pues tanto Fico como Pellegrini son contrarios al suministro de armas al país vecino y han dejado entrever que Kiev es en parte responsable de la guerra provocada por el ataque ruso y abogan por una negociación con Moscú, incluso sin garantías de integridad te-

#### Hace a Ucrania en parte responsable de la guerra iniciada por Putin

Quiere evitar que su país sea «arrastrado» por la UE y la OTAN rritorial para los ucranianos. «Intentaré mantener a Eslovaquia en el lado de la paz y no en el de la guerra», es la postura de Pellegrini, que también anima a Fico a seguir una política exterior soberana y en defensa de los intereses nacionales.

Pellegrini se impuso al ex ministro de Asuntos Exteriores, el liberal y proeuropeo Ivan Korčok, por seis puntos, lo que los analistas achacan en gran medida a la muy alta participación. Fue del 61%, la segunda más alta desde 1999, cuando Rudolf Schuster ganó las elecciones, con el 75% de participación. Los expertos ya habían adelantado que la clave estaría en el indice de participación. De superarse el 52% de la primera vuelta, la ventaja iba a ser para Pellegrini, pues su rival ya había agotado ampliamente su potencial de sumar más votantes.

La movilización, pues, era vital para Pellegrini y su efecto llamada a las urnas ha sido agitar la guerra en Ucrania y preguntar hasta qué punto Eslovaquia debe dejarse arrastrar por la Unión Europea y la OTAN. La reacción que mejor recoge la esencia de estas elecciones es la del perdedor. Korčok, decepcionado por los resultados, tuvo palabras duras con su rival. «Me ha convertido en un candidato de la guerra y no lo olvidaré», aseveró el diplomático, que acusó a Pellegrini de «expandir mentiras y odio» y de ser un falso patriota, pues «parte del verdadero patriotismo es que nos digamos la verdad», señaló.

# El entramado iliberal del PiS se lo pone difícil a Tusk tras las municipales

El primer ministro polaco se enfrenta a su primer test tras desplazar a Kaczynski

#### C. VALERO BERLÍN

La coalición de gobierno del primer ministro polaco Donald Tusk se enfrentó ayer a la primera prueba en las urnas desde que el pasado octubre desplazó del poder al partido Ley y Justicia (PiS) del ultranacionalista Jaroslav Kaczynski. Los resultados de las elecciones municipales se darán a conocer hoy, pero aunque Tusk y sus aliados logren extender y consolidar sus posiciones en el país, como apuntaban algunos sondeos, las tareas de gobierno no le resultarán más fáciles al mandatario. El PiS, atrincherado en las zonas rurales, quiere revanchay, tras nueve años de mayoría absoluta, ha dejado en herencia un entramado de leyes y reformas difícilmente reversibles. Tusk tiene asegurada la legislatura, pero necesita expulsar al PiS de sus reductos locales para ir más deprisa en el desmantelamiento del Estado iliberal construido.

«Las elecciones locales son tan importantes como las del 15 de octubre», dijo Tusk en un mitin en Cracovia. «Si no ganamos, la tendencia puede invertirse». El dirigente apeló a esa parte del electorado que, con el PiS fuera del Ejecutivo, ha dejado de ver a los nacionalistas como una amenaza.

Las encuestas sugerían que el conjunto de la derecha populista obtendrá buenos resultados. Y, más allá de la idiosincrasia de Polonia, en parte se debe a la falta de unidad en el Gobierno de Tusk. Las tres agrupaciones que forman la coalición se presentaron ayer con candidaturas separadas con el objetivo de mejorar sus posicio-

«Los resultados afectarán al equilibrio de poder en la coalición gobernante, en cuanto a la dotación de personal de los distintos ministerios, a

la dirección política, etcétera», aventuró Rafal Chwedoruk, politólogo de la Universidad de Varsovia.

El PiS lleva décadas sin ganar las elecciones de ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes, aunque suele obtener un número de votos en todo el país similar al de la Plataforma Cívica de Tusk, alrededor de un tercio. Irónicamente, el PiS decidió retrasar las elecciones locales el año pasado, cuando aún tenía esperanzas de retener el po-

der en las nacionales, y pensaba aprovechar ese impulso para obtener mejores resultados en las ciudades. Su derrota podría ahora haberles perjudicado.

Tusk asumió su cargo en octubre con la promesa de invertir el retroceso democrático, impulsar los derechos de las mujeres y las minorías y reparar los lazos con la Unión Europea, muy tensionados por el Gobierno anterior. Desde entonces, ha logrado desbloquear miles de millones de euros de fondos que habían sido congelados por Bruselas por motivos relacionados con el Estado de Derecho y ha puesto en marcha reformas radicales de los tribunales y los medios de comunicación estatales, si bien algunas de sus medidas despiertan serias dudas en Bruselas.

El acerbo de la coalición de Tusk en estos meses ha quedado sin embargo diluido por las ambiciones partidistas de sus integrantes y choques ideológicos en asuntos como el aborto. Hasta el punto de que el presidente del Parlamento, Szymon Holownia, retrasó un debate sobre la liberalización de la legislación del aborto hasta después de las elecciones. Holowina, democristiano, es líder del partido Polonia 2050, parte del Ejecutivo.



Donald Tusk, votando ayer en Sopot. A. W. / EFE

Para el PiS, las elecciones eran una prueba clave para un partido que no asimila su pérdida de poder y prepara el contraataque a través de la renovación Incluso Kaczynski, de 74 años, está siendo cuestionado por los nuevos *delfines* a causa de su edad. Pero el líder, con siete millones de polacos apoyando a la formación que él creó a su imagen y semejanza, tiene aún batallas que librar. Y tras las municipales llegan las europeas.

# **MUNDO**



El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas escoltado por miembros del Grupo de Acción Penitenciaria Especial hasta la cárcel. AFP

# Ecuador se defiende de la condena mundial por asaltar una embajada

El Gobierno de España, en línea con la UE, dice que se trata de «una acción muy grave»

#### DANIEL LOZANO

«Nuestro personal diplomático regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras el asalto a nuestra embajada», informó ayer la canciller Alicia Bárcena, pocos minutos antes de que los 18 mexicanos que trabajaban en la legación de Quito abordaran el vuelo a su país. Varios embajadores les acompañaron hasta la terminal por solidaridad.

Las provocaciones previas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y las justificaciones del Gobierno de Daniel Noboa no han evitado la condena internacional unánime contra el asalto de la embajada azteca. Desde la Unión Europea hasta Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran la acción policial una violación del Derecho Internacional. «Una acción muy grave», redundó ayer José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España.

Más allá de la condena por corrupción y las nuevas acusaciones contra Jorge Glas, ex vicepresidente y mano derecha de Rafael Correa, Ecuador rompió el *statu quo* con una acción inédita en este siglo, con la excusa de que existía «riesgo real de fuga inminente», tal como aseguró la canciller Gabriela Sommerfeld. El propio Correa, condenado a siete años de cár-

cel también por corrupción, se mantiene prófugo de la Justicia.

Hasta el momento, sólo Nicaragua ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador secundando a México, «en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista». Una ruptura simbólica porque, en 2020, Daniel Ortega cerró su embajada después de que el ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno exigiera la democratización de Nicaragua. El caudillo sandinista, al igual que López Obrador con Glas, ha concedido refugio en su embajada en Panamá al ex presidente Ricardo Martinelli, quien encabezaba las encuestas de cara a las elecciones de mayo. Él también es perseguido por actos de corrupción.

«La agenda del Ecuador la marca la mayoría», se justifica Noboa

Las duras críticas llegan desde la OEA a las Naciones Unidas Luis Almagro, secretario general de la OEA, invocó el pleno respeto de la inviolabilidad de las embajadas y llamó a la negociación entre las partes, aunque también aireó la contradicción del Gobierno nicaragüense, que «realizó un ataque similar en Managua contra la OEA. Ni en ese caso ni en éste son admisibles ambigüedades, sino la más plena coherencia con el Derecho internacional».

Entre las condenas también destacó la de María Corina Machado, líder opositora venezolana, que mantiene buenas relaciones con Noboa. «La institución del asilo constituye un derecho político de larga tradición en América Latina, que debe ser respetado por todos los gobiernos de la región», destacó Machado.

Seis de sus colaboradores más cercanos permanecen refugiados, bajo asedio de los agentes chavistas, en la embajada de Argentina en Caracas. Tanto la energía eléctrica como el agua fueron cortados desde el primer día.

Por su parte, Glas pasó su primera noche en La Roca, cárcel de máxima seguridad, junto a medio centenar de reclusos, entre los que destacan líderes de las bandas narcos y políticos corruptos, como el ex diputado socialcristiano Pablo Muentes; el antiguo jefe de los jueces, Wilman Terán; y el hijo de la actual vicepresidenta. Los compañeros de Glas en la Asamblea pidieron la renuncia del presidente Noboa, que aprovechó una ceremonia indígena en Otavalo para responder a las críticas: «La agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un grupo pequeño de relajados».

El Gobierno se queda así en soledad internacional, pero a nivel interno Noboa puede obtener réditos políticos, con elecciones presidenciales

a la vista el año que vieney con el importante referéndum sobre seguridad previsto para dentro de dos semanas. «Creo que le da puntos electorales al presidente tener una actitud dura contra la corrupción», adelantó para ELMUN-DO Michel Leví, coordinador del Centro Andino de Estudios Internaciona-

«La incursión en

la embajada fue ilegal y es jurídicamente indefendible. Pero hay dos cosas más: López Obrador inició todo esto y en el desenlace jugaron los cálculos electorales de Noboa», sentenció el analista Martín Pallares.

#### La Unión Europea explorará las elecciones venezolanas

#### D. LOZANO

Con la avanzadilla de la misión electoral de la Unión Europea ha comenzado el proceso exploratorio de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio. A lo largo del mes se añadirán las misiones del Centro Carter y de Naciones Unidas. Pese a los cuestionamientos de unos y los improperios de otros, «lo estamos haciendo con suficiente antelación para mostrar al mundo nuestro sistema electoral. Estamos orgullosos de exhibirlo, será una fiesta democrática», adelantó el canciller venezolano Yván Gil a modo de bienvenida.

«Vienen a ver las condiciones», acotó a EL MUNDO el experto electoral Jesús Castellanos, quien recordó las palabras de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Electoral Nacional y hombre de plena confianza de Maduro: «Estamos contentos de que puedan venir. Eso sí, con el respeto de la normativa legal venezolana. Tampoco es que van a estar aquí declarando», advirtió, como si ya fuera una regañina por adelantado.

La revolución ha bloqueado casi todos los caminos para que los comicios sean libres, justos y democráticos, tal y como planteó el Acuerdo de Barbados. El poder bolivariano ha impedido que María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, y su sustituta, la filósofa Corina Yoris, sean candidatas, en medio de los abusos y ventajismos habituales del «mejor sistema electoral del planeta», como suele repetir Maduro.

«Sabemos las limitaciones de las misiones de observación internacionales en regímenes autoritarios. Su mera presencia no va a impedir los vicios. Pero, y es-



*Nicolás Maduro, en una acción electoral.* M. G. / EFE

to es importante, visibilizan los vicios. Ayudan a limitar al Gobierno autoritario, lo restringe al menos, y genera niveles de confianza a los actores opositores», aseguró Castellanos.

# **MUNDO**





POR EDUARDO ÁLVAREZ



El archipiélago del Pacífico vive una grave crisis política por la decisión del monarca de rechazar dos nombramientos de ministros del jefe de Gobierno. Tras meses de tensión, el soberano gana la guerra

# Tonga, donde el rey exhibe que manda mucho

«La Constitución de Tonga es la que peor escrita está de todos los países que integran la Commonwealth». Lo expuso sin ambages hace años el jurista Peter Pursgloves, quien trabajaba como asesor de la Secretaría general de la Mancomunidad de Naciones, organización que aglutina a una cincuentena de Estados y que tiene a la cabeza al monarca británico, hoy Carlos III. Uno de ellos es Tonga, Reino del Pacífico compuesto por 177 islas – la mayoría deshabitadas –, con poco más de 110.000 habitantes. Y en esta nación tan desconocida por estos lares se acaba de producir una profunda crisis política como consecuencia de un choque constitucional entre el rey y el primer ministro que, al menos por ahora, se ha resuelto con la victoria del monarca, si bien el episodio deja dañada la frágil democracia de la que goza el archipiélago. Las divergencias entre el Palacio Real y el Gobierno han aflorado como nunca en Tonga, y ha quedado en evidencia que, efectivamente, el articulado de su Carta Magna es en muchos aspectos germen de conflictos.

aspectos germen de conflictos.

Esta crisis estalló a finales de enero. El jefe del Ejecutivo, Siaosi Sovaleni, que gobierna con una débil mayoría parlamentaria desde diciembre de 2021, anunció una remodelación de su Gabinete por la cual él mismo pasó a asumir también la cartera de Defensa y nombró por primera vez a una mujer como ministra de Asuntos Exteriores y Turismo, la diplomática Fekitamoeloa Utoikamanu. De inmediato, el rey, Tupou VI—al frente de la Monarquía constitucional que es Tonga—, se reunió con su Consejo Privado, que emitió un comunicado

señalando que el soberano retiraba su «confianza y consentimiento» a ambos nombramientos.

El brete estaba servido. Y, mientras desde los sectores más progubernamentales se acusó abiertamente al rey de violar el mandato constitucional y de hacer un uso espurio de sus prerrogativas, las voces más proclives a la Monarquía defendieron con vehemencia el derecho de veto a ciertos cargos que la Ley de leyes tongana confiere al rey, en especial cuando se trata de áreas en las que el monarca y el Gobierno comparten poderes, como son justamente la Defensa y las relaciones internacionales.

No se vivía una crisis política tan grave en el archipiélago desde 2010, cuando se promulgó la reforma de la Constitución y Tonga inició su senda democrática, dejando atrás siglos de cuasi feudalismo. Inicialmente, el primer ministro, aun intentando rebajar la tensión en sus declaraciones públicas, vino a dejar claro que no se iba a retractar. Ello desencadenó una cata-

rata de editoriales y noticias en los medios locales. Pero sobre todo un enfrentamiento descarnado en las bancadas del Parlamento, compuesto por 26 diputados -de ellos nueve con escaños reservados a los nobles del Reino, como establece la Ley, que no son elegidos por sufragio universal, sino votados entre los 33 representantes de la aristocracia con derecho elector-. Los nobles exigieron al Gobierno que acatara la decisión regia y denunciaron que se pretendía socavar su autoridad. La trifulca entre el líder parlamentario de los nobles y un diputado afín al primer ministro llegó tan lejos, con intento de agresión física incluida, que el presidente de la Cámara los expulsó por un tiempo de la Asamblea.

Ya en marzo, ante el grave cariz que tomaba el asunto, Siaosi Sovaleni, acompañado por varios ministros, viajó hasta la isla de Niua, la más septentrional de Tonga y muy alejada de la capital, Nukualofa, donde se encontraba el rey en una residencia de recreo. Fue el primer encuentro de ambos en muchas semanas, rodeado de un absoluto secretismo, lo que dio pábulo a toda clase de conjeturas y a que reinara la incertidumbre.

Hasta este jueves. Ese día, al fin, el primer ministro se dirigió al Parlamento tongano para anunciar su dimisión como titular de Defensa y también el cese de la ministra de Exteriores, cargo que presumiblemente pasará a ejercer el príncipe heredero. Sin explicaciones sobre el movimiento, quedaba claro sin embargo que el

monarca ha prevalecido en el agrio enfrentamiento entre poderes.

2015, al más

puro estilo británico.

GETTY

Tupou VI ascendió a la Jefatura del Estado en 2012, tras la muerte de su hermano, el rey Tupou V. Su coronación tuvo lugar tres años después y mantuvo el tradicional ceremonial en el que no faltó ni la vistosa capa de armiño al puro estilo de la Monarquía británica, a pesar de los calores propios de la región del Pacífico. En 2010 se había aprobado una profunda reforma constitucional que atendió las demandas prodemocráticas que se venían produciendo desde los años 70 y que cristalizaron en el episodio más violento en 2006, cuando hubo semanas de disturbios y protestas en la capital y otras islas. Las primeras elecciones democráticas de 2010 fueron vividas como un gran gesto de reconciliación nacional

En lo geopolítico, más allá de la gran influencia de Australia y Nueva Zelanda sobre el Reino, en las últimas décadas éste ha estrechado cada vez más los lazos con China. Algo que preocupa a Estados Unidos, que intentó contrarrestar el ascendiente de Pekín con una visita oficial en 2022 del secretario de Estado, Antony Blinken, y la inauguración de una embajada en Nukualofa. Y es que la posición de Tonga en el Pacífico Sur le convierte en un actor a cortejar por las dos superpotencias.

# **PUBLICIDAD**

Pedimos al PSOE y PP que este martes tomen en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización de personas extranjeras en España.

- 1. La toma en consideración no implica su aprobación. Posibilita el debate.
- 2. La no consideración de esta Iniciativa Legislativa Popular, con el mayor número de firmas de la historia de España, supondría un desprecio a la democracia, impidiendo la única vía legal de democracia participativa que permite la legislación española.
- 3. Supondría además una falta de respeto a las más de 700.000 personas españolas que han firmado, a las 900 organizaciones sociales y a las 14.000 personas voluntarias que la han hecho posible.

La dignidad de casi 500.000 personas migrantes en situación irregular exige, al menos, la toma en consideración de la iniciativa.







# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# La segunda mayor subida de población activa de toda la UE

• España ha incrementado en más de un millón el número de personas que trabajan o quieren hacerlo desde la pandemia

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Nunca antes España había contado con tanta población activa, es decir, con tanto número de personas en edad de trabajar que lo hacen o quieren hacerlo. Desde la pandemia, de hecho, es el segundo país de la UE, solo por detrás de Alemania, que ha registrado el mayor incremento de población activa de 15 a 64 años.

Tras este aumento del factor laboral –cuanto mayor sea la población activa más recursos humanos tiene a su disposición el país para producir – se encuentra, principalmente, la llegada de inmigrantes más que el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) ya que, como todos los países de Europa, el nuestro también está amenazado por un incremento de la longevidad y una caída de la tasa de natalidad que condenan a la demografía el envejecimiento.

Con todo, los datos de Eurostat muestran que en España la población activa de 15 a 64 años (colectivo escogido por la agencia de estadística comunitaria como el que está en edad de trabajar) ha crecido en 1,075 millones de personas desde que irrumpió la pandemia, un aumento del 4,8%, superior al registrado tanto en términos absolutos como relativos en países como Francia, Italia, Polonia o Países Bajos.

Que aumente la población activa supone un reto para cualquier mercado laboral, ya que ante el aumento de la gente que está dispuesta a trabajar tiene que ser capaz de absorberla y derivarla al empleo. De lo contrario, engordaría el colectivo de parados. En España, el tejido productivo ha sido capaz de asimilar todo este incremento de la población activa, lo que ha contribuido a que el número de afiliados a la Seguridad Social roce los 21 millones –se ha llegado a superar ese récord incluso el día 25 de marzo—.

La tasa de paro, sin embargo, muestra resistencias a bajar precisamente por este incremento y sigue situándose en el 11,76%, complicando el objetivo del Gobierno de llegar al denominado pleno empleo, que sería compatible con una tasa de paro por debajo del doble dígito. «El incremento del número de personas afiliadas a la Seguridad Social no ha supuesto un menor descenso de la tasa de desempleo porque el número de activos ha crecido alcanzando un máximo histórico en 2023», señalaba el jueves Anna Ginès, directora del Instituto de Estudios Laborales de Esade

«La tasa de paro continuará reduciéndose en los próximos años, aunque a un ritmo más lento que en los anteriores, debido tanto a la moderación esperada en el ritmo de creación de empleo como al crecimiento previsto de la población activa—que, en línea con lo observado en los últimos años, se verá impulsado por un elevado dinamismo de los flujos de inmigración—. Como resultado de todo ello, la tasa de paro permanecerá

#### Responde al boom de inmigrantes y dificulta la bajada de la tasa de paro

por encima del 11% en 2026», pronosticó en su último informe de proyecciones el Banco de España. Un jarro de agua fría para los propósitos del Ejecutivo.

¿Por qué ha aumentado tanto la población activa en España? Los expertos consultados por este periódico consideran que se trata de una buena noticia, ya que denota confianza

#### **PENSIONES**

#### SAIZ, AL PACTO DE TOLEDO. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informará hoy a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de sus líneas generales sobre pensiones

#### DIÁLOGO SOCIAL.

para esta legislatura.

Previamente se reunirá con empresarios y sindicatos para abordar asuntos como la implicación de las mutuas en el reconocimiento de la incapacidad temporal, la mejora de los tiempos de espera en la atención sanitaria de personas trabajadoras y la regulación de los coeficientes reductores a establecer en la jubilación anticipada.

en la evolución económica del país. Por un lado, se ha producido un aumento de la población activa nativa (era en el último trimestre de 2023 un 0,3% más elevada que en el mismo periodo de 2019), pero sigue estando por debajo del máximo histórico alcanzado en 2012 (a 1,97 puntos porcentuales).

Este incremento desde la pandemia responde a que una parte de los desanimados (los que querrían trabajar, pero no buscan empleo porque no creen que puedan encontrarlo) habrían tenido alicientes para ponerse a buscar. Al ver que la economía va bien y el mercado laboral es dinámico, recuperan confianza para encontrar un empleo. A esto se suma que los ciudadanos que tienen doble nacionalidad (muchos de ellos jóvenes, nacidos aquí a comienzos de siglo) empiezan a incorporarse ahora al mercado laboral, ensanchando también la población activa. Sin embargo, el motor principal que ha motivado el aumento de la población activa en España es la llegada de población extranjera. Desde 2020, los activos de otra nacionalidad han aumentado un 18,6%, según la EPA, lo que ha permitido superar el pico de 2009.

La incorporación de mujeres al mercado laboral también ha influido. De hecho, España presenta récord de activas (11,4 millones) y nunca antes había habido una distancia tan corta con el número de hombres activos (12,6 millones). Estos últimos siguen por debajo del número de activos varones que registró el país en 2008, en parte por el retroceso de la construcción (un sector muy masculinizado) sobre el PIB y el total del empleo. Esta recomposición sectorial ha contribuido también a reducir la actividad de los más jóvenes, que ahora prolongan sus estudios, de ahí que haya menos activos de 19 a 29 años de los que había antes de la burbuja inmobiliaria. BBVA Research resalta, además, que el desajuste entre la capacitación de las personas sin empleo y lo que buscan las empresas ha provocado una caída «sorprendente» de la participación en el empleo de los españoles entre 35 y 54 años.

Finalmente, las medidas aprobadas en la reforma de las pensiones para alargar la vida laboral (ampliación del periodo de cómputo para el cálculo o incentivos a la jubilación demorada) han contribuido a incrementar el número de activos de más de 65 años. Hoy hay en España un 71,2% más de activos de 65 a 69 años.

#### GENTE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE TRABAJA O QUIERE TRABAJAR

#### POBLACIÓN ACTIVA DE 15 A 64 AÑOS

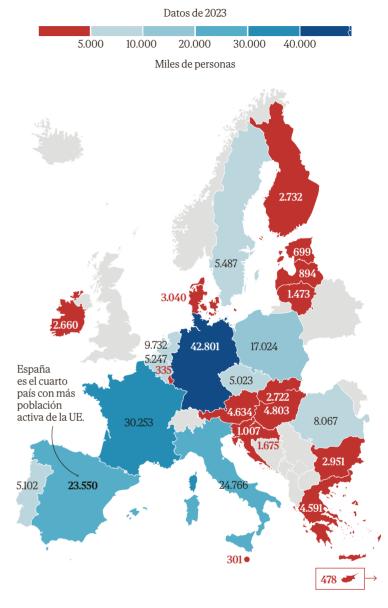

#### INCREMENTO DE POBLACIÓN ACTIVA DE 2020 A 2023

Miles de personas

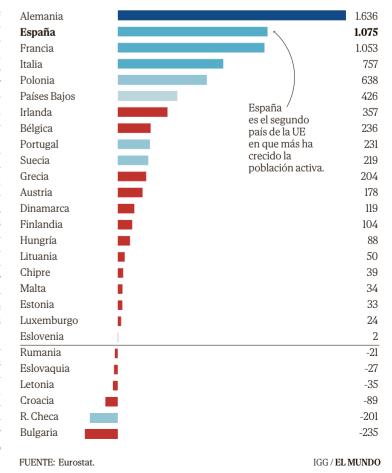

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

**DINERO FRESCO.** Los dos firmantes del convenio que financia el máster dirigido por la esposa del presidente del Gobierno dan por concluido su apoyo

# La Caixa y Reale, fin del patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez

«La propia Begoña Gómez nos ha llamado para que patrocinemos, pero hemos dicho que no nos es posible», aseguran a este diario en uno de los grupos contactados por la esposa del presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, para que financien la llamada Cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva. Es la plataforma de la Universidad Complutense que permite a Gómez dirigir desde 2020 un máster a ejecutivos de empresas a razón de unos 7.000 euros por alumno.

Gómez ha lanzado para octubre una nueva edición del máster y los que han venido patrocinando la cátedra en los últimos cuatro años se apean: la Fundación la Caixa y Reale Seguros. El convenio que firmaron ambas entidades vence precisamente en octubre y las dos confirman a este diario el fin de su patrocinio sin cubrir ya la nueva edición.

En Reale Seguros -filial de la mayor aseguradora italiana en forma de mutua- zanjan que no habrá renovación por razones presupuestarias y que entraron en su día no por Gómez, sino porque el objetivo de «transformación social de las empresas» de la cátedra encajó en su polí-

En la fundación que preside Isidro Fainé coinciden en que no tienen pre-



sa ninguna propuesta formal de renovación de la Universidad Complutense que puedan valorar. Entre la Caixa y Reale han **SEGOVIA** aportado 120.000 euros a

la cátedra en el conjunto de los cuatro años. No son cifras relevantes en el conjunto de su actividad, aunque sí para la cátedra.

visto continuar y que tam-

poco tienen sobre la me-

En la Fundación la Caixa puntualizan en la actual tormenta política sobre Gómez que, en todo caso, su convenio hasta la fecha fue con la mencionada Complutense y no directamente con ella; y «en línea» con los vigentes que mantienen con diferentes universidades españolas. «Tenemos acuerdos con la de Deusto, Baleares, Málaga o Vic, con temas diferentes como inmigración o atención a personas con enfermedades terminales», subravan en esta fundación.

Aunque el convenio lo firma la Complutense, Gómez ha sido activa en la consecución de fondos y sigue siéndolo para que haya patrocinios a partir de octubre, según los testimonios recabados. ¿Es esto legal? En principio, sí y permite a Gómez mantener su carrera profesional al margen de su marido, algo a lo que tiene derecho. Y es un máster sobre responsabilidad social empresarial en la que ella se declara especialista. «Desde esta cátedra te invitamos a pensar en



Pedro Sánchez y Begoña Gómez llegan al G20 de Bali, en 2020. AFP

modelos que permitan resetear el capitalismo», afirma en la presentación.

¿Hay favor gubernamental a cambio? En la Fundación la Caixa y Reale lo niegan y también en la llamativa relación de empresas que, según Gómez, «han confiado» en su máster.

La propia esposa del presidente es activa en la busca de patrocinios

Quirón y grupos controlados por el Estado, en la lista del máster

Se trata de las empresas que han sufragado el suministro de alumnos e incluyen grupos regulados por el Estado o directamente controladas por el Gobierno. Se trata de Quirónsalud, CaixaBank, Iberdrola, Cepsa, Correos, Santander, Wallbox, Acciona, Avintia, Once, Reale y Redeia, en el orden en el que las enumera Gómez en la página web del máster.

¿Por qué han elegido este máster para sus ejecutivos? Por ejemplo, en Quirónsalud-muy de moda en la política por ser contratista de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ella defendió muy insólitamente con delitos fiscales en juego- explican a este diario que se consideró interesante que uno de sus ejecutivos se formara en transformación social. Se trata de Adolfo Fernández-Valmayor, director general corporativo de Transformación y Sistemas del grupo Quirónsalud, que se declara satisfecho con la formación recibida: «Las empresas que no contribuyan a mejorar el mundo no existirán. He aprendido a convertirme en un mejor agente activo de transformación en lo profesional y personal».

También Beatriz Arribas, responsable de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, recomienda el máster, porque «es una forma práctica y clara de ver cómo se pueden implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la estrategia de la empresa».

«El precio por alumno son unos 7.000 euros», coinciden en señalar en varias de las empresas participantes. Y niegan haber recibido a cambio ninguna ayuda de la esposa de Sánchez ante la Administración. «Ella es cuidadosa y, aunque pide recursos, no habla expresamente de nada a cambio», asegura uno de sus interlocutores. Aún con esta versión, no es presentable que la esposa del presidente recabe dinero en grupos regulados y menos aún estatales. Ha participado en el máster un grupo público muy deficitario como Correos, presidido en la época por el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También Redeia, participada por el Estado, y presidida por la exministra amiga de Sánchez Beatriz Corredor.

Por si fuera poco, como «aliados» que dan ayuda en especie figuran también Telefónica, Google o Conpymes. Esta última es la patronal que intenta que CEOE no monopolice el diálogo con el Gobierno y que cuenta con el apoyo expreso de Gómez.

En cuanto a los profesores del máster colabora mucho el grupo Barrabés, que aporta los servicios de su propio fundador, Carlos Barrabés, y a su consejero delegado. Barrabés se ha presentado -y ganado en Red.es- a contratos públicos con, entre otras, una insólita carta de recomendación firmada por Begoña Gómez, según El Confidencial. Red.es niega trato de favor. También Air Europa niega relación de su rescate con sus patrocinios a actividades de Gómez en el Instituto de Empresa y que han provocado que Alberto Núñez Feijóo exija explicaciones. Esta gran aerolínea habría sido rescatada en pandemia por cualquier Gobierno, pero la esposa de un presidente en ejercicio debe medir lo que hace con los pies en la tierra.

#### **LA EFEMÉRIDE**

#### 2.000 MILLONES PARA COMPRAS



El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, roza ya su primer año como primer ejecutivo y la Bolsa le acompaña. La empresa cerró el pasado viernes a 18,83 euros, lo que supone un 50% más que cuando llegó. Informes de Bank of America,

JB Capital o Santander a sus clientes apuntan a que Indra tiene aún potencial al calor de las expectativas del gasto europeo en defensa y la apuesta de De los Mozos por el negocio del espacio suena bien a los inversores. Bank of America calcula que Indra puede llegar a disponer de 2.000 millones para compras -incluyendo lo que genere con la venta de parte de Minsait-y hacerse con Hispasat y otras empresas. De los Mozos parece haber alcanzado un 'modus vivendi' con el presidente Marc Murtra y su reto es que la plantilla, sorprendida por sus cambios, aterrice sus ideas.

#### **EL PERSONAJE**

#### HITO EN BOLSA AJENO AL 12-M



El presidente del grupo Puig, Marc Puig, prepara un hito para la industria española, la salida a Bolsa del imperio internacional de perfumes fundado por su abuelo. Puig ultima ya la confirmación formal, según una información de Bloomberg no desmentida,

que puede suponer vender parte del grupo familiar por hasta 3.000 millones de euros. Puig actúa con criterio empresarial y ajeno completamente a las elecciones autonómicas de Cataluña del 12 de mayo y que apuntan a un relanzamiento del procés de desastroso recuerdo para las grandes empresas catalanas. El grupo Puig no necesitó trasladar su sede tras el 1-0, pero Mariano Puig, padre de Marc, fue rotundo sobre la españolidad del grupo. Es su raíz, pero el mercado español es sólo ya el 7% de los ingresos y Cataluña, mucho menos. El aroma de Puig es mundial.

#### **PARA SEGUIR**

#### RECIÉN CREADA CON 15.000 EUROS



A pesar de las aclaraciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es todo un desafío llegar a saber quién está detrás de la OPA húngara sobre Talgo. Lo oficial es que la lanza Ganz-Mavag Europe Zrt que es una sociedad vacía y reciente-

mente creada. En el registro mercantil húngaro aparece como constituida el pasado 15 de diciembre con un capital de 15.000 euros y con el grupo Ganz-MaVag Holding como accionista. Es claramente un vehículo creado para la operación por un entramado de casi una decena empre que termina en el grupo petrolero Mol, totalmente estratégico para el Gobierno de Viktor Orban. Entre los promotores del vehículo aparece en persona György Bacsa influyente ejecutivo no sólo de Mol, sino que forma parte desde hace años de la cúpula de la Bolsa húngara.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

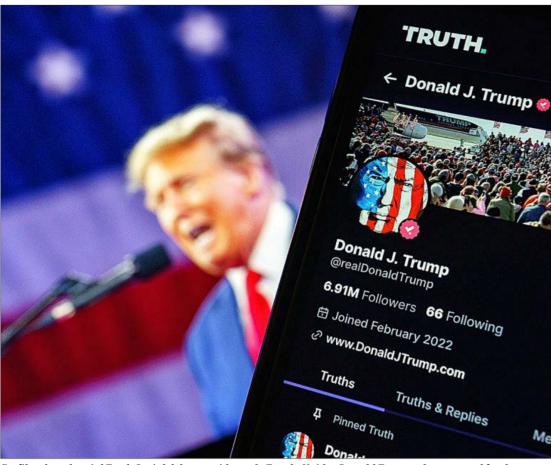

Perfil en la red social Truth Social del ex presidente de Estado Unidos Donald Trump, al que se ve al fondo. EFE

# El loco estreno bursátil de Truth, la red social de Trump

Las acciones se disparan y generan plusvalías milmillonarias para el ex presidente pese a la inexistencia de modelo de negocio

#### PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONS

Un caso para un MBA (asignatura: introducción a las finanzas): una empresa cuyo único activo es una red social (llamémosla 'Truth Social') factura 3,8 millones de euros al año –y cayendo–, y tiene unas pérdidas de 53,5 millones. Sale a Bolsa y roza los 9.000 millones de euros de valor, es decir, prácticamente tanto como la antigua Twitter, ahora X.

Otro caso (asignatura: behavioral economics, en la sesión dedicada a homenajear al recientemente fallecido Nobel Daniel Kahneman): el consejero delegado de la red social da una entrevista en la radio cuando ésta acaba de salir a Bolsa y dice, refiriéndose al precio de la acción: «Nos hemos dado cuenta de que a la gente no le importa. Aunque hayan comprado más caro [de lo que valen los títulos] nunca venden».

Un tercer caso (asignatura: derecho): dada la información que la propia red social ha dado a los potenciales interesados en comprar sus acciones, «es posible argüir en defensa de la firma que nadie fue engañado acerca de las posibles perspectivas financieras de la empresa porque éstas fueron desveladas. Si la gente quiere ser parte de un fenómeno cultural en vez de uno financiero, ¿por qué va a ser una empresa responsable por ello?», como ha explicado Howard Fischer,

ex asesor jurídico del regulador bursátil estadounidense, la SEC, y actualmente socio del bufete Moses Singer, a la revista financiera *Barron's*.

Y el último caso (asignatura: ética de los negocios): el dueño de esa red social es un candidato con muchas probabilidades de convertirse en el próximo jefe de Estado y del Gobierno de su país (por ejemplo, EEUU). Una de las constantes de su carrera política ha sido la necesidad de expulsar del país a una red social china (digamos, TikTok), a la que considera un peligro para la seguridad nacio-

21

De febrero. En 2022, Trump fundó esta red social en esta fecha tras ser vetado en el resto tras el asalto al Capitolio.

nal. Justo cuando su red social va a salir a Bolsa, el empresario y político (llamémoslo Donald Trump) recibe una visita en su domicilio de uno de los mayores accionistas de la propietaria de TikTok y, de pronto, dice que no hay que echar a TikTok. Cuando se produce la OPV, resulta que el inversor en TikTok también ha entrado en el capital de su red social.

Esos cuatro casos son la historia,

hasta la fecha, de la salida a Bolsa de la red social de Donald Trump, Truth Social. El ex presidente la fundó el 21 de febrero de 2022, cuando estaba vetado en todas las grandes plataformas por el asalto al Congreso llevado a cabo por sus seguidores el 6 de enero de 2021 para impedir la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden. Su objetivo era sacarla Bolsa. y el día 26 de marzo lo logró por medio de una SPAC, que son las siglas en inglés de 'Compañía especial con Propósito de Adquisición'. Una SPAC es literalmente un vehículo de inversión sin ningún activo tangible que sale a Bolsa. Su único objetivo es adquirir una compañía que ya exista y fusionarse con ella.

En este caso, Trump Media & Technology, que es la dueña de 'Truth Social', ha sido adquirida por la SPAC Digital World Acquisition. Ha sido una operación muy difícil. El trayecto ha estado plagado de litigios, dudas sobre su viabilidad (en 2022, Digital World Acquisition declaró que estaba cerca de la quiebra) y denuncias, lo que tampoco es tan extraño, si se tiene en cuenta que, a lo largo de su vida, Trump se ha visto envuelto, como denunciante y como denunciado, en 3.500 procesos legales.

A eso se suma lo que algunos han visto como un caso de tráfico de influencias que ha salpicado a Trump y al multimillonario Jeff Yass, que a través de su hedge fund Susquehanna controla el 21% de la empresa china con sede social en Singapur Byte Dance, que es la propietaria de la red social TikTok. Eso significa unos 19.000 millones de euros, de los que a Yass le corresponderían, aproximadamente, 9.500 millones.

En marzo, Yass visitó a Trump en la residencia de éste en Mar-a-Lago. Al término del encuentro, el ex presidente, que había tratado de prohibir TikTok en EEUU cuando estuvo en la Casa Blanca – aunque tuvo que conformarse con que la empresa almacenara los datos de sus usuarios en servidores de empresas estadounidenses – se declaró en contra de que la red china sea expulsada de ese país, como está debatiendo el Congreso. Fue un cambio tan radical y tan directamente conectado a la presencia de Yass que resulta difícil imaginar que ésta no tuviera nada que ver. Para empeorar las cosas un poco más, la información dada por Digital World Acquisition antes de la fusión con Trump Media & Technology revelaba que Yass tenía, también, el 2% del capital de la SPAC con la que se estaba fusionando la compañía de Donald Trump.

Todo eso no ha impedido que la salida a cotización de la red social de Trump haya sido un éxito absoluto. Los seguidores del empresario y político se han apresurado a comprar acciones de la empresa, conocida coloquialmente como "Truth Social", más por afinidad ideológica que por análisis técnico, algo comprensible, dado que tener acciones de una compañía que reconoce que no tiene modelo de negocio no es una inversión, sino un acto de fe. Sea como sea, la empresa arrancó con una subida enorme que, en su momento más álgido, el miércoles de la semana pasada, hizo que la participación de Trump valiera más de 4.600 millones de euros durante unas horas.

Después, a medida que la cotización ha ido cayendo, las plusvalías del ex presidente han caído. Pero, aun así, alcanzaban el jueves unos muy respetables 3.470 millones de euros. Si se tiene en cuenta que, según los medios de comunicación de EEUU, la fortuna de Trump rondaba los 1.800 millones de dólares, resulta que la operación la ha más que duplicado. El ex presidente, sin embargo, no puede vender sus acciones en los seis meses posteriores a la salida a cotización de la empresa, salvo que el consejo de administración de ésta le autorice. Pero, con un 58,5% del capital de la empresa, puede nombrar prácticamente a quien quiera para el Consejo, por lo que no sería de sorprender que revocara la prohibición.

Así que 2024 puede ser el año de Donald Trump. Las posibilidades de que sea condenado en firme por alguno de los 91 delitos por los que ha sido imputado se reducen cada día un poco más. Es el favorito para ganar las elecciones de noviembre. Y, encima, puede embolsarse unos cuantos miles de millones de dólares con una empresa cuyas pérdidas equivalen a 13 veces su facturación. Trump, sin duda, es un caso para las escuelas de negocios.

#### Yellen cree que la relación con China es «más estable» tras su visita al país

#### EL MUNDO PEKÍN

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió el domingo en Beijing con el primer ministro chino, Li Quiang, y transmitió un mensaje de cooperación mutua pese a las diferencias entre las dos naciones.

La prioridad de Yellen durante su visita a China eran las prácticas comerciales que suponen una desventaja competitiva para las empresas y trabajadores estadounidenses.

«Aunque nos quedan cosas por hacer, creo que en el último año hemos puesto nuestra relación bilateral sobre una base más estable», dijo a Li en el ornamentado salón Fujian del edificio del Gran Salón del Pueblo, al oeste de la plaza de Tiananmen, según recoge la agencia Associated Press.

«Esto no ha supuesto ignorar nuestras diferencias o evitar conversaciones difíciles», dijo. «Ha supuesto comprender que sólo podemos hacer progresos si nos comunicamos de forma directa y abierta unos con otros».

Li dijo que el interés de los medios estadounidenses en la visita «muestra la expectación que tienen (...) y también la expectación y esperanza de desarrollar» la relación entre los dos países.

La reunión se celebró después de que Washington y Beijing acordaran el sábado celebrar «intercambios intensivos» sobre un crecimiento económico más equilibrado, según un comunicado de Estados Unidos publicado después de que Yellen y el vicepresidente de China, He Lifeng, mantuvieran largas reuniones durante dos días en la ciudad sureña de Guangzhou.

También acordaron iniciar contactos para combatir el lavado de dinero. En el momento del anuncio, aún no se había determinado cuándo y dónde comenzarían esas conversaciones.

«Como las dos mayores economías del mundo, tenemos un deber con nuestros propios países y con el mundo de manejar de forma responsable nuestra compleja relación y cooperar y mostrar liderazgo para abordar desafíos globales urgentes», indicó Yellen. La funcionaria tenía previsto reunirse también el domingo con el alcalde de Beijing, Yin Yong, y estudiantes y profesores de la Universidad de Pekín.

La visita de Yellen se ha producido días después de que Joe Biden y Xi Jinping hablaran por teléfono a comienzos de semana para rebajar la tensión entre ambos países tras año y medio sin comunicación entre ellos.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# La migración de hipotecas se resiste al tipo fijo: «Prefieren perder al cliente»

El 13% de los hipotecados a tipo variable que ha intentado cambiar a fijo no lo ha logrado

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Muchas personas hipotecadas han recurrido en los últimos años a la novación o a la subrogación para tratar de rebajar su cuota: la primera supone un cambio en las condiciones del préstamo para la vivienda que ya tienen contratado y la segunda, un cambio de la entidad financiera con la que firmaron el crédito. Los últimos dos años de tipos de interés al alza han disparado las solicitudes y todavía hoy muchos clientes siguen intentando conseguir una opción u otra para evitar, o al menos aliviar, el impacto de la subida del Euríbor en sus cuentas, pero hay una parte de ellos que no

Especialmente ocurre a personas que firmaron una hipoteca a tipo variable: un 13% de ellas ha tratado de modificar sus condiciones y no ha podido y otro 11% tiene intención de hacerlo todavía, según los datos recabados por el portal inmobiliario Fotocasa. La mayoría de esos *migrantes* hipotecarios busca conseguir un nuevo crédito a tipo fijo en busca de seguridad y de una cuota sin sorpresas, pero choca frontalmente con las reticencias –cuando no el rechazo– de los bancos, que

desde hace meses se resisten a conceder esta modalidad para aprovechar el efecto de las subidas de tipos en sus balances.

«En estos momentos, con el precio del dinero en casi máximos, las entidades financieras han retirado prácticamente las ofertas de tipo fijo de sus escaparates para adaptarse a la situación económica y seguir obteniendo beneficios. Sólo en casos muy puntuales reservan el tipo fijo para clientes con mucha solvencia o con un buen ránking dentro del banco. Debido a la evolución actual del Euríbor, lo que más compensa a las entidades es que el clien-

La banca antepone 'robar' hipotecas a cambiar una suya, dicen los expertos

La demanda se ha desplomado un 18% durante el ejercicio 2023 te se mantenga en el tipo variable», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Fundamentalmente porque es la opción que más les reporta a nivel de negocio, mucho más teniendo en cuenta el desplome de la demanda que se ha registrado en 2023 (-17,7%).

El precio medio de las hipotecas variables se situó en el 3,24% en enero, atendiendo a los últimos datos publicados por el INE correspondientes a ese mes; en el caso del tipo fijo, la media fue del 3,64%, frente al Euríbor, que ese mes promedió un 3,609%. Los ajustados precios son el reflejo de la batalla que las entidades españolas libran desde hace meses en el mercado hipotecario ante la caída de la demanda, pero ni siquiera esa guerrilla es suficiente para ceder a muchas de las peticiones de cambio que les llegan por parte de sus clientes.

«Ni con un buen perfil acceden. Los bancos prefieren perder al cliente que cambiar su hipoteca a tipo fijo», asegura Ricardo Gulias, CEO del intermediario RN Tu Solución Hipotecaria, que en el día a día de su compañía sigue recibiendo numerosas solicitudes de modificación

#### SUBEN LOS IMPAGOS

#### 2,6% DE MOROSIDAD.

La morosidad del crédito concedido para la adquisición de viviendas aumentó a cierre de 2023 al 2,6%, frente al 2,3% en que se situaba a finales de 2022, según los datos del Banco de España recogidos por la Asociación Española Hipotecaria (AHE).

LEJOS DE 2014. A lo largo de 2023 se han sumado en torno a 900 millones de euros en activos dudosos hipotecarios, lo que supone un 7,4% más en tasa interanual, elevando la ratio a ese 2,6%. Sin embargo, la AHE indica que la tasa de dudosos se sitúa en niveles similares a los observados al inicio de la crisis de 2008. De todas formas, está lejos del 6% de dudosidad que llegó a registrar en 2014.

en busca de una mejora de las condiciones. «Muchos clientes recurren primero a la entidad con la que ya tienen contratado el crédito para negociar un tipo fijo y se lo niegan, los envían a otro banco», explica. En su experiencia, las entidades prefieren robar una hipoteca de la competencia que rehacer las condiciones de un crédito propio para vivienda.

«Por ley, actualmente los gastos derivados de las novaciones deben asumirlos las entidades financieras, por lo que es habitual que sean reticentes al cambio para no aumentar sus gastos», explica María Matos, de Fotocasa.

Igual de llamativo resultan los movimientos entre quienes tienen una hipoteca mixta. Esta modalidad que combina un tipo fijo y otro tipo variable durante la vida del crédito ha adquirido peso en los últimos dos años precisamente como consecuencia de la subida de los tipos de interés. Muchos bancos la han convertido en el producto estrella de su oferta hipotecaria, mientras que los usuarios la ven como la única opción viable para conseguir un primer acceso a la financiación. Lo llamativo, según la encuesta de Fotocasa, es que el 11% de quienes tienen un préstamo de estas características ha intentado cambiarlo sin éxito y otro 20% pretende contratar una modalidad diferente, algo que los expertos atribuyen a que el primer objetivo del cliente es conseguir un préstamo y, una vez que lo tienen, sea éste como sea, moverse para conseguir mejorar sus condiciones.



# L TIEMPO

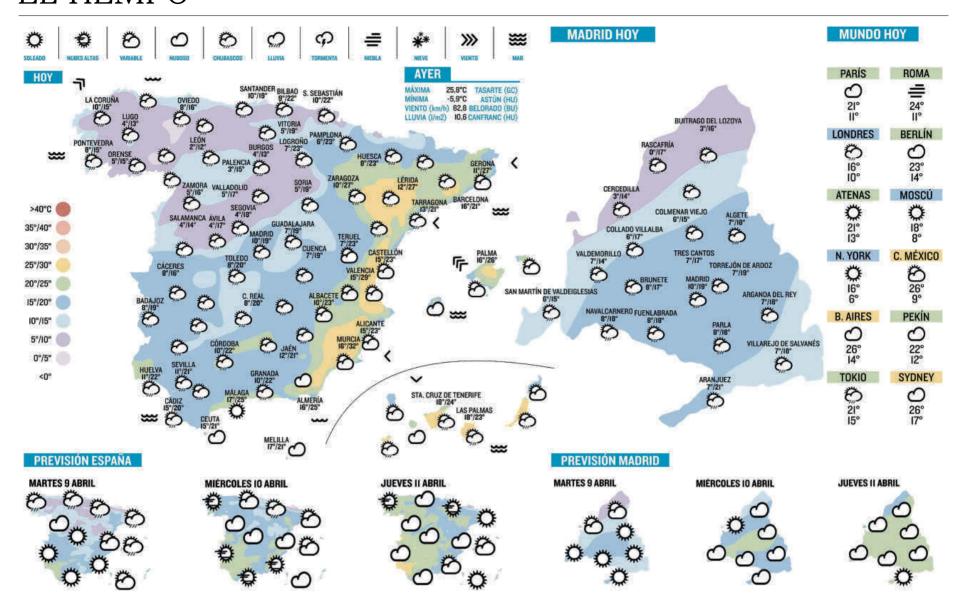

#### SORTEOS

## SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

Número premiado principal:

57383 SERIE: 008

Números premiados adicionales:

02319 SERIE: 045 07876 SERIE: 021

56114 SERIE: 019

76536 SERIE: 041

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del domingo:

1º Sorteo: 04-06-13-14-19-20-21-27-37-42-46-50-54-64-71-73-79-80-82-83 2º Sorten: 12-13-17-20-25-27-29-34-42-44-47-50-64-66-71-74-75-76-81-82 3º Sorteo: 04-06-16-18-21-22-26-30-31-39-41-51-54-62-65-66-67-70-72-78

#### TRIPLEX DE LA ONCE

121 - 950 - 165

#### EL GORDO DE LA PRIMITIVA

Combinación ganadora del domingo: 8-18-28-40-47 (R-4)

| Aciertos | Acertantes | Euros      |
|----------|------------|------------|
| 5+1      | 0          | BOTE       |
| 5+0      | 1          | 161.409,28 |
| 4+1      | 27         | 1.086,93   |
| 4+0      | 166        | 206,26     |
| 3+I      | 961        | 40,72      |
| 3+0      | 8.630      | 14,74      |
| 2+1      | 14.428     | 6,78       |
| 2+0      | 130.457    | 3,00       |
| 0+1      | 260.294    | 1,50       |

#### **EUROMILLONES**

Sorteos de la semana Martes: 01-23-31-36-48 (E 05, 08)

Viernes: I3-I8-26-35-37 (E 08, II)

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Sorteos de la semana

Lunes: 05-07-14-21-34-44 (C 20, R 6) Jueves: 03-09-23-31-34-37 (C 28, R 5) Sábado: 07-10-28-31-34-44 (C II R I)

#### **CRUCIGRAMA**

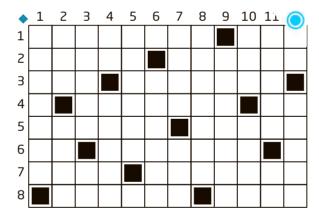

#### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Acción de adherirse. Ave palmípeda, de la que se conocen varias especies salvajes y una especie doméstica. 2. Entumecida por el frío. Locales donde se celebran asambleas de francmasones. 3. Gran río de Europa occidental. Que está compuesto de partes iguales. 4. Dignidad de emperador, Voz de la oveia, 5. Embarcaciones menores con carroza, propias de los jefes de marina. Lugar señalado donde la gallina u otra ave doméstica va a poner sus huevos. 6. Al revés, conjunción. Eliminado. 7. Impedir o quitar el movimiento. Del lado contrario al izquierdo, con cuya mano la mayoría de las personas escriben y hacen las cosas más fácilmente. 8. De Alemania. Tengas origen de un lugar. VERTICALES.- 1. Disminución en el tamaño de los tejidos de los que forman un órgano a causa de escasez o retardo en el proceso nutritivo. 2. 502 romano. Alce, rumiante. 3. Lugar donde se guarda el heno. Sufijo que indica relación. 4. Símbolo del einstenio. Tela fuerte de algodón o seda. 5. Isla más grande de las Islas Marianas del Norte. 6. Sensata,

prudente. 7. Emanación que se percibe por el olfato. Hilo de hebras dobladas. 8. Dar nombre a alguien o algo. 9. Forma teórica de la Tierra en la que se toma como superficie el nivel medio de los mares, en plural. 10. Percibir con el oído los sonidos. Que sigue al once. 11. Madera de color rojizo. Abreviatura de hectárea. 12. Es un ganador. Ni nosotras ni vosotras.

Seas. VERTICALES.- I. Atrofia. 2. Dii. Anta. 3. Henil. Al. 4. Es. Muaré. 5. Saipán. M. 6. I. Sesuda. 7. Olor. Len. 8. Nominar. 9. Geoides. 10. Oír. Doce. II. Caoba. Ha. IZ. SOLUCIONES: HORIZONTALES,- I. Adhesión. Oca. 2. Tiesa. Logías. 3. Rin. Isómero. 4. O. Imperio. Be. 5. Falúas. Vidal. 6. In. Anulado. L. 7. Atar. Derecha. 8. Alemán.

# SUSCRÍBETE A TODO **EL**MUNDO



Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Si no caes en las tentaciones pasajeras que se te presentan a veces v sie haces lo correcto, jamás te arrepentirás de las cosas que haces.



#### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) Pasarás un día bastante ameno v divertido, tal vez compartiendo una de tus aficiones favoritas o conversando de



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio)

Ahorrar dinero v tomar decisio financieras inteligentes te brindará la estabilidad económica y la tranquilidad que tanto estás necesitando.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Tu nivel de auto exigencia será un problema porque deberás aceptar que puedes reclamar a los demás el misr nivel que tú te impones.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto)

Si intentas satisfacer cada capricho pasajero que surge en tu inquieto cora-zón, sólo conseguirás obtener satisfacción en el corto plazo.



#### VIRGO

(23 agosto - 21 septie ique te encuentras en un periodo en el que no tienes gran dificultad económica, deberías gestionar tu economía pensando en un futuro.



#### LIBRA

(22 septier bre - 22 octubre) Es muy importante que siempre tengas cuenta que la actividad física es el ejor remedio contra la fatiga y la falta de energía.



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 novie Es el día perfecto para utilizar tu carisma para demostrarle a tu pareja actual que vas en serio y que quieres una rela-



ción estable.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Lo mejor para la relación de pareja será que resuelvas en el día de hoy los pro-blemas que tenéis y que provocan cier-to malestar en el entorno familiar.

#### CAPRICORNIO

(23 diciembre - 21 enero)

Durante la jornada de hoy tendrás la posibilidad de encontrar a una perso especial, que puede satisfacer todas tus necesidades emocionales.

PASATIEMPOSWEB.COM



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Es importante que salgas de la rutina v te atrevas a realizar alguna actividad lúdica o física que alivie tu estrés y



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)

Vas a disfrutar mucho de ciertas reuniones con compañeros de trabajo y de todo tipo de interaccion con personas que no conocías.

La revista diaria de **EL MUNDO.** Lunes, 8 de abril 2024

# La levista diaria de **EL MONDO.** Ediles, 8 de abril 2024



# PAPEL | EN PORTADA

esde hace cuatro años, cuando comenzó el confinamiento del Covid-19,

Por **Pablo Pardo** (Nueva York) Fotografía de **Marianne Barcellona/Getty Images** 

los horarios de Gay Talese (Ocean City, Nueva Jersey, 1932) y de su esposa, Nan –a quien dedica su último libro, Bartleby y yo- se han desquiciado completamente. «Nos quedamos viendo películas hasta las dos, las tres o las cuatro de la mañana. Nos ponemos a buscar en los canales de televisión, tenemos como veinte canales o así que ponen películas a esa hora, y vemos lo que nos gusta. ¿Sabes a qué hora me levanto? A la una de la tarde. Claro, no desayuno, solo me tomo un café. Vivimos en Nueva York, pero hacemos horario de Manila», explica sentado en uno de los sofás del salón de su casa de cuatro pisos en el Upper East Side, el barrio del dinero viejo de Nueva York, que la web inmobiliaria Redfin.com tasa en unos seis millones de dólares (5,5 millones de euros). Al fondo, una puerta de cristal deja entrever un patio privado con un techo de plástico trasparente en el que hay varias mesas con sillas alrededor.

La casa, de tres pisos y sótano –donde Talese tiene su estudio – no ha cambiado en más de una década. Sus alfombras, sus formas algo recargadas y hasta sus baños estilo años noventa le están empezando a dar un aire ligeramente anticuado, incluso para lo habitual en una zona como el Upper East en la que las modas cambian poco. Al periodista Talese le pasa algo parecido. Como siempre, no sonríe, y no deja de mirar fijamente al interlocutor durante todo lo que dura la conversación. Como siempre, su figura es perfecta. La edad no le ha doblado. Y, como siempre, viste un traje hecho a medida.

Pero ese aire de *dandy* no logra mitigar todos los estragos del tiempo en el «contador de historias», que es como él mismo se autodefine. No es lo mismo tener 80 años y aparentar 60 (en 2012), que tener 92 y aparentar 80 (en 2024). No es solo que su voz sea un poco más débil, o su andar más frágil, lo que le hace salir a la calle con bastón. Es que no puede viajar. Ha perdido el sentido del gusto, acaso a consecuencia del Covid, y su bebida favorita, el Martini de ginebra, le sabe a metálico. Peor es un problema en su garganta que hace que tosa y, a veces, se atragante. No quiere operarse, porque, dice, «la anestesia, a mi edad, me puede afectar a la memoria».

Pero su actividad intelectual sigue igual. En 2023, Talese publicó *Bartleby y yo*, que ahora sale en España con Alfaguara. Es una serie de relatos que, al igual que la prosa de Talese en inglés, se leen muy fácilmente y que tratan sobre sus siete décadas como periodista, aunque un tercio del libro es un reportaje nuevo sobre la increíble historia de Nicholas Bartha, que hace 17 años voló por los aires (con él dentro) su casa –parecida a la de Talese y situada cerca de ésta– antes que dársela a su ex mujer, como había ordenado la Justicia de Nueva York.

Es un reportaje en el estilo de Talese, sobre un personaje poco importante, pero que también es un juicio moral, con sentencia condenatoria, de la corrección política. «Fascismo=Comunismo=Políticamente correcto», escribe el médico antes de suicidarse y hacer estallar la casa. «Su caso es una auténtica imputación de la corrección política», explica. «Esto es como la Revolución Cultural de Mao, cuando los hijos denunciaban a los padres porque ésos presuntamente no simpatizaban con el campesinado. Hoy basta con que te acusen de decir algo a alguna mujer, incluso aunque sea falso. Si yo trabajara en una redacción hoy, no podría sobrevivir. Cualquier broma que gastara a una mujer me costa-

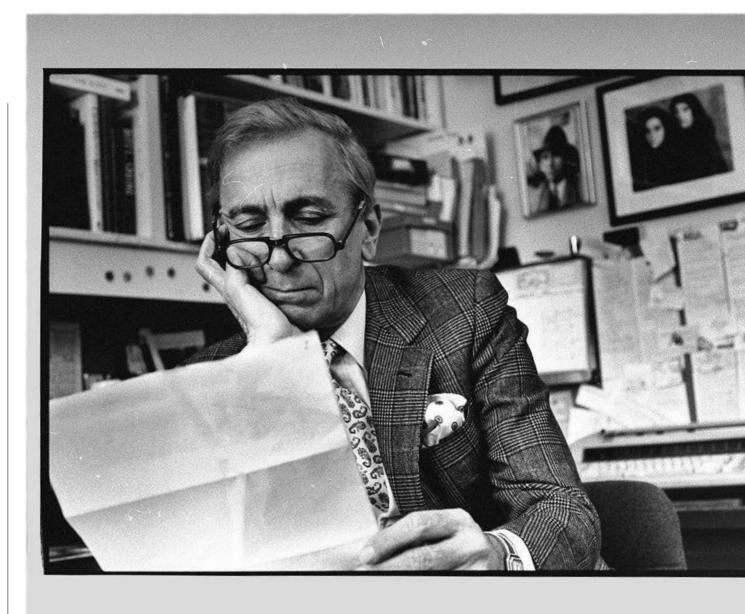

ría la carrera», dice Talese, que simpatiza con Donald Trump. «Me gustaría saber cómo hace para absorber todos los putos días la mala prensa que tiene. Le da igual que cada día los medios de comunicación se caguen en él. Le quieren quitar su dinero, su hotel, su puto rascacielos de la Quinta Avenida, y él sigue sonriendo, hablando... Su resiliencia, su perseverancia, me parecen increíbles. ¿Cómo puede ser que te odien millones de personas, todos los canales de televisión menos Fox News? ¿No es alucinante?».

Talese nunca ha sido un reportero político. Sus artículos, sobre todo desde que se convirtió en una figura periodística, han tendido a rehuir la actualidad. Eso es evidente en Bartleby y yo, un libro que para parte de la crítica es un adiós. La revista New York ha dicho que es «la despedida de una leyenda literaria» y el «remate» de su carrera. Pero, oyéndole hablar, no parece que ése sea el caso. Gay (aunque su verdadero nombre es Gaetano) Talese no tiene pensado despedirse de nadie ni rematar nada. Bartleby y yo no es más que unas «segundas memorias», como lo ha calificado el Wall Street Journal en referencia a otro de sus libros, Vida de un escritor, que en España salió a la venta en 2012. Ahora está trabajando en dos libros. Uno, que saldrá en noviembre, Una ciudad sin tiempo, es una recopilación de sus artículos sobre Nueva York. El otro se titula Un matrimonio de no-ficción. «Es un libro ilustrado casi exclusivamente con fotografías, sobre mí y mi mujer.

"La corrección política es como la Revolución Cultural de Mao, cuando los hijos denunciaban a los padres"

"Me gustaría saber cómo hace Trump para absorber todos los putos días la mala prensa que tiene"

El escritor Gay Talese revisa un manuscrito en su casa de Nueva York. Desde los veinte años he ido escribiendo notas privadas sobre mí mismo, y eso abarca a mi matrimonio. Aparte, cuando le escribía una nota a mi esposa, o ella me la escribía a mí, la guardaba y la archivaba. Ahora estoy trabajando con esos archivos. 1959, 1960, 1961, 1962... hasta 2024. Está todo. Son 67 años de matrimonio. Es un testimonio, un reportaje sobre un reportero: yo».

El matrimonio de Gay Talese merecería un libo aunque solo fuera porque ha sobrevivido al trabajo periodístico más imposible que cabe imaginar en cualquier pareja: la sistemática infidelidad a lo largo de varios años realizada del periodista por razones estrictamente profesionales, a saber, la elaboración de un libro de reportajes sobre la revolución sexual de la década de los setenta, La mujer de tu prójimo, publicado en 1981. Siguiendo la estela de su libro sobre la mafia, *Honrarás a tu padre*, publicado en 1972, que le llevó a juntarse con los peores miembros del crimen organizado de Nueva York de los sesenta, para hacer La mujer de tu prójimo, Talese abrió dos salones de masajes en Manhattan, se hizo nudista y entró en una comunidad que celebraba orgías en California. Cinco décadas y media después, no tiene ningún remordimiento.

«Viví como un nudista, estuve seis meses en una comunidad que practicaba el sexo en grupo en el cañón de Topanga [una zona de Los Ángeles famosa por la concentración de artistas que viven en ella], hice lo que hacían allí. Mi idea para el libro era: 'Yo he estado desnudo con esta gente, teniendo sexo con esta gente. No es que les haya entrevistado ni, como hace la gente hoy, haya tenido una teleconferencia con ellos en *Zoom'*. Todo el mundo me preguntaba '¿pero cómo eres capaz de hacerlo?'. Y yo les decía: 'Pues porque soy periodista. Cuando escribí de la mafia andaba con la Mafia. No me pegaron un tiro, pero podrían haberlo hecho'. Pues esto es lo mismo».

Ni los amigos de Gay y Nan más propensos a la infidelidad o de vida más bohemia –y eso incluye a

# CIENCIA PAPEL

gente como la cantante Joni Mitchell o la estrella de Hollywood y sex symbol de la época Warren Beatty– lograban entender lo que estaba haciendo el periodista. Pero tampoco entendían la actitud de su mujer. Una noche, en una cena en casa en la que Gay se explayó con todo tipo de detalles acerca de sus prácticas sexuales, Shirley McLane le dijo a Nan que ella tenía una y muchos años ganaba más que yo. Podría haberme dejado cuando hubiera querido». Efectivamente, Nan ha tenido un tremendo éxito profesional. Ha sido vicepresidenta de la editorial Doubleday, que hoy es parte de Penguin Random House, y editora de figuras literarias como Ian McEwan o Peter Ackroyd. Para algunos, Nan es quien de verdad ha tenido éxito en la casa de tres pisos de los Talese que, a juzgar por lo que él cuenta, debió de estar en más de una ocasión a punto de explotar –al menos en sentido figurado, no como la de Nicholas Bartha en *Bartleby y yo*– en la década de los setenta, cuando su

propietario

andaba de

bacanal en

bacanal y le decía a su

esposa cosas del estilo de «que me la

coma una

chavala de la

Universidad de

Nueva York no

va a acabar con

un matrimonio

#### "Lo importante no es el sexo, es querer desayunar con alguien con quien hayas pasado la noche"

#### "Tuve líos con actrices guapas; luego me quedé horrorizado al ver cómo iban desintegrándose al envejecer"

regla: si su marido, el empresario Steve Parker, la engañaba una vez, ella iba a engañarle a él. Nan, sin inmutarse, replicó que ella no iba a hacer eso, porque supondría no un acto de independencia, sino de sometimiento por su parte. Si ella fuera a tener relaciones sexuales con otra persona sería porque quisiera, no porque su marido le fuera infiel.

Y Talese fue muy infiel. «No me enamoré de nadie. Pero no podía ser fiel», explica. «Le pedí a Nan que participara conmigo en todo aquello», comenta con la tranquilidad con la que alguien cuenta que le dijo a su esposa que vaya con él al fútbol. Era, además, fácil, porque Nan ni siquiera tendría que tomar un taxi. «Uno de mis salones de masajes estaba al lado de su oficina, así que le dije que viniera a conocer a las chicas, que eran gente interesante, porque claro, ellas me daban a mi masajes, pero luego yo tenía que conocerlas y tomar nota de lo que ellas me contaban de sus clientes. Pero, tío, nada». La cosas, además, fueron a peor cuando «el novio de una de las masajistas –un médico que estaba teniendo un rollo con la chica-se agarró una borrachera, quiso ligar con Nan y ella se enfadó muchísimo». Todo acabó en una separación temporal, concluye Talese, que, sin embargo, se sigue haciendo la misma pregunta: «¿Cómo sobrevivió mi matrimonio?»

Esa es la pregunta: ¿cómo sobrevivió su matrimonio a aquella experiencia que, además, contaba con la desaprobación de parte de su círculo social, no solo porque Talese estuviera casado sino porque, cuando empezó a preparar el libro, sus hijas tenían 6 y 9 años.

«Mi matrimonio sobrevivió por muchas razones prácticas, no románticas. La primera: ella tenía un trabajo. La segunda: ella era independiente económicamente, de 14 años».

Esa casa con estilo un poco anticuado también ayudó a preservar el matrimonio. Él la compró en 1973, un año después de publicar *Honrarás a tu padre*, que fue «la primera vez en la vida gané mucho dinero». La vivienda tiene seis dormitorios. Y eso, al parecer, ha sido crucial en la supervivencia de la pareia.

«Pablo, te digo esto: todo matrimonio en una casa de un solo dormitorio está condenado. Yo tuve suerte de poder comprar esta casa cuando el precio de la vivienda era barato, y si tenía que trabajar hasta tarde podía dormir en otra habitación en una planta distinta a la de Nan», sostiene. Y, a continuación, vuelve al sexo, pero desde la perspectiva contemporánea. «Cuando me hice viejo, me di cuenta de que no es tan importante. Da igual que hayas echado el mejor polvo de la historia, con... yo qué sé, con Taylor Swift. Eso no dura. Lo importante no es querer pasar la noche con alguien. Lo importante es querer desayunar con alguien con quien hayas pasado la noche. Si estás casado y te ves en esa situación, tu matrimonio tiene un problema. A mí nunca me sucedió. Nunca quise irme a desayunar con otra», declara, antes de dar un toque romántico a la conversación: «Cuando era joven tuve muchos líos con chicas muy guapas, muchas de ellas actrices. Luego me he ido quedando horrorizado al ver cómo iban desintegrándose físicamente al envejecer. Nan nunca se ha desintegrado, sigue siendo hermosa».

La mujer de tu prójimo es solo el ejemplo más extremo de la naturaleza de Talese, que parece haber nacido para romper los tabúes y situarse en terrenos inclasificables. Se le sitúa dentro del llamado Nuevo Periodismo de Tom Wolfe y Hunter S. Thompson, pero él abomina de ese término. Su reportaje más famoso, Frank Sinatra tiene dolor de garganta, es, en realidad, la crónica de un intento fallido de que el cantante y actor le diera una entrevista. Repite una y mil veces que «solo quiero escribir de donnadies», pero lo que le catapultó a la fama fueron sus perfiles de Sinatra y de estrellas del deporte como el jugador de béisbol y esposo de Marilyn Monroe Joe Di-Maggio.

Acaso esas contradicciones sean la consecuencia de diez décadas yendo por libre –desde niño, cuando era un italiano en un pueblo de irlandeses y un católico en una región de protestantes–, que han hecho de Gaetano Talese un caso casi clínico de independencia que le lleva a hacer exactamente lo que le da la gana, como ponerse a tener sexo como un loco para escribir sobre la Revolución Sexual, ignorar la corriente cultural dominante de la corrección política... o vivir en Nueva York con el huso horario de Manila.

# EL'BOOM' MINERO EN ÁFRICA ACORRALA A LOS GRANDES SIMIOS

Biodiversidad. El incremento de la extracción de minerales útiles para las energías limpias deja sin hogar a gorilas y chimpancés: "Aunque se realicen proyectos de restauración, ya no podrán volver"

Por Miriam Leva González (Madrid)

ás de un tercerio de la población de gorilas, bonobos y chimpancés está bajo amenaza por el aumento de explotaciones mineras ante la creciente demanda de minerales críticos para la transición energética. Así lo confirma un nuevo estudio realizado en 17 países africanos y publicado en la revista Science Advances. Cerca de 180.000 grandes simios están sufriendo la reducción de sus hábitats por la extracción de metales como el litio o el níquel, empleados para la distribución de energía limpia o las baterías de coches eléctricos. La zona más perjudicada es África occidental, donde destaca el caso de Guinea. Allí, la investigación señala que hasta el 83% de los simios están seriamente amenazados.

Sin embargo, la mengua de las poblaciones de grandes primates no es un fenómeno novedoso. La explotación de recursos en África por empresas extranjeras lleva décadas afectando al hogar de de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación (UICN). La deforestación para fines agrícolas, la caza furtiva y el cambio climático eran señalados hasta ahora como principales culpables. Sin embargo, este nuevo estudio, liderado por Jessica Junker, Luise Quoss y Jose Valdez, pone de manifiesto que durante mucho tiempo se ha subestimado el impacto de las explotaciones mineras en los ecosistemas.

Una de las principales consecuencias «es el aumento de personas que migran a estas áreas en busca de empleo. Esto incrementa la presión sobre los grandes simios y su hábitat a través del aumento de la caza, la pérdida de hábitat y un mayor riesgo de transmisión de enfermedades», resume Junker, coautora de la investigación. Además, asegura que el retorno de los simios una vez finalizada la empresa minera es casi imposible: «El hábitat destruido debido a las actividades de extracción de minerales puede tardar varias décadas en regenerarse para que los simios regresen al área».

Las consecuencias también afectan a las comunidades rurales que viven cerca de las minas: «Para la extracción del oro se utilizan metales pesados como el mercurio que contaminan el suelo y el agua, afectando no solo la salud del ecosistema, sino también la de las poblaciones humanas» señala la primatóloga del Instituto de Jane Goodall. Por ello, desde este centro reclaman que se considere el impacto

ambiental y social antes de empezar los proyectos mineros.

Por otro lado, la mayor parte de primates habitan en áreas desprotegidas y las empresas no tienen la obligación legal de respetar sus territorios. «Pedimos a las compañías mineras que eviten al máximo los lugares donde viven los grandes simios. Lamentablemente, no tienen que seguir nuestros consejos», denuncia Genevieve Campbell, portavoz de UICN.



Un gorila en Liberia. WADE TREGASKIS

estos primates: «En el caso de Senegal, encontramos el chimpancé del Oeste de África, una subespecie de chimpancé críticamente amenazada de extinción. Las poblaciones de esta subespecie se han reducido un 80% en los últimos 24 años», señala la primatóloga Laia Dotras, del Instituto Jane Goodall en España.

La mayoría de los grandes simios están en peligro de extinción o forman parte de la Lista Roja

# PAPEL

# **DERBY MOTORETA'S...** "NUESTRO **NEGOCIO** ES EL SUDOR"

Música. La banda sevillana, que saca nuevo disco, reivindica el valor del trabajo frente a la levenda disoluta del rock. "No hace falta impostar nada"

Por Silvia Moreno. Fotografía de Gobo Lobato

uando los Derby Motoreta's Burrito Kachimba comenzaron a dar sus primeros conciertos, allá por 2018, hubo uno en un festival en Rota (Cádiz) que se le quedó grabado a la banda porque, cuando se encendían las luces que iluminaban al público, las caras eran todo un poema. «Eran de extrañeza, de "¿qué coño es esto?" No sé si me gusta o no. ¡Qué movida más rara!», evoca Dandy Piranha, el

cantante de la banda afincada en Sevilla, pero con componentes procedentes también de Cádiz, Mérida (Badajoz) y el «universo»

Mucho ha llovido desde aquel concierto en Rota. En estos seis años, el grupo de psicodelia que bebe del rock andaluz de los años 70 ha girado por toda España y también por algunas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. En 2019, ganaron el Premio Ruido al Mejor Disco del Año y salieron en la revista estadounidense Billboard como la banda que más despuntaba en la nueva música española. Con todo ese bagaje, este 5 de abril han publicado su tercer disco, titulado Bolsa Amarilla y Piedra Potente, con Primaveral Labels y Universal Music Spain.

Tanto ha crecido el público del grupo en estos años que, de las caras de extrañeza del festival roteño, se ha pasado a una legión de seguidores. Así ha ocurrido con los tres conciertos de presentación del nuevo disco este mes en Sevilla, Madrid y Barcelona. Todo agotado. Pero aunque hayan colgado el sold out en estas tres ciudades, habrá infinidad de ocasiones para ver a la banda en directo. En Madrid, por ejemplo, actúan el 25 de mayo en el festival Tomavistas. Y en Sevilla, se subirán al escenario con Kiko Veneno el 30 de junio en la Plaza de España en el Icónica Fest.

«Hace tiempo que no hay caras raras, sólo ilusión», bromea el cantante, que, al igual que el resto de la banda - Gringo, Soni, Machete Carrasco, Bacca y Papi Pachuli- están deseando subirse a los escenarios. «Nuestro negocio es el sudor porque lo nuestro es tocar en directo; no somos una banda que esté aquí por Internet o las redes sociales», expone Gringo, guitarra de Derby Motoreta's. En efecto, con ellos ha funcionado el boca a boca. «Ha sido tocar en directo y la gente que

ha venido ha ido proclamando por ahí: 'tíos, tenéis que ir a verlos' ».

Con el nuevo disco, los Derby Motoreta's siguen en su clave de «kinkidelia», el término acuñado por ellos mismos para definirse y ser absolutamente libres de cualquier otra etiqueta. «Nuestro estilo es la kinkidelia. Ni banda de rock, ni rock andaluz, ni nada de eso Somos músicos que hacen música y, a veces, nos vestimos un poco más rockeros, más glameros o más del Betis», resume Gringo.

Para el otro guitarrista de la banda, Bacca, la kinkidelia, más que una etiqueta musical, es un «concepto de creación, como un manifiesto que define el eclecticismo». Pero el verdadero objetivo de los Derby Motoreta's es que, «dentro de 20 años, en los libros de historia figure la kinkidelia como un género musical más». Risotadas de los seis componentes del grupo

En cualquier caso, de forma recurrente, se les asocia con el rock andaluz de los 70 y con grupos míticos como Triana. «El rock andaluz es un color más dentro de nuestra la paleta. Para todos nosotros ha sido una influencia directa», admite Dandy Piraha. La explosión de los Derby

No se sienten cómodos cuando se les pregunta por la política. «Los políticos no dejan de ser como los directores de una multinacional, a los que sólo les preocupan los resultados», apunta Gringo. Tercia en la conversación Soni, que toca el bajo. «Nos han llegado ofertas para actuar en actos relacionados con política, tanto de un lado como de otro, pero de eso no queremos saber nada», afirma convencido, mientras el resto de componentes

del grupo asienten. Para la banda, lo más importante es la música, a la que se entregan en cuerpo y alma con una «disciplina militar». Por eso, llegan una hora antes a la prueba de sonido. «Nunca

#### "Nos han llegado ofertas para actuar en actos políticos, de un lado y otro, pero no queremos saber nada"

me he tomado ningún trabajo tan en serio como la música; estuve unos meses de cartero y me abrieron tres expedientes», bromea Gringo. «Vivimos en un ambiente distendido, tampoco es que seamos después, ensayar», afirma Dandy Piraha. «Tampoco hace falta impostar nada», remata.

Los grupos referentes para la banda son King Gizzard, Pond y Tame Impala. Y «nunca han ido de flipados ni de borrachos. Es gente que se harta de sacar discos y tienen una creatividad desbordante. Ese es el ejemplo a seguir para nosotros», detalla Dandy Piraha.

Con esta declaración de intenciones, al grupo lo sigue un público «transversal». Desde adolescentes a padres cincuentones. «Igual se nos acerca un chaval con fachaleco en la recogida de un paso de Semana Santa que otro con rastas en la Alameda. Eso es maravilloso», presume el cantante.

«Eso significa que no somos nada elitistas y, pese a que hacemos una música un poco densa, no está cerrada a ningún público y cualquiera la puede entender. Eso sí, siempre que lo que le guste sea la música y no las pamplinas de Instagram», remarca.

- ¿Pegaréis un pelotazo con el nuevo disco?

-Tenemos la grandísima suerte de que vamos a dar muchísimos conciertos, que es el sueño de nuestra vida. Somos seis notas que



Motoreta's ha coincidido con la de otras bandas andaluzas, como Califato 3/4, que reivindica el pasado y el orgullo de sentirse andaluz. Pero su discurso no es el mismo. «No vamos con una bandera del andalucismo. Queremos la igualdad entre todos los seres humanos y que todos nos amemos», zanja Gringo.

notarios, pero somos muy muy disciplinados, por lo general».

Aunque por su estética y algunas canciones puedan parecer los malotes del barrio, los tiros no van por ahí. «Nuestra idiosincrasia es muy callejera, pero de estar pegado a la tierra, de ser consciente de lo que pasa a tu alrededor, comerte un serranito en el polígono San Pablo y Dandy Piranha, con camiseta azul, y el resto de la banda sevillana

estamos viviendo nuestro sueño adolescente.

-Pero, ¿y el dinero?

– Si estuviéramos en esto sólo por el dinero no estaríamos haciendo esta música. Esto no es sólo vender, sino crear algo que con lo que se conecta y se viaja más allá. No pretendemos tener una mansión para que vengan los de la MTV.

# TOROS PAPEL



Arranque de faena de Calerito, que cortó una oreja a cada toro de su lote y salió a hombros por la puerta de cuadrillas. EFE

# CALERITO Y LAMA, LA CAPACIDAD Y LA LLAMA DEL TOREO

Feria de Abril. Una interesante corrida de Bohórquez da tres toros con notables posibilidades bien aprovechadas por los dos triunfadores de una tarde que acabó con la salida de Juan Pedro García a hombros por la puerta de cuadrillas

Por **Zabala de la Serna** (Sevilla)

eníamos del descalzaperros ganadero de Resurrección así que la loa inicial para la presentación de la corrida Fermín Bohórquez, tan seria como abierta de tipos y líneas, cuatreña entera, es de obligado cumplimiento. Luego, dentro del interés general y la variedad de su juego, saltaron tres de toros con notables posibilidades, sin alcanzar ninguno la excelencia, siendo el tercero el que apuntó más notas hacia ella. Como para decir que la ganadería está en el camino. Juan Pedro García «Calerito» triunfó por partida doble hasta alcanzar la salida a hombros por la puerta de cuadrillas. Pero fue Lama de Góngora quien, con una sola oreja, prendió la llama del toreo.

Fue el primero un toro hondo y muy rematado, de una expresión guapísima, una belleza redonda, quizá demasiado pesada (585 kilos). Maravilló su tranco y su temple de salida y sorprendió Lama de Góngora a la verónica, tan bien dibujada en su interpretación. Hasta los medios trenzó una despaciosa gavilla y, una vez allí, abrochó con garbo. Un volatín prematuro castigó al toro antes del peto, donde se gastó no poco. Quedó una embestida amable y escasa, de pacata repetición y poquito aliento. Lama, muy centrado, buscó estrategia de uno en uno a partir de la segunda serie con la derecha. Cogió la izquierda algo tarde –algún natural brilló entre el aplomado viaje-y la faena terminó por alargarse demasiado.

Completaba la terna netamente sevillana Ruiz Muñoz, que el año pasado dejó a Sevilla la miel en los labios ante un gran toro de Bohórquez -ése sí fue excepcional-. Soltó brazos y nervios en un quite en los albores. Cuando salió su toro, acapachado, badanudo, cortas las manos, siguió soltándose. Sostuvo el toro la humillación -como se vio en las aladas chicuelinas de Calerito-, una bondad sin chispa, una cierta dormidera. Lo de RM se

hacía difícil sin enganchar la embestida para darle lo que le faltaba, viaje, o sea, pues es el sobrino nieto de Curro torero de componer. Luego lo apretó algo más y se eternizó con los aceros.

Noticia cambió el guion y esa fue la buena nueva. Otro tipo, más carácter y, sobre todo, más vida. No se prestó, sin embargo, al toreo con el capote. Tan revoltoso de salida. Iría fijando el bohórquez la humillación y las vetas de calidad. Además del reprís. Puede que más reprís que ritmo. Calerito lo quiso pronto. Y, tras brindar al padre de Espartaco -su hoja de ruta desde niño-, se clavó de rodillas y puso la Maestranza en ebullición. Pasó el toro con una transmisión bárbara, colocando la cara abajo y Calerito corrió la mano encajado en los riñones. Desató un incendio. Una vez en pie la faena continuó en el mismo tono de intensidad también sobre la derecha. Series cortas y sin respiro. Al rematar la segunda serie diestra un cambio de mano superior abrió el camino de la izquierda. Por donde el buen toro no se entregó igual, apuntando un final antes de hora. Lo suficiente en calidades para que, después de un espadazo, una oreja compensase una faena tan técnica como vibrante.

Lama de Góngora a continuación cortó la suya por otro palo, más corazón en el sentido del sentimiento pero también del valor cuando marchó a porta gayola. Tres largas cambiadas libró como tres explosiones. La interesante corrida de Fermín continuaba saliendo muy abierta de tipos y líneas con el nexo de unión de la seriedad. El toro fue como dos personas en una. Se venía por el derecho andando, haciendo hilo y saliendo con la cara por la cadera. Nada fácil. Y, sin embargo, por el izquierdo descolgó 15 veces (con otro son) que bastaron para que Lama prendiese la llama del toreo en 15 naturales. Roto, mecido, hacia dentro. Muy largo, muy despacio, según el toro se iba durmiendo y luego desentendiendo. Apuró todo hasta la estocada empujada con el alma y así el premio contuvo la misma verdad.

La armonía que portaba el quinto escondía escondía un demonio en su interior que mostró todas las carencias de Ruiz Muñoz. Que en el primer trance de peligro, casi de cabeza al callejón, entregó las armas.

No enamoraba precisamente el sexto, que se hacía muy despegado del piso. La capacidad de Calerito ahormó las desigualdades de la embestida jugando con alturas y distancias. Hasta hallar el sitio, el pulso y el buen fondito del toro en su izquierda. Muchos resortes técnicos. Y cabeza para cerrar la faena a favor de obra. La estocada atravesada bastó para el descabello. Cayó otra oreja y se abrió la puerta de cuadrillas.

#### LAS VENTAS

#### **OREJA A LA ENTREGA DE BARROSO EN SU DEBUT**

Por Gonzalo I. Bienvenida

FERMÍN

y Calerito

PLAZA DE LA

bleza 10 y 20.

(oreja).

RUIZ MUÑOZ, DE

VERDE CLOROFI

LAYAZABACHE.

Dos pinchazos y

varios descabe-

llos. Aviso (silen-

cio). En el quinto,

media estocada y

dos pinchazos

varios descabe

llos (silencio).

CALERITO, DE

SANGRE DE TORO

ORO. Estocada

(oreja). En el sex-

to, estocada atra-

vesada y desca-

bello. Aviso (ore-

ja). Salió a hom-

bros por la puerta

de cuadrillas.

BOHÓRQUEZ/ Lama de Góngora,

a terna se presentaba en Las Ventas en la primera novillada espectadores-, que fue de toreo pero no dejó pasar oportunidad alguna para con una vuelta al ruedo en el puntazo corrido en el gemelo incluso le costó el percance cuarto, estocada comentado al quedarse al hilo del

> Gustaron las maneras de Fabio Jiménez, de Alfaro, que mostró buen temple con el inválido sobrero que hizo quinto de María Cascón. En el primero de su lote, algo descompuesto, mostró la calidad de su concepto aunque en ocasiones le tropezara la franela de más. Es de los novilleros que dejan ganas de verle de nuevo (silencio en ambos).

pitón. El ajuste llegó con las

bernadinas faena de ligazón.

Ruiz Muñoz de la temporada –con 7.500 Brazuelas. Joven hierro pucelano MAESTRANZA codiciado entre la cantera por su Domingo, 7 de buen palmarés. Tristán Barroso, que abril de 2024. Pri mera de feria. Altiene cerrada ya la alternativa en go más de media Dax para agosto, dejó patente en su entrada. Toros de debut en esta plaza sus ansias de Fermín Bohórtriunfo. Sus formas no fueron las quez; todos cuamás ortodoxas, debe depurar su treños; serios, abiertos de tipos y líneas; destacaron sobre todos el demostrar entrega delante de sus  $3^{o}$ , y luego  $4^{o}$  y  $6^{o}$ dos novillos. Saldó su actuación con notables posibilidades; infuprimero de su lote, al que exigió en mable el 50: de excesos en los inicios pero terminó desfondada notemplando en los finales y con una oreja en el sexto que le profirió un LAMA DE GÓN-GORA, DE VERDE derecho. La obra al novillo más BOTELLA Y ORO. completo estuvo deslavaza por Dos pinchazos y momento pero todo lo compensó estocada. Aviso (saludos). En el con una entrega desgarrada que

> Completó la terna Daniel Medina, novillero de corte clásico, que estuvo muy acertado en su primer turno y algo más discreto con el cuarto que en cuanto se sintió podido se afligió. Alargó en exceso el trasteo (silencio en ambos).

SÉ UN HÉROE ANÓNIMO CRÉATE UN HÁBITO SOCIAL **DONAR SANGRE SALVAR VIDAS** Cruz Roja Española

# PAPEL TV



# EL IMPREDECIBLE GANADOR DE 'EL DESAFÍO': "SUFRÍ, SALÍ AL LÍMITE, PERO REPETIRÍA"

Antena 3. Pablo Castellano, marido de la 'influencer' María Pombo, derrotó en la final del programa de la productora de Pablo Motos a Chenoa, Marta Díaz y Adrián Lastra. "No podía relajarme ni un segundo", asegura el vencedor

Por Borja R. Catela (Madrid)

a cuarta edición de *El Desafío* llegó a su fin con un ganador inesperado:
Pablo Castellano. El empresario, que fue remontando de los últimos puestos de la clasificación en los primeros programas hasta la parte alta de la tabla, se proclamó el vencedor de la final del programa de Antena 3 –producido por 7yAcción– al superar a Chenoa, Marta Díaz y Adrián Lastra con una emocionante prueba de equilibrio sobre una bicicleta.

El madrileño, visiblemente emocionado, se abrazó a su amigo Jorge Ventosa, director de producción de *El Hormiguero* y *El Desafío*, nada más terminar la prueba, dejando patente la tensión que había vivido y lo que suponía para

él haber salido de su zona de confort todos los meses que estuvo compitiendo.

Además, Castellano consiguió el récord del programa en la prueba de apnea con 3,55 minutos (lo hizo en su segundo intento, ya que en el primero estaba con fiebre y no pudo realizarla correctamente) y recuerda que cuando acabó «aspiré todo el oxígeno del público porque me sentía al borde de la muerte. Cuando lo vi en televisión no recordaba que hubiera salido con tan mal aspecto. Es que en las imágenes se ve mucho más dramático de lo que fue en realidad». Pero añade que «lo sufrí mucho, salí al límite, pero repetiría la experiencia mañana, con Juandi, el entrenador, todo es fácil. Lloré cuando acabó el programa»

Con todo, el marido de María Pombo se convirtió en el sucesor de Ana Guerra en el palmarés de ganadores del programa de Atresmedia. El equipo de *El Desafío* no para y ya están en marcha las grabaciones de la quinta temporada con Victoria Federica y Genoveva Casanova como mayores reclamos.

Tras su paso por el programa, el madrileño –que estudió Marketing y Gestión Comercial en ESIC—continúa al frente, junto a Jacobo, su hermano mayor, de la empresa Grupo Archarray, dedicada a la construcción, reforma y rehabilitación de interiores: «No soy ni arquitecto, ni aparejador, ni ingeniero, ni nada de nada, esos títulos me los han puesto los medios». Además, el Grupo La Máquina, con los que suelen trabajar, les encargó el diseño y construcción de su restaurante en el nuevo Santiago Bernabéu. Sin embargo, la empresa de los hermanos Castellano ha terminado construyendo parte de los locales de restauración del estadio.

P. ¿Cómo vivió la final de El Desafío?

R. La final fue una montaña rusa de emociones. Sentí una gran mezcla de emoción y felicidad por haber llegado hasta ahí, pero también tenía mucha pena y tristeza al darme cuenta de que esta increíble experiencia llegaba a su fin después de cuatro meses. P. ¿Se llegó a imaginar que podría vencer?

R. Pues mira, la verdad es que cuando empezó el programa mi objetivo no era otro que ganar, pero después de los seis primeros programas y verme el último, hubo un momento en el que perdí un poco la esperanza. Pero ahí estaban Jorge Salvador, Jorge Ventosa y María Aracil animándome y motivándome cada día, me decían que todavía no estaba nada ganado ni perdido, que si sacaba lo mejor de mí podía incluso llegar a ganar el concurso. Después de los primeros programas, aprendí que la clave estaba en dedicar tiempo a las pruebas y luchar día tras día.

P. ¿Qué le dijo su mujer, la creadora de contenido e influencer María Pombo, por su victoria en El Desafío? R. María se sorprendió y se alegró muchísimo, estaba realmente feliz.

P. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando le dijeron que era el vencedor del programa?

R. La verdad es que no me lo creía. Estaba convencido de que Adrián Lastra sería el ganador. Pero con mucho esfuerzo, trabajo duro y la ayuda del equipo, lo conseguí. Fueron cuatro meses muy intensos .

P. ¿Qué rival era más duro: Chenoa, Marta Díaz o Adrián Lastra? Pablo
Castellano ha
pasado a
formar parte de
a lista de los
grandes
vencedores de
'El Desafío'.
TYACCIÓN

R. Sin duda, Adrián era el rival más duro. Aunque Chenoa tampoco nos lo ponía fácil. Los dos apretaban mucho y me hicieron sacar lo mejor de mí. No podía relajarme ni un segundo.

P. ¿Cómo definiría a cada uno de ellos?

R. Chenoa es luchadora, competitiva y muy buena compañera. Marta es divertida, algo vacilona y sensible. Y Adrián, todo un guerrero con un sentido del humor que nos sacaba sonrisas hasta en los peores momentos. ¡No pude tener mejores compañeros! P. ¿Cómo ha visto su relación con el jurado del programa?

R. La verdad que muy buena, solo tengo buenas palabras para todo el equipo y en concreto para el jurado. Fueron muy cercanos y nos apoyaron en todo momento.
P. ¿Cómo es Roberto Leal en las

distancias cortas?

R. ¡Roberto es increíble! Siempre atento y dispuesto a ayudarnos. Muy cercano con todos los concursantes y siempre con la mejor actitud. Además, se encarga de darle el toque musical al programa con sus improvisaciones en el rap, de una palabra se saca una canción. Recuerdo momentos muy divertidos con él.

P. ¿Cuál ha sido la prueba que no olvidará? R. La prueba con los Burning, sin

duda, fue inolvidable. Estar en el escenario con ellos y tener a mi madre entre el público fue algo muy especial. ¡Fue un día que no olvidaré jamás! Mi padre, muy en los inicios de los Burning, estuvo tocando la batería con ellos y, justo el día que toqué con el grupo para la prueba, hacía 40 años que esa misma canción, *Mujer Fatal*, se la había dedicado mi padre a mi madre en un concierto. Fue la primera vez de muchas en las que lloré en el programa.

P. ¿Qué hizo que aceptara la oferta

P. ¿Qué hizo que aceptara la oferta de participar en *El Desafío*? R. Mi amigo Jorge Ventosa ya me lo había ofrecido en varias ocasiones (su mujer, María Pombo, participó

"Aprendí que la clave del programa estaba en dedicar tiempo a las pruebas y luchar día tras día"

#### "Jorge Ventosa me lo había ofrecido varias veces, pero no acababa de encontrar el momento"

en la segunda edición del programa), pero no acababa de encontrar el momento y el año pasado acepté. Me lo propuse como un reto personal ya que iba a salir totalmente de mi zona de confort. P. ¿Repetirá en otros programas? R. Por ahora no hay nada concreto, pero quién sabe qué depara el futuro. Estoy abierto a nuevas oportunidades.

# **TELEVISIÓ**

TV3

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca.

15.00 Telediario I. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té

La Moderna. 17.30 La Promesa. 18.30 El cazador. 19.30 El cazador.

Aquí la Tierra 21.00 Telediario 2. 21.55 La suerte en tus

22.05 4 estrellas. «Lo que el o esconde». MasterChef.

1.50 Comerse el mundo «Cracovia, Polonia». **2.50** La noche en 24 horas.

Noticias 24 horas.

9.55 La aventura del saber. 10.55 El salvaje mar Báltico.

11.45 Culturas 2. 12.10 Mañanas de cine.

«Adiós Gringo».

13.45 Grandes viajes fer-

14 45 Diario de un nómada

La ruta del ámbar por Europa. 15.45 Saber y ganar.16.30 Grandes documentales.18.05 Documenta2.

19.00 Se ha escrito un crimen.

20.25 La 2 express.
20.35 Las recetas de Julie.

21.30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico.

«El padrecito». México.

1964. I30 min. Director:

/liguel M. Delgado. 0.10 El gran mercader del Rock and Roll. 1.15 Metrópolis.

roviarios continentales.

La 2

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13 45 La ruleta de la suerte 15.00 15.30 Antena 3 Noticias I. Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora Sonsoles

Pasapalabra. 20.00 21.00 Antena 3 Noticias 2 21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitados: Eva González, presentadora de televisión; David Bisbal y Lola Índigo,

cantantes.
22.45 Hermanos. The Game Show. La tienda de Galería 2.30 3.15 del Coleccionista

Mejor Ilama a Kiko.

:Toma salami!

Alerta Cobra.

15.05 El tiempo. 15.20 Todo es mentira.

20.55 El tiempo.

madrugada.

2.40

Planeta Calleja

En boca de todos

Tiempo al tiempo.

Noticias Cuatro

21.05 First Dates.
21.40 First Dates.
22.50 Martínez y hermanos.

«Hiba Abouk, Paco León v Leo Harlem».

2.00 EIDesmarque

Noticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro.

ElDesmarque Cuatro.

Martínez y hermanos.

The Game Show. En el punto de mira.

Cuatro

7.30

8.05 9.30

11.30

14.00 14.45

18.00

20.00

#### Telecinco

Informativos Telecinco. 7.00 La mirada crítica. Vamos a ver. Informativos Telecinco. 8 55

15 00 15.30 EIDesmarque Telecinco 15.40 El tiempo.

15 50 Así es la vida TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi 21.00 Informativos Telecinco, Presentado por

Carlos Franganillo.
21.35 ElDesmarque Telecinco, Presentado nor Matías Prats Chacón.

**21.45** El tiempo. 21.50 Supervivientes: Última hora.

La Sexta

al instante.

l<sup>a</sup> edición.

7 00

22.50 Mental Masters. Presentado por Carlos Sobera.

0.15 Mental Masters. Presentado por Carlos Sobera.

6.30 Remescar, cosmética

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

21.30 El intermedio 22.30 El taquillazo. «El

asesino de ángeles»

mamá». Canadá, 2019.

2.20 Pokerstars.
3.05 Play Uzu Nights.

21.25 La Sexta deportes.

Cine. «La princesa de

20.00 La Sexta noticias

11.00 Al rojo vivo.

15.10 Jugones.

Previo Aruser@s

#### VEO DMax

Control de carreteras. 6.46 7.10 ¿Cómo lo hacen? Aventura en pelotas

10.23 Curiosidades de la Tierra

12.06 Alienígenas. 13.47 Expedición al pasado 15.32 La fiebre del oro.

17.48 Cazadores de gemas. Incluye «Un rayo de esperanza» y «La recompensa del

estuerzo». **19.40** Joyas sobre ruedas. Incluye «Dodge Coronet 500» y «Se van los británi-

cos». 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Superciudades en la antigüedad.

23.27 Antiguas superestructuras. «Petra». **0.24** Ingeniería antigua.

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

de vida. 11.40 Adoración eucarística.

12.00 Regina Coeli. 12.05 Ecclesia al día 14.30 Trece noticias 14:30.

14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «Ciudad en llamas»

16.50 Sesión doble. «Texas». EEUU. 1994. 18.45 Abierto redacción. 18.50 Western. «Sierra».

EEUU, 1950, 83 min. Director: Alfred E. Green.
20.30 Trece noticias 20:30.

21 05 Trece al día El tiempo en Trece.

22.00 El cascabel. 0.30 El Partidazo de Cope.

# TEN

**6.45** Mujeres ricas de Cheshire. 9.00 Venganza: suner

Movistar Plus+

Queer Planet.

enemigos.

11.10 Jack el Destripador:

caso abierto.

12.09 Agatha Christie:

15 50 Cine «Plan de

«Autoservicios»

1.25 Condena.

la reina del misterio. 14.52 Thatcher: el legado

escape».

17.43 Cobain: Montage of

20.01 Ilustres ignorantes

20.30 InfoDeportePlus+.

22.00 Narco Circo. «Pacto

con el diablo». 23.00 Muros. «Hay que

empezar por el principio» **0.00** La Resistencia.

21.00 El día después.

7.45 Queer Planet. 9.20 Tutankamón: aliados v

amigos asesinos. **9.55** Killer. 9.55 Killer. 10.55 La casa de mis sueños. Emisión de dos

episodios. 12.50 Esta casa tiene

arreglo. Emisión de dos enisodios. 14.45 Caso cerrado. 20.45 La casa de mis

sueños. Emisión de dos 22.25 El auténtico CSI.

Emisión de tres episodios. 2.05 La tienda de Galería del Coleccionista 3.05 Killer. Emisión de cuatro episodios. 6.00 Mujeres ricas de

Cheshire.

#### ETB 2

AUTONÓMICAS

Telemadrid

14.00 Telenoticia 14.55 Deportes. Telenoticias.

Deportes.

120 minutes

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa.

«La mandolina del capitán

Telenoticias.

17.35 Disfruta Madrid.

Deportes.

«Pánico nuclear».

0.35 Cine. «El mayor

espectáculo del mundo».

3.20 Enamorados de

3.20 Enamorados de Madrid. «Singular».

4.20 Zapsports.

21.30 El tiemno.

21.35 Juntos. 22.30 Cine.

19.00 Madrid directo.

El tiempo. Buenos días, Madrid.

6.35

6.45 7.00

11 20

Corellis

21.15

Vascos por el mundo. 7.00 Boulevard.

9 55 Monk. «Monk se va a Las Vegas» y «Monk y las elecciones».

11.25 Vascos por el mundo. «Lo mejor Baja California». 11 30 Fn Jake

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.40 Teleberri kirolak. 16.00 Eguraldia.

16.25 Esto no es normal. 17.35 Quédate. 20.10 A bocados. «Huevos

rellenos gratinados con bechamel de queso». 21.00 Teleberri. 21.40 Teleberri kirolak. 22.00 Eguraldia.

22.30 El conquistador del fin del mundo. 3.25 Lingo.

8.00 Els matins. Tot es mou. Telenotícies 10 30 13.50

Telenotícies migdia. 15.35 Cuines. «Estofat de

15.55 Cuines. «Tartar de moixama».

16.00 Com si fos ahir. 16.40 El Paradís de les

Senyores. 17.25 Planta baixa

19.20 Atrapa'm si pots. 20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre.

22.00 Valor afegit.

22.10 L'acadèmia. «La capitana» y «La lesió».
23.45 HIT. «Els exàmens».

0.55 2.55 Més 324 Notícies 3/24.

Rumba a l'estudi.

#### Canal Sur

Buenos días. Despierta Andalucía. 8.00

Hoy en día. 12.50 Hoy en día, mesa de análisis.

14.15 Informativos locales. 14.30 Canal Sur noticias I. 15.25 La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucía directo. 19.45 Cómetelo. «Pollo a la

cazadora con habas».

20.30 Canal Sur noticias 2. 21.00 Informativos locales.

21.45 Atrápame si puedes. 22.45 Desmontando

Andalucía, «Renacimiento andaluz».

1.15 Juanito Valderrama,

la voz que ilustró un siglo. **2.15** Hijos de Andalucía.

3.45 Canal Sur música. 4.45 Lo flamenco. Presentado por Manuel Curao.

#### PARA NO PERDERSE

#### 22.55 / La I

#### Jesulín, anfitrión en MasterChef

Tras la expulsión de Tessa, vuelve la emoción a las cocinas de Master-Chef: la primera prueba tendrá un color como protagonista: el negro. Los aspirantes tendrán que cocinar con alimentos de ese color, un desafío en el que les acompañará Santiago Segura. La prueba de exteriores tendrá lugar en Ubrique, donde serán recibi-



Momento del programa.

dos por Jesulín, y cocinarán para sus vecinos y familiares. Y en el último reto, los delantales negros reproducirán el plato que le cambió la

vida a Jordi Cruz.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes de MasterChef 12 se lo jugarán todo al negro. Cocinarán con ingredientes de ese color que se esconderán bajo una Caja Misteriosa.

En el corazón de la Sierra de Cádiz se encuentra Ubrique, cuna del torero Jesús Janeiro, Jesulín. Los equipos servirán un menú firmado por el diestro a 120 invitados, entre ellos familiares.

#### 22.50 / Telecinco

#### Nueva entrega de 'Mental Masters'

Seis rostros muy conocidos de mundo de la cultura y la televisión se enfrentan de nuevo a uno de los mayores retos mentales de toda su vida. En esta ocasión, Paz Padilla, Luis Merlo, Cósima Ramírez, Leo Harlem, Laura Sánchez y Pepón Nieto jugarán por cuatro pilares: conocimiento, orden, memoria y



orientación. Subidos a un brazo robótico, tendrán que responder a varias preguntas con las que pondrán a prueba a su cerebro.

Paz Padilla.

20 00 **22.00** Zoom. Incluye «Conflictes veïnals» y «L'amenaça de l'amiant». 0.15 La ciutat activa.
1.20 À Punt Notícies. Nit.
2.15 Atrapa'm si pots.

#### A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.05 Tupper club. «Receptes familiars». 11.15 8 dies que marcaren la història de Roma. Incluye «Creuant el Rubicó» y «El renaixement de Roma»

12.55 De mar i bancal. «La joia de les tomaques». 13.10 La via verda. 14.00 À Punt Notícies

Migdia. 15.25 Atrapa'm si pots.

16.30 Alta tensió. 17.25 Som de casa. Tres de casa À Punt Notícies. Nit.

## IB3 TELEVISIÓN

8.35 IB3 Notícies matí. 10.05 Al dia. Això és mel.

13.25 Passejades. «De la Victòria a la Penya Roja».13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi

Taura. 15.55 Agafa'm si pots!

Cinc dies.
IB3 Notícies vespre. 16.50 20.28

21.30 El temps vespre.
21.35 Jo en sé + que tu.
22.20 Memòria negra. Incluye «El crim de Cas Concos», «L'esquarterador de Pere Garau i els nins assassins» y «El crim del

cementiri». 1.30 IB3 Notícies vesnre

2.10 2.15 El temps vespre. Jo en sé + que tu.

#### pleta de 127 canales <u>en</u> ulte la programación con www.elmundo.es/television

#### SUDOKU

| FÁCIL 08-04-2024 |   |   |   |   |   |  |   |   |    |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|----|
|                  | 4 | Ш | 5 | 6 |   |  |   |   |    |
|                  | 2 |   |   | 3 | 9 |  | 4 |   | Ì  |
|                  | 5 |   |   | 7 | 2 |  |   | 6 |    |
| 2                |   | 7 |   | 5 | 4 |  |   |   | ĺ  |
| 4                | 9 |   | 3 |   |   |  |   | 2 | ŀ  |
|                  |   | 6 | 2 |   |   |  |   | 5 | ١, |
|                  | 6 |   |   | 9 | 3 |  |   | 4 |    |
| 9                | 7 |   | 8 | 2 | 5 |  | 6 |   |    |
|                  | 3 |   |   |   |   |  | 7 | 9 |    |

#### **DIFÍCIL 08-04-2024**

|   | <del></del> | <del></del> |   | <u> </u> |   |   |   |   |                               |
|---|-------------|-------------|---|----------|---|---|---|---|-------------------------------|
|   |             |             | 5 |          |   |   |   |   |                               |
| 9 | 1           | 8           |   |          |   |   | 4 |   |                               |
|   |             | 6           | 2 |          | 9 |   |   |   |                               |
|   |             |             |   |          | 4 |   | 7 |   | m c                           |
|   |             |             |   |          | 2 | 9 |   |   | , daws                        |
| 2 | 4           |             |   | 3        |   |   | 8 | 1 | tiomor.                       |
|   |             |             |   |          | 3 |   |   |   | באבט איו                      |
|   |             | 1           | 9 |          |   |   | 2 |   | 1,01,01                       |
| 5 | 3           |             |   |          |   |   |   |   | mon dewisonmeiteren www. 1505 |

#### **CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU**

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### SOLUCIÓN FÁCIL 06-04-2024

| В | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 1 | 2 | 4 | З | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 06-04-2024 6 2 7 8 1 9 4 3 5

|   |   | _ | · · | _ |   | _ | - | _ | _ |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 8 | 4   | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 |
| 9 | ) | 5 | 3   | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | } | 4 | 1   | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | } | 6 | 5   | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| 7 | , | 9 | 2   | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | , | 3 | 9   | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | - | 7 | 6   | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 2 |   | 1 | 8   | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 |

a. Portugal, 4 CTC Cosla 21 Coslada (Madrid). 1. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



#### PATIO GLOBAL CHARLES SPENCER

QUIÉN. Charles Spencer, el hermano menor de la princesa Diana, ha propiciado un debate nacional sobre los castigos corporales y los abusos sexuales en los internados británicos. QUÉ. «Las compuertas se han abierto», dice el autor de 'A very private school' tras recibir cientos de mensajes con experiencias similares. POR QUÉ. «Los internados han sido la espada de Damocles de todo niño privilegiado», sentencia el novelista Louis de Bernieres.

# El hermano de Diana impulsa el #MeToo de los abusos en los internados británicas internados británicos contelegram

Mandar a los hijos a internados ha sido desde tiempos inmemoriales un símbolo de estatus en el Reino Unido. Más de 630.000 niños siguen asistiendo hoy en día a los 2.500 centros repartidos en la geografía británica, casi todos con estricta separación de sexos y rígida disciplina. Por Eton, el boarding school más codicia-

do, han pasado los miembros de la familia real y 19 primeros ministros (entre ellos, Boris Johnson y David Cameron).

«Pasar por un internado ha sido para nosotros algo tan inevitable como la muerte y los impuestos», asegura el novelista Louis De Bernieres. «Era la espada de Damocles que colgaba sobre la cabeza de ca-



**FRESNEDA** LONDRES

da niño de una familia privilegiada». El autor de La mandolina del Capitán Corelli ha sido el último en sumarse a lo que empieza a ser el #MeToo de los abusos y los castigos corporales, recogiendo el testigo de Charles Spencer, el hermano menor de Lady Di, que ha roto el tabú con un libro, A very private school.

«Ha sido como si se abrieran las compuertas», admite Spencer, de 59 años, inundado con cientos de mensajes de británicos dispuestos a compartir sus historias de horror en los internados. El hermano de la difunta Diana, que fue enviado con ocho años a Maidwell Hall, describe su experiencia como «infernal» y asegura haber necesitado tratamiento psicológico por las «migrañas y pesadillas» causadas al escribir el libro y revivir el trauma.

Spencer relata cómo fue víctima de abusos sexuales a los 11 años a manos de una gobernanta del internado definida como «una pederasta voraz». Al director del centro, John Poch (muerto hace dos años), le

Charles hermano pequeño de la princesa Diana. MAX MUMBY / GETTY

describe como un sádico «que tenía placer sexual con la violencia» y que infligía castigos sistemáticos todos los días con su vara en el culo de niños y más niños que le ofrecían como carne fresca.

El conde

recuerda a la

una «voraz

pederasta»

Admite la

bloqueo

emocional

los abusos

depresión y el

que le causaron

gobernanta de

su centro como

A very private school arremete contra «la cultura de la crueldad» arraigada en los internados británicos en los años 70 y contra la sensación de «desesperación y abandono» que arrastró el propio Spencer durante años y que le dejó graves secuelas en forma de depresión,

bloqueo emocional y dificultades para entablar relaciones

«Es un hecho que muchas de las figuras que lideran hoy la vida pública en el Reino Unido han tenido el privilegio de una educación tan privada», escribe Spencer. «Mientras algunos prosperaron gracias a directores y profesores benevolentes, otros resultaron heridos durante los años formativos y han pasado inadvertida-

mente el legado venenoso a la sociedad», precisa Spencer, con una larga trayectoria como historiador. «No puedo dejar de pensar en el efecto que estas escuelas han tenido en nuestra sociedad, o en el imperio, o en cualquiera que estuviera al mando».

«Para sobrevivir en estos ambientes, una parte de ti tiene que morir», recalca el conde, que ha entrevistado a ex alumnos que aún tienen cicatrices físicas de los abusos y los castigos. «Ser brutalizados a esa edad tiene un impacto en la empatía y en lo que es y no es una conducta aceptable. El efecto puede ser devastador».

La clase política aún no se ha apuntado a este #MeToo, pero las «compuertas» abiertas por el libro han resonado ya sobre todo en los escaños de los tories en Westminster, poblados de ilustres alumnos de los internados británicos. La escuela de Maidwell Hall ha lamentado entre tanto «las prácticas que se veían como normales o aceptables en su tiempo»



# El sanchismo vocifera

Hay tres elecciones en marcha y Pedro Sánchez culpa de la polarización a las derechas y a los huesos del Valle de los Caídos. Los comicios, excepto los de Europa, no son malos para él, pero parece que ha perdido la confianza en sí mismo por los ataques a su esposa, las acusaciones de corrupción y el fracaso de su amnistía, que ha envalentonado a los separatas. El presidente del Gobierno endurece su discurso cuando los filósofos de guardia piensan que la violencia verbal nunca había sido tan vulgar en el Congreso y Senado de España. Escribe Xavier Coller en La teatralización de la política en España que en las sesiones parlamentarias se escenifica el conflicto entre broncas, trifulcas y algaradas, con una retórica brutal y desafiante, con descalificaciones duras, cargadas de desprecio y de displicencia. En los últimos tiempos, en los parlamentos se han oído berridos con palabrotas de «puta», «asesino» y «ladrón». Eso en las Cortes: en la calle, el Gobierno, pillado entre Koldo y Puigdemont, acusa a los adversarios de sus propias faltas y

En la Asamblea de Vallecas, se pide a gritos la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Desde la Plaza de Chamberí a Génova 13, hubo por segunda vez griterío con insultos, exigiendo que se vaya la presidenta de Madrid. Convocan en venganza a los gritos de Ferraz y dicen que es contra la corrupción de la presidenta de Sol.

Los sanchistas-sí, los sanchistas-vociferan «Ayuso dimisión, Ayuso a prisión», y dicen que en política si uno miente tiene que dimitir. La acusan de pasearse en un Maserati y de tener un novio que no paga a Hacienda. No se ha visto tal desparpajo en las tareas de desinformación de un Ejecutivo débil, acorralado por los escándalos Con el griterío están demostrado que se han quedado sin argumentos políticos

Hace unos días en el Congreso, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, despertó a la gente de la siesta con alaridos y chillidos de «machismo reaccionario» y «vergüenza, vergüenza» para defender a la esposa del jefe del Gobierno. La gente del Foro no pide «respecte i virtut», pero no le gusta que le griten. Son seres humanos normales a los que alude Lincoln: «Dios prefiere a la gente corriente, por eso hizo tanta». Los ciudadanos están hartos de chillidos y de que el Gobierno se defienda atacando a otros de sus delitos, errores y trampas, cuando los mítines testiculares han pasado de moda

# **Premios** MEJORES IDEAS

Un reconocimiento a las empresas que apuestan por la innovación en sus productos y servicios





Escríbenos al siguiente correo y te enviaremos el formulario de participación: mejoresideas@actualidadeconomica.com







01

**FÓRMULA 1.** Carlos Sainz, en Japón, se revaloriza con su pleno de podios

**CICLISMO.** Torralbo, 45 años como mecánico de las principales estrellas



**02** DXT



Los jugadores del Athletic festejan la consecución de la Copa del Rey, ayer, a su llegada al aeropuerto de Loiu, en Vizcaya. JUAN FLOR / EFE

# «Esta es nuestra Champions»

### **FÚTBOL.** Ex jugadores, ex directivos y políticos vascos destacan el valor de la Copa por la filosofía del Athletic

LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN Cuando lker Muniain levantaba el trofeo de la Copa del Rey en La Cartuja debía haber un pensamiento que no se le quitaba de la cabeza. Ayer, el capitán, antes de subir al autobús camino del aeropuerto, tachó con un spray el número 24 que lucía en el vehícu-

lopor el 25. Son 25 las Copas del Athle-

tic, según el club; 24 le reconoce la Federación Española. Reclaman la ganada en 1902 bajo el nombre del Vizcaya en un torneo que celebraba la mayoría de edad del Rey Alfonso XIII. «Es un viejo romance», cuenta Txtexu Lertxundi, ex presidente del club.

Revela Lertxundi que Pedro Aurtenetxe, su predecesor y uno de los presidentes más laureados del Athletic, tenía preparado un regalo para el Rey Juan Carlos en el caso de que reeditasen el título de Copa de 1984. Este presente era una conmemoración de los 25 trofeos. Pero en la final de 1985, el equipo perdió ante el Atlético de Madrid. «Si hubiéramos ganado y el Rey hubiera aceptado el regalo, a ver si la RFEF hubiera tenido narices a no admitir que era el 25º título».

Hoy eso sigue sin ocurrir, pero a los aficionados del Athletic, más de 100.000 que se pasaron atascados el domingo en serias retenciones para volver desde Sevilla a Bilbao, eso les da igual. «Nos pasó en nuestra final que le ganamos al Barça, había el 80%

de banderas rojiblancas por Madrid y ahí empezamos a ganar la final», recuerda con nostalgia el ex futbolista del Athletic, Manu Sarabia.

El desplazamiento de aficionados bilbaínos fue masivo ignorando la estadística, pero abrazando a la historia. «Lo de Sevilla fue un cataclismo mundial», destaca Lertxundi. En los

# La cantera de Euskadi brilla en Europa

Al triunfo del Athletic se unen los éxitos de Xabi Alonso, Arteta o Emery / «Lo que marca la impronta es su competitividad», dicen

#### L. N. V.

Berenguer ajustó el lanzamiento al palo y San Mamés sonrió desde el cielo. Y Arteta le hizo tres al Brighton para ponerse líder provisional de la Premier mientras Xabi Alonso se aleja cada vez más del Bayern para acercar más la Bundesliga al Bayer Leverkusen. Y la Real Sociedad apretó al PSG hasta que Mbappé demostró por qué es el mejor jugador del mundo. Y Mendilibar remontó un 4-o en Conference League con un 6-1 para que sus hinchas griegos le recibieran de madrugada con el *Porompompero*.

Y todo eso le ocurre a una gente de una tierra de sólo 7.000 kilómetros cuadrados y poco más de dos millones de habitantes. El fútbol vasco está de moda y el Athletic, tras 40 años y cinco finales perdidas en este siglo, lo ha puesto en órbita tras el éxito en La Cartuja.

«Lo que marca la impronta del fútbol vasco es su competitividad», expone Xabier Fernández Monje, responsable de Comunicación en In-Komunikazioa y ex jefe de prensa del Athletic Club. Fernández Monje ha escrito varios libros relacionados con la historia del fútbol vasco y, especialmente, del conjunto bilbaíno. El equipo que, junto con la Real Sociedad, es el máximo exponente de la región.

Aitor Ocio, ex futbolista del Athletic, coincide con Fernández Monje en que el fútbol vasco, históricamente, siempre ha sido «una referencia». «Es un territorio donde el fútbol es un elemento muy importante», cuenta el que fuera zaguero del germen del equipo actual, del que aún sobreviven Iker Muniain y Óscar de Marcos.

Lógicamente, el fútbol vasco ha pasado por épocas más laureadas, como los primeros años 30 del Athletic o los principios de los 80, donde los *leones* y la Real Sociedad se repartieron varias Ligas entre ellos. «A veces es cuestión de rachas», afirma Ocio respecto a aquellas victorias en la competición nacional que, en el caso del conjunto bilbaíno, se han repartido más en el tiempo en la Copa del Rey.

Sin embargo, además de la buena situación de los clubes de la región, en esta época coincide la calidad de sus futbolistas y el nivel que están mostrando sus técnicos. «En los jugadores hay un gen de competitividad muy alto que se extiende hasta los entrenadores», cuenta Fernández Monje, que también desta-



La diferencia entre esos títulos precedentes como destaca Txetxu Lertxundi se podía resumir en la *Ley Bosman*, una revolución en el mundo del fútbol, pero que no alteró la filosofía del Athletic ni siquiera en sus años más oscuros, cuando el equipo salvó la categoría en el último partido de la temporada 2006-07. «Hubo momentos complicados con la cantera, cuando se estuvo a punto de descender y no se cambió en nada la filosofía», apunta Iturgaiz.

El político se refiere a la filosofía de

#### «La pasión en Vizcaya no es el fútbol, es el Athletic», destaca Carlos Iturgaiz

#### «Cualquier título que consigamos tiene más mérito para este club», dice Sarabia

apostar por jugadores vascos o formados en la cantera vasca. En un mundo cada vez más globalizado y en el que la entrada de capitales extranjeros complica aún más mantener el nivel. «Cualquier título que podamos conseguir es un mérito tremendo por la filosofía del club. El radio de acción cada vez se limita más, así que el mérito es mayor», explica Sarabia.

Es cierto que, en el caso del Athletic se da, como evoca Iturgaiz haciendo una metáfora respecto alvino: «Una cosecha que hay que aprovecharla». Lo que comenzó con Muniain y De Marcos se mejora con los hermanos Williams, entre otros. «Esta generación del Athletic es una de las mejores, pero el nuevo formato de Copa, a partido único y sorteo de campo, nos da más posibilidades, como ocurrió con el Barcelona en cuartos. Barça, Madrid y Atlético son selecciones mundiales», concluye Lertxundi.

últimos 11 años, el Athletic había llegado antes a nueve finales, cinco de ellas de Copa que había perdido todas. Hasta que llegó la 10ª y con ella el triunfo copero. «No me gusta comparar, pero sípodría ser como la Champions para el Madrid. No puede ir el Athletic por un lado y la Copa por otro, son el mismo camino», dice Sarabia.

La historia, en cambio, les ayudaba. El Athletic gana la Copa cada 40 años, y 2024, como antes 1904, 1944 y 1984, era el año para hacerlo. Es un romance, una pasión eterna. «La pasión en Vizcaya no es el fútbol, es el Athletic», cuenta Carlos Iturgaiz, ex presidente del PP vasco, gran aficionado al conjunto bilbaíno.

ca la capacidad de trabajo y la discreción frente al escándalo o los focos de otros.

Xabi Alonso es, a día de hoy, el técnico que acapara más elogios, dado que está cerca de ganar la Bundesliga. «Su padre es entrenador y fue un jugador al que, por su posición en el campo, le permitía leer los partidos. Ese talento le ha ayudado, además de la vocación que tenía», apunta Ocio sobre el entrenador tolosarra.

En la Premier, además de que Mikel Arteta se encuentre peleando con su Arsenal por el título por segundo año consecutivo, Unai Emery ha conseguido meter al Aston Villa en puestos Champions. Mientras, José Luis Mendilibar sigue agrandando su leyenda en Grecia tras despedirse del Sevilla con una salvación y la séptima Europa League. «Cuando un técnico ha sido futbolista ayuda a gestionar un equipo porque entiende cómo se sienten y les permite empatizar», destaca Ocio.

Eso les pasa a Ernesto Valverde y a Imanol Alguacil, que tienen que gestionar grandes generaciones de futbolistas, muchos de ellos internacionales. Ambos con filosofías de clubes muy sui

generis en el fútbol globalizado actual. «Los equipos vascos han sabido leer bien el futuro del fútbol», explica Xabier Fernández Monje, que también destaca el trabajo que se es-



Valverde saluda a los aficionados, ayer, en Lezama. EFE

tá realizando en Lezama y Zubieta, los principales exponentes del fútbol base de la región. «Puede ser que se cuide más la cantera que en otras partes», añade Ocio.

# El nuevo y codiciado diamante

Nico Williams ya es pretendido por clubes poderosos

JAVIER MARTÍNEZ SEVILLA

ENVIADO ESF

Aún hablaba Ernesto Valverde en conferencia de prensa, alrededor de las dos de la madrugada del domingo, cuando Nico Williams se asomó sigiloso por la sala del estadio de La Cartuja y esperó su turno de pie, vestido de corto, en las últimas filas, atento a las palabras de su entrenador.

Un periodista se apresuró a solicitarle una foto conjunta, a la que accedió gustoso antes de que uno de los responsables de proteger a los jugadores detuviese una tendencia que podía ir a más, pues el chico, que acudía a la cita tras ser elegido mejor jugador de la final contra el Mallorca, se había saltado el protocolo, entrando por la puerta de atrás, en vez de hacerlo por aquella donde quedaría a salvo de manifestaciones espontáneas de admiración.

Cuando al entrenador se le planteó la continuidad del menor de los Williams en el Athletic, sonrió y dijo: «Preguntádselo a él, que ahí está», pues ya le había visto desde la mesa donde atendía a los medios. Ambos se abrazaron después cuando cruzaron sus caminos, una vez que terminó la comparecenia de Valverde y se inició la del futbolista. Afilado y vertical toda la noche, autor del pase de gol a Oihan Sancet, de un tanto anulado por fuera de juego y de un remate que pudo suponer la igualada a uno en la frontera del descanso, Nico no se desvió ni un milímetro de la actitud de un jugador ajeno a cualquier atisbo de divismo, redimido, en su noche más hermosa, de la falta de puntería en la semifinal del pasado año ante Osasuna. La reacción cruel de algunas personas le llevó entonces a cerrar



Nico Williams se abraza a un compañero en la final de la Copa. AFP

sus cuentas en las redes sociales. A sus 21 años, el extremo pamplonés despierta el interés de algunos de los mejores equipos de Europa. Su renovación, el pasado 1 de diciembre, con una cláusula de sólo 50 millones de euros, fue, más que una garantía de continuidad, una forma para que el club pueda ingresar dinero en el caso, harto probable, de su marcha.

El Barcelona, donde mantiene buena relación con jugadores como Cubarsí y Yamal, con quienes ha coincidido en la selección, es uno de los equipos interesados en su contratación, pero la precaria economía de los azulgrana alimenta las posibilidades de su salida a la Premier League. En el Athletic empiezan a hacerse a la idea de que será complicada su continuidad en el club de su vida.

El Athletic, no obstante, cuenta con una profundidad de banquillo que le permitiría afrontar su marcha sin un carácter traumático. En la final, a medida que avanzaba el partido, Valverde tiró de alternativas más solventes que las que pudo manejar Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, entre ellas Álex Berenguer, que dinamizó la banda derecha como relevo de Iñaki Williams, y a quien correspondió marcar el penalti definitivo. En el ex jugador del Torino puede recaer la delicada tarea de tomar el relevo de Nico, si finalmente se consuma su adiós al Athletic

Zubimendi, Nico Williams, Mikel Merino y Oyarzábal están entre los jugadores más valiosos de LaLiga, según Transfermarkt, con un precio de mercado de 50 millones cada uno de ellos. Españoles sólo les superan Gavi, Pedri y Lamine Yamal. «Muchas veces es confianza, pero también es importante tener paciencia», destaca Fernández Monje.

Clubes, entrenadores y jugadores caminan de la mano para situar al fútbol vasco en una posición privilegiada en el fútbol actual. En un momento, por cierto, donde el deporte se está recuperan-

do del golpe de la pandemia, un factor que ha agudizado aún más la distancia económica entre grandes y pequeños, una circunstacia que parece que en Euskadi se ha conseguido evitar gracias a su filosofía y su resiliencia. «Los equipos, no sólo los vascos, si quieren cuadrar las cuentas se ven forzados a mirar a la gente de la propia casa. Los vascos tienen más facilidades porque lo han hecho más veces», recalca Fernández Monje.

De momento, equipos, jugadores y entrenadores vascos ya han inaugurado el palmarés este año con una Copa del Rey que tenía deudas históricas, Xabi Alonso aspira a tres títulos más con su Bayer Leverkusen y Arteta y Mendilibar a uno cada uno. Valores sólidos.

## **04** DXT

Al observar a Cheikh Sarr saltar hacia la zona del público en el estadio de Las Llanas por haber escuchado «corre, negro de mierda», recordé de inmediato un partido al que acudí hace más de 30 años, cuando empezaba en esta profesión, para cubrir un encuentro del entonces Español, todavía con ñ, frente a un Sestao que en aquella época tampoco llevaba el apellido de River. Era el Sestao Sport Club. El portero visitante también era negro, como Sarr. Se trataba del célebre Tommy N'Kono, que purgaba en Segunda las calamidades del club de Sarrià que siguieron al estallido en la final de la UEFA perdida en los penaltis, en 1988. A N'Kono no le dijo «negro de mierda» un aficionado o un grupo de hinchas ebrios de sus propias miserias. No. Fue más de la mitad del público y durante todo el encuentro. El camerunés ni se inmutó. Era su partido a partido. Por curiosidad, he buscado lo que escribí en las hemerotecas. Ni siquiera lo mencioné. Tampoco mis compañeros. Mea culpa. Sirva, sin embargo, esta experiencia personal para decir que las cosas han cambiado, claro que lo han hecho. Han cambiado en la grada y en nuestras conciencias, donde es posible que si bajamos a lo más profundo, encontremos un «negro», «moro» o «maricón» mal dicho. Pretender que jamás vuelvan a escucharse en un estadio, donde los cobardes encuentran la cobertura de la masa y la impunidad del anonimato, como en las redes sociales, es una utopía, pero luchar por la utopía nos hace sentirnos mejores. Seamos realistas, pidamos lo imposible.

El racismo, la xenofobia y la homofobia son parte de la violencia, que no siempre es física, y la violencia es un lenguaje universal, por mucho que nos pese, como la música, como el propio deporte o como el sexo. Con dos guerras en el prime time, Ucrania y Gaza, y otras menos mediáticas pero no por ello menos dolorosas, en Sudán o Somalia, más los recurrentes casos de violencia en el ámbito familiar, es de incrédulos pensar que en los lugares donde se reúnen miles de personas para volver mentalmente a la tribu, mi barrio, mi equipo, mi país, no se vaya a producir jamás ningún episodio. El fútbol no es más culpable que el resto, sólo es más visible.

 $Estas \, la cras \, son \, como \, los \, tumores.$ Hay que evitar a toda costa la metástasis, pero a veces la mejor forma de vivir es encapsular esos tumores y seguir adelante. Vinicius tiene razón cuando señala a un aficionado y se queja de los insultos, porque es una víctima y ninguno de sus desplantes justifica que le llamen "negro" o "mono". Al Valencia, por su parte, también le asiste la razón cuando advierte de que no se puede condenar a toda una afición por la actuación de unos miserables. Lo mismo puede decirse de España, en general. Como explicaba Sarr en estas páginas, «hay racismo en todos los países», pero un grito no hace racista a todo un país. Es precisamente a quienes lo escuchan de cerca a quienes hay que pedirles que los señale, en Valencia o en Sestao. Todos hemos de hacer ese ejercicio

#### SUSURROS DEL DEPORTE

# No vomite sus miserias sobre la pelota



ORFEO SUÁREZ

ILUSTRACIÓN DE RAÚL ARIAS

en cualquier lugar para que nadie vomite sus miserias sobre la pelota.

Los estadios son uno más, aunque son los que poseen la mayor caja de resonancia. Más de 30 años de estadios dan para un buen catálogo de los horrores, no sólo relacionados con el racismo, también con la homofobia, el machismo o la xenofobia. En la misma época en la que a N'Kono le gritaban de todo en Sestao, llegó al Bernabéu un futbolista inesperado, **Claudemir Vitor**. Inesperado porque el Madrid pretendía fichar a **Cafú**. Apenas jugó tres partidos, en 1993, sin adaptarse ni saber muy bien dónde

estaba, pero suficientes para que los Ultrasur, hinchas de su propio equipo, le gritaran «¡negro, cabrón, recoge el algodón!», después de sus primeros errores. Ramón Mendoza, entonces presidente, lo arregló: «Pedí un café [en referencia a Cafú] y me trajeron un café con leche».

En el Calderón no se quedaban atrás. Un año después del breve paso de Vitor por el Madrid, llegó al Atlético el colombiano Adolfo 'Tren' Valencia, al que una parte de los aficionados rojiblancos acabaron gritando «¡Todos a una, el negro a la tumbal» o «¡Negro, basura, tu piel no tiene cural». Jesús Gil los jaleaba: «A ver si lo matan de verdad». Las palabras del histriónico dirigente provocaron las primeras voces pidiendo una sanción, pero no prosperaron.

Con motivo de una visita del Atlético al Ajax, en 1997, Gil se preguntaba por la cantidad de futbolistas negros del rival: «¿Los harán con una máquina de churros? Parece el Congo». La prensa de Ámsterdam se alarmó ante semejantes palabras y le dedicó la primera página del *Telegraaf*, aunque esa misma prensa había normalizado que cuando el Ajax acudía a jugar al estadio del Feyenoord, en Rotterdam, los hinchas locales emitieran un sonido similar a un silbido. Imitaban las cámaras de gas de los campos de concentración nazis.

La razón es que el Ajax estaba muy ligado desde su origen a la masacrada comunidad judía de Ámsterdam que tiene su icono en **Anna Frank**. También los hinchas del Tottenham sufren insultos similares cuando acuden a Stamford Bridge.

Ni el color de la piel es el único motivo de ofensa ni la exquisita Europa está libre de pecado. La visita de equipos alemanes a estadios ingleses a menudo era recibida con el movimiento de los aficionados en las gradas con los brazos abiertos, a semejanza de los aviones que redujeron a cenizas Berlín en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. «Maricón» llamaban a Guardiola, Míchel o Guti. A Quique Sánchez Flores no fue en Getafe la primera vez que le gritaban «gitano», como al difunto Reyes. A Messi le dijeron «subnormal» en el Bernabéu, el mismo lugar donde a Luis Enrique le cantaban que su padre era **Amunike**. «Ese portugués, hijo puta es», escuchaba Cristiano, y algo parecido, pero dedicado a los españoles, se pudo oír en Las Llanas el mismo día que Sarr

En el Bernabéu o el Calderón insultaban a sus jugadores: «Negro, cabrón, recoge el algodón»

#### El Ajax, club de origen judío, era recibido con el silbido de las cámaras de gas

agarró por la bufanda a quien le insultaba. No lo cantaba uno, lo cantaban muchos, pero ahora estamos en la pantalla del racismo y pasamos de puntillas sobre lo que tiene carga política y territorial. La llegada de las mujeres al arbitraje deja ya un ignominioso catálogo, aunque pocos como el que escuchó una juez de línea en un campo de Segunda: «Deja el banderín y coge la fregona y la polla».

Hace 20 años, no 30, el seleccionador Luis Aragonés dirigió a Reyes una arenga racista: «Dígale al negro: 'Soy mejor que usted'. Me cago en su puta madre negro de mierda». El negro era Henry, con el que Reyes compartía vestuario en el Arsenal. El caso provocó un problema diplomático, mientras un eco simiesco se extendía por los campos, y llevó a Jaime Lissavetzky, secretario de Estado, a impulsar la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Luis pasó una crisis personal y se redimió con la Eurocopa sin entender qué había pasado. Jamás se había visto a sí mismo como un racista y justificó su arenga en los «códigos del fútbol». Eso no son códigos del fútbol, son códigos de mierda.

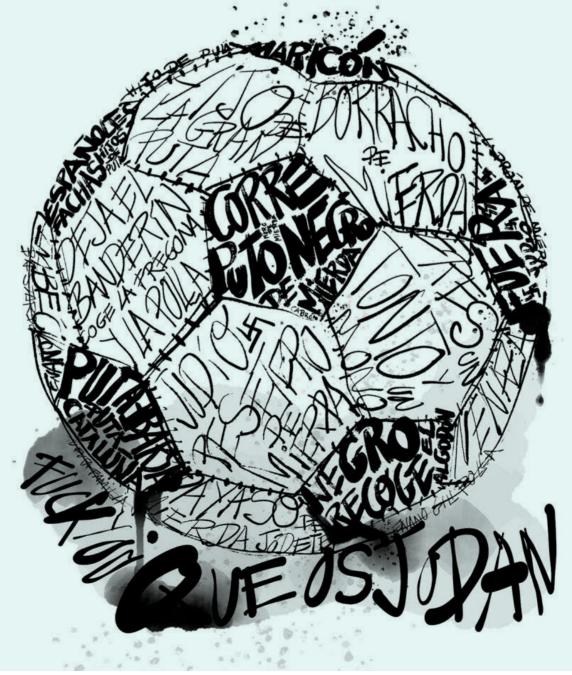



Ricky intenta un lanzamiento a canasta, ayer, en el partido disputado en el Palau. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

# Ricky cambia el clásico

### BALONCESTO. El Barça vence en el Palau y deja el Madrid sin el liderato de la ACB

 LIGA ENDESA (JORNADA 28)

 BARCELONA
 85

 REAL MADRID
 79

 1º CUARTO
 2º CUARTO
 3º CUARTO
 4º CUARTO

 27-11
 18-22
 19-25
 21-21

PALAU BLAUGRANA. LLENO.

Barça: Satoransky (3), Laprovittola (25), Kalinic (-), J. Parker (9) y Vesely (11) -cinco inicial-Willy H. (10), Ricky Rubio (11), Da Silva (5), Abrines (9), Brizuela (-) y Jokubaitis (2).

Madrid: Campazzo (8), Musa (14), Deck (14), Yabusele (10) y Tavares (6) -cinco inicial-, Sergio R. (-), Hezonja (9), Rudy F. (3), Poirier (4) y Llull (11).

**Árbitros:** Carlos Peruga, Martín Caballero y Francisco Araña

Eliminados: Tavares (m. 36) y Poirier (m. 38)

#### LUCAS SÁEZ-BRAVO

Unicaja es el nuevo líder de la Liga Endesa, a estas alturas, un mérito terrible. Esa es la conclusión del sexto clásico de la temporada, en el que el Barcelona se sintió poderoso y el Real Madrid, irreconocible. Un cambio de síntomas que mucho tiene que ver (o todo) con la aparición de Ricky Rubio, cada vez más pleno. Su temple, su dominio del ritmo y su experiencia marcaron la tarde en el Palau. Después, en la resolución, ahí estaban Vesely (con las dos torres blancas expulsadas por faltas) y la magia de Laprovittola.

Venció de principio a fin el Barça, seguro de sí mismo, agresivo, acertado por momentos y con la cabeza fría siempre. Capaz de golpear de inicio y de aguantar las embestidas del Madrid, que se intentó rebelar en la segunda mitad, pero era «remar» demasiado en ambiente hostil. De nuevo en el Palau vence el Barça (como en el precedente de Euroliga), más triunfo moral que otra cosa, porque se aproxima la hora de la verdad del curso y porque arrebata un bien preciado a su rival directo. Nada menos que el liderato que lucía desde la jornada 1. Igualado con Unicaja (que remontó por la mañana al Manresa), pero con mejor basket average global para los malagueños, históricos, que dependen de sí mismos para acabar ahí.

«La manera en la que hemos salido es simplemente vergonzosa, hay que hacérselo mirar». La frase de Llull todavía con el aliento entrecortado, contundente como un puñetazo al mentón, resumió mejor que nada los 15 primeros minutos del Real Madrid en el Palau. Se vienen repitiendo estas autocríticas últimamente en los blancos y eso no es buena señal. El Barça le había pasado por encima como casi nadie este curso (llegó a mandar por 21, 38-17) y sólo una pequeña reacción antes del paso por vestuarios dejaba con vida a los de Chus Mateo.

El Barça fue un pitbull. Su amanecer, como una revancha llena de rabia por lo sucedido en el último clásico, la final copera. El meneo fue aún más evidente cuando Ricky Rubio ingresó en cancha con ocho puntos en dos minutos y junto a Laprovittola golpearon una y otra vez a un Madrid aturdido, que encajó un parcial de 24-2. No permitían los de Roger Grimau ni una canasta sencilla y, en el otro aro, martilleaban con su acierto desde el perímetro (anotaron sus seis primeros triples sin fallo).

En semejante crisis, tuvo que salir al rescate el coraje del capitán. Llull espabiló a los blancos antes del descanso con dos triples. Después, un horrible Satoransky y la irrupción de Gaby Deck (recordando su versión de hace tiempo) firmaron un parcial de 2-14 que era oxígeno para el Madrid. Fue Ricky, en cancha de nuevo, quien con tres tiros libres de pillo pu-

«La manera en la que hemos salido es simplemente vergonzosa», protestó Llull so un poco de orden. Esos minutos, tantas veces clave y que tantos equipos desprecian, de antes y después del descanso, iban a resultar un alivio para el Madrid. Porque a la vuelta ya era otro y también el clásico, que fue elevando su temperatura como no podía ser de otra forma. El Barça ya no encontraba un amigo en el triple y había perdido momentáneamente a Kalinic por faltas. Y el Madrid, con Campazzo a los mandos, se encontraba cómodo en la remontada (llegó a ponerse a tres, 57-54), aunque también vio como Tavares, penalizado por un claro tapón a Willy (de nuevo muy gris, aunque luego lo arregló), se iba al banco con cuatro personales.

El clásico ya eran detalles. Y el Madrid estaba en la orilla (64-63) cuando su rival tardó tres minutos en anotar la primera canasta del acto definitivo. Un volver a empezar. Pero ahí ya las riendas las tenía Ricky, que no jugaba un partido de este tipo desde 2011, y el Madrid comprobó como todo iban a ser malas noticias. La quinta de Tavares, la irrupción de Vesely (que tanto daño le suele hacer), una técnica al desquiciado Poirier que poco después también abandonaba la cancha y la puntilla de Laprovittola, con los cinco puntos finales (para un total de 25), con esa clase única que posee el argentino, para cerrar la fiesta.

HASTA LA COCINA VICENTE SALANER

### ¿Sobrevivirá un baloncesto español sin españoles?

El pasado viernes, en un partido crucial para las aspiraciones de un Baskonia irregular en la Euroliga, los alaveses disputaron un derbi vibrante en cancha del Madrid, y ganaron frente a un rival que empezó muy fuerte y terminó, como varias veces últimamente, descentrado y, por ejemplo, mandando a sus rivales a la línea de tiros libres con faltas sin sentido y con el bonus alcanzado. En fin, un vibrante choque entre dos de los mejores equipos españoles de siempre. Pero, cosa notable, ¿saben cuál fue el único jugador nacido en España que anotó algún punto? Pues fue Dani Díez, del Baskonia -y remoto producto de la cantera madridista-, que jugó 10 minutitos y anotó cinco puntos, ayudando a los vitorianos a aguantar el empujón inicial del Madrid. Díez fue durante años el típico jugador de cupo que llenaba plaza de español con pasaporte.

El Madrid, campeón de la Euroliga, tanto tiempo símbolo del baloncesto español, obtuvo cero puntos de sus jugadores autóctonos. Los veteranos **Sergio Rodríguez 'El Chacho'** y **Sergio Llull**, dos leyendas al final de sus carreras, se repartieron 30 minutos de juego pero fallaron sus tiros. **Rudy Fernández** y **Abalde** ni jugaron.

Nada sorprendente en ello: es la evolución, al parecer imparable, de la Liga ACB, conocida antaño como «la liga española». Sus 18 equipos tienen a 270 hombres en plantilla, y si buscamos a aquellos jugadores autóctonos de menos de 25 años, que representan el porvenir inmediato de nuestro baloncesto, resulta que sólo hay 24, y de ellos apenas la mitad sale del banquillo regularmente dentro de la rotación de jugadores básica de su equipo.

Nuestras selecciones juveniles siguen obteniendo buenas clasificaciones, pero eso no se refleja en la ACB. Hay quejas siempre de que hoy nuestros jóvenes emigran, pero sólo hay actualmente dos españoles en la NBA, **Santi Aldama**, que juega, y **Usman Garuba**, que no juega. En otras ligas importantes, sólo **Juan Núñez** en Alemania y **Sebas Sáiz** en Japón.

¿De verdad no hay más espacio para nuestros jugadores en la liga? ¿Qué ha sucedido con el sistema de formación y con la clásica senda de acceso a nuestra élite nacional? ¿Los han abandonado nuestros clubes? ¿Acabará el público español, que recuerda tantas hazañas pasadas, dando la espalda a un deporte sin españoles?

## **06** DXT



Verstappen y Sainz se felicitan tras el final del GP de Japón, disputado ayer en el circuito de Suzuka. FRANCK ROBICHON / EFE

# La joya del mercado

### FÓRMULA 1. Sainz amplía un pleno de podios que aumenta su cotización

#### GP DE JAPÓN

CLASIFICACIÓN

Suzuka / 4ª de 24 carreras

| 2. S.Pérez (MEX/Red Bull)               | + 12 | 2.535 |
|-----------------------------------------|------|-------|
| 3. C.Sainz (ESP/Ferrari)                | + 20 | .866  |
| 6. F. Alonso (ESP/Aston Martin) + 44.27 |      |       |
| EL MUNDIAL                              | PUN  | NTOS  |
| 1. M.Verstappen (PBA/Red B              | ull) | 77    |
| 2. S.Pérez (MEX/Red Bull)               |      | 64    |
|                                         |      |       |

1. M.Verstappen (PBA/RBull) 1:54:23.5

<u>ABANDONOS</u>

D.Ricciardo (v. 1), A.Albon (v.1), G.Zhou (v.12)

8. F. Alonso (ESP/Aston Martin)

Media del vencedor: 161,271 km/h Vuelta rápida: Verstappen (50ª 1:33.706) Próxima prueba: GP de China. 21 de abril. Circuito de Shanghai.

#### MIGUEL A. HERGUEDAS

Han pasado 70 carreras juntos en Ferrariy el pulso entre Carlos Sainz y Charles Leclerc no puede estar más igualado. Desde aquel ya lejano GP de Bahrein 2021, los pilotos de la *Scuderia* han sumado tres victorias y 19 podios cada uno. Sin embargo, el momento actual privilegia al madrileño, el hombre más en forma del momento—con permiso de Max Verstappen—capaz de abrochar ayer un tercer puesto de gran mérito en Suzuka. Este rotundo arranque de Mundial, con pleno de podios en tres

carreras, coloca a Sainz como la pieza más cotizada del mercado.

El GP de Japón evidenció lo cómodo que se siente Carlos al volante del SF-24 y la facilidad con la que extrae todo su potencial incluso en situaciones adversas. El momento más delicado llegó ayer durante su relevo con los neumáticos medios usados que montó entre las vueltas 16 y 36. Ferrari había decidido dividir la estrategia (dos paradas con Sainz y una con Leclerc) y ahí aparecieron algunas dudas, porque el madrileño sabía del esfuerzo que le supondrían los adelantamientos. Para preparar la maniobra en la curva 1, la zona más habitual en Suzuka, debía dar en el clavo en la chicane de entrada a meta. Así que, una vez colocado el neumático duro, se aplicó a ello con estricta disciplina

Durante esas últimas 17 vueltas, Sainz evidenció un ritmo muy competitivo y fue superando con holgura a George Russell, Lando Norris y Leclerc. Aunque esa velocidad no bastase para dar caza a Sergio Pérez, lo cierto es que los 20,8 segundos que cedió en la meta ante *Mad Max* representan la mitad de lo entregado hace seis meses sobre ese mismo asfalto. De hecho, Ferrari mejoró su paso por vuelta en 1,74 segundos respecto a 2023, un registro sólo inferior al de Aston Martin (1,86).

Según explicó el propio Carlos, las densas nubes que fueron poblando el cielo durante el tramo final bajaron los niveles de degradación de los neumáticos, el punto flaco de Ferrari hasta hace muy poco. La mejoría en esa gestión se plasmó asimismo en Leclerc, cuyo eficiencia a la hora de cuidar las gomas le hizo perder tan sólo cinco centésimas por vuelta. Mientras, los Red Bull se dejaban 12 centésimas de promedio y Lewis Hamilton, 14. Durante su relevo con los medios, que pudo estirar durante 25 giros, el monegasco adelantó sin miramientos a los McLaren, Fernando Alonso y Hamilton. Y es que el gran éxito ayer del team principal, Frédéric Vasseur, fue esa doble estrategia bien trabajada, con la que sus coches ejecutaron la carrera. «En lugar de mirar todo el tiempo por los retrovisores, ahora puedo compensar con la estrategia y luego adelantar, algo

Su ritmo de ayer en Suzuka fue 28 centésimas más rápido que el de Leclerc que el año pasado nunca estaba sobre la mesa», valoró. Durante la pretemporada, todos en Maranello hubieran firmado estos 21 puntos de déficit respecto a Red Bull tras cuatro carreras.

También Sainz se habría sentido feliz con su situación actual, un pico de forma que le sitúa en el radar de Mercedes, Aston Martin y Red Bull. A los 29 años, en su plenitud física y técnica, Carlos no sólo sabe que merece la pena arriesgar en estas 20 últimas carreras con Ferrari, sino que también los éxitos subirán aún más su caché. Ayer, su ritmo de carrera fue 28 centésimas más rápido que Leclerc. Y por si no bastase, durante este arranque también domina a su compañero en las clasificaciones de los sábados, la especialidad del monegasco. De hecho, el único lamento que se le oye es esa oportunidad perdida en Jeddah por la apendicitis.

«Queremos pelear un poco más arriba, pero si seguimos así estoy seguro de que dispondremos de más oportunidades», zanjó ayer Carlos tras la ceremonia del podio. El regreso a la fábrica para analizar los datos supone ahora el primer paso hacia el GP de China. Y en un horizonte aún lejano deben aparecer ese par de actualizaciones aerodinámicas con las que aproximarse, de un modo más consistente, a Red Bull.

VUELTA RÁPIDA

ANTONIO LOBATO



### «Libre soy, rápido soy»

Voy a comenzar esta columna haciendo un llamamiento al optimismo y a la esperanza. Hay motivos para creer, para soñar, para gozar, para disfrutar de una temporada de Fórmula 1 con protagonismo español. Que Carlos Sainz vuelva a subir al podio en una carrera de la élite del automovilismo mundial es algo de una dimensión enorme. Es todo tan admirable, tan intenso, tan heroico, que no debemos acostumbrarnos y quitarle valor. Es tan bonito que cuando hemos entrevistado a Carlos después de la carrera nos ha hablado en verso: «Libre estoy, rápido soy». Rima básica asonante en un ripio lleno de orgullo y satisfacción que hacía juego con su sonrisa. Y esa es la realidad que todo el mundo ya conoce. Que Carlos no tiene contrato para el próximo año y que además de humilde, trabajador, hombre de equipo y persona de buen trato, es un piloto muy rápido. Qué contradicción. Carlos podría regalarle a Ferrari un año fantástico, contribuir a la posibilidad de ganar el título de constructores y, sin embargo, tener que marcharse a final de año. Qué situación tan embarazosa para la escudería italiana.

Carlos habla en verso y Fernando Alonso conduce en prosa. Su carrera en Japón es una obra de arte abstracta. Ese tipo de cuadros que casi nadie puede pintar y que no todo el mundo valora porque no es capaz de ver o interpretar. Alonso va en contra de la lógica, la física o la química. Aston Martin aún no ha podido encontrar un ordenador de simulación que sea capaz de calcular sus posibilidades en carrera. No hay código binario que pueda descifrar lo que Fernando tiene en su cabeza y en sus manos. Mientras su compañero Lance Stroll no es capaz de pasar el corte de la Q1, Fernando clasifica quinto. Mientras el canadiense ve cómo sus ruedas se acaban, el asturiano sigue rodando con ritmos cercanos a cabeza de carrera. Cuando enemigos más rápidos llegan por detrás con mejores estrategias, el prestidigitador se saca de su chistera esos trucos de mago veterano que dejan con la boca abierta al respetable.

Alonso aguantó durante vueltas a **Oscar Piastri** y su McLaren jugando con la entrega de su potencia eléctrica. Cuando en la recta final de la carrera vio aparecer en su retrovisor al Mercedes de **George Russell** con neumáticos frescos, ralentizó su ritmo para permitir a Piastri que utilizase el DRS y que pudiera así defenderse del británico. No fue un gesto altruista. Al igual que Sainz durante el GP de Singapur de 2023, darle la opción de DRS a su perseguidor permitía a Fernando protegerse de sus dos enemigos.

Alonso es un personaje de novela picaresca española del siglo XVI. Un figura astuto e ingenioso que, a falta de medios, recurre al engaño y al truco para sobrevivir. Así lleva dos décadas en un negocio donde llegar es complicado, pero aún más difícil perdurar. Y así, año tras año, el samurái sigue tirando de artes y mañas para defenderse de rivales más fuertes cuando su espada no está suficientemente afilada. En realidad, como dice *El camino del samurái*, libro de referencia de Fernando: «No sé nada acerca de cómo derrotar a otros. Sólo conozco el modo de superarme a mí mismo».



DISEÑOS HISTÓRICOS DEL DEPORTE

ADIDAS IPSWICH TEMPLATE

# 'Oranje' con escamas

Había varios diseños disponibles, pero Adidas escogió uno muy peculiar para que Holanda disputase la Eurocopa de 1988. Una camiseta revolucionaria y odiada por el vestuario. Un modelo icónico, diseñado por Ina Franzmann, que aún hoy desata pasiones



#### MIGUEL A. HERGUEDAS

El 15 de junio de 1988, tres días después de la derrota de Holanda ante la URSS (0-1), el diario De Telegraaf publicaba, bajo el título Una camiseta extraña, un suelto en su cuarta página, inserto en la sección de sociedad, que arrancaba así: «Los futbolistas son muy supersticiosos, ¿verdad? Bueno, entonces ya sé por qué perdimos contra los rusos: nuestras camisetas no estaban a la altura. Un débil color naranja con cuadros y rayas blancas. Las llaman "alambre de pollo" y "mierda de pollo". (...) Estas camisetas de moda saldrán a la venta después del campeonato. Me parece bien, siempre y cuando nuestros futbolistas vuelvan a jugar con la patriótica naranja y azul. Quizá entonces ganen de nuevo». Apenas 10 días más tarde, poco antes de saltar al césped para disputar la final de la Eurocopa, Ruud Gullit aún miraba con recelo la equipación de Adidas. Y no era el único. La mayor parte del vestuario compartía la opinión de su capitán. John van't Schip, extremo derecho del Ajax, lo había dejado claro ante la prensa: «Parecemos peces dorados. Pero mientras sigamos ganando, la mantendremos».

En realidad, ni uno de los futbolistas de la Oranje dudaba de la victoria en el Olímpico de Múnich. Sería la revancha ante los soviéticos, sus verdugos en el debut. El viernes, víspera de la final, la expedición al completo, encabezada por Rinus Michels, había acudido a un concierto de Whitney Houston. La charla previa del seleccionador, según confesaría años más tarde el propio Gullit, resultó más bien una súplica: «Necesitaba tener la mente en otra cosa, pero ahora que estamos aquí, por favor, mantened la concentración y ganad el partido». No fue el éxito del fútbol total, ni de la Naranja Mecánica. Holanda conquistó la Eurocopa de 1988 gracias a la voluntad y la determinación. Lo hizo con la camiseta que sus estrellas detestaban. La que le habían proporcionado desde la odiada Alemania. La joya de la geometría que hoy ocupa un lugar de honor en la historia del diseño futbolístico.

Ina Franzmann apenas sabía nada de balones cuando en 1984 fichó por Adidas como asistente de diseño. Su formación y su bagaje profesional previo se remitían a la alta costura. Sin embargo, pronto empezó a cautivar a los altos mandos de Herzogenaurach, atrapados por entonces en uno de los momentos más críticos para la compañía. Mientras Horst Dassler se debatía entre llevarse o no la producción a Extremo Oriente, Nike y Reebok ganaban posiciones. Y mientras Hummel presentaba en el Mundial de 1986 la camiseta de Dinamarca, la primera con un estampado gráfico completo, los creadores de Dassler seguían instalados en el conservadurismo. Quizá por eso fue el mismo Horst quien dio la orden de que la camiseta de Alemania para la Eurocopa'88 incorporase, por vez primera, los colores de la bandera. Aquel encargo pasó a manos de Franzmann. Su departamento apenas contaba con

cuatro personas, pero también asumiría la petición holandesa. «Manejábamos distintas opciones y pensamos en qué selección encajarían», ex-

«Parecemos peces dorados, pero mientras ganemos la mantendremos», dijo Van't Schip

La víspera de la final, Michels llevó al equipo a un concierto de Whitney Houston plicó Jürgen Rank, por entonces un aprendiz, hoy jefe de diseño en Adidas. Para Holanda quedaría la detonación de motivos geométricos. Técnicamente se denominó Ipswich Template, en honor al club de la Premier League, uno de los 29 equipos que aquel año se animaron con ella. También la URSS, aunque en los dos duelos directos frente a los campeones vistiese otra versión en blanco bañada de clasicismo. «Si hoy asumes una decisión tan extrema, la gente enloquecería en las redes sociales» sostenía Rank.

Desde el momento en que Marco van Basten giró su tobillo derecho, casi de espaldas a puerta, para conectar aquella fabulosa volea ante Rinat Dasaev (2-0), la camiseta naranja se convirtió en referencia y fuente de inspiración. Un Santo Grial para los coleccionistas, fascinados por la combinación entre su majestuosa simetría y el impacto de los tonos naranja. Su leyenda se mantiene ajena a las reticencias de los campeones, que veían en ella simples escamas. Pero es que aquel equipo, más allá de la creatividad, fluidez y versatilidad de su juego, rara vez cumplió con lo que de él se esperaba.

Van Basten, por ejemplo, meditó muy seriamenteabandonar la concentración tras su primera suplencia, en favor de John Bosman; Hans van Breukelen recetó un «¡Ojalá te mue-

ras!» a Lothar Matthäus durante la turbulenta semifinal ante la RFA, donde Ronald Koeman tampoco dudaría en limpiarse el culo con la camiseta de Olaf Thon. Tras el 1-2 en Hamburgo, la euforia era tal que Gullit solicitó permiso a Michels para organizar una fiesta, a la que invitaron incluso a los periodistas. No sólo se trataba de la revancha por el Mundial de 1974. «Los sobrios, sensatos, tranquilos y prudentes holandeses se volvieron completamente locos de alegría. Nueve millones organizaron la mayor fiesta que se había visto en el país desde la Liberación», escribe David Winner en Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Football (Bloomsbury, 2001). Los más de 50.000 hinchas que invadieron Múnich para disfrutar de la final en directo gritaron hasta enronquecer: «Devolvednos nuestras bicicletas». Era su peculiar desquite, cuatro décadas postergado, ante el terror nazi. Tras aquellos cinco partidos, Holanda jamás volvió a lucir aquella fantasía en poliéster y algodón naranja.



# «No soy el mejor mecánico, sólo soy el más viejo»

CICLISMO. Alejandro Torralbo, 45 años en activo, trabaja con Pogacar y antes con Indurain, Olano, Contador, Sastre o Valverde

#### PABLO DE LA CALLE

El mejor mecánico del mundo empezó a trabajar a los nueve años. Acudía todos los días al taller, sólo paraba los domingos, a las 12 del mediodía, para ir a misa. Alejandro Torralbo (Villanueva de Córdoba, 1962) creció entre arandelas, alicates, tuercas y lubricantes de cadenas. «Salía corriendo de la escuela de mi pueblo y me iba a ayudar a mi tío, que tenía un local de reparación de bicis y motos. Allí estaba siempre, incluidos los fines de semana; de eso hace más de 50 años. Aquellos tiempos nada tienen que ver con los de ahora», advierte el técnico de UAE, formación liderada por Tadej Pogacar y Juan Ayuso.

El álbum de Torralbo es un tesoro, con fotos de Indurain, Rominger, Olano, Ullrich, Juan Fernández, Chava Jiménez, Valverde, Contador, Sastre, Sagan, Basso... También hay recuerdos de su paso por los equipos Clas, Mapei, Banesto, Festina, Coast, Bianchi, Cervélo, CSC, Saxo Bank, Tinkoff o Katusha. Desde hace cuatro años trabaja para el UAE. Ha cubierto 43 Vueltas a España, 28 Tours de Francia y 24 Giros de Italia. Es un fijo de la selección española, ha sido testigo directo de tres Juegos Olímpicos (Atlanta, Londres y Río) y de 29 cam-

peonatos del mundo. Por sus manos pasaron las bicicletas de los campeones Olano, Freire y Valverde.

«Comencé en el ciclismo a los 16 años, con Miguel Moreno, primo de mi madre, que era director del equipo Peña Manzaneque. En mi casa no querían que siendo tan pequeño estuviera por ahí con los ciclistas, pero al final me dejaron salir. En 1980 me fui a la Vuelta a España con el equipo Chocolates Hueso. Luego me llamó José Manuel Fuente, Tarangu, para el equipo Clas y desde ahí hasta ahora. Al principio trabajaba a diario, sólo descansaba el domingo para ir a misa. Creo me equivoqué, tenía que haber estudiado. Empecé BUP y lo dejé por las bicis. Llevo en este mundillo desde siempre... Es lo que hay», dice.

Y lo que hay es un cúmulo de vivencias impagables. A sus 61 años es un emblema del ciclismo. En Face-

Alejandro Torralbo ajusta un manillar en una tienda de bicicletas en el pueblo asturiano de Lugones. JORGE PETEIRO

bock han creado la página Fans de Alejandro Torralbo. «Eso es cosa de unos gallegos que me quieren mucho. Ellos aseguran que soy el mejor mecánico del mundo, pero yo no soy el mejor, solo soy el más viejo», incide el técnico que vive en La Fresneda (Asturias).

Torralbo asegura que ahora el ciclismo es menos familiar: «Antes te ocupabas de la limpieza, de la puesta a punto, de la presión de las ruedas, de la altura del sillín, etc. Ahora todo es diferente, trabajamos con los biomecánicos que te aconsejan en el uso de manillares, bielas, retroceso... Los mecánicos españoles siempre teníamos buen cartel, pero ahora los fabricantes nos miran de reojo, porque dicen que nosotros reparamos todo, no como otros, que cuando una pieza se rompe la tiran y buscan otra nueva. En el UAE hay más de 100 personas, con gente de 22 países, es como una empresa. Somos 11 mecánicos, parecen muchos, pero no es así, porque, a veces, hay dos carreras por semanay, además, tenemos que preparar el material en un centro que el equipo tiene cerca de Milán».

Ahora, todo está medido y planificado para obtener el máximo rendimiento. Una labor que ha situado al UAE en la cima. «Pogacar es un fenómeno. Nunca conocí a nadie igual. Él dice una cosa y la hace. Trabajo con él desde 2021. Está muy pendiente del mantenimiento, pregunta por la presión de las ruedas, por los desarrollos... Es un campeón en todos los aspectos, tanto dentro como fuera de la carretera. El año pasado estuve con él en Tirreno-Adriático, París-Niza, Strade Bianche y Tour de Francia. Hicimos la última Volta a Catalunya y le acompañaré en la concentración de Sierra Nevada», señala,

El mecánico andaluz también valora la gran progresión de Ayuso. «Juan

«Empecé con nueve años, trabajaba todos los días, sólo paraba para ir a la misa del domingo»

#### Ha trabajado en 28 Tours, 43 Vueltas, 24 Giros, 29 Mundiales y tres Juegos Olímpicos

es muy completo. Recuerdo que la primera vez que coincidí con él me sorprendió que llevara las manetas de la bici hacia dentro y para abajo. Yo le decía que no entendía porqué las llevaba así, pero él me contestaba: 'Así tengo cinco vatios menos por la aerodinámica'. Ahora la UCI ha cambiado las normas y no permiten que se inclinen más de 10 grados. Ayuso no ha sido el primero en meter las palancas, recuerdo que Sastre ya lo hacía. Ayuso está pendiente de todos los avances, se preocupa de la mecánica y de la nutrición para mejorar».

En sus 45 años en el ciclismo ha presenciado historias de todos los colores, éxitos grandiosos, escándalos de tramposos y hasta el denominado dopaje mecánico. «Eso del motor escondido en las bicis no lo he visto. No es cierto, es un invento. Me acuerdo que en una ocasión decían que Armstrong había utilizado un motor en una cronoescalada en Alpe d'Huez. Yo no estaba en su equipo, pero pude ver que su bici ni siquiera pesaba 6,8 kilos, que era lo permitido. Los mecánicos tuvieron que poner unas placas para llegar a ese peso. Si hubiera utilizado un motor, su bici pe-

Torralbo, que ha conocido a lo más granado del pelotón de las últimas cuatro décadas, tiene especial cariño a Olano, Tony Rominger y Carlos Sastre. «Con Abraham me entendía muy bien, él venía de la pista y eso se notaba en los aspectos técnicos. Estuve con él en el Mundial de Duitama, en 1995, el que ganó con la rueda pinchada. Todavía mantenemos contacto. Tony presentaba dos caras, como co-



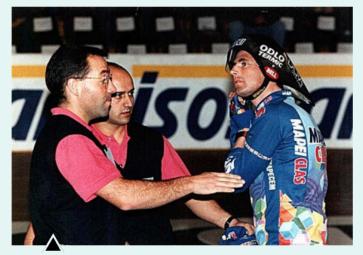

Con Rominger y el masajista Torrontegui, en el Récord de la Hora de 1994. A. T.

Junto a Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia de 2008. A.T.





Sentado con Alejandro Valverde, vencedor del Mundial de 2018 . A. T. rredor tenía una mentalidad suiza, pero fuera de la carrera era muy atento, le encantaba correr con lluvia. Con Carlos tengo una gran relación, tiene muchos valores, es una persona acojonante, siempre ha estado muy atento con mi familia. En mi casa guardo una bicicleta suya. Su triunfo en el Tour ha sido lo más guapo que me ha pasado en el ciclismo. Casi nadie creía que podía ganar un Tour, pero lo ganó. Puedo presumir de haber inflado las ruedas de su bici», bromea.

El técnico cordobés también destaca la profesionalidad de Contador. «Con Alberto coincidí en el Saxo Bank. Se preocupaba de todos los detalles, de cómo mejorar la aerodinámica y aumentar la velocidad. Sabía mucho

«Eso del motor escondido en las bicis no lo he visto. No es cierto, es un invento»

#### «Nunca vi a nadie como Pogacar... Olano, Rominger y Sastre fueron especiales para mí»

de mecánica y se interesaba hasta por las cintas del manillar. Era como un piloto de motos. Si en los entrenamientos escuchaba un ruido raro de la bicicleta me lo contaba para solucionarlo. El ciclismo era y es su pasión. Para mí, Alberto es un ejemplo».

La empatía de Contador contrastaba con la frialdad de Jan Ulllrich: «Estuve con él en 2003, en el equipo Bianchi, que heredó la estructura del Coast de Juan Fernández. Era un corredor que hablaba poco, un tanque».

Torralbo sólo coincidió con Indurain en los Mundiales, llegó al Banesto por petición propia de Abraham Olano, cuando el navarro ya se había retirado: «Yo estaba con Miguel sólo una semana al año, con la selección, el resto del tiempo era nuestro rival. Es buena gente y de eso te das cuenta nada más verlo. Proviene de una familia trabajadora y eso se nota en su capacidad de sacrificio. Recuerdo que no le gustaba mucho el manillar de las bicis de contrarreloj».

El corredor más singular con el que ha trabajado fue José María Jiménez: «Chava era capaz de lo mejor y de lo peor. Cuando me decía: 'Alejandro, mañana ponme las ruedas voladoras', ya sabía que iba a haber tarde toros. Era un genio. El Curro Romero del ciclismo. Cuando estaba bien no había nadie que lo parara. Yo le decía que era un escalador con un cuerpazo de rodador. No podía con las contrarrelojes, yo le ponía un manillar de cabra, pero él me insistía en que se lo quitara porque para lo que iba hacer no le merecía la pena».

Torralbo, el incomparable mecánico de manos prodigiosas.

## Van der Poel arrasa otra vez en Roubaix

#### P. DE LA CALLE

«Esta carrera es una mierda, pero volveré para ganarla». Bernard Hinault definió como nadie la frustración, masoquismo y venganza que genera la prueba más tremenda. El infierno adoquinado de la París-Roubaix cautiva por la exigencia de esfuerzos supremos en una interminable lucha por la supervivencia. Una agonía superlativa que encumbra héroes como Mathieu van der Poel (VDP), el fenómeno neerlandés, que ayer reeditó triunfo en el emblemático velódromo que corona la clásica del martirizante pavés.

VDP voló en una superficie que castiga los brazos y las piernas con un traqueteo constante y que nubla la mente por un suplicio interminable de 259 kilómetros, 55.7 de ellos adoquinados, repartidos en 29 segmentos.

Van der Poel derrotó a sus enemigos con sólo dos ataques. El primer órdago lo lanzó en el Bosque de Arenberg, una zona simbólica del ciclismo más extremo, que ayer estrenó una polémica *chicane* para ralentizar la entrada en la zona empedrada. Allí, a 94 kilómetros para la meta, aceleró para castigar a Mads Pedersen y seleccionar la carrera. El grupo de los mejores viajaba estirado, buscando las escapatorias de hierba en los sectores de pavés.

El segundo desafío llegó a falta de 59 kilómetros, en Orchies, una zona de piedra catalogada con cuatro estrellas. Con las manos firmes sobre el manillar, con la vista clavada en el horizonte, VDP inició otra cabalgada fantástica. Los enemigos de La Bestia intentaron la neutralización, pero pronto desistieron. La venta en Carrefour de l'Arbre era de tres minutos. El público ovaciona al fugado. Por detrás peleaban Philipsen, Pedersen y Politt por entrar en el podio. Philipsen, compañero de VDP en el Alpecin, fue segundo –como en la edición de 2023- y Pedersen, tercero.

Van der Poel, que defendió el título de 2023, sigue adornando su palmarés en las grandes clásicas. Ya suma seis triunfos en *Monumentos*: dos París-Roubaix, tres del Tour de Flandes (2020, 2022 y 2024) y una Milán-San Remo (2023). Los últimos que encadenaron Tour de Flandes y París-Roubaix en el mismo años fueron Tom Boonen y Fabian Cancellara.

VDP se impuso en el *Infierno del Norte* con el maillot del arco iris, como ya hizo, en 1981, Bernard Hinault, el francés que odiaba el masoquismo de Roubaix.

## LAS CORREVEIDILES

#### **POR IÑAKO DÍAZ-GUERRA**

## SUSANA GUASCH

«Mi padre, Ferreras, Florentino... Son 25 años oyendo que soy una enchufada. Nada es por mis méritos. Ojalá el próximo enchufe sea en el Caribe con buen horario». En esta vida hay que saber reírse de las bobadas. Ella lo borda.

# «Me gustaría ser la primera mujer que logra seguir presentando con 60, pero lo dudo»

«Lo tengo todo: mujer, enchufada, Ferreras, Florentino, Real Madrid TV...», suelta, con esa ceja levantada tan suya, y se parte de risa. Porque Susana Guasch (Barcelona, 1979) lleva 25 años escuchando los mismos ataques y se toma con sorna hasta los más desagradables. Es pura genética, como sabe cualquiera que haya tratado a su padre, Tomás, leyenda del oficio. Lo que esas personas también saben es que Susana no cogió atajos para convertirse en una de las periodistas deportivas más exitosas de España, presentadora por partida doble en Movistar+ [Noche de Champions, con los cuartos de final de esta semana ya en la cabeza, y Deporte Plus+]. «No me puedo quejar de nada y si a cuatro capullos les caigo mal, que así sea», relativiza mientras toma un capuccino y añora un cigarro en una terraza de Aravaca. Pregunta. ¿Sigue bajo sospecha?

Respuesta. Sí, hijo, sí. Desde los 19 años llevo escuchando que estoy enchufada. Ahora tengo 45 y sigo enchufada. ¿Qué suerte, no? Toda una carrera gracias a los demás, sin ningún mérito... En fin, igual algo sé hacer porque si me enchufan como astronauta, el cohete no despega. He remado muchísimo para llegar aquí. Imaginate cuánto me ha enchufado mi padre que nunca hemos trabajado en el mismo medio. Empecé a trabajar en primero de carrera y la única vez que se metió fue para la última beca. Ahí llamó a Antonio García Ferreras para que entrara en la SER de Madrid. Cuando terminó la beca de tres meses, me volví a Barcelona v ahí acabó mi aventura como enchufada.

P. Pero Ferreras volvería a llamarla.

R. Al año y medio, el club tomó el control de Real Madrid TV y quería gente nueva. Me llamaron e hice un casting sin muchas ganas, porque estaba bien en Barcelona. Ya había probado la aventura de Madrid y pensaba ganarme la vida en mi ciudad, con mi familia y mis amigos, pero hice el casting, me cogieron y hasta hoy. He estado con Antonio García Ferreras, que es mi verdadero padre periodístico, desde 2003 hasta 2018 que me fui a Movistar. Se tendría que haber casado conmigo y no con Ana Pastor. Ahora lo de mi enchufe está cambiando otra vez.

**P.** ¿En qué sentido?

R. Ahora soy una enchufada de Florentino Pérez. Primero mi padre, luego Ferreras y ahora él. Nada es por mis méritos. Nunca. Siempre que logro algo es porque alguien me ha colocado ahí. Estoy esperando ya quién será el próximo. A ver si esta vez me enchufan en una embajada en República Dominicana con un buen horario.

P. Otra etiqueta que no se quita es la

R. Ya, por ese paso por Real Madrid TV. Me da rabia porque, siendo de Barcelona y habiendo trabajado allí seis años en los que no me pagaban ni para el autobús, la oportunidad me la da el Madrid y no el Barça. Hubiera ido encantada a Barça TV, porque buscaba trabajo y no quería mudarme, pero el que apuesta por mí es Ferreras. No fue mi decisión o algo que yo persiguiera. Al poco tengo la suerte de estar trabajando con él justo en el momento en que se va a dirigir La Sexta y nos lleva a más de la mitad. La gente ve Real Madrid TV como una mancha en el currículum, pero fue el año y medio más emocionante de mi carrera.

P. Pero madridista sí es.

R. Soy del Espanyol y no es secreto. P. No sé si eso va a disipar las dudas...

R. No todos los del Espanyol somos del Madrid, como no lo son todos los que trabajan en Real Madrid TV. Es un trabajo, te dan la oportunidad y hay que cogerlo, especialmente a esa edad. No sólo no me avergüenzo sino que estoy muy agradecida de haber podido trabajar allí. Además entré con un acento catalán bestial y eso a Ferreras

todavía le ponía más [risas]. P. Conoció así otra cara del fútbol.

R. Hice una gira increíble de 17 días con Florentino y los galácticos. Comíamos con ellos, salíamos a cenar con ellos en el mismo restaurante... Fue una experiencia inolvidable. Se me ha quedado más grabada que un Mundial. Y

aun así, ¿sabes qué vestuario es con el que mejor me he llevado?

R. El del Barça. No sé si hay muchos periodistas en España que puedan decir que tienen una camiseta entregada en mano por Leo Messi. Me la dio sabiendo que soy del Espanyol y los demás periodistas me decían: «¿Cómo es posible que te la dé a ti, que ni siquiera eres del Barça como nosotros?». Tenía también muy buen rollo con Ronaldinho, nuestras copas y cigarritos cada jueves en la sala Bikini. Ahí estaban Deco, Laporta, Rijkaard... Ese vínculo con el Barça la gente no lo conoce.

P. En estos 25 años de carrera, ¿ha notado una mejoría en la situación de la mujer en el periodismo deportivo?

R. Hay mucho avanzado, pero no está todo conseguido. No se puede permitir que haya una brecha salarial entre un hombre y una mujer que hacen la misma función, faltan mujeres en puestos de responsabilidad y está el tema de la edad en televisión. Yo no he visto a una mujer presentar un programa deportivo con 60 años. Hombres, muchísimos. Ellos se jubilan, a nosotras nos jubilan. Pienso mucho cuándo será el día en que me den la patada. Todavía no, pero me la van a dar, no tengas duda. Nada me haría más ilusión que ser la primera mujer que consigue seguir presentando con 60.

P.¿Lo ve posible?

R. Lo dudo mucho. Por si acaso, pienso en otras cosas. Soy muy fan de Rafaela Pimienta [agente de Haaland]. Quién sabe, igual ahora que viene Mbappé me puedo convertir en Susana Pimienta. No todo acaba en la televisión, pero da rabia pensar que tienes fecha de caducidad por ser mujer. En la tele parece que todo son flores, pero es una carrera que exige sacrificios. P. Uno es la esclavitud del físico para las mujeres. ¿Cómo lo lleva?





**P.** Muchas periodistas deportivas son hoy *influencers* con muchos seguidores en redes sociales por contenidos no relacionados con el trabajo.

R. Yo no llego y me sientan en un plató de televisión. Hasta lograr eso, me he comido muchísimas guardias y muchísimos entrenamientos. No lo cambiaría porque es lo que te curte y te da contactos y respeto. En este mundillo me han respetado siempre, no tengo una mala experiencia de machismo y tengo esa suerte porque me he comportado como uno más y no he dado motivos para que no me respetaran. Para acabar con el machismo hay que empezar por respetarnos nosotras mismas. P.¿Cree que estas periodistasinstagramers no se respetan? R. Ves cantidad de chicas que se dedican al periodismo deportivo y con esto de Instagram es tremendo. Es verdad que o estás un poco activa en redes o no te comes un colín. pero no hasta el punto de que llega el verano y cuelgo una foto en tanga saltando de un barco. ¿Perdona? ¿Qué es eso para una periodista? Me siguen jugadores de fútbol, mucha gente del gremio y no pierdo de vista que estoy en un mundo de hombres. No voy enseñar el culo o media teta en redes sociales cuando me sigue gente con la que trabajo y quiero que me valore como periodista. ¿Por qué Ko-

ke tiene que saber cómo es mi culo o Pedri cómo son mis tetas cuando mañana vaya a entrevistarles? No me parece de recibo. Tenemos que empezar a respetarnos nosotras mismas.

**P.** El tema es que hacerlo funciona.

R. Claro. Cuanto más enseñes, más gente atraes. Cuantos más seguidores, más jefes que te dan cancha. Pero conmigo que no cuenten para eso. Además, es una apuesta cortoplacista porque cuando tengan un hijo o se relajen o simplemente ya no les apetezca alimentar eso, muchas de estas periodistas se darán cuenta de golpe de que lo que importaba era su culo y no su curro. Es una cosa bastante jodida.

P. Tiene una cantidad de *haters* que no se corresponde con su perfil ni su trabajo. ¿Crece ese odio por ser mujer?

R. Cada vez hay más mujeres en el fútbol, pero es cierto que la periodista deportiva sigue bajo sospecha. Desde que apareció Twitter cualquier barba-

ridad tiene cabida y para hacer caso a analfabetos y maleducados, paso. Si no, me volvería loca. Es más un problema de redes que de la vida real.

R. ¿En la vida real no tiene problemas? R. Nunca se me ha acercado nadie y me ha dicho que no tengo ni idea o que no pinto nada en la tele. Lo más que me han cantado algunas veces en un campo es: «Rubia, coqueta, enséñanos las tetas».

P. Bueno, algo es..

**R.** Sí, pero si tú le das importancia es peor. Te giras, les miras como si fueran tontos y te ríes. No les das carnaza y ahí queda. No es el insulto y el acoso constante de redes sociales.

**P.** Su mayor polémica fue cuando criticó a Pep Guardiola y discutió por ello con Jorge Valdano.

**R.** Se hizo viral porque cómo te atreves tú, una mujer, a llevar la contraria a un señor con la experiencia y la sabiduría de Valdano. Para mí, Jorge es el mejor, pero no estoy de acuerdo en todo lo que dice. Cierta gente no pudo entender que yo me atreviera a tener otra opinión que, por cierto, sigo teniendo. No dije que Guardiola fuera un fracasado. A algunos les sorprenderá, pero sé contar los títulos que tiene. Lo que dije fue que hasta ese momento, que aún no había ganado con el City, iba de fracaso en fracaso en Champions. P. La palabra fracaso siempre es polémica en el deporte.

R. El diccionario dice que fracaso es un hecho inesperado y adverso. No sé qué tiene de raro que aplique eso a los 12 años que estuvo Guardiola sin ganar la Champions con todo lo que tenía en Bayern y City. Para mí eso es un fracaso como lo es que el Madrid estuviera 32 años sin ganar la Copa de Europa. P. ¿Hay miedo a molestar en el periodismo deportivo actual?

R. Puede ser. Yo tengo la mala costumbre de preguntar lo que me da la gana y asumir que el protagonista contesta también lo que quiera. Eso no se puede perder. El periodismo tal y como lo conocimos ya no está. No me dedicaría a esto si volviera a nacer. Me enamoré del periodismo de mi padre, viendo fotos en blanco y negro de él entrevistando a Maradona sentados en la acera. Los futbolistas ya no se fían de nosotros, no puedes llamarles porque les incomodas... El periodismo deportivo como lo conocimos ha muerto.

**P.** En radio, fue una pionera entre las mujeres tertulianas.

**R.** Empecé con Ángel Rodríguez en Onda Cero y he seguido desde entonces. **P.** Se dice que Onda Cero le ofreció presentar *Radioestadio Noche* y convertirse así en la primera mujer en dirigir uno de los programas deportivos nocturnos. ¿Es cierto?

R. Sí, además me lo ofrecían en solitario, no con un hombre al lado que te vigile. Lo rechacé porque me pilló con dos niños pequeños a los que me obligo a llevar al cole porque la mayoría de días sólo los veo ese rato. Teniendo que estar en pie a las 7,30 no podía aceptar un trabajo en el que cada noche me iba a dormir a las tres de la madrugada. Era inviable... para una mujer. Para un hombre visto está que no.

**P.** Hablaba al principio de Florentino, ¿qué relación tiene con él?

**R.** Una muy buena. Le aprecio muchísimo desde hace mucho tiempo, me

#### **FERRERAS**

«Le ponía mi acento catalán en Real Madrid TV. Es mi padre periodístico, tendría que haberse casado conmigo y no con Ana Pastor»

#### **PERIODISTAS**

«Es tremendo lo que muchas cuelgan en Instagram. ¿Por qué tiene que saber Koke cómo es mi culo o Pedri, mis tetas? Hay que respetarse»

# ONDA CERO «Rechacé ser la primera mujer en presentar un programa nocturno. Era inviable con dos

hijos pequeños»

ha tratado siempre estupendamente y, aunque hay que saber tratarle, no he tenido nunca un problema con él. Pero es que tengo la suerte de no tenerlo ni con Florentino ni con Enrique Cerezo ni con Ángel Torres. Con Laporta, éramos amigos, pero esa amistad murió cuando murió el Laporta persona para ser el Laporta presidente del Barça. Tengo la suerte de tener el cariño de la mayoría de gente del fútbol con la que me he cruzado.

**P.** Florentino, Ferreras, Messi... No elige mal sus amistades.

R. Tengo imán para llevarme bien con la gente y, además, es parte de mi trabajo. Ser periodista es tener contactos. Incluso me cae fenomenal Luis Enrique, que algunos dicen que le odio. ¡Cómo voy a odiarle si él me dio la Antena de Plata!

P. Indirectamente...

R. La gané el año en el que se monta el pollo por mis entrevistas con él tras los partidos de Champions del Barça. Se generó un morbo enorme alrededor de ellas y debe ser la única vez que han premiado a un entrevistador a pie de campo. Era borde, pero siempre se portó correctamente conmigo y me merece la mayor de las simpatías.

P. Algún enemigo tendrá.

**R.** Eso espero. Si le gustas a todo el mundo, algo no estás haciendo bien. No me gusta pasar desapercibida, como se puede ver. Tengo personalidad y alucino con la capacidad de aguante que tengo. Aunque últimamente dudo si merece la pena. No se pueden escuchar barbaridades todos los días y esto es algo que el mundo del fútbol debería aprender de una santa vez.



## Fútbol de secano

La final de Copa constató una de las características del fútbol español: la carestía goleadora. En conjunto, 43 disparos con ánimo de gol, con sólo 12 entre los tres palos, no sirvieron más que para, tras un encuentro vibrante pero romo, acabar citándose ambos equipos en el punto de penalti. Y, una vez allí, encomendarse cada cual a la Providencia o a la suerte. A Dios o al Azar, reencarnados en los porteros, seres elevados entonces a la cima de la evolutiva cadena balompédica.

Un marcador abundante se presta al símil meteorológico: un chaparrón, un diluvio de goles... La deficiencia anotadora remitiría a la pobreza de precipitaciones. Hablaríamos de un partido, de un fútbol de secano.

Se siguen marcando goles, faltaría más. Pero el gol ha retrocedido en la Liga española. La temporada pasada fue pluviométricamente la más seca en lo que llevamos de siglo. Los 23 goles de **Robert Lewandowski** supusieron la menor cifra desde que, en la 2001-2002, **Diego Tristán** marcara 21.

Este curso pinta aún más árido. A falta de ocho partidos para el cierre, será difícil que Bellingham, **Budimir** o **Dovbyk**, con 16 tantos, lleguen siquiera a esos 23. Menos aún **Mayoral** (15) y **Morata** y **Sorloth** (14). El gol es la piedra preciosa, el mineral raro, el diamante, el litio del juego. Y cuanto más escasea, más valor adquiere. Lo mismo que quienes lo producen.

Los goleadores suelen protagonizar los fichajes más caros y reciben los salarios más elevados. Sus camisetas son también las más vendidas. Suscitan la admiración mayor y generan la idolatría máxima. Todos los niños, o casi, quieren ser goleadores. Ninguno sueña con, por ejemplo, ser lateral izquierdo. Pero sí, no pocos, portero, la posición opuesta a la de goleador, porque el encargado de evitar los tantos rivaliza en vistosidad e importancia con el elegido para materializarlos. No goza, sin

embargo, de la misma cotización en el mercado y, generalmente, del mismo o similar sueldo en la plantilla.

Los goles marcados y los recibidos atañen a todo el equipo. Pero, resumiendo, personalizando, los primeros son obra principal v más frecuente del ariete; y los segundos, responsabilidad final del guardameta. Un viejo axioma sostiene que los delanteros ganan partidos, y los defensas, Campeonatos. ¡Hombre! No se ganan Campeonatos sin ganar partidos, eso es de cajón. Pero la afirmación no carece de fundamentos estadísticos.



Jude Bellingham. EFE

En el norte, el centro y el sur de la tabla, las clasificaciones suelen poseer una relación más directa con los goles recibidos que con los anotados. En la pasada campaña, el Madrid marcó cinco goles más que el Barça, pero encajó 16 más. Ahí estuvieron los 10 puntos de diferencia a favor de los de **Xavi**. En lo que llevamos de la actual, el Barça sólo ha metido cinco goles menos que el Madrid, pero le han endosado 14 más. Ahí residen los ocho puntos de ventaja de los de **Ancelotti**, que han mantenido a cero su portería en 15 de las 30 jornadas. Datos parecidos y extrapolables rezan para los demás puestos clasificatorios. Los goles en contra pesan más que los goles a favor.

Otra cuestión climática. También en el fútbol nunca llueve a gusto de todos.

**12** DXT



La jugadora española Lysa Tchaptchet, el pasado sábado, sobre el parqué del Pavillón Municipal de Deportes do Porriño. ROSA GONZÁLEZ





En un viaje a Camerún, la líder de la selección española de balonmano, nacida allí y criada en Navarra, descubrió que sus antepasados africanos ya pisaron el 40x20

# El abuelo jugó en Yaundé

#### **JAVIER SÁNCHEZ**

DNI

**2001.** Nace en

Yaundé, la capital

de Camerún. 2006.

Emigra junto a su

familia a Villava,

balonmano. 2019

Debuta en División

Ficha por el Vipers

Navarra. 2008

Empieza en el

de Honor. 2021.

de Noruega.

En un viaje para visitar a su familia en Yaundé, la capital de Camerún, Lysa Tchaptchet descubrió que hay cosas que se llevan en la sangre. Para entonces ya estaba más que asentada en Villava, muy cerca de Pamplo-

na, y había empezado a disfrutar del balonmano en el Beti Onak, el equipo del pueblo. Sus padres nunca pisaron el 40x20 y pensaba que su pasión había surgido de la nada, como tantas. Pero en un cajón de la casa de sus abuelos en Camerún se enteró de la tradición que le empujaba. «Fue casualidad. Encontré un libro de mi abuelo, lo abrí y vi que tenía dibujadas un montón de jugadas de

balonmano. Resultó que había jugado muchos años de su vida antes de ponerse a trabajar. No fue internacional, pero estuvo en el equipo de la capital. Por desgracia cuando me enteré ya había fallecido», explica Tchaptchet sobre ese hallazgo iniciático.

Pregunta. ¿Influyó esa tradición en sus inicios en el balonmano?

Respuesta. ¿Quién sabe? Lo llevaba en la sangre. Mi abuelo era muy alto y esa parte, la genética, es importante. En realidad, yo empecé a los siete años porque mi madre me dijo que

tenía que hacer deporte. En Villava sólo podía escoger entre ciclismo [es el pueblo de Miguel Indurain] o balonmano y no me veía sobre la bici. Al principio el balonmano no me gustó. En benjamines jugaba en un equipo mixto y los chicos eran muy brutos, pero cuando pasé a alevines, a un equipo femenino, empecé a disfrutar.

Hoy Tchaptchet, a sus 22 años y con sus 1,85 metros, es una de

las mejores pivotes del mundo, referente del Vipers Kristiansand noruego que ha ganado las dos últimas Champions y líder de España. En pleno relevo generacional, con la selección ha vivido dos decepciones en el último Mundial y el último Europeo,

pero esta semana intentará desquitarse en el Preolímpico de Torrevieja ante Países Bajos, República Checa y Argentina. Son cuatro equipos, van dos a los Juegos de París: una misión complicada. «Estuve en el pasado Preolímpico y aunque era una niña ya viví la tensión. Es un torneo muy complicado. Esta vez además mi rol ha cambiado mucho en la selección», comenta Tchaptchet, el nombre sobre el que se sustenta el futuro.

De aquellas guerreras que se colgaron el bronce en los Juegos de Londres 2012 con aquel apodo como estandarte ya no queda nadie y ahora hay varias internacionales nacidas este siglo. Junto a Tchaptchet, Paula Arcos, compañera suya en Noruega,

«Fue casualidad. Yo ya jugaba y supe que mi abuelo estuvo en el equipo de la capital»

Danila So Delgado o Ester Somoza, de sólo 19 años. En el grupo podría estar la hermana pequeña de Tchaptchet, Lyndie, lateral de 18 años que ya ha debutado con la absoluta, pero tendrá que esperar. «Es muy joven, pero ya juega muy rápido, a su edad yo no tenía su habilidad. En su posición hya mucha competencia en España, no lo tiene fácil», apunta la pivote.

P.¿Fue el balonmano un medio de integración a España?

R. Diría que no, la verdad. Yo llegué a España a los cuatro o cinco años y cuando empecé en el balonmano ya estaba integrada. No tengo muchos recuerdos, pero siempre me explican que en un curso ya dominaba el castellano, que no me costó. Todo lo que recuerdo de esos años es muy grato.

El padre de Tchaptchet es un físico que decidió instalarse con la familia en España, concretamente en Navarra. Difícilmente sabría que su hija Lysa duraría poco en Villava. En cuanto destacó con el Beti Onak, a los 17 años, la fichó el Elche y en sólo dos temporadas ya daba el salto a Europa. «No sé qué me deparará el futuro, pero mi casa está en Villava. Yo me siento muy villavesa, soy muy villavesa», finaliza Tchaptchet.

#### AGENDA

#### 8 - 14 ABRIL

#### LUNES 8



TENIS. Torneo de Montecarlo, hasta el 14 de abril. En Movistar

#### MARTES 9



menino. España-República Checa (19.00 horas). En TVEI.

#### MIÉRCOLES 10



Atlético de Madrid-Borussia Dortmund (21.00 horas). En Movistar.

#### JUEVES II

BALONCESTO. Euroliga. Zalgiris-Real Madrid (19.00 horas). En Movistar.

GOLF. Masters de Augusta, hsta el día 14. En Movistar.

#### **VIERNES 12**

FÚTBOL. Liga. Betis-Cádiz (21.00 horas). En GolTV y Movistar.

BALONCESTO. Euroliga. Lyon-Barcelona (20.00 horas). Partizán-Valencia (20.30 horas). Bolonia-Baskonia (20.30 horas). En Movis-

#### SÁBADO 13

FÚTBOL. Liga. Atlético de Madrid-Girona (14.00 horas). Vallecano-Getafe (1615 horas). Mallorca-Real Madrid (18.30). Cádiz-Barcelona (21.00 horas). En Movistar y Dazn.

BALONCESTO. Liga Endesa. Obradoiro-Manresa (18.00). Murcia-Palencia (18.00). Tenerife-Bilbao (20.45). Unicaja-Zaragoza

(21.00 horas). En Movistar.

#### **DOMINGO 14**

FÚTBOL. Liga. Las Palmas-Sevilla (14.00). Granada-Alavés (16.15). Athletic-Villarreal (21.00). R. Sociedad-Almería (21.00). En Movistar y Dazn. Lunes: Osasuna-Valencia (21.00). En Dazn.

MOTOGP. G.P. de las Américas (21.00). En Dazn.

ciclismo. Clásica Amstel Gold Race. En Eurosport. BALONCESTO. Liga Endesa.

Baskonia-Breogán (12.30). Girona-Barcelona (17.00 horas). Gran Canaria-Andorra (18.00). Madrid-Joventut (18.30). Granada-Valencia (18.30). En Movistar.

# GRAN MADRID



sucesos. Dos menores de 16 años investigadas por la Policía Nacional tras incendiar varias habitaciones de una residencia para madres jóvenes y maltratadas en Ciudad Lineal / PÁG. 4

## **GRAN MADRID**



Uno de los accesos al centro comercial de la Ermita del Santo, junto a la calle Sepúlveda, en el distrito de Latina. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

#### **NUEVO PLAN ERMITA**

### Viviendas con precio básico y torres de 23 alturas máximo

#### CARLOS GUISASOLA MADRID

Una hilera de desgarbadas palmeras contemplan la rutina diaria en el paseo de la Ermita del Santo. Lo llevan haciendo desde hace un buen puñado de años, ajenas a los constantes susurros alrededor del entorno en el que moran. Indiferentes ante el destino del centro comercial inaugurado en el despertar de los años 90, con esa estética art decó y cierto aroma a Miami, tan rompedor en su momento y tan agonizante desde hace demasiado, como desvela el silencio de sus entrañas. Inconscientes ante esa secuencia que arrancó allá por 2008, siendo alcalde Ruiz-Gallardón, con la aprobación de un Plan Especial para la zona, prosiguió con la aprobación de la recalificación por parte de Ana Botella (2015), dio un giro en dirección opuesta con Manuela Carmena y ahora, con José Luis Martínez-Almeida, enfilará una ruta definitiva. Impasibles ante las protestas de algunos vecinos beligerantes contra el plan urbanístico por temor a la gentrificación del lugar. Agarrados a pancartas, que asoman en ventanas y balcones, con la palabra «pelotazo» como denominador común. También hay residentes a favor que guardan prudente silencio. Las palmeras, capaces de resistir un huracán, tienen sus días contados en este rincón del distrito de Latina con privilegiadas vistas a Madrid Río. En breve, les tocará hacer las maletas.

GRAN MADRID ha tenido acceso en exclusiva a las líneas maestras del proyecto casi definitivo para el entorno de la Ermita del Santo que, modificado tras considerar algunas de las demandas vecinales, será aprobado el 30 de abril, fecha del próximo Pleno del Ayuntamiento. Saldrá adelante con los 29 votos del PP y, está por ver, si con el apoyo o la abstención de alguna fuerza más. De Cibeles pasará a la Comunidad, que es el órgano que tiene la última palabra sobre el asunto.

Ahí concluiría la tramitación urbanística y se iniciaría la gestión de su desarrollo por los dueños del suelo. Y es que La Ermita Shopping Center pertenece a un fondo de inversión de capital venezolano, de ahí que se trate de un plan de iniciativa privada que ha sido considerado de interés geneza Borja Carabante, introduce varios matices a partir de las reclamaciones de los vecinos. Así, se reducirá en 6.200 metros cuadrados la edificabilidad del entorno, pasando de



Vecinos de la zona, durante una de las manifestaciones. JAVIER BARBANCHO

ral para Madrid, ya que permitirá a la ciudad obtener casi un 70% de una superficie de 44.349 metros cuadrados de naturaleza particular.

Esta última propuesta, elaborada desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que encabeAumenta en 2.000 metros cuadrados la superficie para equipamientos

73.200 a 67.000 m². También se rebajará la talla máxima de las dos torres, uno de los puntos calientes, pasando de las 28 plantas que figuraban en el documento anterior a las

23 alturas que figuran en el actual. El proyecto también incluye ahora un modelo de vivienda que no estaba previsto antes: la protegida a precio básico, para gente con menos recursos. Este formato será el mayoritario entre las que tendrán protección y contará con 9.780 m² de edificabilidad, frente a los 6.100 de los pisos de precio limitado. Además, incluirá 2.000 m² más paequipamientos (6.380), que eran 4.265 m² en el plan de la legislatura anterior, con el concejal Mariano

Fuentes (Ciudadanos) al frente, que fue zancadilleado en el Pleno de octubre de 2022, tras recibir en su día más de un millar de alegaciones al someterse a información pública.

En este ámbito espacial de la Ermita del Santo, en el barrio de Los

## **GRAN MADRID**

Cármenes, será la vivienda, gran dolor de cabeza de la capital, quien tenga un papel protagonista. Se construirán 548 pisos, que pretenden atraer a nuevos residentes y, especialmente, a familias jóvenes que impulsen el entorno. Al menos esa es la idea que flota en las líneas del planeamiento. Entre los renglones de la última propuesta que ha conocido este periódico, figura una atención especial a las rentas más bajas, ya que el 29% de las residencias tendrán algún tipo de protección, pese a que el requerimiento legal es del 10%. La superficie para vivienda protegida ascenderá a 15.880 m<sup>2</sup>: el 40% irá a pisos de precio básico y el resto, a los de

Una cuestión que también generó bastante polémica fue el emplazamiento de una de las torres en el paseo de la Ermita, debido a la sombra que proyectaría sobre los edificios adyacentes. Ahora, los dos grandes bloques estarán enclavados muy cerca de la calle Sepúlveda, más próximos a las zonas verdes y alejados de los focos habitacionales existentes en la actualidad. Una recolocación del puzle, que se puede observar en la infografía que acompaña a esta información, y que complementa a la citada rebaja de 28 a 23 alturas en el entorno para urbanizar.

importe limitado.

El nuevo plan, detalla el documento, se ha diseñado según los criterios bioclimáticos que están recogidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. De ahí que las edificaciones en altura se situarán en posiciones norte-sur para garantizar una ganancia solar óptima en las viviendas du rante los meses más

fríos del año. Esto conllevará una implantación, según el texto, de una arquitectura bioclimática para configurar un barrio eficiente y sostenible. Uno de los epígrafes de esta apuesta es la futura instalación de cubiertas vegetales en las azoteas de cada una de las edificaciones.

Sobre ese arrugado complejo comercial y deportivo, que sobrevive deprimido tras casi dos décadas de decadencia, está proyectado un centro urbano local para resolver algunos de los déficits de la zona. Sin embargo, muchos de quienes llevan viviendo allí años, que sufrieron (y ahora disfrutan) el soterramiento de la M-30, desconfían por los problemas de gentrificación y tráfico que puede generar semejante metamorfosis. Por eso se han tenido en cuenta tantos matices en la última propuesta. «Habrá un aparcamiento de superficie que es un ámbito cerrado, y lo vamos a abrir para que los vecinos puedan transitar y generar conexión con esa zona verde que se encuentra a la espalda», avanzaba hace poco más de un mes el delegado de Urbanismo.

En ese espacio, de acuerdo con el proyecto que ha conocido EL MUN-DO, se crearán nuevas redes públicas de zonas verdes en 16.814 metros cuadrados, además de los citados más de 6.000 m<sup>2</sup> de nuevos equipamientos que, según el diseño, con-

**DATOS** 

**44.349**METROS CUADRADOS. La

superficie actual de dominio

privado en la zona, de la que

un 70% (unos 31.000) será

ganado para la ciudad.

VIVIENDAS. Las que se

construirán en el entorno

de la Ermita del Santo. De

ellas, 159 contarán con

algún tipo de protección.

ALTURAS. El límite que se

ha marcado en la última

propuesta para las torres,

rebajando las 28 plantas

del proyecto previo.

AÑO. La fecha de la

inauguración del centro

comercial, reformado en

2006. Hay instalaciones en

porcentaje de viviendas de

ese tipo que se levantarán

la zona que datan de 1985.

**40%**PRECIO BÁSICO. EI

en los 15.880 metros

para pisos protegidos.

1992

548

23

tarán con una posición preferente. De este modo, se dará continuidad al complejo deportivo de la avenida de Los Caprichos, para permitir su ampliación en una zona deportiva anexa a la instalación municipal ya existente. Está prevista la ejecución de una nueva piscina cubierta pública junto a las salas de gimnasio y fitness.

Está prevista la creación de una suerte de plaza mayor, de plazuela de barrio, y calles peatonales que conectarán las zonas verdes, el paseo de la Ermita del Santo y Madrid Río. El Teatro Goya también será reubicado y se alojará junto a la mencionada plaza, en torno a la que se fomentará la movilidad peatonal e interacción social, con enclaves comerciales, de restauración, ocio y recreo a su alrededor.

Finalmente, la última versión del plan de urbanismo contempla la construcción de un pequeño corredor verde que tendrá unos 60 metros de ancho y se encargará de conectar el parque de La Ermita del San-

to y el de Caramuel, donde habrá una reserva de 16.814 metros cuadrados de zonas verdes. Parques que enlazarán con Madrid Río a través de vías peatonales. Hasta ahora, la fecha prevista para la finalización de las obras era 2030, pero la realidad es que, en abril de 2024, aún es sólo un simple papel.

Se trata, probablemente, del último capítulo en la travesía de uno de los proyectos que más ruido ha generado en la ciudad. El empeño por revitalizar una de las zonas con más potencial de la capital que algunos interpretan como un «pelotazo». Mientras tanto, La Ermita sigue esperando su metamorfosis final

#### EL NUEVO PROYECTO DE LA ERMITA DEL SANTO

PROPUESTA DEFINITIVA



PROPUESTA ANTERIOR



LA ZONA EN LA ACTUALIDAD



FUENTE: Ayuntamiento de Madrid J. AGUIRRE / EL MUNDO



## **GRAN MADRID**

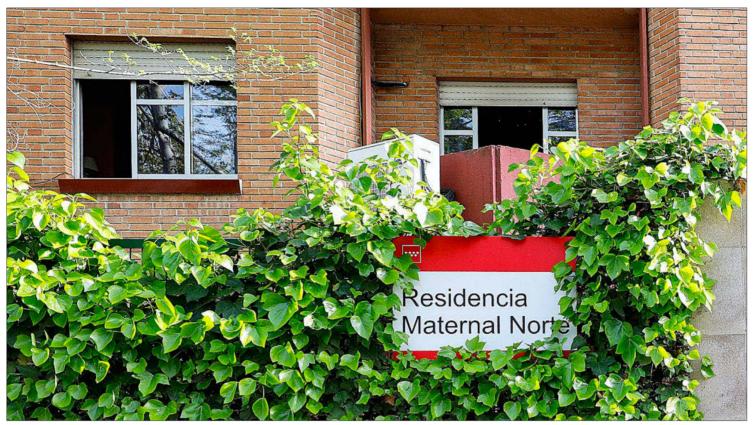

Entrada de la residencia donde se produjo el incendio en la noche del sábado, en Ciudad Lineal. SERGIO ENRÍQUEZ NISTAL

#### LUIS F. DURÁN MADRID

Dos chicas de 16 años están siendo investigadas por la Policía Nacional por causar presuntamente un incendio la noche del sábado en una residencia de la Comunidad de Madrid de Ciudad Lineal, donde se alojan madres adolescentes, embarazadas, maltratadas y mujeres vulnerables con hijos pequeños. Las dos menores españolas, una de ellas de origen marroquí, prendieron fuego a varias habitaciones y bloquearon las puertas para provocar más daño. Se trata de dos chicas que habían sido expulsadas hace poco tiempo del centro de acogida de Hortaleza por los mismos hechos y habían sido trasladadas a este recinto recientemente.

Ambas son madres de niños de meses de edad. El edificio siniestrado es el centro Residencial Maternal Norte de la calle de González Amigo, que depende de la Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Asuntos Sociales. Los bomberos han confirmado que el incendio fue intencionado y que había varios focos.

A tenor de las investigaciones policiales, sobre las 23.20 horas acu**SUCESOS** EN EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

# Dos menores incendian una residencia

Dos chicas de 16 años investigadas por causar fuego en un centro de madres embarazadas

dieron a este recinto dotaciones de bomberos, del Samur y de la Policía tras un aviso de incendio. Cuando llegaron había más 50 personas en la calle, entre mujeres con sus hijos menores y empleados. Ninguna persona resultó herida, pero las llamas calcinaron varias estancias del ala derecha de la primera planta del edificio donde residen nueve mujeres adolescentes.

Los bomberos se encontraron con varias puertas bloqueadas para acceder a las habitaciones que estaban ardiendo, por lo que indicaron, sin ninguna duda, que el fuego había sido intencionado. Una de las estancias afectadas, presumiblemente uno de

los focos del fuego, estaba totalmente calcinada, en concreto la segunda habitación a la izquierda del pasillo. De igual manera, dos estancias contiguas, en la parte derecha, estaban también afectadas. En ella había tres camas y sus colchones con unos círculos quemados, lo que los bomberos identificaron como inicio del fuego con la «actuación de un acelerante de la combustión».

Las dos educadoras de la residencia indicaron que el sábado por la noche estaban viendo la televisión en una sala junto a ocho madres adolescentes, todas procedentes del centro de menores de Hortaleza. En un momento determinado, las dos investigadas se marcharon de la habitación alegando que tenían que hablar algo. Poco después comenzó el incendio.

Las educadoras, la subdirectora y el gerente de la residencia declararon que las dos menores habían causado hechos similares en el centro de Hortaleza. Los responsables del centro indicaron que tenían recursos para alojar a las personas afectadas, por lo que no fue necesario utilizar la ayuda del Samur Social.

#### **TRÁFICO** RADARES

#### Madrid factura un millón de euros cada día con multas

#### E.M. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ingresa cerca de un millón de euros diarios por denuncias relacionadas con el tráfico y 7 de los 10 radares que imponen más multas por exceso de velocidad en la ciudad están en la M-30. Así se desprende de un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre las denuncias de tráfico formuladas el año pasado por el Ayuntamiento de Madrid.

Según AEA, el Consistorio madrileño formuló en 2023 un total de 2.603.669 denuncias de tráfico (esto es, una cada cinco minutos) por un importe «récord» de 341.363.840 euros (casi un millón al día). El número de denuncias bajó un 3,6% respecto a 2022 (que fueron 2.702.125), pero el importe de las sanciones aumentó un 1,2% (el año anterior sumaron 337.048.410 euros). Este hecho se debió a que han disminuido las infracciones leves (-13,8%), como estacionamientos prohibidos o estacionamientos en zona SER con tarjeta no válida, pero aumentaron las graves (6,7%) o muy graves (7,9%), lo que dio lugar a que el importe medio de las multas haya pasado de 124,7 euros en 2022 a 131,10 euros en 2023.

Respecto a las infracciones graves, se produjo una reducción de la cifra de denuncias por rebasar el semáforo en rojo (-18,2%) y acceder vehículos sin etiqueta a Plaza Elíptica (-53%) o a la M-30 (-31,9%), pero se incrementaron por no utilizar el cinturón (27,2%), los sistemas de retención infantil (33,8%), el uso prohibido del móvil (16,2%) y los excesos de velocidad (7,1%). El radar más activo en 2023 fue el situado en el kilómetro 4,150 de la M-30.

#### SANIDAD NUEVO ÓRGANO DE TRABAJO

# Más servicios para los mayores

Un organismo velará para garantizar una asistencia homogénea

#### E. M. MADRI

La Comunidad de Madrid creará hoy un nuevo organismo con el objetivo de mejorar la atención y garantizar que la asistencia sea homogénea en todas las residencias de mayores y de discapacidad, ya sean públicas, concertadas o privadas.

De esta forma, la nueva Comisión de Coordinación Sociosanita-

ria será un órgano de trabajo, que estará integrado por los equipos directivos y técnicos de las consejerías de Sanidad y Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que buscan lograr una mayor prevención y atención de la población mayor y dependiente.

Este órgano potenciará el modelo basado en las Unidades de Atención a Residencias (UAR) desarrollado desde la pandemia del coronavirus, para acercar la asistencia sanitaria a las personas de la Tercera Edad. Actualmente, ya trabajan un total de 23 unidades de este tipo en el Servicio Madrileño de Salud, que atienden ya a 535 centros públicos, concertados, de gestión indirecta y privados.

Estas unidades realizaron el año

pasado cerca de 218.000 consultas a los pacientes, llevaron a cabo 8.737 visitas a las residencias y administraron 57.497 vacunas

Las UAR están formadas por un total de 139 profesionales, entre médicos de familia, personal de Enfermería y farmacéuticos, técnicos en cuidados auxiliares y auxiliares administrativos. Estos profesionales trabajan en colaboración con el personal de las propias residencias, los equipos de los centros de salud y los geriatras de los hospitales.

Los facultativos contactan directamente con los enfermos, muchos de ellos crónicos, y prestan sus servicios como la atención con trastorno neuro-cognitivo, con deterioro funcional, o las que correspondan según el estado de salud del paciente.

También establecen planes de cuidados de enfermería, entre los que destacan, el tratamiento y cuidado de ulceras crónicas, incontinencia urinaria, prevención de caídas o problemas en la nutrición del paciente.

Entre sus tareas también se encuentra la de revisar el tratamiento farmacológico de los enfermos para mejorar su efectividad y fomentar la participación en programas preventivos de Comunidad Madrid.

Los grupos de trabajo de esta nueva comisión que acaba de empezar desarrollarán acciones en toda la región para crear planes de intervención adaptados a cada persona.

## **GRAN MADRID**

#### LAS CALLES DE RÉPIDE A HOY

Aquí empezaba el ensanche de Madrid hacia el norte, ése que estaba apenas urbanizado hace un siglo y de cuyas calles no podía citar mucha historia Pedro de Répide. Pero en la plaza de Alonso Martínez también terminaba el Madrid antiguo y amurallado, cuando se llamaba glorieta de Santa Bárbara –nombre que se ha trasladado a la plaza contigua a la que nos interesa-, con una puerta que así se llamaba también.

Alonso Martínez, frontera entre Chamberí y el centro histórico, es un lugar con una historia antigua y pintoresca, de la que daba pinceladas Répide en su callejero: «En las afueras de la puerta de Santa Bárbara, y en el sitio conocido por el Campo del tío Mereje, en que se halló la fábrica de tapices, estaba el campamento gitano del que habla Cervantes en La gitanilla. La fábrica real de tapices fue establecida en ese lugar por Felipe V el año 1720, trayendo de Amberes al famoso fabricante Juan Vandergoten (bueno, erratilla del cronista, que escribe Vadergoten), haciéndole primer director de ella».

Tuvo mucha historia aquella primera Real Fábrica, donde se alojó Antonio Rafael Mengs en tiempos de Carlos III, dándose a conocer como pintor de cartones para tapices junto a otro artista que labraba su fama allí: Francisco de Goya y Lucientes.

Nuestro cronista de la villa nos recuerda algunos detalles del pasado de los que hoy nos hemos olvidado totalmente: «Entre el paseo de Santa Engracia y la calle de Almagro estuvo el famoso circo de Colón, pintoresco detalle de la vida madrileña de hace treinta años, con sus pantomimas acuáticas y sus nadadoras, los éxitos de la Geraldine, las primeras prácticas hipnóticas de Onofroff y las danzas de la Bella Chiquita, que escandalizaban a la graciosísima Sociedad de Padres de Familia».

Fue en 1891, al morir Manuel Alonso Martínez, cuando por acuerdo municipal se puso su nombre a la que había sido glorieta de Santa Bárbara. Se merecía ampliamente este homenaje un personaje decisivo en el bando liberal durante nuestro agitado siglo XIX. Nacido en 1827 en Burgos, jurista, Alonso Martínez ya era diputado en las Cortes de 1854, y Répide lo subrayaba:

«Tanto se distinguió en ellas que al año siguiente, en pleno bienio progresista, fue nombrado ministro de Fomento y como tal concedió los recursos necesarios para la obra del Canal de Isabel II, iniciada por Bravo Murillo. En 1856 era gobernador de Madrid cuando las jornadas de julio, que pusieron fin a la situación política creada justamente dos años antes, y corrió verdadero riesgo al presentarse solo y a pie por las calles de la corCon su historia pintoresca –allí estuvo el campamento gitano del que hablaba Cervantes en 'La gitanilla-, esta plaza marcaba el fin del Madrid amurallado y se llamaba glorieta de Santa Bárbara.

# Alonso Martínez, del adelantado decimonónico a un enclave santanderino

**VÍCTOR DE LA SERNA** MADRID

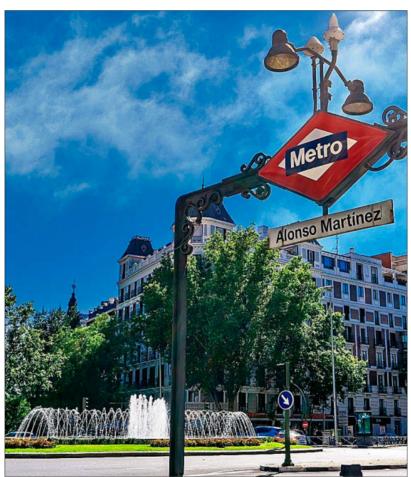

Entrada a la estación de Metro de Alonso Martínez. SHUTTERSTOCK

te». Regresó a la vida pública con la Restauración, fue uno de los redactores de la Constitución de 1876, fundador del partido fusionista, en su ala más moderada, «y por último, donde dejó su mejor memoria fue en las reformas jurídicas que dieron por resultado la promulgación del Código Civil y el establecimiento del jurado».

Un adelantado, pues, de la España moderna que tantas veces se ha puesto en marcha y tantas veces se ha topado con conflictos y dictaduras que la han frenado. Tiene, solamente desde 1994, un monumento en su plaza, esquina a Sagasta, con una escultura de bronce, obra de José Luis Parés. Sí, un adelantado cuyo nombre a los madrileños nos suele sonar sólo a estación de Metro...

Esa estación se inauguró en el año 1944, poniendo en marcha una serie de cambios de todo tipo que han ido transformando varias veces el aspecto de esta plaza de forma asimétrica. Poco después del metro se abría unos metros más abajo, ya en la nueva plaza de Santa Bárbara, la cervecería del mismo nombre, que sigue allí. Muy conocido fue también, en el centro de la plaza y junto a la boca del Metro, el quiosco La Mezquita, que ya ha desaparecido, como se derribó hace 15 años un curioso templete de piedra, del arquitecto Manuel Valcorba, en el que estaba instalado un quiosco con librería y urinarios públicos.

La actual plaza tiene de todo, hasta lo más inesperado como es un centro de paintball, ese juego-deporte bastante militarista en el que dos equipos se pegan tiros, pero no con balas sino con bolas de pintura. En la esquina con Santa Engracia está el Evasión Paintball Madrid. Cuenten además cuatro clínicas, la escuela de arte La Veleta, la galería de arte Carrasco, la tienda de vestidos de novia Blanco de Novia, la peluquería L'Atelier, la óptica Archy Welfare... De todo.

Bueno, no tanto en cuanto a bares y restaurantes, numerosos en su entorno pero no en la propia plaza. Eso sí, desde hace muchos decenios está ahí la Cafetería Santander, hoy Gran Café Santander, justo enfrente del monumento a Alonso Martínez. Con una curiosa historia. Pese a su nombre, perteneció siempre a la familia mexicano-asturiana Rodríguez Casanueva, oriunda –eso sí-del primer pueblecito de Asturias entrando por la costa desde Cantabria, Pimiango.

El caso es que dos mesoneros santanderinos de pro, Paco Quirós y Carlos Crespo, lanzaron hace unos años su vasta cadena Cañadío-La Maruca en Madrid, y cuando la antigua propiedad cerró la cafetería se hicieron en el acto con ella, convertida actualmente en Gran Café, en realidad un (bastante buen) restaurante.

No sabemos si habrán intervenido en algo Paco Quirós y Carlos Crespo, pero ya es casualidad que poco después, en un precioso edificio antiguo, en el lado opuesto de la plaza ante el Gran Café, se instalase la lujosa sucursal madrileña del Gran Hotel Sardinero, el que está frente a la playa de la capital montañesa. Así que entre un café y un hotel han convertido la plaza de Alonso Martínez en una suerte de enclave santanderino











## **GRAN MADRID**

EXPOSICIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL

# La danza a través de su icónico vestuario (y más)

La SGAE recorre la historia de este arte con más de 200 piezas, algunas nunca vistas

#### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

La chaquetilla bolera que, dicen, Roosevelt regaló a Carmen Amaya tras su debut en el Carnegie Hall de Nueva York; las partituras manuscritas de la primera versión que escribió Manuel de Falla de Amor Brujo; representaciones de escenografías de Picasso y Dalí; una camisa de lunares de Antonio El Bailarín, un antiquísimo mantón de manila de Pastora Imperio; documentos únicos del proceso creativo coreográfico de Antonio Najarro...

La historia de la danza se puede resumir de diversas formas y también a través de estas pequeñas *joyas* vividas por quienes fueron, y son, sus protagonistas. El Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha abierto sus puertas al público (hasta el 30 de abril) para mostrar, en ¿Bailamos? 125 años de danza en España, más de 200 piezas de célebres bailarines, compo-



Zapatos y apuntes coreográficos, de Carmona.



Vestuario de El sombrero de tres picos', de Ullate.

sitores, coreógrafos y artistas que traspasaron fronteras, algunas nunca antes vistas, que recorren y celebran el siglo y cuarto de la danza en nuestro país y de la propia institución.

Delas legendarias bailarinas como Tórtola Valencia, Pastora Imperio o Antonia Mercé *La Argentina*, nacidas a finales del siglo XIX, a las figuras más destacadas de la actualidad, como Jesús Carmona o Rocío Molina, sin olvidar a Antonio Gades, Víctor Ullate, Nacho Duato, Sol Picó, Rafael de de Córdova y Antonio Najarro. La muestra, comisariada por Maribel Sausor con la asesoría de la investigadora Ibis Albizua, repasa la vida y obra de estas personalidades con las prendas icónicas que lucieron sobre las tablas, aunque también se les recuerda a través de documentos inéditos como fotografías, cartas, carteles, programas de mano e incluso obras que Joan Miró, Antoni Tàpies, Rafael Alberti, Mariano Benlliure o Herminio Molero les dedicaron.

La llegada de los ballets rusos a España provocó un cambio en el paradigma de la danza del que formó parte indispensable el compositor Manuel de Falla. Recordando su obra más célebre, *Amor Brujo*, y las protagonistas que la elevaron, Pastora Imperio –para quien se creó– y An-

tonia Mercé La Argentina –que la popularizó a nivel internacional-, arranca esta exposición. Los ropajes que exhibieron ambas en los años 20 del siglo pasado o partituras inéditas de Falla se exhiben junto a una maqueta de la escenografía que creó Picasso para El sombrero de tres picos -la otra gran obra que cambió la danza en España-, trajes de Mariemma, una escultura de Mariano Benlliure de Pastora Imperio, pinturas del bailarín Vicente Escudero o imágenes de Rafael de Córdova con Cantinflas o Jacqueline Kennedy.

De Carmen Amaya, «pionera de la internacionalización del flamenco», como señala la comisaria, se muestra el traje de terciopelo azul –encajado en un maniquí de niña– que llevó en la película *Los amores de un torero* (1945), y que, «según cuenta la leyenda, le regaló Roosevelt lleno de brillantes». A Antonio *El Bailarín* se le re-



El vestido que llevó Cristina Hoyos en el espectáculo 'Carmen', de Antonio Gades. FOTOS: ISABEL PERMUY

cuerda a través de su popular camisa de lunares y piezas personales, como su neceser. A Antonio Gades se le rinde homenaje a través del vestuario de *Bodas de Sangre* o *Carmen*, una escultura de Miró o un original de Tàpies. Y a Aída Gómez con el vestido de *La danza de los siete velos* o los carteles de sus actuaciones en Tokio o Shanghai.

El fondo de escenario que Dalí realizó para el homenaje que se rindió en Nueva York a Federico García Lorca, con las bailarinas Pilar López y su hermana *La Argentinita* a la cabeza, pone fin a la etapa más primitiva de

la danza española para adentrarse en la historia más reciente, con Víctor Ullate, a quien se rememora en sus facetas de bailarín, maestro de grandes estrellas y coreógrafo; Antonio Najarro, del que se muestran sus modernos procesos creativos; o Jesús Carmona, del que destacan sus apuntes coreográficos a mano o las prendas de espectáculos ahora en gira.

Una bata de cola de María Pagés pintada a mano, otra transparente de Belén Maya o una diadema de Lucía Lacarra, de *El lago de los Cisnes*, cierran en grandes líneas esta exposición, cuyas piezas se han *desempol-*

vado de entre los fondos de más de una veintena de instituciones, como el Archivo Manuel de Falla, la Casa de la Danza, la Fundación del Gran Teatre del Liceu, la Fundación Antonio Gades, la Fundación del Teatro Real, el Museo Mariemma, el Museo Nacional del Teatro/INAEM de Almagro y la editorial Wise Music Group. También se ha contado con el propio archivo de la SGAE, y con coleccionistas y herederos de los bailarines, lo que ha supuesto «todo un reto», en palabras de la comisaria, al reunir unas piezas que, en algunos casos, «estaban muy dispersas».

## **GRAN MADRID**

**OCIO** DESDE EL 13 DE ABRIL

# Un viaje musical y humorístico por la vida junto a Shakespeare

CaixaForum acoge un espectáculo que acerca la obra del escritor al público familiar

#### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

Tres clowns contemporáneos, Pústula, Guateque y Muertadehambre, para acercar al público familiar a uno de los autores indispensables de la literatura universal, William Shakespeare, la ópera y la música renacentista. Esa es la carta de presentación de Esperando a Will, el musical con toques humorísticos que llega este próximo fin de semana (del 13 de abril al 12 de mayo) a CaixaForum para invitarnos también a reflexionar, de forma divertida y amena, sobre la existencia de la vida.

Esperando a Will cuenta la historia de estos tres personajes, que se reúnen una noche, en un lugar solitario para ensayar una tragedia escrita por Will, el cuarto miembro de la compañía, que aún no ha llegado. Durante la espera, y a través de un viaje emocional, exploran con humor y profundidad los grandes temas de la existencia humana, desde el nacimiento hasta la muerte.

Los protagonistas, inspirados en los bufones de las obras de Shakespeare, arrojan luz sobre las emociones, los sentimientos y los acontecimientos clave de la vida sin prejuicios, apoyándose en su aparente locura y sinceridad. Ambientado en el Renacimiento, pero con una mirada fresca y actual, el musical se nu-

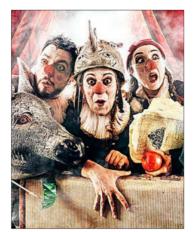

Los 'clowns' de 'Esperando a Will'. E. M.

tre de una simbólica escenografía para introducirnos en la historia: una gran tela que representa el mundo y tres maletas que son el bagaje de vida de cada personaje. La obra, producida por la compañía Egos Petits, invita así a los más pequeños a descubrir el poder del teatro para hablar sobre la condición humana y las contradicciones que caracterizan a las personas a través de la música, el baile, el sentido del humor y el teatro dentro del teatro.

Además de ser un homenaje al legado de uno de los mayores dramaturgos de la historia, Esperando a Will acerca a los menores la ópera y la música renacentista, pues incluye piezas de compositores renombrados que a lo largo de los siglos han puesto música a los textos de Shakespeare.

El musical, indicado para niños a partir de cuatro años, forma parte de la programación familiar que la Fundación "la Caixa", que ofrece innovadoras propuestas culturales que incluyen música, danza y obras teatrales dirigidas al público familiar.

#### AGENDA DE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE ABRIL



Lo último en interiorismo lo

Los apasionados del interiorismo tienen una cita desde el 11 de abril al 26 de mayo en una nueva edición de Casa Decor 2024, que este año se traslada a Palacio de la Trinidad, una construcción señorial de principios del siglo XX ubicada en el barrio de Salamanca (Francisco Silvela, 82). Es la oportunidad perfecta para adentrarse en las diversas estancias del edificio y ver las últrae Casa Decor timas tendencias en diseño, innovación, artesanía y sostenibilidad de la mano de los proyectos de medio centenar de firmas.

# Coleccionismo, electrónica y un viaje a los años 80

#### JOSÉ CHINCHILLA MADRID

Planes interesantes para todo tipo de gustos marcan la agenda en la capital. Aquí algunas propuestas.

FESTIVAL. 'Electrónica en abril' Un año más tiene lugar este certamen de música sintética y vanguardista en La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Del 11 al 14 de abril, los asistentes a la XX edición del evento podrán disfrutar de las últimas tendencias de un género en permanente cambio. Entre los artistas participantes estarán el DJ y productor palestino Julmud, el francés Aho Ssan y de Nsasi y el colectivo barcelonés Jokko. Por primera vez, el festival tendrá dos talleres de música electrónica.

ANTIGÜEDADES. Antik Almoneda Llega una nueva edición de esta feria que se presenta como una oportuni $dad\,para\,sumergirse\,en\,el\,mundo\,del$ coleccionismo y descubrir auténticas piezas históricas. El evento será del 6 al 14 de abril en Ifema, donde 80 almonedistas, anticuarios y galeristas expondrán mobiliario y objetos de decoración, desde piezas clásicas hasta más vanguardistas. Entre los tesoros presentes en la feria se encuentran cinco prendas de ropa usadas por el cantante Freddie Mercury.

#### COLECCIONISMO. Retroland

La feria retro vuelve a X-Madrid (Oslo, 53, Alcorcón) el 13 de abril. Los amantes de los juguetes de colección, retro y otros tesoros vintage podrán volver a disfrutar de las piezas más especiales en un evento donde se reunirán más de 30 expositores. Habrá desde coches clásicos de hojalata de los años 50 hasta trenes de juguete eléctricos de los años 70 y 80, pasando por infinidad de figuras de acción como Geyperman, Madelman, Star Wars, Playmobil o Lego.

#### CONCIERTO. Isabel Pantoja

El 13 de abril, el Wizink Center (Av. de Felipe II, s/n) recibe a la artista española en su gira de 50 aniversario. Durante el show, la cantante deleitará a su público con éxitos como Asífue, Se me enamora el alma y Era mi vida él. Además, realizará un homenaje a su madre Ana Martín, fallecida en septiembre de 2021. Se pueden encontrar entradas a partir de 65 euros.

#### FERIA. Muñecos Reborn

RafaelHoteles Atocha (Méndez Álvaro, 30) acoge el 13 y 14 de abril la 14ª edición de esta feria en torno a los muñecos hiperrealistas con cientos de bebés reborn. En el evento se podrán adquirir distintos tipos de bebés hiperrealistas, considerados como auténticas piezas de colección, así como todos sus accesorios.

#### MODA. ScrapWorld

Mahou organiza la sexta edición de este certamen de ropa urbana que tendrá lugar en Ifema. El fin de semana del 13 y 14 de abril, más de 100 marcas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, tiendas, diseñadores emergentes y expositores, presentarán sus propuestas durante el evento

Del 10 al 14 de abril, los aficionados al mundo de las caravanas tendrán la oportunidad de conocer y probar las últimas novedades de las marcas más

TURISMO. Madrid Caravaning

relevantes del sector. Esta edición contará con más de 250 stands ubicados en el parking exterior del complejo madrileño intu Xanadú (Puerto de Navacerrada km 23 en Arroyomolinos). con vehículos nuevos y usados, así

como ofertas en autocaravanas.

# GRAN MADRID

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

Su obsesión por la Gran Vía, si acaso la calle más cinematográfica de España, fue como una profecía que le marcaría desde bien niño. Aquellos cartelones de los grandes estrenos norteamericanos, que alborozaban las fachadas de sus 13 salas en medio de la languidez de la dictadura, fueron apuntalándole el gusto por el faranduleo del séptimo arte. «Con 10 años mi padre me llevó a ver De Madrid al cielo, de Marujita Díaz, y me quedé tan prendado que en ese momento supe lo que sería de mayor».

El caso es que Javier Bellot ha sido muchas cosas, en un ir y venir inconformista que le ha llevado a cambiar de tercio demasiadas veces. Cuesta, pues, sacarle la cuenta de todos sus trabajos. Dirigió Amadís, una sala de arte que fue punta de lanza de la modernidad, y trabajó en el programa de radio CS y buen viaje, con Encarna Sánchez y Diego Martín. «Con 16 años llamé a Diego y le dije: 'Quiero

aprender a hacer lo que haces tú'. Y él me dijo: 'Ven mañana'. Al día siguiente, en cuanto acabó el programa, me llevó a la sala Bocaccio. Y cuando se abrieron esas cortinas rojas y allí estaban Sara Montiel, Concha Velasco, José Sacristán, Mónica Randall... Era el paraíso».

Estudió Ciencias de la Información y tuvo tiempo incluso para abrir un bar en Chueca que le tomó el pulso a La Movida. Y comenzó a trabajar en una agencia de comunicación en la que llevó la prensa del mítico Azabache, aquel especáculo de la Expo 92 con Rocío Jurado, Juanita Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y María Vidal. Ríos de tinta corrieron sobre la rivalidad de aquel zafarrancho de divas. Y Javier Bellot estaba allí. «Como había toreado con todos esos miuras, me lancé con mi propia oficina. Y me contrataron para hacer la promoción de la película *El amante bilingüe*, con Ornella Muti, que tenía fama de ser muy difícil». Después llegaron Sombras en una batalla, Los amantes del Círculo Polar, La lengua de las mariposas... Y así hasta 60 películas que le convirtieron en el gran capo de la comunicación de películas de España.



Javier Bellot en la Gran Vía, la calle que marcó su destino desde que era un niño. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

**JAVIER BELLOT** Fue jefe de prensa de más de 60 películas hasta que se quitó los galones, y pasó de ser «una folclórica exhibicionista a un monje»

# El capo del cine español que se cansó de la vida salvaje y hoy es 'coach'

**JAVIER CID** MADRID

«Hasta que decidí dejarlo todo e irme a la República Dominicana», recuerda. «Era un mundo muy estresante, donde si la película funcionaba era mérito del director y si es un fracaso es culpa tuya. E implica un modo de vida que no se puede sostener; te obliga a salir todos los días, a beber, a drogarte, a cosas que minan tu

salud física y mental». Sin embargo, el paréntesis caribeño no duró mucho, y el cáncer de su madre le obligó a regresar a Madrid. «Aquí tuve que empezar de cero, hasta el punto de pedirle dinero a mi madre para ir en Metro», explica. «Ella vivió cuatro años más, y cuando falleció me encontré compartiendo casa con un señor

de 86 años al que apenas conocía, mi padre. Y comienza un acercamiento precioso. Empezamos a comer y cenar juntos, él a preguntarme cosas de mi vida y yo de la suya, a desentrañarnos. Hasta que un buen día le dio un ictus y se quedó paralizado, sin poder andar ni comer ni hacer nada. Me dijo entonces que se quería ir, y yo le respondí: Tú pensión y tú os quedáis. Aunque te tenga que limpiar el culo cinco veces al día, tú no te vas a morir todavía porque yo no he tenido un padre hasta ahora'. Hicimos un pacto de un año más en el que aprendió a caminar de nuevo y a vivir de nuevo».

En aquellos meses de exploración mutua —su padre cumplió el pacto y falleció un año y medio después— hubo una frase de su padre que se le grabó a fuego. Una mañana, se colocó frente a él y le dijo: «Hijo, quiero que me ayudes a ser como tú». Toda una declaración de amor que, además, ha servido para titular su libro de memorias, recien-

temente publicado por Ocho y Medio Ediciones. Una bacanal de recuerdos que la trituradora del confinamiento, ya huérfano, le ayudó a poner por escrito. De las fiestas salvajes de aquel Madrid que ya no existe a las bambalinas del *cinema business*; del oropel de estrellonas patrias—como cuando le perdió el perro a Carmen Maura en un rodaje y éste no apareció hasta bien entrada la noche— al desgarro de la enfermedad de su padre; del histriónico despertar de La Movida al sosiego de la madurez.

Una madurez, por cierto, en la que Bellot ha vuelto a reinventarse por enésima vez; y es que en la actualidad ejerce de *coach*. «Trabajo con el tarot, que ha sido siempre algo muy familiar para mí», reconoce. «De hecho, mis amigas de verdad no son actrices, sino brujas... Y la gente que sólo conoce al Javier de las fiestas locas se sorprende cuando descubre esta faceta mística. Pero siempre ha sido así: vivía como una folclórica exhibicionista para después encerrarme en casa como un monje, vestido de blanco, rodeado de libros sobre espiritualidad...». Veremos, pues, cuál es la próxima estación de este viaje.

 $\textbf{ADN.} \ \textbf{HA} \ \textbf{TRABAJADO} \ \textbf{CON} \ \textbf{LAS} \ \textbf{MAYORES} \ \textbf{ESTRELLAS} \ \textbf{PATRIAS} \ \textbf{\bullet} \ \textbf{AHORA} \ \textbf{PUBLICA} \ \textbf{UNAS} \ \textbf{MEMORIAS} \ \textbf{DEDICADAS} \ \textbf{A} \ \textbf{SU} \ \textbf{PADRE} \ \textbf{:} 'HIJO, \ \textbf{QUIERO} \ \textbf{QUE} \ \textbf{ME} \ \textbf{AYUDES} \ \textbf{A} \ \textbf{SER} \ \textbf{COMO} \ \textbf{TÚ'}$ 





# **MUNDO AGRARIO**

LAS PROPUESTAS DEL MAPA, COJAS SIN EL MITECO Las organizaciones agrarias de Castilla y León creen que el documento con 43 medidas presentado por el Ministerio de

Agricultura es un avance pero es insuficiente sin la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica con asuntos esenciales como el del lobo en el Lespre

# EL CORREO DE BURGOS

**EL#MUNDO** 

Lunes 8 de Abril de 2024. Número: 8.856. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# El uso de los autobuses urbanos sigue al alza con un nuevo récord de viajeros

• Los datos del primer trimestre registran un récord con 3.664.515 pasajeros entre enero y marzo, unos números mejores que los de 2023 y los de 2019, ejercicios en los que se superaron los 13 millones de viajeros



UN CLUB DE LECTURA PIONERO

De esa necesidad de hablar de libros, autores, literatura, nace el 'Club de Lectura Minerva', puesto en marcha por la librería Hijos de Santiago Rodríguez en la capital burgalesa. Es la más antigua de España en activo, y aunque ha vivido muchas aventuras en este tiempo, es la primera vez que se embarca en esta propuesta en sus 174 años de vida. La idea surge de la escritora burgalesa Jess Penas.

Pág. 4

#### **DEPORTES**

## El Burgos CF vuelve a desaparecer fuera de casa y cae ante el colista

El conjunto de Bolo muestra su irregularidad ante el Villarreal B (2-1) y se aleja del play off

- El Mirandés regala la victoria al Sporting (1-3) en Anduva y agrava su situación en la clasificación
- El Recoletas Burgos Caja Rural gana a El Salvador (13-20) y ya es líder matemático

Pág. 13



#### CASTILLA Y LEÓN

Historiadores rechazan la Concordia de PP y VOX por falta de «rigor histórico y científico»

#### VALLADOLID

Historiadores, investigadores y profesores critican la «ausencia de rigor histórico» de la Ley de Concordia de PP y VOX. Una declaración firmada por 107 investigadores asegura que la proposición tiene «un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en memoria democrática». Pág. 8

La Policía Local interviene en tres chamizos que carecían de autorización

Pág. 5

#### **SUCESOS**



Complicado y peligroso rescate de un senderista en Valdenoceda

Pág. 5



Un grupo de pasajeros accede al autobús de la línea 1, en la avenida del Arlanzón de la capital burgalesa. SANTI OTERO

# Los autobuses urbanos comienzan el año con un 12% más de usuarios

• Los datos del primer trimestre registran un récord con 3.664.515 pasajeros entre enero y marzo, unos números mejores que los de 2023 y los de 2019, ejercicios en los que se superaron los 13 millones de viajeros

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Más de 3,6 millones de usos (3.664.515) llevan registrados los autobuses municipales de Burgos en el primer trimestre de 2024. Y es una cifra de récord para empezar este año, puesto que supone un incremento de un 12% con respecto al ejercicio anterior en esas mismas fechas, entre enero y marzo, cuando se contabilizaron 3.277.781 pasajeros. La diferencia de viajeros se concreta en que en lo que va de año han utilizado este transporte público 386.734 viajeros más que en 2023, en apenas tres meses

Durante el pasado año se recuperaron datos de pasajeros en los buses urbanos del año 2019, que no solo es el año anterior a la pandemia y, por tanto, lógicamente con mejores números que 2020, 2021 y 2022, sino que 2019 fue histórico en cuanto a pasajeros en el Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) que desde 2012, no superaba los 13 millones de pasajeros.

Así, si se compara los datos del primer trimestre de 2019 con el actual 2024, se observa un incremento cercano al 8% al pasar de 3.400.298 usos en los primeros tres meses del año a los 3.664.515 contabilizados entre enero y marzo.

La diferencia entre ese año 2019 y los últimos ejercicios está en el precio por trayecto del autobús, porque con el bonobús se ha consolidado en apenas 0,24 euros o 24 céntimos, que supone la mitad de lo que se pagaba hace cinco años que era 0,47 euros o 47 céntimos. Por tanto, esa tarifa sería uno de los principales factores de que los burgaleses escojan el transporte público para moverse por el término urbano para sus trayectos habituales: por trabajo, por estudios o por ocio.

También ha sido en los últimos años cuando se han aprobado bonificaciones para los menores de edad, que viajan gratis y está pendiente que entre en vigor la gratuidad para los mayores de 65 años, que ya está aprobada de manera inicial en Pleno municipal, si bien es cierto que falta el visto bueno definitivo.

Los datos facilitados por el Smyt de este primer trimestre del año indican que la media de usuarios por mes está en 1,2 millones. Enero y febrero han sido algo mejores que marzo en cuanto a la estadística de pasajeros, dado que en el primer mes del año se registraron 1.229.224 usos y en febrero 1.229.864. En marzo se notó una ligera bajada hasta los 1.205.427 pasajeros, pero que se achaca a los dos días festivos (28 y 29 de marzo) con motivo de la Semana Santa.

El año 2023 terminó con 13.301.017 usuarios y 2019 13.063.109, lo que representó una subida cercana al 2% (1,82%) si se comparan esas dos anualidades por separado, sin tener en cuenta los años marcados por la pandemia en lo que bajaron a mínimos los pasajeros. De mantenerse la tendencia al alza que viene marcando el primer trimestre de 2024, este año podría terminar con mejores datos que el anterior.

Está por ver la consecuencia que tendrá en cuanto a demanda la gratuidad para mayores de 65 años, una medida en la que difieren equipo de Gobierno (PP y Vox) y PSOE. Estos últimos se oponen al coste cero de manera universal, puesto que no se tienen en cuenta niveles de renta y, en la actualidad, los mayores de 65 años pagan tarifas que van desde los 0,06 euros, hasta los 0,24 euros, por lo que ya es prácticamente gratis para una gran mayoría de este sector

de la población, los que tienen menos ingresos y el bono de jubilado.

En este sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, indicaba la pasada semana, cuando anunció que su grupo presentará alegaciones contra el

Viaje s Los datos facilitados por el Servicio de Movilidad y Transportes indican que se han subido al bus 386.734 pasajeros más que en 2023.

cambio en la ordenanza número 218, que regula las tarifas del bus urbano, que ya el 80% de los pasajeros son mayores de 65 años. Así, desde su punto de vista no existe mucho margen para la mejora para captar a más usuarios de este sector de la población, puesto que ya son los burgaleses de más de 65 años los que más lo utilizan.

Por su parte, para el equipo de Gobierno de Cristina Ayala, que defien-

de la gratuidad universal para estas edades, la puesta en marcha de esta medida es un compromiso electoral que están contentos de llevar a cabo en este primer año de mandato al frente del Ayuntamiento.

#### LAS TRES MÁS UTILIZADAS

Las tres líneas de autobús municipal más utilizadas son, por este orden, la 1 (entre avenida Arlanzón y calle Vitoria y plaza del Cid), la 5 (entre el barrio del Pilar y Vista Alegre con paso por el Hospital y la Universidad de Burgos) y la 3 (entre el barrio de Villalonquéjar y Vista Alegre, con paso por el Hospital de Burgos).

Entre estas tres líneas suman 1,6 millones de usuarios en los tres primeros meses del año 2024, lo que representa que un 44% de los pasajeros del bus urbano utiliza uno de estos trayectos a diario e incluso más de una vez al día.

La línea de Gamonal (1), la que mejores frecuencias tiene, registra una media de unos 279.000 pasajeros mensuales, mientras que las otras dos comentadas están alejadas de esos números con unos 130.000 usuarios de media en los tres primeros meses del año.

# Descienden los casos de acoso escolar confirmados en los centros de Burgos

Se duplican los posibles conflictos en cinco años, pero los constatados pasan de 17 en 2022 a 5 en 2023 / Educación ve en los datos el fruto de los programas de prevención

#### L. BRIONES BURGOS

El último informe sobre convivencia escolar arroja un descenso de los casos de acoso confirmados, pese a aumentar las posibles situaciones de alerta. En concreto, durante el curso 2022-2023, cuyos datos se presentaban el pasado mes de febrero y pueden consultarse en la web del observatorio creado por la Consejería de Educación, los centros escolares públicos y concertados de la provincia de Burgos comunicaron un centenar de casos sospechosos, nueve más que en el periodo anterior y el doble de los detectados hace cinco años.

No obstante, pese al alza de este indicador, los acosos confirmados tras la activación del protocolo de actuación definido por la Junta de Castilla y León en la orden Edu/1071/2017 de 1de diciembre eran mínimos: apenas cinco de los cien posibles el año pasado, frente a los 17 de 91 en el curso 2021-2022 y a los 7 de 48 del 2018-2019. La evolución parece, pues, positiva.

Así lo entiende Educación, de hecho. Fuentes de la Consejería liderada por Rocío Lucas subrayan que los datos reflejados en el mencionado informe indican que se está trabando «en la buena dirección».

«El descenso del acoso confirmado demuestra que todos los trabajos y programas de prevención que se han puesto en marcha están dando sus frutos», añaden, para subrayar que «se trabaja mucho con los propios alumnos, para que sean parte de la solución, y los docentes y equipos directivos están cada vez más preparados». Ajuicio de los responsables de la Administración regional «la figura del coordinador de Convivencia es clave» para obtener resultados. «Castilla y León la puso en marcha hace ya años en todos los centros», recuerdan.

La tendencia también mejora claramente en el ámbito concreto de



La tendencia también mejora en el ciberacoso. ROBERTO CÁRDENAS

ciberacoso, que tiene su particular reflejo en el documento elaborado por Educación.

#### **CIBERACOSO**

Los casos en los que existía hostigamiento a través de redes sociales descendían en similar medida, al pasar de 18 en el curso anterior a cuatro en el 2022-2023. Cabe señalar que llegaron a ser 29 en el año 2016 y tras caer a una decena en 2018 volvían a repuntar superada la pandemia. Regresan ahora a mínimos en toda la Comunidad, que suma 35 de un total de 622 posibles acosos y 54 confirmados.

Si bien el informe no ofrece más datos desglosados por provincias, cabe inferir que la sintonía de estos con la realidad general que dibuja un documento que, año tras año, concentra los casos confirmados en la etapa de Educación Secundaria, «principalmente en los tres primeros cursos», seguida, de lejos por el total detectado en Primaria. Son mínimos los ratificados en el resto de niveles educativos.

Más allá del acoso escolar, el análisis de la convivencia escolar en los centros de la región amplía el foco al conjunto de las incidencias comunicadas, «siendo estas las ocasiones en las que un alumno ha tenido un comportamiento que va en contra de las normas establecidas en el reglamento del régimen interior de cada centro». En suma, de los 1.067 dependencias docentes de Castilla y León -879

de carácter público y 188 concertadas-hasta 743 notificaban alguna de estas situaciones en la aplicación CONV creada a tal efecto. En ella se establecen distintos contadores en función de la casuística definida.

#### INCIDENCIAS

En total, 13.954 alumnos registraron incidencias el curso pasado en el conjunto de la Comunidad, 3.000 más que en el anterior. Educación achaca el aumento a varios factores: «El esfuerzo realizado por impulsar el uso de CONV para mejorar la gestión de la convivencia, junto con el incremento de cerca de 7.000 estudiantes matriculados puede ser la causa».

Con todo, destaca que «el alumnado con incidencias supone el 4% del total», para señalar que aumentan levemente las mujeres implicadas aunque la relación se mantiene en siete varones por cada tres féminas. El grupo de reincidentes supone un 1,19% del total de escolares.

El grueso de los casos, un 62%, tienen que ver con disrupción en el desarrollo de las tareas académicas. A distancia, un 15%, se ubican los problemas en las relaciones directas entre profesorado y alumnado, incluyendo en este caso las agresiones a docentes. Un 14% de las incidencias están motivadas por conflictos entre los propios estudiantes -sin ser estos considerados acoso- y por debajo del 3% aparecen el destrozo de materiales y robo, la falta extrema de interacción o las de carácter inespecífico.

#### **MEDIDAS EDUCATIVAS**

En cuanto a las actuaciones de corrección ejecutadas en respuesta a las incidencias comunicadas, en un 5% de los casos se incoaron expedientes. El informe detalla también la existencia de 2.063 procedimientos de acuerdo abreviado con el alumnado, que presupone el reconocimiento de la faltas cometidas y la aceptación de la sanción por parte del alumno y sus padres o tutores. «Esta medida se emplea más que el expediente disciplinario, lo que confirma la tendencia ya marcada de uso preferente de medidas educativas sobre las meramente punitivas», destaca Educación.

Del total de sanciones, de hecho, más de un 20% corresponden a actuaciones dirigidas a reparar el daño causado. Con todo, un 48% de los casos se saldaron con la suspensión del derecho de asistencia a clase durante menos de cinco días.

Los centros optaron por la mediación y el acuerdo reeducativos en un 18% de los casos.

De entre las actuaciones llevadas a cabo durante el curso 2022-2023 en el marco del Plan de Convivencia Escolar que ampara este informe, cabe detenerse en la herramienta informática Sociescuela, «destinada a obtener información sobre la estructura relacional del alumnado por grupos de aula» y que emplean medio centenar de centros en Burgos y la formación en mediación y ayuda entre iguales, cuyos cursos 'alcanzaban' a 69 estudiantes y 20 docentes de 14 centros el año pasado.



LA MAYOR EXPOSICIÓN DEL SECTOR CON LA COLABORACIÓN DE LAS MEJORES MARCAS

### FÓRUM EVOLUCIÓN

Demostraciones por personal técnico, últimas novedades de nuestros fabricantes, talleres y mucho más



947 483 390

comercial@carlibur.es en tiendas
https://grupocarlibur.es

C/ Juan Ramón Jiménez s/n · Pol. Ind. Pentasa 3, Nave 187 09007 Burgos Avda. del Cid, 4 · 09005 Burgos

Entradas a la venta

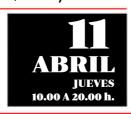











Los miembros del Club de Lectura Minerva se reúnen una vez al mes en la librería de la calle Avellanos. SANTI OTERO

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Leer es una actividad individual, de tranquilidad, de soledad. Sin embargo, cuando uno cierra las tapas de un volumen que le ha gustado especialmente o le ha tocado la fibra, muchas veces necesita compartir lo leído. Intercambiar impresiones, escuchar otros puntos de vista que te hagan descubrir, quizá, nuevos caminos entre las líneas que acabas de degustar.

Esto es, en esencia, lo que se vive en un club de lectura: el compartir. Una acción que parece sencilla, pero que no resulta tan fácil en este sociedad actual en la que, a veces, nos escondemos detrás de las pantallas, en la que ya casi hemos normalizado vivir en línea, donde a veces el tú a tú se nos hace un poco lejano e incluso difícil.

De esa necesidad de hablar de libros, autores, literatura, nace el 'Club de Lectura Minerva', puesto en marcha por la librería Hijos de Santiago Rodríguez en la capital burgalesa. Es la más antigua de España en activo, y aunque ha vivido muchas aventuras en este tiempo, es la primera vez que se embarca en esta propuesta en sus 174 años de vida.

La idea surge de la escritora burgalesa Jess Penas. Según nos cuenta Lucía Alonso, bisnieta del fundador, «fue ella la que me lo propuso. Me gustó. Y sabía que era una buena idea, pero reconozco que yo sola no lo hubiera podido hacer, por eso casi me lancé a ello sin pensar. Está en marcha gracias a su ayuda», explica Lucía.

Jess Penas, autora burgalesa del libro 'Odalis', confiesa que tomó la idea del mundo virtual. «Lo veía mu-

# Minerva entre en libros

#### HIJOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ PONE EN MARCHA EL PRIMER CLUB DE LECTURA VINCULADO A UNA LIBRERÍA EN LA CAPITAL DE BURGOS

Es la primera vez en sus 174 años de vida que se deciden a organizar tipo de proyecto

cho en las redes, en 'instagramers' o 'influencers' que colaboraban con librerías de su entorno para hacer un club de lectura y a mí se me ocurrió dar ese paso junto a Hijos de Santiago Rodríguez y con Lucía.

Juntas iniciaron esta aventura con el lanzamiento del Club Minerva, que es en este momento, el único vinculado a una librería en Burgos capital. «En un principio pensamos en llamarlo Hijas de Minerva, en homenaje a las seis generaciones que han estado al frente del establecimiento desde su fundación en el año 1850. Pero queremos que sea un club abierto a todos. Por eso decidimos que sea la diosa Minerva, el símbolo de la librería, la protectora de las artes que siempre nos ha acompañado, la capitana de esta nueva aventura», explica Lucía Alonso.

#### MINERVA

Con las bases puestas y el objetivo claro, se realizó un llamamiento a los lectores, a través de las redes, para conocer si existía interés. La respuesta fue satisfactoria. Una docena de lectores activos forman ya parte del club, que ha tenido dos reuniones. Una previa, que supuso la puesta en común y el consenso de las bases de la actividad. Y una segunda cita, que tuvo lugar el pasado viernes 5 de abril, en la que se realizó el análisis de la primera lectura escogida. El libro elegido fue 'Nuestras madres' de Gemma Ruiz Palá, Premio Sant Jordi 2022.

El grupo de personas que han respondido a la llamada de Hijos de Santiago Rodríguez tiene en común muchos rasgos. Si dejamos a un lado el más obvio, el amor por los libros, la mayoría nunca habían estado en un club de Lectura presencial, aunque siempre tuvieron esa idea, esas ganas.

Beatriz García, una de las componentes, explica que llegó a Minerva sin saber muy bien que se iba encontrar. «Siempre me ha gustado leer, lo he hecho desde pequeña. Pero vine sin saber cómo me iba a sentir. Y me encantó. Me parece muy enriquecedor compartir con otras personas tu gusto por los libros. Después del primer encuentro, salí renovada y con un libro en la mano que me ha encantado».

Gloria Bañeres, por su parte, añade que siempre pensó en participar en un club, pero nunca había podido. De la idea le atrae «compartir lo leído, contrastar, aprender de otros, y acercarse a como lo han vivido y sentido». Para Laura Huerta, otra de las lectoras, el hecho de que Santiago Rodríguez haya abierto este espacio es importante. «Leo mucho. Estoy en otros clubs online, pero no es lo mismo. Es un contacto mas frío, aunque este también a gusto. Me atrae poner cara a otros lectores».

Daniel Escudero es, de momento, el único miembro masculino. «Me encuentro muy bien, porque cada uno expone con libertad, con facilidad, sus opiniones. Me gusta leer desde siempre, sobre todo obra clásica, pero espero que este encuentro me ofrezca la posibilidad de ampliar mi campo de lectura», concluye.

Elena Larra ahonda en esta línea. «He venido al club, principalmente, porque me gustaría seguir fomentando mi gusto por la lectura y conocer también otros mundos literarios».

No hay un género marcado para escoger las lecturas. Cada uno aporta lo que considera y se llega a un consenso común. Novela contemporánea, negra, de suspense, histórica, clásicos, e incluso poesía. Todo será bienvenido para degustar, como el buen vino, en el Club Minerva.

#### CLUBS DE LECTURA

La librería Estudio de Miranda de Ebro es la única que ofrece este tipo de encuentro fuera de la capital. Aunque desde hace años existen en Burgos varios clubs, la mayoría están vinculados al ámbito municipal o de las fundaciones. En el caso de las bibliotecas municipales, vuelven a estar activos desde este mes de abril tras estar parados desde el pasado mes de septiembre por problemas burocráticos. En este momento, las bibliotecas municipales tienen en marcha cinco grupos. Todos ellos están pensados para un máximo de 15 lectores. En la Biblioteca Gonzalo de Berceo funcionan dos dedicados a la narrativa que están completos, y un club de ensayo que tiene ocho lectores. En la Miguel de Cervantes se mantiene un grupo dedicado a la lectura de narrativa, que también está completo. Por último, en la Biblioteca María Teresa León funcionan dos propuestas, una de ellas con 18

El Museo de la Evolución se ha unido también a esta idea, en este caso con una reunión dedicada a la lectura de la literatura de ensayo, coordinada por Jesús Peréz Saiz.

# Policía Local realiza 3 intervenciones en chamizos que carecían de autorización

Dos de las inspecciones son en el mismo local y se produjeron por quejas vecinales

#### N. ESCRIBANO BURGOS

La Policía Local ha realizado tres intervenciones relacionadas con la utilización de chamizos, dos de ellas en un mismo lugar, desde que entró en vigor hace aproximadamente nueve meses la Ordenanza de Locales Menores de Ocio Privado.

Dos de las inspecciones se desarrollaron en la calle San Francisco de la capital burgalesa por las llamadas de vecinos de la zona por quejas por ruido. La tercera actuación de los agentes, en los últimos meses, se desarrolló en la calle Subida de San Miguel, sin que mediaran protestas previas, debido a que la Policía Local conocía que este era un establecimiento frecuentado por jóvenes para reunirse.

Desde el área de Seguridad Ciudadana se tiene la sensación de que hay poco local que se esté utilizando como chamizo, según indican fuentes municipales, por lo se piensa que muchos grupos de chavales habrían «renunciado» por las dificultades de cumplir la ordenanza antes citada, que entraba en vigor en los últimos compases del anterior mandato municipal de PSOE y Ciudadanos.

En las tres intervenciones mencionadas se abrieron los respectivos expedientes que se enviaron al área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos para poner en conocimiento que se están utilizando estos locales como chamizo, sin que cuenten con autorización administrativa para ello. A la vez se advirtió a los usuarios de la existencia de una



Imagen de archivo de un local utilizado como chamizo en la capital burgalesa. ECB

nueva ordenanza que obliga a cumplir una serie de requisitos para utilizar este tipo de locales, muchos de ellos en bajos que no tienen uso comercial.

La normativa tenía por objeto regular, a través de un registro, los chamizos y obliga a cumplir unas minuciosas condiciones de salubridad y seguridad para utilizar los locales para el ocio

De esta manera, desde el área de Licencias consideran que la ordenanza habría cumplido la misión que tenía encomendada cuando fue aprobada por PSOE y Ciudadanos, con los votos en contra de PP y Vox. Ahora son estas últimas formaciones políticas las que tienen que vigilar el cumplimento de la Ordenanza de Locales Menores de Ocio Privado y, por ahora, no hay intención de abrir un debate para modificarla.

Desde su entrada en vigor apenas dos o tres personas han preguntado en el área de Licencias por los requisitos que hay que cumplir para utilizar un chamizo, pero ninguna de ellas se ha concretado en una solicitud formal para registrar el uso de un local por parte de los ciudadanos.

Así, se considera que no hay ningún local que de manera oficial está funcionando como chamizo. De ahí, que corresponde a la Policía Local vigilar el cumplimiento de la nueva ordenanza que se aprobó inicialmente en noviembre de 2022 y entró en vigor en mayo de 2023. El objetivo que persigue es conciliar los intereses de los usuarios con los derechos de los vecinos.

### Rescatan a un senderista tras despeñarse en el Desfiladero de los Hocinos

#### BURGOS

Un senderista de 55 años tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una caída en el Desfiladero de los Hocinos, en Valdenoceda, en la provincia de Burgos. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.10 horas que solicita asistencia para un varón que ha sufrido una caída y se ha fracturado un tobillo y no puede continuar.

Al ser una zona inaccesible por vehículos por tierra, el gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración eindica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente, localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el recurso más oportuno, en este caso, el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Tras sortear las inclemencias meteorológicas adversas, dado el fuerte viento y la lluvia que hay en la zona, el Grupo de Rescate localiza al herido, un varón de 55 años, en una zona muy arbolada y el helicóptero se queda en estacionario para permitir la bajada de los rescatadores. Tras la valoración de la rescatadora enfermera, le inmoviliza la pierna herida con una férula y el paciente es porteado hasta un claro, para ser izado al helicóptero.

## Cajaviva traslada su oficina principal de Gamonal a la calle Vitoria 185

Se trata del traslado y renovación de la Urbana 1, ahora en la calle vitoria 185

#### BURG

Cajaviva Caja Rural ha inaugurado una nueva oficina en Burgos. La urbana 1, que lleva prestando servicio en Gamonal desde hace más de 30 años, ha tenido que renovarse una vez más debido a las necesidades crecientes de espacio, ya que el incremento de la clientela en la zona ha hecho necesario ir reforzando la plantilla y el número de puestos en el recinto con el objetivo de seguir dando la mejor cobertura a las cada vez mayores necesidades de atención de su población.

De esta manera, Cajaviva Caja Rural reactiva y renueva su compromiso con su territorio de origen, especialmente con Gamonal, donde la cooperativa de crédito presta servicio a través de cuatro oficinas.

Cajaviva, la entidad ha ido incrementando su número de sucursales y a día de hoy cuenta con 11 oficinas en la capital, que se suman a las más de 50 que tiene en la provincia de Burgos. Con estas aperturas, Cajaviva Caja Rural ratifica el éxito que su modelo cooperativo de proximidad ha tenido allí donde opera.

En palabras del Jefe de Zona Centro Burgos, Javier García Bueno: «Estar donde se nos necesita, el trato cercano, el conocimiento de la plaza y de los vecinos, nos permiten trabajar por el desarrollo económico y social allí donde tenemos oficinas, ofreciendo un servicio de atención cercana y asesoramiento personalizado». Esta filosofía ha permitido que la entidad continúe contando con la confianza de clientes y ganando cuota de mercado.

Andrés Ramón Santamaría, director de la urbana 1, cuenta con Mercedes Maestro, Rocío Ortega, Cristina Ibáñez y Estela Céspedes, cuatro profesionales bien conocidas en Gamonal, ya que han desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en esta sucursal en el marco de la política de estabilidad espacial de su plantilla, por mantener a los mismos gestores en los puntos de atención, con el objetivo de favorecer la relación con los clientes. Desde la oficina se ofrece un servicio especializado de elevado valor añadido centrado en las personas y empresas. La renovación de esta oficina permitirá seguir manteniendo y mejorando el servicio de Cajaviva.



Equipo de la oficina de Cajavica en la calle Vitoria. ECB

# **CASTILLA Y LEÓN**

# Los nitratos en el agua acaparan 50 actuaciones de oficio del Procurador

• La institución que dirige Tomás Quintana acumula casi 500 quejas recibidas en lo que va de año • Pide a Presidencia que las llamadas al 012 sean gratis y que publicite otro número sin coste con tarifa plana telefónica

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

El Procurador del Común de Castilla y León, la institución que dirige Tomás Quintana, ha tenido un arranque de año con bastante carga de trabajo y una parte de la cual ha sido 'autoimpuesta' puesto que se trata de actuaciones de oficio que, además, versan prácticamente en su totalidad sobre un mismo tema, la contaminación del agua por la presencia de nitratos.

En concreto, y según la información trasladada por el Común a este diario, en lo que va de 2024 ha iniciado 80 actuaciones de oficio. De ellas 52, el 65%, van dirigidas a la administración local y en su mayoría versan sobre la presencia de compuestos nitrogenados en caudales de agua destinados al consumo público y que han provocado problemas de abastecimiento en distintos municipios de Castilla y León.

Ante esta situación, el Procurador del Común se ha dirigido a las diputaciones provinciales para, en primer lugar, conocer los programas y planes puestos en marcha por estas instituciones de cara a garantizar un suministro adecuado de agua potable ante episodios de contaminación o de sequía, siendo este último un factor determinante y que «es muy probable que sea cada vez más persistente».

Es por ello que el Común ha lanzado recomendaciones a las diputaciones para que, en primer lugar, adapten esos planes y programas de actuaciones «a la realidad geográfica y poblacional de los municipios, teniendo en cuenta parámetros como la despoblación, la dispersión y la estacionalidad».

Asimismo, insta también a que se faciliten «todas las medidas de asesoramiento técnico y/o jurídico» para cumplir con los criterios técnicosanitarios de la calidad del agua; que se «mantengan o incrementen las medidas de apoyo al suministro municipal en situaciones de desabastecimiento y/o emergencia por la aparición de contaminantes»; y que se «mantengan e incrementen las medidas de apoyo técnico y financiero

necesarias para la renovación y modernización de las infraestructuras» del servicio de agua.

Estas recomendaciones figuran en una resolución dirigida específicamente a la Diputación de León, aunque desde el Procurador del Común trasladan que la actuación llevada a cabo es la misma para todas estas instituciones.

Pese a todo lo anterior, el trabajo de la institución que encabeza Quintana en los tres primeros meses del año no se ha limitado a las actuaciones de oficio. En ese intervalo ha recibido 478 quejas, de las que la mayoría vuelven a ir dirigidas a la Administración local. Se trata de una cifra importante, y que permite prever una carga de trabajo importante para el resto del ejercicio. No en vano, en el informe que entregó recientemente en las Cortes sobre su actividad en 2023, contabilizó 1.774 quejas, lo que supone que en el presente ejercicio podrían superarse.

En cuanto a la distribución por provincias de las quejas recibidas hasta la fecha, el 21,34%, 102, se localizan en la provincia de León, que encabeza la lista. Valladolid, con 72 reclamaciones; y Burgos, con 65, com-

pletan las primeras posiciones del ranking.

Más allá de lo anterior, otras de las resoluciones emitidas por el Procurador del Común este año es una dirigida a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para instar a que el teléfono de atención al ciudadano o12 sea gratuito.

Según detalla la institución en su resolución, en el momento de implantación de este servicio «la Junta de Castilla y León optó por la modalidad que establece un precio fijo por llamada», y detalla que «el único coste para el usuario es la parte

que cobra la compañía operadora».

Con todo, el común insta a Presidencia a que «se analice y valora la posibilidad de establecer la gratuidad del teléfono 012», con especial hincapié en aquellas zonas donde la población tiene dificultades a la hora de realizar los trámites administrativos a través de internet y precisa de asistencia.

Asimismo, pide que «se publicite para general conocimiento en todos los supuestos en los que se haga referencia al servicio de atención telefónica 012 la posibilidad de acceder al mismo a través del número de te-

# El Común pide exámenes médicos en el deporte escolar tras el caso de Zaratán

#### LAURA G. ESTRADA VALLADOLID

La muerte de Sebas, el cadete de 15 años que falleció el pasado mes de enero después de sentirse indispuesto mientras entrenaba al fútbol en el Club Zaratán Sports, ha motivado al Procurador del Común a solicitar a la Junta de Castilla y León que desarrolle un sistema de acreditación mínima para la práctica deportiva federada, tal y como establece la legislación autonómica y, además, que extienda los reconocimientos médicos a los niños que participan en el programa de Juegos Escolares y en los Campeonatos Autonómicos.

Según recuerda la institución liderada por Tomás Quintana en una resolución de oficio, la Ley sobre Actividad Físico-Deportiva de la Comunidad, fechada en 2019, exige que haya un «sistema de acreditación de la aptitud física mínima requerida para la práctica deportiva federada» en aquellas modalidades que se determinen pero, a día de hoy, no existe.

En respuesta al requerimiento emitido por el Procurador del Común, la propia Consejería reconoció que no se ha regulado este sistema, entre otras cuestiones, porque su implantación implicaría un desembolso por parte de las familias. En concreto, consideran que tendrían que estudiar su «viabilidad [...] para que los costes de la ficha federativa no impidan en ningún caso el acceso de todos los ciudadanos a la práctica deportiva».

El área de Gonzalo Santonja, en el argumentario sobre por qué no se ha desarrollado aún la acreditación sobre el estado de salud de quienes practican deporte, añade que habría que determinar también qué modalidades deportivas incluiría y cuáles serían los requisitos.

A juicio del Procurador, esos «inconvenientes» a los que alude el departamento que también engloba Cultura y Turismo «no parece que deban justificar la carencia regulatoria», teniendo en cuenta que la legislación autonómica «exige esa regulación». Por eso insta a su desarrollo y recomienda que los exámenes médicos se extiendan a quienes practican deporte en edad escolar.

«Aunque para los deportistas federados de los más altos niveles sí existe un control médico para prevenir posibles repercusiones lesivas con ocasión de la práctica del deporte, a juicio de esta Procuradu-

ría ese control debería beneficiar a todos los deportistas federados, sin exclusión; y extenderse, al menos, al ámbito del deporte en edad escolar organizado, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, a través de los Juegos Escolares de Castilla y León y de los Campeonatos Autonómicos de Edad de Castilla y León», razona en su resolución.

En el texto también destaca que «la atención de la salud física y psíquica de los menores de edad ha de tener una consideración prioritaria» y, por eso, cree que «debería existir un alto grado de exigencia en lo que respecta a la comprobación del buen estado de salud de los deportistas», no sólo para verificar su aptitud para practicar el deporte que corresponda, sino porque la práctica del deporte «puede entrañar riesgos en ciertos niños y adolescentes con patologías ocultas que podrían ser detectadas a través de los correspondientes controles».

El conocido como Defensor del Pueblo basa su razonamiento en las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que considera conveniente la realización de exámenes previos al desempeño de un deporte para «detectar algunos factores de riesgo».

Y, aunque en su pronunciamiento reconoce que no hay un «consenso idóneo» respecto a las pruebas que deben realizarse, el Común se apoya de nuevo en los criterios de la Asociación Española de Pediatría para pedir que, al menos, incluya la historia clínica detallada del menor – con antecedentes familiares de ciertas patologías y enfermedades—, una exploración física centrada sobre todo en el aparato cardiovascular y el locomotor, y pruebas complementarias para ciertos deportes, como por ejemplo un electrocardiograma.

Y es que, según refleja la institución presidida por Tomás Quintana a partir de la respuesta que la Consejería de Deportes les trasladó el 15 de marzo de este año, «los deportistas federados pertenecientes a núcleos de tecnificación deportiva o que cuenten con el reconocimiento de alto rendimiento deportivo» tienen un seguimiento médico a través del Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León y un seguimiento psicológico a través del programa PROADCYL, mientras que las federaciones también exigen exámenes médicos a sus jugadores para expedir su licencia, pero sin que esté regulado ese sistema de acreditación de la aptitud física mínima requerida.



LEÓN **90.2 FM**  PALENCIA 101.9 FM

SALAMANCA 103.4 FM

> ASTORGA 97 7 FM

99.8 FM 88.1 FM
ÁVILA BÉJAR

ÁGREDA **93.2 FM** 

88.4 FM

ARENAS DE SAN PEDRO

97.7 FM

89.6 FM

**SEGOVIA** 

94.1 FM

**SORIA** 

aranda de duero BURGOS ci 91.6 FM 92.9 FM

ciudad rodrigo 103.4 FM VALLADOLID ZAMORA **102.8 FM 97.1 FM** 

# Mañueco rechazará en el Senado la amnistía y defenderá la Constitución

El presidente de la Junta es uno de los siete barones del PP que acude a la Comisión de Autonomías de la Cámara Alta y a la que asiste también el catalán Pere Aragonés

#### VALLADOLID

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defenderá hoy desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado los intereses de la Comunidad y de todos los españoles ante «la nefasta Ley de Amnistía», en una reunión que confrontará la posición de los 'populares' con la del catalán Pere Aragonés ante la ausencia de los socialistas.

«Es una obligación moral y ética defender la igualdad, la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho», manifestó ayer Fernández Mañueco en un mensaje previo en su cuenta de X, consultado por Ical, en el que confirmó que estará hoy en la Cámara Alta y avanzó los ejes de su intervención.

Fernández Mañueco es uno de los siete presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que estará este lunes en el Senado, a una Comisión a la que acudirá también el presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonés, pero que, en su caso, defenderá la ley de amnistía como «necesaria» y un texto que tiene que servir para acabar con la «represión que en su momento incentivó de forma muy clara el Partido Popular».

La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), tiene prevista la reunión a las 10 horas en la Sala Europa de la Cámara Alta en la que se debatirá y, en su caso, aprobará, el informe acerca del contenido autonómico de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Por parte del PP, intervendrán Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Fernando López Miras (Región de Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), María Guardiola (Extremadura), Jorge Azcón (Aragón) y Juan José Imbroda (Melilla). Además, por parte del PP, acudirán siete consejeros del resto de sus gobiernos autonómicos, informa Servimedia.

Se espera que la estrategia del PP gire en torno al informe que ellos mismos impulsaron con su mayoría absoluta y que previsiblemente se aprobará. Entre otras cuestiones, el texto defiende que la proposición de ley de amnistía puede sentar «un precedente muy peligroso» porque «deja desprotegido el Estado autonómico» al dar «una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales».

Además, el PP considera que, al amnistiar los delitos de malversación que tuvieran «la intención de favorecer la independencia de Cataluña», se atacan los intereses financieros de las comunidades, puesto que se vulnera la igualdad entre territorios «sin un fundamento constitucional» y «sin una finalidad legítima».

También se prevé que las comunidades del PP ahonden en sus críticas a la tramitación de la amnistía por haber sido un procedimiento «tortuoso y fraudulento». En su opinión, debería ser aprobada a través de una reforma constitucional que diera a Congreso y Senado «una posición de paridad», puesto que, según su tesis, no tiene cabida en la Constitución.

Los presidentes del PP sentenciarán así que la amnistía es un riesgo para las autonomías, mientras que Aragonés defenderá su utilidad. Por parte del PSOE, en cambio, no acudirá ningún presidente autonómico. Tanto Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), como María Chivite (Navarra) y Adrián Barbón (Asturias) han confirmado que se ausentarán.

### Más de 86.000 esquiadores en las estaciones de San Isidro y Leitariegos

#### VALLADOLID

Las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, dependientes de la Diputación de León, cerraron la campaña 2023-2024 con un balance de 86.823 esquiadores recibidos en una temporada marcada por una meteorología adversa para la práctica del esquí.

Estas cifras, aunque se sitúan por debajo de los más de 100.000 usuarios de las mejores temporadas, sí superan no sólo la de la pandemia (2020-2021), sino también las de los años 2015-2016 y 2016-2017 en número de esquiadores e ingresos, informa Europa Press. De los 129 días de apertura contemplados en el calendario oficial, la falta de nieve no permitió el inicio de la campaña hasta bien entrado enero.

Las precipitaciones se han producido de forma irregular. Las instalaciones de San Isidro han prestado servicio 76 días y las de Valle Laciana- Leitariegos lo han hecho durante 60 jornadas.



Julián, Pablo, Rosario, Fidel y José María, voluntarios del espacio de innovación Innoveas' de Cruz Roja en Valladolid. ICAL

# Ingenieros, los nuevos voluntarios del centro Innoveas Castilla y León de Cruz Roja Valladolid

#### VALLADOL

Julia, a sus 83 años, bucea en su teléfono móvil mientras escucha con atención las indicaciones de Pablo sobre el modo de crear carpetas en su dispositivo para ordenar las fotos que tiene guardadas en su galería. "Puedes crear una carpeta de tus hijos, tu nieto o las vacaciones de verano", le apunta.

Esta imagen se repite casi a diario entre una usuaria mayor y un volun-

tario de Cruz Roja en el nuevo Espacio de innovación Innoveas de la entidad en Valladolid. Y es que el voluntariado ha cambiado, al igual que las demandas de las personas que atiende la organización. Hace unos

años, un anciano recibía la visita de un voluntario para hacerle compañía, dar un paseo o acompañarle a la consulta médica, informa Ical.

Ahora, sigue así para algunos perfiles, pero también se ha ampliado porque el colectivo de personas mayores requiere de otros servicios como es mejorar las competencias digitales a vulnerables.

Nuevos perfiles que se replican en el voluntariado. Pablo Marcos es un claro ejemplo. Salmantino de 60 años pero residente en Valladolid y prejubilado de la empresa Clarios, que antes fue la fábrica de baterías Varta, ubicada en Burgos. Su formación como doctor ingeniero industrial le convierte en una persona muy útil para el centro Innoveas de Cruz Roja, ya que sus conocimientos en tecnología son claves para dar talleres a los mayores. "Nunca había tenido contacto con el voluntariado, entre otras cosas porque no tenía tiempo, ni me planteé entrar en este mundi-

Este no es el único con la etiqueta del cambio de perfil en el voluntariado, sino que también hay otros en Innoveas como Fidel Juan, de 62 años y en la reserva del Ejército, tras haber sido técnico superior electricista de aeronaves, y José María Camarero, un ingeniero informático de 49 años, jubilado por una enfermedad tras sufrir un tumor cerebral. Los tres forman parte de la nueva hornada de voluntarios de Cruz Roja en Castilla y León, que en total son 13.637, con una edad media de 44 años.

Todos ellos confiesan que ayudar a las personas mayores es la mejor forma de llenar parte de su tiempo libre ahora que no trabajan, compartiendo sus conocimientos en nuevas tecnologías. "Nos gusta ser útiles y estar en contacto con la gente", declaran.

# CASTILLA Y LEÓN

# Historiadores critican la «ausencia de rigor histórico» de la Ley de Concordia

Una declaración firmada por 107 investigadores asegura que la proposición de PP y VOX tiene «un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en memoria democrática»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Historiadores, investigadores y profesores de Castilla y León se han unido para mostrar su frontal rechazo a la proposición de ley de Concordia presentada por PP y VOX en las Cortes. Una iniciativa que según la declaración que ya han firmado más de un centenar de personas, «apela a un supuesto 'rigor histórico' y un 'criterio científico' que brillan por su ausencia». «Desvirtúa las políticas de memora democrática actualmente vigentes», agrega el texto, al tiempo que añade que «se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978».

La declaración, titulada 'No hay concordia sin memoria' y publicada en el blog Conversación sobre la historia, cuenta ya con 107 firmantes entre los que figuran profesores universitarios de distintas ramas de conocimiento de la Comunidad, así como representantes de asociaciones, investigadores y personalidades de otros ámbitos. Igualmente, existen otros 226 nombres que muestran su apoyo a la declaración y entre los que aparecen los de miembros de distintas universidades de España y del mundo, historiadores y empleados públicos, entre muchos otros.

En total 333 personas que a día de hoy respaldan la declaración de los historiadores de Castilla y León que asegura que la proposición de ley de PPy VOX «evidencia un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León».

«Como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto 'rigor histórico' y un 'criterio científico' que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia», agrega la declaración.



Primera excavación tras la proposición de ley, en Mojados (Valladolid). ICAL

Ahondando en el contenido de la proposición de ley, los historiadores coinciden en que «no existe un relato absolutamente consensuado sobre la II República», pero aclaran que «hay un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos».

«Integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura», explican, al mismo tiempo que agregan que lejos de «idealizar» la República, está considerada «el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al mirar nuestro pasado».

Más adelante, la declaración 'No hay concordia sin memoria' detalla

que se han podido acreditar «unas 16.000 víctimas mortales, como mínimo, debidas a la represión franquista en las provincias de Castilla y León, ya fuera por sentencia de consejo de guerra, asesinato extrajudicial o muertes en cárceles o campos de concentración».

«No podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en la democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados 'caídos por Dios y por España', recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento», relatan.

Ante esta premisa, defienden que «esta atención específica a las víctimas de la violencia franquista, que es la médula de las normas estatales y autonómicas hoy vigentes sobre memoria democrática, está au-

sente en la proposición de ley, en la cual se mezclan indebidamente todo tipo de víctimas desde 1931 hasta 1978, haciendo una innecesaria referencia a las víctimas del terrorismo posterior».

Ya en otro punto de la declaración, los historiadores firmantes lamentan que el artículo 4.4 de la proposición de ley, que habla de preservar la identidad de las personas involucradas en los procesos de recuperación, «es tanto como impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y a la libertad de investigación, sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales».

En cuanto a la Comisión de Exhumaciones que la proposición de ley pretende crear, los historiadores lo valoran como «un retroceso respecto del decreto de 2018» cuando excluye «a las asociaciones de memoria histórica, a la universidad, a las Cortes y otros estamentos, a los que se otorgaba una función consultiva».

«La concordia se ejerce más que se legisla sobre ella», asevera la declaración, «de lo contrario resulta una expresión vacía de contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la dictadura». «No tan difícil debería ser consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución. En todo caso, es un deber moral y una obra de justicia que nos obliga a todos atender las demandas de todas las víctimas de la violencia política, empezando por las de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que son las que más tiempo llevan esperando», concluyen los historiadores, no sin antes exigir «a los grupos de PP y VOX de las Cortes de Castilla y León la retirada de la proposición de ley de Concordia»

### Ocho heridos, entre ellos un bebé, en dos accidentes en Soria y Palencia

#### SORIA / PALENCIA

Ocho personas resultaron heridas como consecuencia de dos choques entre vehículos en las carreteras N-111 de Soria, donde cinco personas fueron atendidas, y N-610 de Palencia, en la que tres personas, incluido un bebé, tuvieron que ser excarceladas, informa Europa Press.

El siniestro de Palencia tuvo lugar minutos antes de las 12.40 horas deldomingo, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido llamadas que alertaban de un accidente en el kilometro 2 de la N-610 en el que un turismo y una furgoneta habían sufrido un choque lateral y había una persona inconsciente, herida y atrapada en la furgoneta. Dos varones y un bebé fueron trasladados al Complejo Asistencial de Palencia.

El accidente de Soria tuvo lugar minutos antes de las 17.05, cuando varias llamadas a la sala de operaciones del 112 Castilla y León han alertado de un accidente en el kilómetro 231 de la citada vía, donde habían chocado dos turismos, uno de ellos había volcado y varias personas necesitaban asistencia sanitaria.

El centro de emergencias 112 ha avisado del incidente a Policía Local de Soria, Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, además se ha avisado a bomberos de Soria, ya que uno de los vehículos perdía líquidos y había muchos restos en la carretera.

Finalmente, han sido cinco las personas que han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Soria, cuatro varones de 23, 32, 36, y 41 años, en ambulancia de soporte vital básico, y un quinto herido, que fue trasladado en UVI móvil.



# CASTILLA Y LEÓN

#### ESTHER NEILA VALLADOLID

Los doce miembros del Consejo de Gobierno viajarán en coche híbrido a partir del año que viene. ¿La razón? Para poder circular por las grandes ciudades que aplican restricciones a los vehículos más contaminantes y porque la Administración debe asumir un papel ejemplar. Con ambos argumentos, la Junta de Castilla y León acaba de licitar el alquiler de los doce vehículos asignados al presidente de la Junta, el vicepresidente y los diez consejeros del Ejecutivo autonómico para sus desplazamientos oficiales por un total de 677.500 euros para un periodo de cuatro años.

Son más de 13.400 euros al año por cada uno de esos doce vehículos en régimen de *renting* (y sin opción de compra) incluyendo seguros, las revisiones correspondientes y puesta a punto permanente, para los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Para 2028, esa cuantía asciende a 16.400 euros por coche.

El Consejo de Gobierno aparcará así modelos como el Renault Talismán o el Koleos que ahora usan sus integrantes. Esos coches pasarán a la reserva, para su uso por parte de los empleados públicos de la Junta, que tiene un total de 2.900 vehículos, entre tractores, furgonetas, turismos, remolques, camiones o vehículos industriales, entre otros. A esa segunda vida pasaron también los Velsatis y los Laguna que previamente había utilizado el Ejecutivo.

Justifica el expediente que en es-

te momento es «preciso renovar» la

flota oficial. Los nuevos doce vehí-

culos oficiales serán «de la misma

marca y modelo», híbridos y de co-

lor gris. El contrato está abierto no sólo a berlinas, que es lo más habitual de las flotas de los representantes oficiales, sino también a carrocerías tipo SUV.

«Tanto por razones prácticas ligadas a que puedan circular en grandes ciudades como por el papel ejemplar que se exige a la Administración, estos velículos deben reunir

«Tanto por razones practicas ligadas a que puedan circular en grandes ciudades como por el papel ejemplar que se exige a la Administración, estos vehículos deben reunir unos exigentes requerimientos medioambientales», indica el expediente. Está promovido por la Consejería de Economía para conseguir «me-

# Presidente, vice y consejeros jubilan sus coches y se pasan al híbrido

La Junta licita el 'renting' de sus 12 vehículos oficiales asignados al Consejo de Gobierno, por 13.000 euros al año cada uno / Podrán ser berlina o SUV pero todos del mismo modelo

diante economías de escala, ofertas económicamente más ventajosas y para lograr una imagen homogénea de la flota de vehículos asignados a funciones de representación».

Serán en todo caso coches híbridos, enchufables o no, y dispondrán de la etiqueta Eco o Cero, que son las calificaciones que permiten un mayor acceso a los centros urbanos de las ciudades más pobladas. La emisión máxima de CO2 no podrán ser superior a los 120 g/km.

En cuanto al combustible, podrán combinar el arranque eléctrico con diésel o con gasolina siempre y cuando la potencia combinada alcance, como mínimo, los 140 kw.

La licitación establece los requisitos mínimos del equipamiento. Según el pliego, no sirve cualquier cosa siendo los ocupantes altos cargos de la Junta. Los vehículos deben reunir una serie de características «acordes al uso para el que van a ser destinados: la utilización por los más altos representantes de la Administración de Castilla y León, lo que requieren unas notables prestaciones de seguridad y confortabilidad».

«El Presidente de la Junta ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella; los consejeros, por su parte, ostentan la representación de la consejería que tuvieran asignada. En definitiva, los miembros de la Junta de Castilla y León tienen atribuida una función representativa de la Comunidad y de la Administración, para cuyo correcto ejercicio requieren en sus desplazamientos, de vehículos oficiales de unas acordes características y prestaciones», incide el texto.

#### El contrato exige que sean de color gris y con las lunas traseras tintadas

#### Son representantes que «requieren una notable seguridad y confortabilidad»

Esas prestaciones las disfrutarán directamente los conductores de estos vehículos, dado que todos cuentan con chofer. Entre los sistemas exigidos, figuran el limitador y regulador de velocidad, varios sistemas de seguridad como detección de ángulo muerto, prevención de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detección de fatiga o frenado de emergencia automático en caso de detección de peatones o ciclistas.

Promueve la contratación conjunta del *renting* la Consejería de Economía y Hacienda en base a un acuerdo alcanzada el 1 de febrero para designar a este departamento el suministro de los 12 vehículos de representación, con cargo a los créditos de cada consejería, salvo en el caso de la Consejería de la Presidencia, a cuyo cargo se adquirirán también los destinados a presidente y vicepresidente.

Al cabo de cuatro años, la Administración pagará por ese *renting* 56,500 euros por vehículo, incluyendo el alquiler y todos los gastos de mantenimiento, desde la ITV hasta los cambios de ruedas.

Los vehículos usados hasta ahora por presidente y consejeros eran propiedad de la Junta. La razón de cambiar de régimen responde a que son vehículos con los que se hacen muchos kilómetros al año y con el paso del tiempo se devaluán y su mantenimiento resulta muy costoso. «Se trata de vehículos con un uso muy intensivo (hasta el punto de que se incluyen en el renting 50.000 kilómetros anuales, lo que viene a suponer en torno a cuatro veces el número de kilómetros que, de media, se recorren por vehículo en España), lo que ocasiona que frecuentemente, tras los cuatro primeros años, deje de estar en las óptimas condiciones que requiere el concreto uso al que están destinados, por lo que es preferible abandonar el vehículo al cabo de ese periodo que adquirirlo en propiedad». «Además, el renting proporciona otras prestaciones, como la garantía de rápida sustitución en supuesto de avería o accidente, que constituyen nítidas ventajas en este concreto caso frente a otras formas de suministro, dada la ausencia de otros vehículos similares en las consejería, y por tanto carencia de un vehículo de las necesarias características durante el tiempo que permanece en el taller o se adquiere otro que lo susti-

Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de abril para presentar su oferta en este procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El plazo de duración del contra

to será de 51 meses desde el próximo 1 de septiembre o del día de la formalización, si fuera posterior a esa fecha. Desde ese momento, la adjudicataria dispondrá de tres meses para entregar los vehículos. La previsión de la Junta es que la entrega se realice en Valladolid a partir del 30 de noviembre de este año.

Los doce miembros del Consejo de Gobierno son los únicos que tienen un vehículo oficial asignado para sus desplazamientos de trabajo, incluyendo los viajes desde su residencia en otras provincias, como es el caso de los consejeros de Cultura (que viaja desde La Losa, en Segovia), Sanidad (desde Burgos) y (Medio Ambiente (desde León).

El resto de los altos cargos puede hacer uso de los automóviles de la administración para desplazarse en el ejercicio de su cargo o hasta su puesto de trabajo en el caso de que residan en otras provincias. Es el caso de siete directores generales que viajan en coche oficial o vehículo compartido desde su domicilio en Salamanca: la de Universidades, el de Administración Local, el de Comunicación, el de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, el de Producción Agrícola, el de Deportes y la directora del Gabinete del Presidente. La normativa dice que pueden utilizar un coche oficial «para acudir diariamente a su lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible con otros altos cargos que residan en la misma localidad».

Desde Ávila viaja en vehículo oficial el viceconsejero de Medio Ambiente y, durante medio año, la directora general de la Mujer.

Desde Aranda ocasionalmente viene a Valladolid en coche oficial el director general de Transparencia y desde Miranda, la directora de Agencia de Protección Civil.

Solos o en coche compartido se desplazan desde Palencia el director deneral de Innovación y Formación del Profesorado, la directora General de Política Económica y la directora General de Presupuestos. Y, desde Segovia se mueve en coche de la flota la directora de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa

# Ávila, León y Segovia claman contra el «desmantelamiento» de la Sanidad

#### VALLADOLID

Ávila, León y Segovia se han concentrado durante este domingo, Día Mundial de la Salud, para clamar contra el desmantelamiento del sistema sanitario en Castilla y León. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de las tres provincias ha organizado manifestaciones que han reunido a más de 400 personas entre los territorios.

'La Sanidad pública es un derecho. Que no te lo roben'. Bajo este lema se han concentrado en Ávila las tres Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la provincia, situadas en la capital, Valle del Tiétar y Barco y Piedrahíta, en contra del "desmantelamiento" de este servicio, informa Ical.

"Reivindicamos que se le dé una vuelta a todo esto", explicó José Ángel San Miguel, portavoz de la plataforma de Ávila, que insistió en pedir a los dirigentes públicos "que pongan el empeño de intentar solucionar todos estos problemas, que están repercutiendo sobre todo en las zonas rurales, donde están totalmente desprotegidos".

Por su parte, Carmen Franganillo, portavoz de la plataforma en León, expresó durante la concentración que "tenemos que luchar para que los profesionales que vienen a León a hacer el MIR no se vayan después a otras comunidades autónomas o a otros países".

La Plaza Mayor de Segovia también acogió una concentración bajo el lema 'La salud no es un negoció en la que, a la denuncia generalizada por la "precariedad" en la Atención Primaria y el aumento de las listas de espera, se unió la "incertidumbre" que se vive en la provincia sobre la construcción del centro de salud Segovia IV, "que iba a ser la segunda infraestructura sanitaria cuando se presentó el proyecto" pero que todavía no está en marcha.



Concentración en Ávila de la Plataforma por la Sanidad Pública. ICAL

## **ESQUELAS**



#### DOÑA MARÍA ENCARNACIÓN **GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**

DAMA COMENDADORA DE LA ORDEN DE SAN GREGORIO MAGNO DRA. EN HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÂNEA CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, LCDA. EN DERECHO CANÓNICO Y MIEMBRO DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA

Falleció en Pamplona el día 7 de abril, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

#### **SU FAMILIA**

Ruega una oración por su alma y les comunican que la misa funeral tendrá lugar **el día 9 de abril a las 13.15 horas en la capilla del** Tanatorio de Funeraria 'San José', para su posterior densanso a las 5 de la tarde en el cementerio de Villaveta (Burgos).

Burgos, 8 de abril de 2024

#### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

PONTE EN CONTACTO burgos CON

C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org

#### FARMACIAS COLEGIO OPICIA **DE GUARDIA**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- C/ Francisco Sarmiento, 8
- Plaza Mayor, 19
- (esquina C/ San Lorenzo)
- C/ Barcelona s/nº (Parque Santiago - Gamonal)
- Avda. del Cid, 43-45

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Vitoria. I4I (Gamonal)
- C/ Francisco Sarmiento. 8

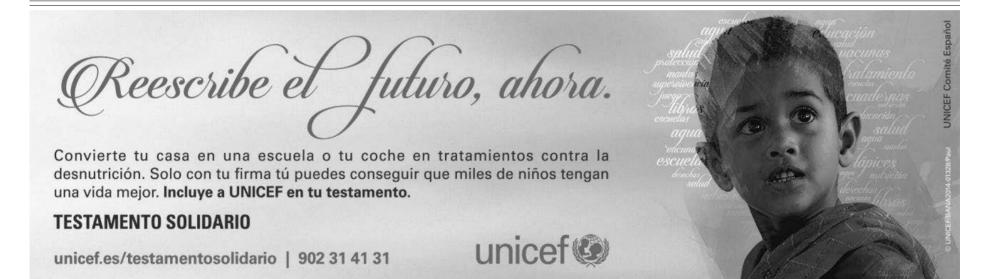

# **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# El Burgos CF vuelve a desaparecer fuera de El Plantío

**FÚTBOL.** El conjunto de Bolo se muestra de nuevo sin rumbo y cae en el campo del colista, el Villarreal B

LALIGA HYPERMOTION (J. 34)

2

VILLARREAL B

BURGOS CE

ESTADIO DE LA CERÁMICA. 2.100 ESPECTADORES

Villarreal B: Iker Álvarez, Adrià Altimira, Pau Navarro, Stefan Lekovic, Pablo Íñiguez, Dani Esmorís, Carlo Adriano (Geralnik, 73'), Javi Ontiveros (Diego Collado, 91'), Hugo Novoa (Lanchi, 73'), Carlos Romero (Jorge Pascual, 84'), Álex Forés (Requena, 84').

Burgos CF: Caro, Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Matos (Mumo, 70'), Alex Sancrís (Ander Martín, 70'), Daniel Ojeda (Bermejo, 60'), Miguel Atienza (Borja González, 70'), Elgezabal (Joni Montiel, 46'), Curro, Fer Niño.

Árbitro: González Díaz (Colegio asturiano).

Tarjetas amarillas: Romero, Pablo Íñiguez, Jorge Pascual; Elgezabal.

Tarjetas rojas: No hubo.

**Goles:** 1-0 (15′) Pau Navarro. 2-0 (41′) Forés. 2-1 (83′) Fer Niño.

#### BURGOS

Cuarto encuentro consecutivo del Burgos sin ganar después de un encuentro en el que los de Jon Pérez Bolo pagaron su mala primera mitad, en la que le faltaron ideas en ataque y mucha intensidad en defensa, lo que le llevó a encajar dos goles en contra. Mejoró algo el equipo blanquinegro en el inicio de la segunda parte, llegando más hasta el área de un Villarreal B completamente encerrado ya en su área, aunque le seguían faltando ideas arriba a los visitantes, que conseguían finalmente recortar diferencias en un saque de esquina en el minuto 83 y protagonizaban unos minutos finales muy intensos en los que el balón estuvo siempre en campo contrario. Pero no pudo ser.

Ya desde el pitido inicial avisó el Villarreal B con un zurdazo desde la frontal del área de Carlos Romero que no encontró los tres palos. Apenas se había cumplido el primer minuto de juego y el filial groguet apretaba ante un Burgos al que le faltaba intensidad en defensa y que a punto estuvo de encajar de nuevo en el minuto 3, en un balón raso del propio Carlos Romero que despejaba José Matos.

Tenía el balón el Villarreal B, que lo movía con comodidad, llegando una y otra vez a las inmediaciones del área burgalesa ante un Burgos incapaz de superar las marcas de los amarillos y progresar con el balón controlado. Sufrían los de Jon Pérez Bolo, que ayer veía el partido desde la grada, y en el minuto 8 probaba Altimira con un centro desde la derecha al segundo palo que, si bien no encontraba rematador, generaba de nuevo mucha sensación de peligro ante la defensa de los burgaleses, que no conseguían despejar



Joni Montiel, durante el partido contra el Villarreal B. LALIGA

del todo el peligro. Insistían los locales, con mucha movilidad y velocidad y jugando fácil con el balón ante un Burgos inoperante en ataque y flojo en defensa.

Tan flojo que al cuarto de hora los blanquinegros acababan encajando el primer gol en contra en una jugada a balón parado, un córner que, tras un rechace y un paradón de caro, acababa rematando Pau Navarro al fondo de las mallas.

Fallaron las marcas en el Burgos y seguían haciéndolo en los minutos siguientes, en los que el filial groguet seguía merodeando con peligro el área local. Poco a poco, sin embargo, parecía que conseguía asentarse sobre el terreno de juego el Burgos, que le arrebata el balón al Villarreal B y empieza a llegar al área contraria, como en un remate de tacón de Fer Niño que despejaba la defensa visitante o un remate alto de Sancris que se iba alto.

La primera clara para los blanquinegros, sin embargo, no llegaba hasta el minuto 38, en un remate de Sancris desde el balcón del área que no encontraba portería. Sufría el equipo local sin balón, pero aprovechaban los locales un nuevo error de la defensa burgalesa para marcar el segundo en el minuto 41, tras un rechace mal despejado, en que Matos acaba perdiendo el balón en boca de gol para que Forés, muy atento, solo tenga que empujarla para colocar el 2-o.

Pudo recortar el Burgos antes del descanso en un saque de falta de Sancris que se estrella en el larguero. El rechace le caía a Dani Ojeda, que en vez de pararla, la engancha de primeras a las nubes.

Colocaba el técnico burgalés a Joni Montiel como mediocentro para tratar de revertir la situación en la segunda mitad, pero no cambiaba el sistema el Burgos, que seguía estrellándose ante el muro del Villarreal B, sin ideas nuevas. Aun así, lo intentaba con todo el Burgos, con más prisa y corazón que con cabeza, pero protagonizando algunas llegadas ya en los primeros minutos de la reanudación, sobre todo con Sancris generando algo de peligro en las inmediaciones del área contraria, pe-

#### El gol de Fer Niño en el 83' dio alas al Burgos, pero no tuvo acierto para conseguir empatar

ro sin ningún problema para la defensa local.

Insistían los blanquinegros, que en el 56 disponían de una buena ocasión en botas de Joni Montiel, que con la zurda obligaba a lucirse a Iker Álvarez. Apretaba el Burgos ante un Villarreal B completamente replegado. Y pudo llegar el gol de los burgaleses en el 64, en un remate de Sancris con el interior de la bota desde el balcón del área que se fue fuera por muy poco.

Había mejorado el Burgos tras el descanso, pero seguía faltando algo más en ataque y en el 67 Fer Niño no llegaba por poco a rematar un córner botado por Curro. Parecía que se desinflaba el Burgos tras la salida en tromba de la segunda mitad y el Villarreal, a la contra, empezaba allegar de nuevo, como en un remate de Forés que se iba desviado. Tenía la suya el Burgos en el 74, en un balón en profundidad de Curro que remataba Fer Niño con la zurda que atrapaba sin problemas Iker Álvarez. Si acertó a rematar Fer Niño en el 83, tras un córner botado por Joni Montiel desde la derecha que metía a los suyos en el partido (2-1).

El gol dio alas a los blanquinegros, que apenas un minuto después pudo marcar de nuevo en un remate de Curro Sánchez con la zurda que se iba rozando el palo. La defensa despejaba poco después el dispar de Borja Gonzálezen un Burgos completamente volcado sobre el área contraria, aunque también el Villarreal B tuvo la sentencia a la contra en un remate de Jorge Pascual que rechazaba in extremis lanzándose al suelo Aitor Córdoba.

Lo intentaba Mumo en la última de los de Bolo, que lo probaron todo hasta el pitido final, pero se fueron de vacío de la Cerámica.

# DEPORTES FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

# El Mirandés regala la victoria al Sporting

**FÚTBOL.** El conjunto de Lisci muestra su angustia en Anduva y complica aún más su posición en la clasificación

LALIGA HYPERMOTION (J. 34)

1

CD MIRANDÉS

SPORTING

ESTADIO MUNICIPAL DE ANDUVA

CD Mirandés: Ramón Juan; Pablo Ramón, Barcia (Álvaro Sanz, 62'), Barbu, Jonathan Gómez; Tachi (Lachuer, 79'), Alberto Reina (Luna, 79'); Ilyas Chaira, Carlos Martín, Alcedo (Lautaro de León, 71'); y La Gumina.

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez; Rober Pier, Ínsua, Diego Sánchez; Haissem Hassan (Guille Rosas, 67'), Rivera (Gaspar Campos, 46'), Nacho Martín (Roque Mesa, 84'), Nacho Méndez, Cote; Juan Otero (Queipo, 91') y Djurdjevic (Mario González, 67').

**Árbitro:** González Esteban (País Vasco) y en el VAR Sagués Oscoz (País Vasco).

Tarjetas amarillas: Verdasca (Banquillo), Jonathan Gómez, Tachi, Carlos Martín, Pablo Ramón; y Djurdjevic.

Tarjetas rojas: No hubo

Goles: 0-1 (4'): Nacho Méndez. 1-1 (28'): Alcedo. 1-2 (56'): Nacho Méndez. 1-3 (73'): Mario González.

#### BURGOS

Un CD Mirandés angustiado en su juego y sin nada de contundencia defensiva regaló al Real Sporting, un rival con parecidas dudas y también muy frágil e irregular, una victoria demasiado cómoda en Anduva. Una derrota rojilla que además tiene un alto coste anímico y en la clasificatoria para los jabatos, pues el abismo del descenso cada día esta un poco más cerca. El equipo burgalés concedió un gol tempranero y aunque sin jugar bien consiguió empatar a la media hora de nada le serviría, pues siguió cometiendo errores graves en lo defensivo y en la segunda mitad sería castigado por un conjunto asturiano al que tampoco le hizo falta jugar bien al fútbol en este partido tan plano y durante muchos minutos aburrido.

En una tarde ideal para jugar al fútbol y con el césped de Anduva en muy buenas condiciones, burgaleses y asturianos se presentaron ante el respetable exhibiendo desde el inicio gran parte de esas debilidades que han mostrado a lo largo de toda la temporada. Así, muy fácil yya en el primer minuto, el local Carlos Martín recibió en la media punta, todavía lejos del vértice del área grande pero sin nadie cerca, y tras un control hacia adentro soltaba un duro disparo que se perdió cerca de la escuadra del palo corto.

Una debilidad defensiva que no tardó en verse en su rival y muy pronto, el problema es que en esta oportunidad costó un gol tempranero en contra. En el 4´ y desde campo propio el Sporting aprovecha el descontrol rojillo en la presión sobre pelota y con una gran jugada colectiva casi al primer toque, donde Otero fue protagonista arrastrando a los centrales para dejar a Djurdjevic el espacio vacío en la banda y la asistencia a un Nacho Méndez que remachó a la red.

El tanto recibido hizo daño a un



Ilyas Chaira, durante el partido contra el Sporting. LALIGA

Mirandés que tuvo otro susto muy rápido y que tardó un cuarto de hora en sacudirse la tímida presión de un Sporting que para superado el ecuador del primer tiempo estaba tan cómodo que ni siquiera se planteaba ser ambicioso. Al once del visitante Miguel Ángel Ramírez le bastaba con dominar en lo territorial, que no con su fútbol, tener más posesión aunque fuera de poca calidad, porque incluso ganaba la mayoría de los duelos individuales y con eso era más que suficiente para mantenerse tranquilo a la espera de alguna concesión de un conjunto burgalés desaparecido.

Alessio Lisci había compuesto un once inicial sin Gabri Martínez y con La Gumina como punta solitario y ahora con el marcador en contra podrían aumentar las posibles dudas, pero poco más tarde sería la calidad del talentoso Ilyas Chaira quien dio las primeras señales de vida en ataque, primero con un gran regate para un Jonathan Gómez que no estu-

vo bien en el último pase y después para sí mismo y finalizar con un disparo que paró el portero pero que suponía la primera reseñable tras la inicial de Carlos Martín.

No hubo que esperar y cinco más tarde, en el 28' llegaba el empate en otra jugada de mucho toque y poca tensión defensiva, cuando al final Pablo Ramon filtra un pase a Alberto Reina al área pegado a la línea lateral y tras una buena maniobra consigue ponerla franca al segundo palo para que Juan María Alcedo fusile el empate.

La igualada acabó de golpe con la supuesta calma del Sporting y cinco más tarde en un centro blando al área y ante la presencia de un La Gumina que no tenía opciones, los dos centrales dudan y el cuero acaba golpeando en los estirados brazos de Insua, lo que supone tras consultar con el VAR un penalti para remontar. Pero no, porque el Mirandés regala la ocasión inmejorable y Rubén Yáñez saca el ajustado disparo al palo, aun-

que no duro, de Carlos Martín.

De ahí al descanso el Mirandés rebajó su perfil anímico y en esos minutos de mucha igualdad quien pudo sacar partido fue el rival, en el 38′ cuando Tachi la pierde ante Otero en plena salida y el colombiano se precipita a la hora de definir, y en el descuento en una muy clara de Cote desde dentro del área tras un gran pase de Nacho Martín.

Los primeros minutos del reinicio fueron una continuación de lo visto, un choque bastante plano donde las intentonas llegaban producto de la fragilidad defensiva como las de Alcedo o Gaspar Campos con chut lejanos. Hasta que en el 11´ el Sporting progresa en ataque tras una pérdida rival y con todo el tiempo de mundo para pensar ante una defensa muy estática, Cote terminan poniéndola al segundo palo donde aparece Nacho Méndez completamente solo para hacer el segundo en su cuenta.

Otro gol tempranero y un nuevo momento de sombras para un Mi-

randés sin contundencia que cinco más tarde dejó que Gaspar Campos se deshiciera de hasta tres rivales para pisar área y soltar un disparo que bien pudo terminar en gol. Intervino Lisci metiendo a Álvaro Sanz por un central como Barcia, un cambio ofensivo obligado pero que esta por ver si solucionaba las muchas carencias de los rojillos.

En todo caso ambos técnicos movieron sus pizarras y las sensaciones siguieron siendo las mismas, una aburrida monotonía que podría romperse en cualquier momento de lado de cualquiera, como sucedió a falta de un cuarto de hora y en contra del más necesitado. Al Sporting no le hizo falta ni hilvanar una buena jugada, con un balón largo de cara para los centrales sobró, porque Tachi ni despeja ni controla y se la deja muerta a un recién incorporado Mario González para que haga el tercero y remate un partido que tendría un final bien triste por el conformismo, o impotencia, de los burgaleses.



Imagen del partido entre El Salvador y el Recoletas Burgos Caja Rural. J. L. USEROS

# El Recoletas Burgos Caja Rural ya es líder matemático

RUGBY. Su victoria ante El Salvador y la derrota del VRAC Quesos Entrepinares le convierte en ganador de la liga regular

**DIVISIÓN DE HONOR** 

CR EL SALVADOR APAREJADORES

CAMPO PEPE ROJO (VALLADOLID)

CR El Salvador: Bustamante (Juan Gonzá-CR El Salvador: Bustamante (Juan González, 48'), Romanos (Felipe García, 54'), Jacobo Ruiz (Alvarado, 48'), Víctor Sánchez (Peña, 48'), Rodrigo Fernández, Vega (Diego González, 48'), Santa Cruz, Tufuga, Facu Munilla, Santi Ortega, Torres, Du Toit, Mateo Sánchez, Barrios, Powys..

Recoletas Burgos Universidad de Burgos: Vázquez (Domínguez, 58°), Caini (Sívori, 78°), Gramajo (Adúriz, 78°), Sacovechi, Wagenaar, Sanz (Zumeta, 59°), Boronat (Walker, 65°), Snyman, Bay, Carrió, Masuyama, Guillo Ma-teu, Rascón (Gabriel Rocaries, 48°), López, Casteglioni.

Árbitro: David Joaquín Castro.

Tarjetas amarillas: Amarilla a Romanos (44´) en los locales y Snyman (64´) en los visitan-

Tarjetas rojas: No hubo

Tanteo: 0-5 (15'): Ensayo de Feta Casteglioni. 3-5 (28'): Puntapié de castigo de Santi Ortega. 6-5 (40+2'): Puntapié de castigo de Santi Ortega. 6-12 (44'): Ensayo de castigo. 6-17 (47'): Ensayo de Rubén Sanz. 13-17 (66'): Ensayo de Diego González transformado por Ortega. 13-20 (79'): Puntapié de castigo de Carrió.

Ganó Recoletas Burgos Caja Rural en el derbi del Pepe Rojo al Chami, lo que unido a la sorpresiva derrota de Quesos Entrepinares da ya el primer puesto de manera matemática

a los aparejadores, ventaja de campo en el playoff hasta el final. Heroico derbi regional entre dos transatlánticos del rugby español y que vino marcado por las condiciones del clima y del campo. Un diluvio sobre la Catedral del Pepe Rojo, un césped imposible en el arranque, lleno de charcos y un rugby absolutamente marcado por ese contexto. Por fortuna, el tiempo fue mejorando con el paso de los minutos y el sol acabó de salir del todo con las noticias desde Alcobendas. Perdió el Quesos y Recoletas Burgos Caja Rural ya es primero, pase lo que pase.

A los dos minutos, un primer error de Tani Bay en la pérdida en un contra-ruck generó complicaciones que pudo resolver cerca de la línea de marca Carrió con una agónica patada defensiva. El partido vino marcado por el juego con el pie, buscando puntapiés largos y profundos porque jugar a la mano sonaba prácticamente a disparo en el propio pie.

A los seis minutos, una infracción del Chami por fuera de juego parecía un puntapié fácil para Carrió, pero en la matinal del Pepe Rojo no había nada sencillo. Patada fallida, rarísimo en el diez. Dominaba el decorado Recoletas Burgos, con una peligrosa melé ya dentro de la línea de 22 pucelana, donde Tani arriesgó en una patada al ala, sin acierto.



Imagen del partido de ayer. J. L. USEROS

Los aparejadores mandaban y una gran acción de touch y patada generó otra touch a cinco metros de la marca, con un maul agónico y varias fases en pick and go, apretaban los dientes los delanteros y los defensas acabando la cuestión en melé para Burgos. Siguio la jugada y cuando parecía que llegaba el ensayo entre palos para Boronat, la jugada seghuía y con paciencia se abrió bien

el oval para que Feta Casteglioni lograra el primer ensayo del encuentro. Premio a unos minutos de claro control de los de amarillo y negro.

Reaccionó el Chami con coraje, y tras una touch bien ejecutada llegaba un maul a dos pasos de la marca que rozó el try del empate. Melé agónica para los visitantes, resuelta por el talento de Burgos a la hora de defender. Apretaba el Salvador, con otra touch a cinco tras infracción pero muy mal sacada, oval para los aparejadores. Eso sí, el Chami mejoraba en las melés, recuperaba y ponía en aprietos a los de Basso y García. Una infracción más al final era tirada a palos en situación fácil para Ortega, recortando distancias.

La batalla seguía en toda su crudeza en la zona medular, idas y vueltas, patada defensiva en respuesta a patada defensiva y sin dueño claro. Tremendos los satélites que ponía en órbita Carrió con su zurda, y que caían como meteoritos sobre los zagueros pucelanos. Hasta que en la última jugada del primer periodo el Chami supo forzar la doble infracción aparejadora centrada y perfecta para que Santi Ortega volteara el marcador, patada fácil, 6-5 y a la caseta.

Arrancaba la segunda mitad con un clima más benigno, y con Burgos saliendo a por todas, pisando campo adversario. Así, se forzaron dos melés y la segunda de ellas acababa en ensayo de castigo a favor de Recoletas Caja Rural con amarilla a Romanos, diez minutos de superioridad burgalesa. Fenomenal arranque.

Al minuto rozó el 50-22 Carrió con una sensacional patada que un defensor del Chami dejó dentro, casi ensayo y la apisonadora gualdinegra en marcha, porque la touch y el maul resultantes entraban en zona de marca posando Rubén Sanz en medio del maremágnum de humanidad sobre la línea.

Golpe de castigo inusual a favor de Burgos porque, tras la avalancha de cambios, el Chami volvía a tener quince jugadores en el campo apenas cinco minutos después de la amarilla. Qué cosas. Minutos de desconcierto en la Catedral hasta que a los 56 de partido los chamizos enlazaban unas buenas fases a la mano, rozando el primer ensayo los locales pero chocando ante ese Everest que es la defensa aparejadora.

Y es que el dominio en las melés era total para los burgaleses, aunque al final el coraje de los pucelanos les permitió lograr un ensayo a base de empuje de su delantera, con el agravante de una amarilla para Ruan Snyman. Momento de nervios, y carrió que buscó ampliar la ventaja con un puntapié de castigo lejanísimo bien dirigido pero que se quedó corto por muy poco, con 13-17 en el tanteo.

Eran momentos de puro nervio, con gran importancia en cada oval y con Bay rompiendo líneas en un carrerón sensacional frenado por Santi Ortega cuando se oteaba el ensayo burgalés en el horizonte. Dos retenidos seguidos del ataque de Recoletas daban esperanzas de remontada al Salvador, aunque los fallos locales en la touch eran diamantes para los de Basso y García. La defensa visitante forzó un retenido de Santi Ortega en la búsqueda desesperada del ensayo chamizo y Carrió pidió palos, logrando desde casi 50 metros sus primeros puntos de la matinal tras haber marrado todos sus puntapiés. Valiente y con clase, trece a veinte en el electrónico. Así acabó el encuentro, y las noticias desde Alcobendas acabaron de embe-

#### FORD Y ALLEGO SE ASOCIAN PARA ELECTRIFICAR LA RED EUROPEA DE CONCESIONARIOS CON RECARGA ULTRARRÁPIDA

Ford y Allego, la red pública paneuropea líder en recarga rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos, anunciaron hoy una alianza estratégica para extender la infraestuctura de recarga ultrarrápida a cientos de concesionarios Ford en toda Europa. Esta nueva colaboración ampliará aún más las opciones de recarga cómodas y fiables para los clientes de vehículos eléctricos de Ford, incluido el Nuevo Explorer 100% eléctrico I, mientras la marca estadounidense avanza hacia una gama completamente eléctrica de turismos y vehículos comerciales en Europa para 2035. Las estaciones de carga ultrarrápida Allego, con una capacidad de hasta 400 kW, estarán disponibles las 24 horas del día en los concesionarios de Ford.



## CITROËN C5 AIRCROSS E SERIES PLUG IN HYBRID

# Buena solución

#### Una prueba de Raúl Manso

anterior del Citroën C5 Aircross, una suerte de SUV con un diseño muy atractivo, original y muy solvente. Pues bien ha nacido una nueva generación, con li-

geros cambios, sobre todo en su imagen frontal. Sin duda, la carrocería SUV está «pegando» muy fuerte en el mercado, porque a los usuarios les da una cierta sensación de seguridad, un cierto halo de todoterreno y un cierto espacio. pero seamos serios, ni es tan seguro, porque su centro de gravedad está más alto, ni es un todoterreno puro, aunque tenga ciertas ayudas a la conducción offroad (algunos) y en cuanto al espacio de maletero, es mucho más espaciosa una berlina con carrocería familiar.



Pero de momento, vamos a hablar de su aspecto exterior que no ha cambiado mucho respecto a lo que ya conocíamos, pero sí debemos hacer una reseña importante en su imagen delantera, ya que para empezar, adquiere el nuevo logotipo de Citroën (que siguen siendo los dos chevrones) y unos nuevos grupos ópticos, con tecnología LED y forma, más o menos de V, que iluminan muy bien en horas nocturnas. En el paragolpes y, algo que se está convirtiendo costumbre en este tipo de vehículos eléctricos o híbridos, tenemos en los extremos unas aberturas que no son «fakes» y el aire frontal no se pierde. sino que contribuye a estabilizar al conjunto y hacer pasar más flujo de aire por el lateral del vehículo.

Lateralmente, no vemos muchos cambios, con una impresionante altura respecto al suelo de unos 23cm y los conocidos Airbumps, que se han convertido en

un referente estético, pero que «nacieron» con la finalidad de que la carrocería de los Citroën no sufriese

Detrás nos encontramos con una imagen conocida, con pilotos de tipo LED, como los del modelo anterior, pero que son totalmente nuevos en su interior y un paragolpes que combina la pintura blanca de la carrocería con un in-





tecciones alrededor del vehículo e incluyen las luces catadióptricas y dos salidas de escape para darle un toque deportivo. Abrimos el maletero, que en nuestro caso es de apertura eléctrica, y nos encontramos con un espacio de carga de 460 litros, que no es que sea un gran cofre de carga para un vehículo de 4,5 metros, indudablemente, lastrado por el espacio que

#### **MUY CÓMODO**

En las plazas traseras, nos encontramos con tres asientos independientes, que se pueden regular longitudinalmente cada uno para favorecer un mayor espacio de carga. No encontraremos problemas ni por espacio para las piernas, ni en anchura ni en altura. Delante nos encontramos (al igual que detrás) con



#### FICHA TÉCNICA

Motor: 1.6 + eléctrico

Potencia: 225 cv

Velocidad máxima: 225 Km/h.

Aceleración de O a 100: 8,7 seg.

Consumo: 1,5 I/100 Km.

Precio: 48.700 € (Versión probada)



unos asientos extremadamente cómodos, aunque con poca sujeción lateral.

#### LA MÁS EQUIPADA

La versión que pasó por nuestras manos era la más alta de la gama, lo que se notaba en unos muy buenos acabados además de que tenía un excelso equipo de serie con, climatizador bizona, asientos delanteros calefacta-

## IONIQ 5 N, ELÉCTRICO DE HYUNDAI, ELEGIDO WORLD PERFORMANCE CAR OF THE YEAR 2024

Hyundai Motor Company continua su racha ganadora en los World Car Awards con el vehículo eléctrico de altas prestaciones (EV) IONIQ 5 N nombrado World Performance Car 024. Esta es la cuarta victoria importante del Hyundai IONIQ 5 en los World Car Awards en os últimos tres años. Esta victoria consolida la posición de IONIQ 5 N como líder del mercado, ya que sigue superando a sus rivales EV con su excelente tecnología de alto rendimiento. Presentado en julio de 2023 como el primer EV de Hyundai N, IONIQ 5 N representa un nuevo segmento de EVs de altas prestaciones centrados en el conductor a través de nuevas tecnologías y una alta capacidad en circuito, lo que supone el primer paso en la estrategia de electrificación de N.









dos y con ajustes eléctricos, instrumentación digital, lector de señales de tráfico, sensor de presión de neumáticos, llantas de 19», equipo de infoocio con pantalla táctil de 10», ordenador de a bordo, aviso de vehículo en ángulo muerto, luces LED, modos de conducción, apertura y arranque por botón, portón trasero eléctrico, cámara de ayuda al aparcamiento trasero, sensores de proximidad perimetrales, techo panorámico abrible, navegador, control de velocidad de crucero, alerta de cambio involuntario de carril con corrección, alerta de fatiga del conductor, cambio automático de luces cortas y largas, levas del cambio detrás del volante multifunción, ayuda de arranque en pendiente, pedales de aluminio o llamada de emergencia, entre otros muchos elementos.

#### **COMBINACIÓN MAGISTRAL**

Combina un motor térmico de gasolina 1.6 de 180cv con un motor eléctrico de 110cv, generando una potencia total de 225cv. Con esos parámetros consigue una velocidad máxima de 225 Km/h, una aceleración de 0-100 Km/h en 8,7 segundos y unos consumos homologados de 1,5 l/100, lo que le otorga la etiqueta o



de la DGT. En ámbitos urbanos siempre va a circular de manera eléctrica, con una autonomía total, que ha aumentado, de hasta 65 Km.

#### **PLACENTERO**

La conducción de este mastodonte del asfalto se podría denominar como muy cómoda. El esquema de suspensiones hidráulico, algo en lo que siempre ha destacado la marca, nos brinda una conducción muy placentera en to-

do momento y, aunque tenga el peso de las baterías bastante bajo, la inercia del vehículo es bastante grande y si sumamos el tamaño y unas suspensiones de tarado blando, tenemos un vehículo muy poco ratonero.

Podemos hacer viajes largos con este tipo de vehículo, ya que, además de su habitabilidad, tenemos un maletero muy aprovechable, es cómodo y podemos reservar la energía eléctrica para las ciudades mientras viajamos placenteramente con el motor térmico.

#### **BUENA SOLUCIÓN**

Es versátil, consume poco y muy cómodo a todos los niveles, además de tener un gran equipo de serie y mucha tecnología en su haber. El Citroën C5 Aircross Plug In Hybrid es una buena compra y la unidad que probamos con el acabado más dotado E Series, no lo podríamos calificar nada más que como sublime.



Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53.

ducto sanchista y bolivariano, que tan-

#### REVUELTO anda el condumio político Begoño con farinato en este Lunes de Aguas. Tras los últimos descubrimientos en el concurso del masterchef nacional, todos los guisos parece que se decantan por el dúo Gómez & Sánchez. Normal. La cuestión culinaria ha sido desde siempre un núcleo de conflictos enconados entre filólogos y carniceros. Y más aún desde que Sánchez volvió de su gira

Halloween en Cuelga Muros. Así que hoy todos hablan de una nueva vianda en el menú del sanchismo resurrecto: el begoño con farinato. Como se trata de un invento recién salido del horno, iré directo a la manduca. Ya el pasado jueves 4 me llamó alarmada una vieja amiga desde Salamanca, para que tomara conciencia, política y culnariamente, de cómo andaban las cosas por la capital charra, patrimonio de la humanidad.

triunfal por Jordania, Arabia Saudí y

Qatar, para terminar en las traseras de

Según los rumores que corren, el tirano Sánchez pretendería cargarse los Lunes de Aguas, tal y como, jurídica o políticamente, funcionan hasta ahora. Como es sabido, el quid de esta fiesta entrañable se centra en una cuestión palpitante y libertaria: que las putas, putos o putes -reales o metafóricos da lo mismo– sigan gozando, o dejen de disfrutar, de los privilegios que hasta ahora tienen. Lo digo en general, y sin entrar en los detalles sobre el tamaño de la realidad o de la metáfora, en los que sin duda incidirá la inmediata ley que prepara el sanchismo moralizante, y que, como es su costumbre, todo lo reducirá a paja, humo, polvo, sombra, a nada, como repetimos tantas ve-

Como es lógico, le contesté a mi amiga que ese rumor parece una broma macabra por una razón de catre o catrestófica: en estos temas no hay cabra que no tire al monte, ni tormenta que no quede en agua de borrajas. A ver, Josefina, ¿en que quedó el decreto liberal de 1497 del Príncipe don Juan, el amado hijo de los Reyes Católicos que murió de amor, y cuya muerte mediática lloraron a moco tendido todas las celestinas, las señoras virtuosas, los caballeros de gola, los cañeros, cañeras v cañeres del reino? Pues en verdura del Tormes, en solemnísimos atasques por todas las mancebías de la España vertebrada.

Añadí: ¿pero tú crees, Fina, que Sánchez se pasará por el arco de triunfo el decreto que firmó Felipe II en 1543 que, salvo en pequeñas variantes, confirmó las libertades que en cuestión de

sexo dio por buenas aquel Príncipe rena-**TIENE** centista de la hermo-**TELA** sura y del goce? Es más, y en tercer lugar, **ANTONIO** ¿tú crees que a Sánchez no le gusta la chanfainería, y que

echará por tierra el decreto de la Junta de Castilla y León -diciembre de 2020 – que declara «fiesta de interés turístico», los Lunes de Aguas de Salamanca con indulgencia plenaria y seguro para todos los servicios? Me respondió: con ese rollo que

acabas de echarme, ése se

**PIEDRA** 

¿No has leído lo que piensa hacer con ese invento chanquetista-feijoyano, que se llama Ley de Concordia, y que pone a Castilla y León en la desembocadura del Due-

ro en Oporto? Mira, paisano, lo que a mí me importa de los Lunes de Aguas es el negocio del hornazo, que es a lo que me dedico, y de lo que vivo todo el año. Si me lo sustituyes por un sucedáneo, como es el begoño con farinato, pues me partes el eje.

Estamos, por tanto, en el punto álgido del begoño con farinato como pro-



culinariamente hablando, es otra cosa muy distinta, pues traspasa los umbrales del Tormes. Es una ilusioncita transitoria en falcon con proa intercontinental, que está poblada de anisetes, de harina y de más harina -de aquí viene lo de la farina y el farinato-, con aguardiente y tropezones de cebolla en tripa, con tinte sempiterno de bote y de trinque en califato. Sólo así los millones, como en caja resonante de primera dama, y conseguidora, relucen por los picos de Europa en rubiales y hermoseados pimpollos con vuelo directo a la república Dominicana. Dicho en 5 palabros: no hay punto de comparación.

Pero no nos engañemos. En principio, el begoño con farinato no es más que un Gary póster promocional: tanto en falcon/como en tierra/Pedro es Gómez,/ Bego es Sánchez/ igual que la ez/ es el guante/ para la S/ y pa la G. Un póster «impecable», puro, inodoro, invisible e innombrable, que se ha inventado Sánchez en medio de tres campañas electorales -vascas, catalanas, y europeas- con el doble fin de toda marina mercante: para que se hable por lo bajines de la corrupción de la carne en Koldo, Ábalos, Marlaska, Delcy, Otegi, Puigdemont, Illa, Aragonés y de un largo etcétera; y para que demandemos con cariño la legislatura del begoño con farinato.

Tierna demanda, que diría Josefina. Y es que Sánchez –al igual que el mendaz y trincón don Juan Tenorionos considera a todos, a todas y a todes como a doña Inés: alondras de la primera internacional socialista que nada más leer el inicio de su carta, «Doña Inés del alma mía», ya no leeremos la letra pequeña pues, rendidos, tan sólo repetiremos lo que Inés se tragó: «Virgen santa, qué principio». Ya, y de paso dos huevos para el hornazo.







La radio musical IANÚNCIATE!

Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy

**Burgos 105.5 FM** 

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es



# **MUNDO AGRARIO**

LAS PROPUESTAS DEL MAPA, COJAS SIN EL **MITECO** Las organizaciones agrarias de Castilla y León creen que el documento con 43 medidas presentado por el Ministerio de

Agricultura es un avance pero es insuficiente sin la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica con asuntos esenciales como el del lobo en el Lespre

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Lunes 8 de Abril de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.845

# Asohtur se niega a ser «policía» de terraza con la ley antitabaco

El sector hostelero de Soria teme nuevos «enfrentamientos» con los clientes si finalmente se prohibe fumar en los veladores • Exige que las multas no se dirijan al local sino al infractor



#### EL NUMANCIA SE ALEJA DEL LIDERATO TRAS PERDER EN GUADALAJARA (1-0)

El Numancia se queda a un punto del liderato del grupo 5 de Segunda RFEF tras su derrota ayer ante el Guadalajara tras un penalti polémico, a 15

minutos del final, que ya dejó sentenciado el encuentro con el 1-o definitivo. Los rojillos mostraron un buen nivel de juego hasta ese

momento, aunque no fue suficiente. La buena acción del portero local evitó que los de Javi Moreno estrenaran el marcador.

## Caja Rural instalará 40 desfibriladores para cubrir todas sus oficinas

La Fundación Científica cumple 30 años cuidando la salud de los sorianos

La Fundación Científica Caja Rural

de Soria, FCCR, cumple 30 años dedicada a cuidar de la salud de los sorianos. Para continuar con este afán, instalará, antes del verano, 40 desfibriladores más de modo que cubra todas las oficinas de la entidad fi-

nanciera en la provincia. Se suman a los 168 ya desplegados desde que comenzó con este proyecto en 2007 y que convierten a Soria en un territorio cardioprotegido. Además de en las de Soria, también se colocarán en Zaragoza, Valladolid, Guadalajara, Madrid y La Rioja.



BODEGA DEL ABAD

www.bodegadelabad.com

#### CASTILLA Y LEÓN

**Historiadores** rechazan la Concordia de PP y VOX por falta de «rigor histórico y científico»

#### VALLADOLID

Historiadores, investigadores y profesores critican la «ausencia de rigor histórico» de la Ley de Concordia de PP y VOX. Una declaración firmada por 107 investigadores asegura que la proposición tiene «un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en memoria democrática».

#### Una planta de biogás planea ubicarse en Matalebreras y crear 5 empleos

La promotora gestionará 200.000 toneladas de residuos al año

Regresa la tosferina a Soria con dos casos registrados durante 2023

#### **EDUCACIÓN**



**Nueve profesores** honoríficos mantienen su vocación docente

# Asohtur advierte que no hará de «policía» frente al tabaco

• El Plan Antitabaco aprobado el viernes amplía los espacios libres de humo a las terrazas • El sector hostelero teme «nuevos enfrentamientos con los clientes»

#### ANA APARICIO SORIA

Fumar en las terrazas podría ser cosa del pasado. Esta nueva medida es uno de los puntos clave del nuevo Plan Antitabaco aprobado el pasado viernes en el Consejo Interterritorial de Salud y que ha generado gran debate y preocupación sobre todo en uno de los sectores afectados directamente como es la hostelería.

El Ministerio de Sanidad ha conseguido finalmente el apoyo de todas las comunidades, incluidas las más críticas con el borrador inicial del Gobierno. La incorporación de la mayoría de las propuestas y alegaciones autonómicas posibilitó el consenso entre ambas partes.

Fuera del ámbito político, el sector de la hostelería es el principal afectado por esta nueva normativa. José Antonio Cedazo, vocal de Asohtur y dueño del bar-restaurante 'Más que dos' en Soria confirma la «preocupación» que existe en el sector por esta medida con la que temen volver a las situaciones vividas durante la pandemia cuando se les exigió llevar a cabo «una función de policía» que no les correspondía. «Nuevamente el foco está puesto en la hostelería. Es una norma detrás de otra y no nos dejan levantar cabeza. Lo que más tememos es que nos carguen otra vez la responsabilidad de ejercer como vigilantes en nuestros establecimientos para controlar el cumplimiento de la Ley. Ese no es nuestro cometido y es agotador. Exigimos que haya una regulación de competencias y que se aclaren quienes son las autoridades responsables de la inspección y el cumplimiento de la norma», explica Cedazo quien asegura que esta medida puede provocar «nuevos enfrentamientos con los clientes con repercusiones muy negativas para los negocios».

Aunque asegura que esta legislación no les ha pillado por sorpresa ya que «la sociedad va en esa dirección», desde el sector hostelero piden que se les de «un respiro» sobre todo de cara a la época estival que está a la vuelta de la esquina. «No hace tanto que hemos tenido que enfrentarnos a unos meses de restricciones totales debido a la pandemia y, ahora que estamos viendo un poco de luz, nos vuelven a imponer una normativa que puede ser bastante perjudicial para el sector si no hay un planteamiento claro en la misma» explica Cedazo quien hace referencia a la repercusión que puede tener esta Ley en uno de los motores económicos de España como es el turismo. «A mucha gente no le va a sentar bien y



Las terrazas de los establecimientos podrían ser los nuevos espacios abiertos 'sin humos'. HDS

no lo va a entender. El turismo es el motor de la economía y este cambio puede que no sea entendido por los turistas que están a acostumbrados a otra cosa y lo pueden ver como un ataque a sus libertades».

Hace 13 años, el 2 de enero de 2011, entró en vigor la Ley 42/2010 que prohibía fumar en los espacios públicos cerrados, incluyendo los locales de hostelería. Además, la normativa ampliaba estos espacios sin humos a parques infantiles, centros sanitarios y centros escolares con

#### Los hosteleros temen nuevos enfrentamientos con los clientes

#### Asohtur exige que las multas no se dirijan al local sino al infractor

menores de 18 años. Esta normativa revolucionó España con cambios a todos los niveles. Desaparecieron los ceniceros en los espacios públicos, subió el precio del tabaco y se empezaron a popularizar los corrillos de personas fumadores a las puertas de los locales. « Cuando se hizo oficial la normativa que prohibía fumar en espacios cerrados, nos echamos las manos a la cabeza pe-

ro, el paso del tiempo ha demostrado su efectividad al lograr una mayor limpieza en los locales. En el caso de las terrazas, la cosa cambia y el debate está encima de la mesa porque hablamos de espacios al aire libre y a la gente le cuesta más entender que en un espacio abierto se le impongan esas restricciones ya que no sabemos hasta que punto puede ser efectivo o lógico».

Cedazo afirma que, desde el sector de hosteleros, no han tenido tiempo de reunirse para decidir si van a presentar alegaciones o no a esta nueva normativa. «Es un tema que nos acaba de explotar y no hemos tenido tiempo de reaccionar pero es posible que se puedan presentar opciones o alternativas no tan radicales como dividir de alguna forma los espacios abiertos o separar las mesas de la terraza entre fumadores o no fumadores. Lo normal es que se escuche la voz de los sectores afectados directamente por la Ley para poder llegar a acuerdos que sean ventajosos para todos».

Si una cosa está clara es que «para una buena convivencia es necesario el respeto y la tolerancia». Así lo afirma el hostelero quien apela al sentido común de los ciudadanos. «Hay que adaptarse a los nuevos tiempo, a los cambios y a las normativas. Los hosteleros solo queremos que nos dejen trabajar a gusto, que la gente se sienta cómoda en nuestros locales y que haya respeto y tolerancia mutua entre unos y otros. Pero también exigir una ga-

rantía que, en situaciones de irresponsabilidad individual, las sanciones o multas se dirijan a la persona infractora eximiendo a los establecimiento de esta responsabilidad».

#### OTROS PUNTOS CLAVE

Tras muchos años guardado en un cajón, el Plan Antitabaco del Gobierno ya es una realidad aunque tardará en entrar en vigor. Tras sufrir diversas modificaciones, la nueva Ley contará finalmente con cinco metas y 23 objetivos, con los que

#### Incremento del precio del tabaco a través de una subida fiscal

#### La regulación de los vapeadores se equipara a las normas del tabaco

aspira a reducir la prevalencia del consumo en nuestro país. Las principales iniciativas responden a aspectos generales como la ampliación de espacios abiertos 'sin humo', un incremento considerable del precio de la cajetilla a través de una subida fiscal, un empaquetado genérico y las restricciones en la venta y suministro de vapeadores equiparándose a las del tabaco.



# Policías Locales, ¿para cuándo?

 $ELOTRORA\,respetado\,juez, y\,ahora$ esbirro por excelencia del gobierno socialista, Fernando Grande-Marlaska, inauguraba el pasado jueves la nueva comisaría de Policía Nacional en Soria. La política quema, eso está claro; pero en el caso de este hombre, los hornos de Ferraz incineraron hace tiempo el prestigio de quien pasó de encarcelar etarras en tiempos mejores a blanquearlos institucionalmente sin rubor alguno para contentar a quien le mantiene la poltrona ministerial. Cada uno elige el camino que quiere recorrer, y el de éste, desde luego, se tornó en el mismo color que la toga que colgó. Nuestros policías nacionales ya tienen operativas sus nuevas instalaciones en un moderno edificio. Ya escribí un día que era un deber pendiente y que por fin se ha logrado. Enhorabuena. Ahora que ya se ha resuelto un problema, queda pendiente en el aire otra cuestión: ¿para cuándo la nueva comisaría de Policía Local? Alguno pensará que no doy tregua. Pero es que en estos casos no hay que darla. Y si la Policía Nacional necesitaba unas nuevas instalaciones, no es menos veraz decir que nuestros policías locales también necesitan un nuevo y más funcional edificio para desarrollar su labor. La flamante y nueva comisaría ha eclipsado en los últimos tiempos otros asuntos. Pero desde hace muchos años se lleva hablando de la necesidad de una nueva comisaría para los agentes locales. Ya en el año 2014, el alcalde de la ciudad hablaba de una comisaría conjunta para ambos cuerpos. Esa idea, que parece no gustaba a algunos por aquello de la independencia y otros menesteres internos, se quedó en el tintero y tras la reciente inauguración en el olvido. Tuve oportunidad de conocer las actuales instalaciones de la Policía Local, y he de reconocer que el cambio es necesario. Los tiempos pasan, las modernidades llaman a la puerta, las nuevas tecnologías lo impregnan todo, pero algunos edificios que en su día fueron novedad, hoy quedan profundamente obsoletos. Las actuales instalaciones del cuerpo policial municipal fueron inauguradas hace ya unas décadas por el entonces alcalde de la ciudad, Virgilio Velasco. En lo que fue sede del matadero municipal se levantó el actual edificio que para la época fue toda una novedad. Algún agente ya jubilado me relataba no hace mucho y con cierta nostalgia los años anteriores al traslado. La sede entonces era la misma casa consistorial, y la salida en caso de emergencia -me decía-, la ventana que da al patio, donde dejaban los vehículos, y cuyo alfeizar de madera, tal y como me mostraba con esa sonrisa que al recordar viejos tiempos a todos se nos dibuja en la cara, desgastado por las pisadas de entradas y salidas para agilizar la marcha. Recuerdo por parte de los sindicatos algunas críticas por el estado de las actuales instalaciones. Alguna reforma se ha hecho, pero parches más que nada para ganar tiempo y no querer abordar lo que por justicia se debería de hacer, y que guste o no, hay que retomar.

# Caja Rural instalará 40 desfibriladores más para cubrir todas sus oficinas

Se suman a los 168 ya desplegados por la provincia, que hacen de Soria un territorio cardioprotegido / La Fundación Científica lleva 30 años cuidando la salud de los sorianos

#### MILAGROS HERVADA SORIA

El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el 7 de abril y marca el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. La Fundación Científica Caja Rural de Soria, FCCR, no lleva activa tantos años pero en los 30 que cumple ahora se ha dedicado de forma concienzuda a cuidar de la salud de los sorianos. Para continuar con este afán, instalará, antes del verano, 40 desfibriladores más de modo que cubra todas las oficinas de la entidad financiera en la provincia. Se suman a los 168 ya desplegados desde que comenzó con este proyecto en 2007 y que convierten a Soria en un territorio cardioprotegido. De hecho, fue la primera ciudad cardioprotegida de España y de Europa.

«Los aparatos ya los tenemos y ahora hay que comenzar a instalarlos en todas las oficinas de Caja Rural que faltan, no sólo de Soria, también de Zaragoza, Valladolid, Guadalajara, Madrid, La Rioja y alguno más», explicó el director de la Fundación, Juan Manuel Ruiz Liso, anatomopatólogo jubilado.

La instalación va acompañada de la formación del personal de las oficinas de Caja Rural en el uso del desfibrilador externo semiautomático, con cursos que se desarrollan ya en el Instituto de Ciencias de la Salud.

Ruiz Liso destaca la importancia de contar con un desfibrilador en las proximidades —en Soria habría uno por cada 420 habitantes—, ya que, según sus datos, al menos 14 personas han salvado la vida después de sufrir un infarto gracias a ellos.

Ahora que la FCCR cumple 30 preocupada por la salud de los sorianos, Ruiz Liso destaca cómo lo ha ido llevando a cabo gracias a programas como el Soria Cardioprotegida, además del Soria Saludable, su ciclo de conferencias que ha permitido el lujo de contar con premios Nobel entre sus ponentes, y Soria Mediterránea, por la defensa de la dieta saludable.

«Una de las actividades de las que me siento más satisfecho es de la Escuela de Salud y Humanidades, con la que recorrimos 11.000 kilómetros para acercarla a los pueblos, con más de 80 profesionales», señala el director de la FCCR, sobre un proyecto que ya ha desaparecido: «Hay que adaptarse a los tiempos, con internet ya no es necesario ir».

Recuerda que en su etapa como director del Insalud –cuando la sanidad no estaba transferida a las comunidades autónomas– no existían reconocimientos para deportistas y la FCCR los puso en marcha. Más de 5.000 personas pasaron por este programa.

Por otro lado, Soria fue reconocida como Comunidad Emblemática de la Dieta Mediterránea, «a pesar del torrezno, nos dicen algunos», comenta Ruiz Liso, quien a renglón seguido añade que el manjar soriano ha de tener el 80% de magro y tratar de desgrasarlo en el horno. «Se puede comer de todo en plato de postre», aclara, apelando a la mesura. Con todo, recalca que la dieta mediterránea no sólo cuestión de plato, «es un estilo de vida, en el que cuenta el medio ambiente, el deporte, lo que se vive en Soria...».

Unos hábitos saludables que también se fomentaron entre los escolares con los Desayunos de la Dieta Mediterránea, que se realizaron en coordinación con la Dirección

La instalación irá acompañada de formación para los trabajadores

La FCCR organiza charlas por los pueblos sobre primeros auxilios Provincial de Educación.

Ruiz Liso es reclamado para ofrecer conferencias sobre la dieta mediterránea –la próxima será en Almería– y hará una sesión en Croacia, para la que ya está trabajando con la embajada de España en el país del Adriático. Entre sus planes está editar un libro de refranes sobre esta temática saludable.

Asimismo, la tercera pata de fomento de la salud de la FCCR es su programa Soria Saludable, que se celebra anualmente en noviembre y por el que han pasado 280 profesionales, algunos premios Nobel, Príncipe de Asturias, destacados investigadores y profesionales, además de comunicadores o políticos – «Alberto Núñez Feijoo lo presentó antes de ser presidente de Galicia» –.

Todo ello, reconoce Ruiz Liso, ha supuesto un reconocimiento de la labor de la Fundación Científica Caja Rural que es «muy satisfactorio». Pero lo más gratificante es haber contribuido a mejorar la salud de los sorianos. «Creo que sí ha mejorado», asegura. La receta a practicar para hacer de todos los días el Mundial de la Salud, «desayuno, comida y cena saludable. Ejercicio físico, pasear o gimnasio, degustar el medio ambiente que tenemos, comunicación, socializar y lectura, y diez minutos de siesta para romper los intercambios neuronales de la mañana a la tarde».

Para seguir fomentando la salud de los sorianos, y coincidiendo con el 30 aniversario de la Fundación, se impartirán charlas teórico prácticas de primeros auxilios, por los pueblos de la provincia, a cargo de seis enfermeras que explicarán «lo que hay que hacer y no hacer». Serán los ayuntamientos los que tengan que solicitarlo, a través de los Centros de Acción Social.



Uno de los desfibriladores instalados por Caja Rural de Soria. HDS

## Soria acoge en julio el Campus de Profundización Científica de Castilla y León con 82 plazas

La actividad se celebará en la modalidad de Sociales y Humanidades y de Ciencias

#### SOR

La ciudad de Soria acogerá, en el próximo mes de julio de 2024, el Campus de Profundización Científica en Ciencias, Humanidades y Sociales de Castilla y León correspondiente al curso 2023-2024, según informó la Junta de Castilla y León. El Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) recogerá la información en los próximos días.

En concreto, y según informó la Consejería de Educación en un comunicado, las actividades y talleres de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se llevarán a cabo del 3 al 11 de julio en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Antonio Machado de la capital soriana.

Por su parte, el de Ciencias se celebrará del 17 al 25 del mismo mes en el IES Politécnico. La iniciativa contará con un máximo de 82 plazas, 41 para cada modalidad, y el alojamiento y la manutención de los participantes correrá a cargo de la Junta de Castilla y León. El lugar

donde se alojarán ser en la residencia del IES Politécnico de Soria.

Podrá participar en este Campus de Profundización el alumnado que curse primero de Bachillerato y que haya obtenido el título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO, en la evaluación final ordinaria en el año académico 2022-2023.

Además, deberá tener, en el conjunto de los cuatro cursos de la ESO, una nota media igual o superior a ocho puntos, o una nota media igual

o inferior a ocho puntos en el caso de ser un alumno incluido en el grupo de altas capacidades, y que la nota media de las evaluaciones de Bachillerato hasta el momento sea igual o superior a 7,5 puntos.

La solicitud, que está disponible en la sede electrónica de la Administración autonómica y en el Portal de Educación de la Junta, se podrá entregar de forma presencial en los registros autorizados o electrónicamente hasta el próximo 3 de mayo

# La tosferina reaparece y registra dos casos en 2023, ninguno durante 2024

La provincia se erige como un oasis frente a esta enfermedad que ha contabilizado un destacado repunte en su incidencia desde el verano del año pasado a nivel nacional

V.R.A. SORIA

La provincia ha registrado durante 2023 dos casos de tosferina a pesar del repunte en la incidencia de esta enfermedad producido en otros territorios de la geografía nacional durante el ejercicio pasado. Dos casos que se incorporan a un listado que llevaba cuatro años a cero. Sin embargo, la provincia se erige como un desierto en este sentido al no tener que añadir nuevos casos ni en 2022 ni en el primer trimestre de 2024, según los datos facilitados por la Delegación Territorial de la Junta en Soria

Estos dos casos suponen la reaparición de la enfermedad en la provincia desde 2018 cuando se registraron 3 casos ya que durante 2019, 2020, 2021 y 2022 no se notificó ningún caso, según los datos extraídos de los Informes Epidemiológicos del Sacyl. Continuando hacia atrás, llaman la atención los 3 casos de 2018, uno en 2017, seis en 2016 y, sobre todo, los 12 casos contabilizados en 2015. Siguiendo para atrás, ni en 2014, ni en 2013 ni en 2012 se notificaron casos de tosferina en Soria. En 2011 se contabilizaron cuatro casos en la provincia. Con estas cifras sobre la mesa, en los últimos 14 años la provincia ha registrado un total de 28 casos de tosferina.

Hay que recordar que la tosferina es una infección respiratoria producida por la bacteria Bordetella pertussis. Se trata de una patología cuyo principal síntoma es una tos muy característica, tan intensa que el paciente, en general niños o adolescen-



Servicio de Urgencias del Centro de salud La Milagrosa. HDS

tes jóvenes, debe tomar una bocanada de aire muy forzada y que produce un sonido muy definitivo para el diagnóstico.

A nivel regional, según el Informe Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Carlos III, durante 2023 se confirmaron un total de 99 casos (a los que hay que añadir 10 que se quedaron en probables y 6 en sospechosos, según recoge la estadística). En total, 115 casos que arrojan una incidencia del 4,82% casos por cada 100.000 habitantes.

Tal y como apuntan las mismas fuentes, «en Castilla y León la tosferina es una enfermedad de declaración obligatoria que se debe notificar de forma urgente dentro de las primeras 24 horas desde el diagnóstico de sospecha a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León». No en vano, «desde las últimas semanas de 2023 se está observan-

do un incremento de los casos notificados de tosferina no solo en nuestra Comunidad sino también a nivel nacional y en otros países de nuestro entorno».

El Instituto Nacional de Salud Carlos III ha notificado 4.000 casos de tosferina entre enero y febrero de este año, que se acercan al doble de lo que se registró en todo el ejercicio 2023 (2.560 casos), según se recoge en el informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Durante el periodo pandémico 2020-2022, la incidencia de tosferina se redujo drásticamente, pero, a partir del verano del 2023, la enfermedad ha experimentado un rápido crecimiento, marcando el inicio de una nueva onda epidémica.

#### LA VACUNACIÓN

La presentación clínica depende de la edad y de los antecedentes de vacunación. En adolescentes y adultos la enfermedad puede ser leve, mientras que en los menores de 6 meses, sobre todo en los menores de 3, que aún no han recibido dos dosis de primovacunación, la tosferina presenta riesgo de complicaciones y mortalidad. Por este motivo, la vacunación de la madre durante la gestación tiene el objetivo de proteger a los recién nacidos mediante el paso de anticuerpos a través de la placenta, hasta que reciban las primeras dosis del calendario de vacunación a partir de los 2 meses de edad.

En España la vacunación frente a tosferina se introdujo en la década de 1960 con la vacuna combinada DTP. Desde finales de la década de 1990 la vacuna celular frente a tosferina se sustituyó progresivamente por la vacuna acelular (DTPa -difteria-tétanos-tosferina-). Desde 2005, la vacuna acelular es la que se administra en todas las dosis del calendario vacunal.

El actual calendario vacunal recomienda 4 dosis de vacuna frente a la tosferina: primovacunación a los 2 y 4 meses de vida y dos dosis de recuerdo a los 11 meses y a los 6 años (DTPa\_VIP). En 2016 se introdujo la vacunación de las embarazadas a partir de la semana 27 con dTpa. Las coberturas de primovacunación se han mantenido por encima del 90% en las últimas décadas. En el año 2022, la cobertura de primovacunación alcanzó un 93,3%, y la cobertura de dTpa en embarazadas fue del 87,2%.

# El PSOE critica que la Junta suscriba convenios sanitarios con otras regiones por «incompetencia»

La procuradora Judith Villar dice que PP y Vox «son incapaces de dar la cobertura necesaria»

SORIA

La procuradora socialista Judith Villar critica que la Junta de Castilla y León tenga que recurrir a convenios con otras comunidades autónomas para la atención, principalmente sanitaria, de los residentes en la periferia de la región. «Han olvidado a decenas de municipios durante 37 años y tienen que recurrir a otras comunidades por incapacidad o desidia en su gestión», señala la soriana, que recuerda a PP y Vox que gobiernan y por lo tanto, «no necesitan operaciones de marketing para justificar convenios que permitan a la ciudadanía de la periferia recurrir a otras comunidades para

De este modo, Villar explicó la abs-

tención del PSOE a la proposición no de ley del Ejecutivo de la Junta, «ante la paradoja de que quien gobierna y puede llevar a cabo acciones decida presentar una PNL con poco fondo y mucho ruido sobre los convenios sanitarios con comunidades limítrofes».

«Es cuanto menos curioso que gobernando Castilla y León, con la Consejería de Sanidad, y con la competencia en materia de sanidad, nos quieran hacer partícipes de una puesta en escena sin ninguna finalidad. Nos rechazan todas las propuestas y ahora nos preguntan por una suya», indicó la socialista.

«PP y Vox aparentan preocuparse porque los ciudadanos 'limítrofes' puedan recibir asistencia sa-



Judith Villar. HDS

nitaria pero la realidad es que nos están explicando que necesitan buscar ayuda en otras comunidades porque son incapaces de dar la cobertura necesaria», apuntó, calificando el hecho de «incompetencia y desidia».

«Nos obligan a usar convenios que nos desplazan muchos kilómetros para recibir tratamientos o para tener una intervención quirúrgica, porque en vez de poner personal y medios materiales para operarnos o recibir tratamientos en Soria, prefieren externalizar», afirmó

Villar puso como ejemplo la situación de Soria donde, destacó, cualquier paciente soriano ha de desplazarse a otra provincia o a otra comunidad para recibir un tratamiento específico. Hay convenios establecidos con Aragón, Navarra y La Rioja. En Ávila, son con Madrid, Extremadura y Castilla la Mancha. León tiene convenio con Asturias y Canta-

bria. En Zamora es con Galicia para la zona de Alta Sanabria. En Burgos con el País Vasco y Cantabria, en Palencia con Cantabria, en Segovia con Madrid, y en Salamanca, con Extremadura.

La procuradora socialista quiso matizar que el PP se ha referido a la existencia de fronteras administrativas, «como si las comunidades autónomas no sirvieran para nada», por lo que reclamó «autocrítica» a los que gobiernan insistiendo en que «no existen fronteras administrativas, existen nulos servicios en gran parte de nuestra comunidad».

La socialista lamentó que PP y Vox fíen al trabajo a otras comunidades para fijar población en zonas periféricas por la falta de servicios actualmente de calidad. «Cuánto menos deberían preguntar de quién es responsabilidad esta ausencia de recursos», manifestó recordando medidas como «el cierre de consultorios, la aberración de la atención a la demanda, y la falta de soluciones para las zonas de difícil cobertura».



Los profesores honoríficos colaboran en la Olimpiada de geografía en el Instituto Antonio Machado. MONTESEGUROFOTO

# La persistencia de la vocación docente

Soria cuenta este curso académico con nueve profesores honoríficos, cinco nuevas incorporaciones y cuatro que han decidido prorrogar su nombramiento un año más

#### ANA APARICIO SORIA

La jubilación tras una vida de docencia es un momento difícil. Una profesión vocacional en la que la ilusión y la pasión por enseñar pervive pese al paso de los años. La docencia es uno de los oficios más importantes de la sociedad cuya labor resulta fundamental: formar a los profesionales del futuro.

Por eso, cuando llega el día de echarse a un lado y parar, es un momento complicado para muchos. El programa 'Profesores Honoríficos' brinda una segunda oportunidad a todos aquellos docentes jubilados que, voluntariamente y de forma totalmente altruista, deseen seguir 'haciendo escuela' y contribuyendo a mejorar el sistema educativo a través de sus conocimientos, su experiencia y como muchos afirman a través del apoyo a los compañeros.

Esta iniciativa de la Junta de Castilla y León se creó en el curso académico 2017/2018 con el objetivo de reformar el modelo de formación del profesorado de Castilla y León, reconocido a nivel mundial por sus éxitos y resultados. El nombramiento como profesor honorífico colaborador tiene una vigencia de un curso escolar y, previa solicitud del interesado, se puede prorrogar por el mismo periodo de tiempo, un máximo de tres veces. Este curso académico

2023/2024, Soria cuenta con cinco nuevas incorporaciones y cuatro más que han solicitado una prórroga de su nombramiento. En total, nueve profesores honoríficos que continúan compartiendo sus conocimientos y su experiencia con los más jóvenes y asesorando a otros docentes en temas de inclusión, innovación educativa, nuevas tecnologías en el aula, competencia lingüística en idiomas extranjeros, convivencia, valores saludables...etc. Además, el programa ofrece a los profesores una vía de colaboración concreta que les permite desarrollar un proyecto propio en un centro educativo de su elección aprobado por el Consejo Escolar e incluido en su programación general anual.

Luis Carlos Pastor fue docente durante 35 años, 14 de ellos en el Instituto Antonio Machado, en el área de Geografía e Historia. Este curso académico, participa por tercer año consecutivo en este proyecto, el cual describe como «una experiencia muy gratificante con la que poder ayudar a los antiguos compañeros de trabajo».

Pastor colabora en este mismo instituto donde desarrolló su labor mediante la vía abierta en materias relacionadas principalmente con la informática junto con Jose María Incausa, otros de los profesores hono-

ríficos que participa en el proyecto. «Nos encargamos de muchas tareas como la administración de la cuenta Moodle, participación en la olimpiada de geografía, el mantenimiento diario de las redes sociales del centro o la realización de emisiones en directo como las graduaciones, o diversas conferencias que se realizan dentro y fuera del centro», explica

#### «Es gratificante poder compartir la experiencia y el conocimiento»

#### «Nos brinda una oportunidad para continuar con nuestra vocación»

Pastor quien asegura que aunque la jubilación no fue un momento difícil para él, la posibilidad de seguir ayudando y compartiendo sus conocimientos y su experiencia es algo muy importante. «Cuando te jubilas te das cuenta de todas las cosas que puedes hacer para ocupar tu tiempo. A mí me encanta leer y gran parte de ese tiempo se lo dedico a

los libros pero la educación sigue siendo mi pasión. Ayudar a mis compañeros en proyectos que iniciamos con mucha ilusión durante los últimos años de docencia y poder seguir con ellos es muy emocionante».

Sobre la situación actual del sector educativo, Pastor asegura que la nueva Lev «ha hecho mucho daño» debido a la gran adaptación que han tenido que llevar a cabo los profesores. «Estoy en contacto con muchos compañeros que me confirman lo difícil que ha sido adaptarse a estos cambios producidos por la nueva ley de educación». Respecto a las nuevas generaciones, el docente asegura que «los alumnos son como el vino. Hay algunos muy buenos y otros, no tanto pero yo, particularmente, estoy muy contento con la acogida y el comportamientos de todos en las clases y en las actividades que realizamos fuera del centro».

Félix Lavilla, es otro de los profesores que participan este año en el proyecto por segundo año consecutivo en el Centro de Educación de Adultos Celtiberia. Tras cerca de 38 años desempeñando su trabajo como docente sintió la necesidad de prorrogar su labor y compartir su experiencia y se encuentra «ilusionado» al poder continuar trabajando en lo que le apasiona. «Estoy muy agradecido con la sociedad soriana

y poder entregar algo a cambio para ayudar y colaborar es estupendo».

Lavilla participa activamente en el programa de 'Profesores Honoríficos' mediante un proyecto relacionado con el aprendizaje de competencias socioculturales así como la preparación para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE), elaborada por el Instituto Cervantes. «Este proyecto me permite seguir en contacto con el alumnado y con los compañeros con los que he trabajado durante muchos años. Es muy gratificante poder seguir colaborando para cubrir una oferta educativa que no sólo ayuda a los alumnos sino que se trata de compartir unos conocimientos a modo de asesoramiento para compañeros que necesiten una ayuda que les permita mejorar sus competencias». Esta última es una de las cosas más reseñadas por el docente que califica como «muy positiva» esta experiencia que les brinda el programa. «La colaboración es total y creo que es un servicio muy importante el que realizamos al compartir nuestra experiencia tanto para los alumnos en la mejora de sus competencias como para el profesorado a modo de apoyo y asesoramiento».

Montserrat Cruz, realizó su trabajo docente durante 30 años en el Instituto Virgen del Espino en el área de Biología y Geología y, recién jubilada el pasado mes de octubre, decidió apuntarse por primera vez a este programa de profesores honoríficos para no «desligarse del todo» de lo que es su pasión. «Es un proyecto muy importante que, una vez jubilada, te permite seguir en contacto con tu vocación y realizar el cambio de una manera más progresiva». Cruz asegura que el proyecto es «muy interesante» y permite seguir compartiendo su experiencia y conocimientos con otros. «Es una recompensa muy gratificante ver como puedes seguir ayudando y colaborando con alumnos y compañeros mediante la realización de actividades relacionadas con tu área pero también como asesoramiento a docentes no sólo en relación a las materias sino a nivel personal».

En este caso, la profesora honorífica realiza tareas relacionadas con las nuevas tecnologías como el mantenimiento de las redes sociales del centro y la realización de actividades extra escolares relacionadas principalmente con el área científica.

#### CONVOCATORIA 2024/2025

La nueva convocatoria para participar en el programa Profesores Honoríficos del curso académico 2024/2025 ya está abierta y los interesados podrán postular su candidatura hasta el 30 de septiembre.

El proyecto cuenta este año en la comunidad con 88 profesores académicos, 34 nuevas incorporaciones que se suman a los 54 que han renovado esta situación. En esta convocatoria, 27 han optado por la vía abierta y 61 por la vía concreta. Por niveles educativos, 31 pertenecen a infantil y primaria y 57, a la educación secundaria.

## **PROVINCIA**

# Matalebreras contará con una planta de biometano

• La empresa promotora gestionará 200.000 toneladas de residuos de origen animal al año • La producción será inyectada a la red de gasoducto que conecta con Arnedo

#### N. F. SORIA

La empresa Biogás Matalebreras S.L. promueve la construcción de una planta de biometanización para producir biometano en Matalebreras. Para ello ha solicitado autorización ambiental y estudio de impacto ambiental a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Esta planta permitirá gestionar y valorizar hasta un máximo de 200.000 toneladas anuales de residuos de origen animal que se generan en la producción primaria ganadera y en las industrias de transformación de alimentos de origen animal.

El biometano generado será inyectado a la red de gas natural del gasoducto Yela-Villar de Arnedo que pasa por Matalebreras.

Las instalaciones ocuparán más de 34.000 metros cuadrados en una parcela que supera los 70.000 metros cuadrados y una vez que entre en funcionamiento necesitará cinco personas para la actividad diaria.

La planta está proyectada con las últimas tecnologías de pretratamiento y digestión anaerobia de residuos orgánicos para la producción eficiente de gas renovable a través de diferentes residuos orgánicos y subpro-

Incorpora un proceso de purificación del biometano basado en la tecnología upgrading por aminas de última generación, según se recoge en el proyecto de la empresa. La empresa contempla producir al año 15.632.295 Nmetros cúbicos de biogás de los que un parte se destinarán al funciona-



Travesía de Matalebreras. HDS

miento del motor de cogeneración, la producción de biometano se acercará a los 20.000.000Nmetros cúbicos y en menor medida producirá 7.962 toneladas de CO2 verde.

El tipo de residuos que al empresa valorizará en un su planta y para los que pide autorización medioambiental son: tejidos de animales, estiércol y efluentes recogidos selectivamente y tratados donde se generen y materiales inadecuados para el consumo procedentes de la industria láctea, así como residuos de la preparación de productos de origen animal.

La empresa promotora señala, en su proyecto, que este modelo industrial permite valorizar y gestionar los residuos de forma sostenible, respetando el medio ambiente, a la vez que se consigue reducir el aporte de los mismos a vertederos con la consiguiente bajada de emisiones contaminantes a la atmósfera. Esta futura planta ofrecerá una solución sostenible a los residuos orgánicos favoreciendo su gestión. Precisamente entrará en funcionamiento en una de las comarcas que soporta una gran implantación de granjas de porcino y con núcleos industriales próximos con una importante presencia de la industria agroalimentaria.

#### Almazán recibe un préstamo de 325.000 euros para mejorar el alumbrado

SORIA

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del Programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de instalaciones de alumbrado exterior municipal ha resuelto provisionalmente la convocatoria, concediendo al Ayuntamiento de Almazán un préstamo de algo más de 325000 euros.

El Consistorio adnamantino, en palabras del alcalde Jesús Cedazo Mínguez, pretende con esta ayuda mejorar técnicamente y favorecer el ahorro energético en la iluminación pública de dos importantes áreas del municipio, la Ronda del Duero y el Polígono Industrial La Dehesa. Se trata de un préstamo reembolsable y se estima que con la inversión se va a alcanzar un balance anual en términos de reducción de energía del 79 % y una amortización de la ayuda en un periodo de 8 años.

La solicitud formulada por el Ayuntamiento de Almazán lleva por título 'Iluminación pública inteligente y sostenible Almazán: La Dehesa-Ronda del Duero' y plantea la reforma parcial de la instalación de alumbrado exterior del municipio en esas zonas. Incluye sustitución de luminarias, instalación de sistemas de telegestión y de reducción del flujo lumínico, así como la inclusión de sistemas de protección contra la contaminación lumínica.

# El PSOE de Ólvega propone bonificar el IBI a los propietarios de viviendas que pongan placas solares

El PP descarta la petición socialista que se expuso en el pasado pleno municipal

#### SORIA

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ólvega apuesta por la bonificación del IBI para todos los propietarios de viviendas que instalen sistemas de energía solar fotovoltaica. En el último pleno celebrado en la localidad moncaína, la portavoz Montse Tello defendió una moción en la que se proponía la aplicación de una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de hasta el 50 % para todos los vecinos y vecinas que apostaran por la instalación en sus inmuebles de este tipo de energía limpia.

La propuesta consideraba que el tiempo en el que se debería aplicar esta rebaja en el conocido como IBI podría oscilar entre 3 y 5 años. «Somos conscienteS de que la cantidad económica no es muy elevada, pero consideramos que podría ser un pequeño aliciente para quienes apuesten en por la energía solar como un modo de proteger el medio ambiente», argumentó en la sesión plenaria.

Los socialistas detallaron que es una bonificación que ya se está aplicando en otras localidades y coincidiendo con la instalación que ha realizado el ayuntamiento de placas en los edificios municipales merced a una subvención del gobierno de los fondos DUS 5000. El desembolso que pueda suponer la instalación de estas placas solares puede constituir un freno importante a la hora de apostar por esta

medida y por ello desde el PSOE se añadió que «el IBI es uno de los impuestos de los que se nutre las arcas municipales pero estas bonificaciones que proponemos no supondrían una gran merma para el presupuesto de la localidad y sí un estímulo para quienes estén pensando en instalar las placas solares», señaló Tello para defender una medida que finalmente no salió adelante por el no de la mayoría del PP.

En la sesión plenaria correspondiente al mes de abril, los ediles socialistas también presentaron otra moción encaminada a poner en valor uno de los parajes más peculiares y significativos de la localidad como es la mina Petra. Por ello se instaba al Ayuntamiento a reclamar a la Junta de Castilla y León un convenio de colaboración para llevar a cabo las acciones necesarias para la rehabilitación de este espacio natural de modo que pueda ser un reclamo turístico más.

El camino verde que bordea el casco urbano atravesando una parte de la sierra del madero llega hasta enclave minero abandonado desde los años 80. El grupo socialista reclamó en más de una ocasión la reparación de las vallas de seguridad que llevan estropeadas desde hace más de un año. Además, sería conveniente la instalación de bancos, paneles informativos que explicaran la historia de este yacimiento de oligisto que ya fue ex-

plotado en la antigüedad tal y como figuran en lad crónicas de la época romana donde se alababa la calidad del mineral.

Los votos en contra del PP no permitieron que esta moción saliera adelante alegando que se acondicionará con fondos propios del Ayuntamiento, si bien el grupo socialista consideró que un convenio con la Junta de Castilla y León podría dimensionar las actuaciones en el paraje. Desde el PSOE se defenderá en las Cortes autonómicas una PNL reclamando este convenio.

El PSOE se interesó en el pleno por la apertura del polideportivo municipal durante los fines de semana tal y como se aprobó mediante una moción en el mes de diciembre. La portavoz socialista reclamó los detalles del refuerzo de los controles de las aguas residuales que se anunciaron se estaban realizando en prensa después de las nuevas denuncias sobre vertidos en el río Val.

# Los nitratos en el agua acaparan 50 actuaciones de oficio del Procurador

• La institución que dirige Tomás Quintana acumula casi 500 que jas recibidas en lo que va de año • Pide a Presidencia que las llamadas al 012 sean gratis y que publicite otro número sin coste con tarifa plana telefónica

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

El Procurador del Común de Castilla y León, la institución que dirige Tomás Quintana, ha tenido un arranque de año con bastante carga de trabajo y una parte de la cual ha sido 'autoimpuesta' puesto que se trata de actuaciones de oficio que, además, versan prácticamente en su totalidad sobre un mismo tema, la contaminación del agua por la presencia de nitratos.

En concreto, y según la información trasladada por el Común a este diario, en lo que va de 2024 ha iniciado 80 actuaciones de oficio. De ellas 52, el 65%, van dirigidas a la administración local y en su mayoría versan sobre la presencia de compuestos nitrogenados en caudales de agua destinados al consumo público y que han provocado problemas de abastecimiento en distintos municipios de Castilla y León.

Ante esta situación, el Procurador del Común se ha dirigido a las diputaciones provinciales para, en primer lugar, conocer los programas y planes puestos en marcha por estas instituciones de cara a garantizar un suministro adecuado de agua potable ante episodios de contaminación o de sequía, siendo este último un factor determinante y que «es muy probable que sea cada vez más persistente».

Es por ello que el Común ha lanzado recomendaciones a las diputaciones para que, en primer lugar, adapten esos planes y programas de actuaciones «a la realidad geográfica y poblacional de los municipios, teniendo en cuenta parámetros como la despoblación, la dispersión y la estacionalidad».

Asimismo, insta también a que se faciliten «todas las medidas de asesoramiento técnico y/o jurídico» para cumplir con los criterios técnicosanitarios de la calidad del agua; que se «mantengan o incrementen las medidas de apoyo al suministro municipal en situaciones de desabastecimiento y/o emergencia por la aparición de contaminantes»; y que se «mantengan e incrementen las medidas de apoyo técnico y financiero

necesarias para la renovación y modernización de las infraestructuras» del servicio de agua.

Estas recomendaciones figuran en una resolución dirigida específicamente a la Diputación de León, aunque desde el Procurador del Común trasladan que la actuación llevada a cabo es la misma para todas estas instituciones.

Pese a todo lo anterior, el trabajo de la institución que encabeza Quintana en los tres primeros meses del año no se ha limitado a las actuaciones de oficio. En ese intervalo ha recibido 478 quejas, de las que la mayoría vuelven a ir dirigidas a la Administración local. Se trata de una cifra importante, y que permite prever una carga de trabajo importante para el resto del ejercicio. No en vano, en el informe que entregó recientemente en las Cortes sobre su actividad en 2023, contabilizó 1.774 quejas, lo que supone que en el presente ejercicio podrían superarse.

En cuanto a la distribución por provincias de las quejas recibidas hasta la fecha, el 21,34%, 102, se localizan en la provincia de León, que encabeza la lista. Valladolid, con 72 reclamaciones; y Burgos, con 65, completan las primeras posiciones del ranking

Más allá de lo anterior, otras de las resoluciones emitidas por el Procurador del Común este año es una dirigida a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para instar a que el teléfono de atención al ciudadano o12 sea gratuito.

Según detalla la institución en su resolución, en el momento de implantación de este servicio «la Junta de Castilla y León optó por la modalidad que establece un precio fijo por llamada», y detalla que «el único coste para el usuario es la parte que cobra la compañía operadora».

Con todo, el común insta a Presidencia a que «se analice y valora la

posibilidad de establecer la gratuidad del teléfono 012», con especial hincapié en aquellas zonas donde la población tiene dificultades a la hora de realizar los trámites administrativos a través de internet y precisa de asistencia.

Asimismo, pide que «se publicite para general conocimiento en todos los supuestos en los que se haga referencia al servicio de atención telefónica o12 la posibilidad de acceder al mismo a través del número de telefonía fijo asociado a aquel (983327850) y la ausencia de coste económico de las llamadas si el usuario de telefonía fija dispone de una tarifa plana.

## El Común pide exámenes médicos en el deporte escolar tras el caso de Zaratán

#### LAURA G. ESTRADA VALLADOLID

La muerte de Sebas, el cadete de 15 años que falleció el pasado mes de enero después de sentirse indispuesto mientras entrenaba al fútbol en el Club Zaratán Sports, ha motivado al Procurador del Común a solicitar a la Junta de Castilla y León que desarrolle un sistema de acreditación mínima para la práctica deportiva federada, tal y como establece la legislación autonómica y, además, que extienda los reconocimientos médicos a los niños que participan en el programa de Juegos Escolares y en los Campeonatos Autonómicos.

Según recuerda la institución liderada por Tomás Quintana en una resolución de oficio, la Ley sobre Actividad Físico-Deportiva de la Comunidad, fechada en 2019, exige que haya un «sistema de acreditación de la aptitud física mínima requerida para la práctica deportiva federada» en aquellas modalidades que se determinen pero, a día de hoy, no existe.

En respuesta al requerimiento emitido por el Procurador del Común, la propia Consejería reconoció que no se ha regulado este sistema, entre otras cuestiones, porque su implantación implicaría un desembolso por parte de las familias. En concreto, consideran que tendrían que estudiar su «viabilidad [...] para que los costes de la ficha federativa no impidan en ningún caso el acceso de todos los ciudadanos a la práctica deportiva».

El área de Gonzalo Santonja, en el argumentario sobre por qué no se ha desarrollado aún la acreditación sobre el estado de salud de quienes practican deporte, añade que habría que determinar también qué modalidades deportivas incluiría y cuáles serían los requisitos.

A juicio del Procurador, esos «inconvenientes» a los que alude el departamento que también engloba Cultura y Turismo «no parece que deban justificar la carencia regulatoria», teniendo en cuenta que la legislación autonómica «exige esa regulación». Por eso insta a su desarrollo y recomienda que los exámenes médicos se extiendan a quienes practican deporte en edad escolar.

«Aunque para los deportistas federados de los más altos niveles sí existe un control médico para prevenir posibles repercusiones lesivas con ocasión de la práctica del deporte, a juicio de esta Procuraduría ese control debería beneficiar a todos los deportistas federados, sin exclusión; y extenderse, al menos, al ámbito del deporte en edad escolar organizado, según lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, a través de los Juegos Escolares de Castilla y León y de los Campeonatos Autonómicos de Edad de Castilla y León», razona en su resolución.

En el texto también destaca que «la atención de la salud física y psíquica de los menores de edad ha de tener una consideración prioritaria» y, por eso, cree que «debería existir un alto grado de exigencia en lo que respecta a la comprobación del buen estado de salud de los deportistas», no sólo para verificar su aptitud para practicar el deporte que corresponda, sino porque la práctica del deporte «puede entrañar riesgos en ciertos niños y adolescentes con patologías ocultas que podrían ser detectadas a través de los correspondientes controles».

El conocido como Defensor del Pueblo basa su razonamiento en las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que considera conveniente la realización de exámenes previos al desempeño de un deporte para «detectar algunos factores de riesgo».

Y, aunque en su pronunciamiento reconoce que no hay un «consenso idóneo» respecto a las pruebas que deben realizarse, el Común se apoya de nuevo en los criterios de la Asociación Española de Pediatría para pedir que, al menos, incluya la historia clínica detallada del menor — con antecedentes familiares de ciertas patologías y enfermedades—, una exploración física centrada sobre todo en el aparato cardiovascular y el locomotor, y pruebas complementarias para ciertos deportes, como por ejemplo un electrocardiograma.

Y es que, según refleja la institución presidida por Tomás Quintana a partir de la respuesta que la Consejería de Deportes les trasladó el 15 de marzo de este año, «los deportistas federados pertenecientes a núcleos de tecnificación deportiva o que cuenten con el reconocimiento de alto rendimiento deportivo» tienen un seguimiento médico a través del Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León y un seguimiento psicológico a través del programa PROADCYL, mientras que las federaciones también exigen exámenes médicos a sus jugadores para expedir su licencia, pero sin que esté regulado ese sistema de acreditación de la aptitud física mínima requerida.



# CASTILLA Y LEÓN

# Mañueco rechazará en el Senado la amnistía y defenderá la Constitución

El presidente de la Junta es uno de los siete barones del PP que acude a la Comisión de Autonomías de la Cámara Alta y a la que asiste también el catalán Pere Aragonés

#### VALLADOLID

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defenderá hoy desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado los intereses de la Comunidad y de todos los españoles ante «la nefasta Ley de Amnistía», en una reunión que confrontará la posición de los 'populares' con la del catalán Pere Aragonés ante la ausencia de los socialistas.

«Es una obligación moral y ética defender la igualdad, la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho», manifestó ayer Fernández Mañueco en un mensaje previo en su cuenta de X, consultado por Ical, en el que confirmó que estará hoy en la Cámara Alta y avanzó los ejes de su intervención

Fernández Mañueco es uno de los siete presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que estará este lunes en el Senado, a una Comisión a la que acudirá también el presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonés, pero que, en su caso, defenderá la ley de amnistía como «necesaria» y un texto que tiene que servir para acabar con la «represión que en su momento incentivó de forma muy clara el Partido Popular».

La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), tiene prevista la reunión a las 10 horas en la Sala Europa de la Cámara Alta en la que se debatirá y, en su caso, aprobará, el informe acerca del contenido autonómico de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Por parte del PP, intervendrán Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Fernando López Miras (Región de Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), María Guardiola (Extremadura), Jorge Azcón (Aragón) y Juan José Imbroda (Melilla). Además, por parte del PP, acudirán siete consejeros del resto de sus gobiernos autonómicos, informa Servimedia.

Se espera que la estrategia del PP gire en torno al informe que ellos mismos impulsaron con su mayoría absoluta y que previsiblemente se aprobará. Entre otras cuestiones, el texto defiende que la proposición de ley de amnistía puede sentar «un precedente muy peligroso» porque «deja desprotegido el Estado autonómico» al dar «una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales».

Además, el PP considera que, al amnistiar los delitos de malversación que tuvieran «la intención de favorecer la independencia de Cataluña», se atacan los intereses financieros de las comunidades, puesto que se vulnera la igualdad entre territorios «sin un fundamento constitucional» y «sin una finalidad legítima».

También se prevé que las comunidades del PP ahonden en sus críticas a la tramitación de la amnistía por haber sido un procedimiento «tortuoso y fraudulento». En su opinión, debería ser aprobada a través de una reforma constitucional que diera a Congreso y Senado «una posición de paridad», puesto que, según su tesis, no tiene cabida en la Constitución.

Los presidentes del PP sentenciarán así que la amnistía es un riesgo para las autonomías, mientras que Aragonés defenderá su utilidad. Por parte del PSOE, en cambio, no acudirá ningún presidente autonómico. Tanto Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), como María Chivite (Navarra) y Adrián Barbón (Asturias) han confirmado que se ausentarán.

#### Más de 86.000 esquiadores en las estaciones de San Isidro y Leitariegos

#### VALLADOLID

Las estaciones invernales de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, dependientes de la Diputación de León, cerraron la campaña 2023-2024 con un balance de 86.823 esquiadores recibidos en una temporada marcada por una meteorología adversa para la práctica del esquí.

Estas cifras, aunque se sitúan por debajo de los más de 100.000 usuarios de las mejores temporadas, sí superan no sólo la de la pandemia (2020-2021), sino también las de los años 2015-2016 y 2016-2017 en número de esquiadores e ingresos, informa Europa Press. De los 129 días de apertura contemplados en el calendario oficial, la falta de nieve no permitió el inicio de la campaña hasta bien entrado enero.

Las precipitaciones se han producido de forma irregular. Las instalaciones de San Isidro han prestado servicio 76 días y las de Valle Laciana- Leitariegos lo han hecho durante 60 jornadas.



Julián, Pablo, Rosario, Fidel y José María, voluntarios del espacio de innovación Innoveas' de Cruz Roja en Valladolid. ICAL

# Ingenieros, los nuevos voluntarios del centro Innoveas Castilla y León de Cruz Roja Valladolid

#### VALLADOLI

Julia, a sus 83 años, bucea en su teléfono móvil mientras escucha con atención las indicaciones de Pablo sobre el modo de crear carpetas en su dispositivo para ordenar las fotos que tiene guardadas en su galería. "Puedes crear una carpeta de tus hijos, tu nieto o las vacaciones de verano", le apunta.

Esta imagen se repite casi a diario entre una usuaria mayor y un voluntario de Cruz Roja en el nuevo Espacio de innovación Innoveas de la entidad en Valladolid. Y es que el voluntariado ha cambiado, al igual que las demandas de las personas que atiende la organización. Hace unos años, un anciano recibía la visita de un voluntario para hacerle compañía, dar un paseo o acompañarle a la consulta médica, informa Ical.

Ahora, sigue así para algunos perfiles, pero también se ha ampliado porque el colectivo de personas mayores requiere de otros servicios como es mejorar las competencias digitales a vulnerables.

Nuevos perfiles que se replican en el voluntariado. Pablo Marcos es un claro ejemplo. Salmantino de 60 años pero residente en Valladolid y prejubilado de la empresa Clarios, que antes fue la fábrica de baterías Varta, ubicada en Burgos. Su formación como doctor ingeniero industrial le convierte en una persona muy útil para el centro Innoveas de Cruz Roja, ya que sus conocimientos en tecnología son claves para dar talleres a los mayores. "Nunca había tenido contacto con el voluntariado, entre otras cosas porque no tenía tiempo, ni me planteé entrar en este mundi-

Este no es el único con la etiqueta del cambio de perfil en el voluntariado, sino que también hay otros en Innoveas como Fidel Juan, de 62 años y en la reserva del Ejército, tras haber sido técnico superior electricista de aeronaves, y José María Camarero, un ingeniero informático de 49 años, jubilado por una enfermedad tras sufrir un tumor cerebral. Los tres forman parte de la nueva hornada de voluntarios de Cruz Roja en Castilla y León, que en total son 13.637, con una edad media de 44 años.

Todos ellos confiesan que ayudar a las personas mayores es la mejor forma de llenar parte de su tiempo libre ahora que no trabajan, compartiendo sus conocimientos en nuevas tecnologías. "Nos gusta ser útiles y estar en contacto con la gente", declaran

# CASTILLA Y LEÓN

# Historiadores critican la «ausencia de rigor histórico» de la Ley de Concordia

Una declaración firmada por 107 investigadores asegura que la proposición de PP y VOX tiene «un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en memoria democrática»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Historiadores, investigadores y profesores de Castilla y León se han unido para mostrar su frontal rechazo a la proposición de ley de Concordia presentada por PP y VOX en las Cortes. Una iniciativa que según la declaración que ya han firmado más de un centenar de personas, «apela a un supuesto 'rigor histórico' y un 'criterio científico' que brillan por su ausencia». «Desvirtúa las políticas de memora democrática actualmente vigentes», agrega el texto, al tiempo que añade que «se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978».

La declaración, titulada 'No hay concordia sin memoria' y publicada en el blog Conversación sobre la historia, cuenta ya con 107 firmantes entre los que figuran profesores universitarios de distintas ramas de conocimiento de la Comunidad, así como representantes de asociaciones, investigadores y personalidades de otros ámbitos. Igualmente, existen otros 226 nombres que muestran su apoyo a la declaración y entre los que aparecen los de miembros de distintas universidades de España y del mundo, historiadores y empleados públicos, entre muchos otros.

En total 333 personas que a día de hoy respaldan la declaración de los historiadores de Castilla y León que asegura que la proposición de ley de PPy VOX «evidencia un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León».

«Como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto 'rigor histórico' y un 'criterio científico' que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia», agrega la declaración.



Primera excavación tras la proposición de ley, en Mojados (Valladolid). ICAL

Ahondando en el contenido de la proposición de ley, los historiadores coinciden en que «no existe un relato absolutamente consensuado sobre la II República», pero aclaran que «hay un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos».

«Integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura», explican, al mismo tiempo que agregan que lejos de «idealizar» la República, está considerada «el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al mirar nuestro pasado».

Más adelante, la declaración 'No hay concordia sin memoria' detalla

que se han podido acreditar «unas 16.000 víctimas mortales, como mínimo, debidas a la represión franquista en las provincias de Castilla y León, ya fuera por sentencia de consejo de guerra, asesinato extrajudicial o muertes en cárceles o campos de concentración».

«No podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en la democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados 'caídos por Dios y por España', recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento», relatan.

Ante esta premisa, defienden que «esta atención específica a las víctimas de la violencia franquista, que es la médula de las normas estatales y autonómicas hoy vigentes sobre memoria democrática, está au-

sente en la proposición de ley, en la cual se mezclan indebidamente todo tipo de víctimas desde 1931 hasta 1978, haciendo una innecesaria referencia a las víctimas del terrorismo posterior».

Ya en otro punto de la declaración, los historiadores firmantes lamentan que el artículo 4.4 de la proposición de ley, que habla de preservar la identidad de las personas involucradas en los procesos de recuperación, «es tanto como impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y a la libertad de investigación, sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales».

En cuanto a la Comisión de Exhumaciones que la proposición de ley pretende crear, los historiadores lo valoran como «un retroceso respecto del decreto de 2018» cuando excluye «a las asociaciones de memoria histórica, a la universidad, a las Cortes y otros estamentos, a los que se otorgaba una función consultiva».

«La concordia se ejerce más que se legisla sobre ella», asevera la declaración, «de lo contrario resulta una expresión vacía de contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la dictadura». «No tan difícil debería ser consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución. En todo caso, es un deber moral v una obra de justicia que nos obliga a todos atender las demandas de todas las víctimas de la violencia política, empezando por las de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que son las que más tiempo llevan esperando», concluyen los historiadores, no sin antes exigir «a los grupos de PP y VOX de las Cortes de Castilla y León la retirada de la proposición de ley de Concordia»

#### Ocho heridos, entre ellos un bebé, en dos accidentes en Soria y Palencia

#### SORIA / PALENCIA

Ocho personas resultaron heridas como consecuencia de dos choques entre vehículos en las carreteras N-111 de Soria, donde cinco personas fueron atendidas, y N-610 de Palencia, en la que tres personas, incluido un bebé, tuvieron que ser excarceladas, informa Europa Press.

El siniestro de Palencia tuvo lugar minutos antes de las 12.40 horas deldomingo, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido llamadas que alertaban de un accidente en el kilometro 2 de la N-610 en el que un turismo y una furgoneta habían sufrido un choque lateral y había una persona inconsciente, herida y atrapada en la furgoneta. Dos varones y un bebé fueron trasladados al Complejo Asistencial de Palencia.

El accidente de Soria tuvo lugar minutos antes de las 17.05, cuando varias llamadas a la sala de operaciones del 112 Castilla y León han alertado de un accidente en el kilómetro 231 de la citada vía, donde habían chocado dos turismos, uno de ellos había volcado y varias personas necesitaban asistencia sanitaria.

El centro de emergencias 112 ha avisado del incidente a Policía Local de Soria, Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, además se ha avisado a bomberos de Soria, ya que uno de los vehículos perdía líquidos y había muchos restos en la carretera.

Finalmente, han sido cinco las personas que han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Soria, cuatro varones de 23, 32, 36, y 41 años, en ambulancia de soporte vital básico, y un quinto herido, que fue trasladado en UVI móvil.



# CASTILLA Y LEÓN

#### ESTHER NEILA VALLADOLID

Los doce miembros del Consejo de Gobierno viajarán en coche híbrido a partir del año que viene. ¿La razón? Para poder circular por las grandes ciudades que aplican restricciones a los vehículos más contaminantes y porque la Administración debe asumir un papel ejemplar. Con ambos argumentos, la Junta de Castilla y León acaba de licitar el alquiler de los doce vehículos asignados al presidente de la Junta, el vicepresidente y los diez consejeros del Ejecutivo autonómico para sus desplazamientos oficiales por un total de 677.500 euros para un periodo de cuatro años.

Son más de 13.400 euros al año por cada uno de esos doce vehículos en régimen de *renting* (y sin opción de compra) incluyendo seguros, las revisiones correspondientes y puesta a punto permanente, para los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Para 2028, esa cuantía asciende a 16.400 euros por coche.

El Consejo de Gobierno aparcará así modelos como el Renault Talismán o el Koleos que ahora usan sus integrantes. Esos coches pasarán a la reserva, para su uso por parte de los empleados públicos de la Junta, que tiene un total de 2.900 vehículos, entre tractores, furgonetas, turismos, remolques, camiones o vehículos industriales, entre otros. A esa segunda vida pasaron también los Velsatis y los Laguna que previamente había utilizado el Ejecutivo.

Justifica el expediente que en este momento es «preciso renovar» la flota oficial. Los nuevos doce vehículos oficiales serán «de la misma marca y modelo», híbridos y de color gris. El contrato está abierto no sólo a berlinas, que es lo más habitual de las flotas de los representantes oficiales, sino también a carrocerías tipo SUV.

«Tanto por razones prácticas ligadas a que puedan circular en grandes ciudades como por el papel ejemplar que se exige a la Administración, estos vehículos deben reunir unos exigentes requerimientos medioambientales», indica el expediente. Está promovido por la Consejería de Economía para conseguir «me-

# Presidente, vice y consejeros jubilan sus coches y se pasan al híbrido

La Junta licita el 'renting' de sus 12 vehículos oficiales asignados al Consejo de Gobierno, por 13.000 euros al año cada uno / Podrán ser berlina o SUV pero todos del mismo modelo

diante economías de escala, ofertas económicamente más ventajosas y para lograr una imagen homogénea de la flota de vehículos asignados a funciones de representación».

Serán en todo caso coches híbridos, enchufables o no, y dispondrán de la etiqueta Eco o Cero, que son las calificaciones que permiten un mayor acceso a los centros urbanos de las ciudades más pobladas. La emisión máxima de CO2 no podrán ser superior a los 120 g/km.

En cuanto al combustible, podrán combinar el arranque eléctrico con diésel o con gasolina siempre y cuando la potencia combinada alcance, como mínimo, los 140 kw.

La licitación establece los requisitos mínimos del equipamiento. Según el pliego, no sirve cualquier cosa siendo los ocupantes altos cargos de la Junta. Los vehículos deben reunir una serie de características «acordes al uso para el que van a ser destinados: la utilización por los más altos representantes de la Administración de Castilla y León, lo que requieren unas notables prestaciones de seguridad y confortabilidad».

«El Presidente de la Junta ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella; los consejeros, por su parte, ostentan la representación de la consejería que tuvieran asignada. En definitiva, los miembros de la Junta de Castilla y León tienen atribuida una función representativa de la Comunidad y de la Administración, para cuyo correcto ejercicio requieren en sus desplazamientos, de vehículos oficiales de unas acordes características y prestaciones», incide el texto.

#### El contrato exige que sean de color gris y con las lunas traseras tintadas

#### Son representantes que «requieren una notable seguridad y confortabilidad»

Esas prestaciones las disfrutarán directamente los conductores de estos vehículos, dado que todos cuentan con chofer. Entre los sistemas exigidos, figuran el limitador y regulador de velocidad, varios sistemas de seguridad como detección de ángulo muerto, prevención de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detección de fatiga o frenado de emergencia automático en caso de detección de peatones o ciclistas.

Promueve la contratación conjunta del *renting* la Consejería de Economía y Hacienda en base a un acuerdo alcanzada el 1 de febrero para designar a este departamento el suministro de los 12 vehículos de representación, con cargo a los créditos de cada consejería, salvo en el caso de la Consejería de la Presidencia, a cuyo cargo se adquirirán también los destinados a presidente y vicepresidente.

Al cabo de cuatro años, la Administración pagará por ese *renting* 56,500 euros por vehículo, incluyendo el alquiler y todos los gastos de mantenimiento, desde la ITV hasta los cambios de ruedas.

Los vehículos usados hasta ahora por presidente y consejeros eran propiedad de la Junta. La razón de cambiar de régimen responde a que son vehículos con los que se hacen muchos kilómetros al año y con el paso del tiempo se devaluán y su mantenimiento resulta muy costoso. «Se trata de vehículos con un uso muy intensivo (hasta el punto de que se incluyen en el renting 50.000 kilómetros anuales, lo que viene a suponer en torno a cuatro veces el número de kilómetros que, de media, se recorren por vehículo en España), lo que ocasiona que frecuentemente, tras los cuatro primeros años, deje de estar en las óptimas condiciones que requiere el concreto uso al que están destinados, por lo que es preferible abandonar el vehículo al cabo de ese periodo que adquirirlo en propiedad». «Además, el renting proporciona otras prestaciones, como la garantía de rápida sustitución en supuesto de avería o accidente, que constituyen nítidas ventajas en este concreto caso frente a otras formas de suministro, dada la ausencia de otros vehículos similares en las consejería, y por tanto carencia de un vehículo de las necesarias características durante el tiempo que permanece en el taller o se adquiere otro que lo susti-

Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de abril para presentar su oferta en este procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El plazo de duración del contra

to será de 51 meses desde el próximo 1 de septiembre o del día de la formalización, si fuera posterior a esa fecha. Desde ese momento, la adjudicataria dispondrá de tres meses para entregar los vehículos. La previsión de la Junta es que la entrega se realice en Valladolid a partir del 30 de noviembre de este año.

Los doce miembros del Consejo de Gobierno son los únicos que tienen un vehículo oficial asignado para sus desplazamientos de trabajo, incluyendo los viajes desde su residencia en otras provincias, como es el caso de los consejeros de Cultura (que viaja desde La Losa, en Segovia), Sanidad (desde Burgos) y (Medio Ambiente (desde León).

El resto de los altos cargos puede hacer uso de los automóviles de la administración para desplazarse en el ejercicio de su cargo o hasta su puesto de trabajo en el caso de que residan en otras provincias. Es el caso de siete directores generales que viajan en coche oficial o vehículo compartido desde su domicilio en Salamanca: la de Universidades, el de Administración Local, el de Comunicación, el de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, el de Producción Agrícola, el de Deportes y la directora del Gabinete del Presidente. La normativa dice que pueden utilizar un coche oficial «para acudir diariamente a su lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible con otros altos cargos que residan en la misma localidad».

Desde Ávila viaja en vehículo oficial el viceconsejero de Medio Ambiente y, durante medio año, la directora general de la Mujer.

Desde Aranda ocasionalmente viene a Valladolid en coche oficial el director general de Transparencia y desde Miranda, la directora de Agencia de Protección Civil.

Solos o en coche compartido se desplazan desde Palencia el director deneral de Innovación y Formación del Profesorado, la directora General de Política Económica y la directora General de Presupuestos. Y, desde Segovia se mueve en coche de la flota la directora de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa

# Ávila, León y Segovia claman contra el «desmantelamiento» de la Sanidad

#### VALLADOLID

Ávila, León y Segovia se han concentrado durante este domingo, Día Mundial de la Salud, para clamar contra el desmantelamiento del sistema sanitario en Castilla y León. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de las tres provincias ha organizado manifestaciones que han reunido a más de 400 personas entre los territorios.

'La Sanidad pública es un derecho. Que no te lo roben'. Bajo este lema se han concentrado en Ávila las tres Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la provincia, situadas en la capital, Valle del Tiétar y Barco y Piedrahíta, en contra del "desmantelamiento" de este servicio, informa Ical.

"Reivindicamos que se le dé una vuelta a todo esto", explicó José Ángel San Miguel, portavoz de la plataforma de Ávila, que insistió en pedir a los dirigentes públicos "que pongan el empeño de intentar solucionar todos estos problemas, que están repercutiendo sobre todo en las zonas rurales, donde están totalmente desprotegidos".

Por su parte, Carmen Franganillo, portavoz de la plataforma en León, expresó durante la concentración que "tenemos que luchar para que los profesionales que vienen a León a hacer el MIR no se vayan después a otras comunidades autónomas o a otros países".

La Plaza Mayor de Segovia también acogió una concentración bajo el lema 'La salud no es un negoció en la que, a la denuncia generalizada por la "precariedad" en la Atención Primaria y el aumento de las listas de espera, se unió la "incertidumbre" que se vive en la provincia sobre la construcción del centro de salud Segovia IV, "que iba a ser la segunda infraestructura sanitaria cuando se presentó el proyecto" pero que todavía no está en marcha.



Concentración en Ávila de la Plataforma por la Sanidad Pública. ICAL

## **DEPORTES**

# multiópticas

# Derrota con polémica

**FÚTBOL.** El Numancia cae ante el Guadalajara tras señalar el colegiado un penalti dudoso/Previamente el trencilla no pitaba nada en una caída de Carlos González en el área

ÁREA 11 GUADALAJARA El C.D. Numancia perdió por la mínima ante el 'Dépor' en un encuentro de los que hacen afición. El equipo de Javi Moreno cedió en un encuentro marcado por la polémica tras un dudoso penalti señalado por el colegiado del encuentro que, a la postre, significó el tanto de la victoria local. Previamente el trencilla no consideró pena máxima una caída de Carlos González en el área local tras robarle la cartera a un defensa. El Numancia, que por méritos mereció mejor resultado, se aleja ahora a un punto de la zona de ascenso directo. Gimnástica Segoviana y Sanse comparten el li-

Salió dominador el 'Dépor' frente a un Numancia que, escaldado por lo sucedido en Matapiñonera, optó por nadar y guardar la ropa. Javi Moreno situó a Tamayo casi en línea con Lupu, con Carlos González y Alain Ribeiro ocupando las bandas y Cristian Delgado manejando los hilos, arropado por Moustapha. Enfrente, los alcarreños tenían muy claro que sus opciones pasaban por nutrir de balones a Iván Moreno, un futbolista que, con los años, llegará más alto en esto del fútbol y que fue una auténtica pesadilla, sobre todo para Bonilla en algunos lances del partido.

Comenzó su recital con un zurdazo flojo desde la frontal del área y lo continuó con un control de pecho y otro remate con la siniestra que Bonilla alcanzó para despejar a córner. La primera réplica visitante llegó en un cabezazo desviado del centrocampista senegalés. Pero lo mejor de un buen primer tiempo fueron los porteros. Dorronsoro y Vitolo evitaron que el marcador se moviera con paradas de mucho mérito ante Iván Moreno, en dos ocasiones, Tamayo y Lu-



Carlos González es derribado por un rival en un lance del encuentro. ÁREA 11

pu. Lo increíble era que se mantuviera el resultado inicial cuando el colegiado gaditano señaló el descanso. Y las aficiones, entre los que se encontraban unos 500 seguidores llegados desde Soria, disfrutando de uno de esos partidos de los que hacen afición.

bió el decorado. Ni el Guadalajara dominaba tanto, ni el Numancia fue capaz de hacerse con el control del balón. El espectáculo se resintió, pero siguieron pasando cosas interesantes para los buenos aficionados al fútbol. Para empezar,

un disparo lejano de Cristian Delgado que Vitolo despejó como pudo con los puños. La jugada en cuestión viene precedida de una caída de Carlos González en el área local ante la que el colegiado se mostró impasible. Contestó Fran Santano con un cabezazo desviado, cuando se encontraba en inmejorable posición y completamente solo. Lupu también remató mal con la testa a centro de Bonilla justo antes de que Primo y Alayeto sustituyeran a los dos delanteros. Alain Ribeiro, muy apagado toda la tarde, pasó a la media punta y el navarro se acostó en la banda izquierda. Poco después, Rubén Sanchidrián y Grande reemplazaban naturalmente a Carlos González y a Soler por la zona derecha.

Y, entonces, sucedió. No pasaban los rojillos por más aprietos que los generados por el inquieto Iván Moreno. El malagueño controló cerca del área y se lanzó a derribar el muro formado por hasta tres defensores. Bonilla le agarró ligeramente por la cintura y metió su bota derecha para intentar arrebatarle el cuero. Hernández Maestre ni dudó: penalti y amarilla para De Fru-



SEGUNDA FEDERACIÓN

NUMANCIA

**GUADALAJARA** 

PEDRO ESCARTÍN. 5.658 ESPECTADORES Árbitro: Hernández Maestre (Comité

Territorial Andaluz).

Tarjetas amarillas: a los locales Santano y
Souza; y a los visitantes Royo, De Frutos, y
Carlos González. Tarjetas rojas: No hubo.
Goles: 1-0: Iván Moreno (P), (min. 78).

| Vitolo ★★★     | Dorronsoro★★★       |
|----------------|---------------------|
| Gallardo★      | Soler ★             |
| Ablanque★      | De Frutos★          |
| Darío★★        | Diego Royo *        |
| Sergi ★        | Bonilla ★★          |
| Cruz ★         | Cristian ★★         |
| Souza ★★       | Moustapha ★★        |
| Del Olmo★      | Tamayo ★★           |
| Pineda★★       | Carlos González . * |
| Iván Moreno ★★ | Ribeiro ★           |
| Santano ++     | Lunu ++             |

Cambios en el Deportivo Guadalajara: Sergio Marcos (★) por Del Olmo (min. 65).

por Tamayo (min. 62). Primo (\*) por Lupu (min. 62). Sanchidrián (\*) por Carlos González (min. 69). Grande (\*) por Soler (min. 69). Caballero (s.c.) por Cristián Delgado (min.

tos, que protestó desaforadamente, mucho más que el autor de la falta. El propio Moreno bailó, engañó a Dorronsoro y firmó el único gol, a la postre, del encuentro, muy celebrado por la fiel afición

En el debe del Numancia, la poca respuesta en los más de quince minutos que restaban. Apenas inquietó a Vitolo con un disparo lejano de Bonilla, que se perdió cerca de la escuadra izquierda, y con una última falta lateral botada por el propio Bonilla que acertó a atajar el portero, rodeado por una nube de jugadores. Se consumaba una nueva derrota de un Numancia que, cada vez que acaricia el cielo con los dedos, acaba estrellándose. Y apenas queda ya tiempo para confirmar su evidente favoritismo en el grupo. Próxima estación, el domingo a las 12.00 horas en Los Pajaritos frente al San Fernando canario.









# **DEPORTES**

#### **JAVI MORENO**

TÉCNICO DEL CD NUMANCIA

# «A la mínima ha pitado un penalti que no era»

ÁREA 11 GUADALAJARA

El técnico del C.D. Numancia, Javi Moreno, comentó del encuentro que «doy la enhorabuena al Guadalajara por los 3 puntos que han conseguido por ganarnos. Nosotros los primeros 10-15 minutos, no hemos estado mal pero ellos nos han generado 2-3 acercamientos y nos han generado problemas. El partido ha estado igualado por ambas partes, ellos han tenido sus opciones y nosotros las nuestras pe-

ro ha habido dos jugadas determinantes en el partido, que no ha hace falta que de opinión de nada, han sido determinantes»

Añadió que «teníamos muy claro desde el jueves que salieron las designaciones que con este árbitro no íbamos a ganar, por lo menos mi segundo y yo lo teníamos muy claro. Nos ha pitado tres veces y las tres veces que nos ha pitado... y hoy (por ayer), ha hecho un partidazo, ha pitado muy bien pero se ha equivocado dos veces, en el penalti que no nos ha pitado y el que ha pitado a ellos, que todo el mundo me está diciendo que no es penalti, que saca el balón limpiamente», consideraba. El técnico numantino consideraba: «Lo justo hubiera



#### **Menos** presión v ocasiones

Presionó menos la salida del rival que en otras ocasiones. Durante el encuentro gozó de varias ocasiones claras pero se topó con Vitolo. Tenía la segunda parte controlada hasta polémica la decisión arbitral.

sido el empate porque ellos han tenido sus opciones claras y nosotros también, pero no tenía ninguna duda de que no íbamos a ganar aquí. Una cosa es que te equivoques un día pero que te equivoques tres veces seguidas y en todo, no das nada para aquí y todo para allí, pero hoy (por ayer), para nosotros cero y a la mínima duda, que no era ni penalti, lo ha pitado»



Alain Ribeiro pugna por un balón por un jugador rival. ÁREA 11



#### **GONZALO ÓNEGA**

TÉCNICO DEL GUADALAJARA

# «El partido lo podría haber ganado cualquiera»

ÁREA 11 GUADALAJARA

El técnico del Guadalajara comentó del encuentro que «ha sido un partido muy igualado que podría haber ganado cualquiera de los dos, otras veces hemos tenido mala fortuna pero hoy (por ayer) hemos tenido más fortuna de ellos de cara a gol. En la primera parte hemos sido mejores y superiores a excepción de la ocasión de Lupu que ha sido una pérdida un poco rara. El balón parado de este equipo es de Prime-

ra División, lo de Bonilla es una locura, la altura que tienen y gente que van muy bien de cabeza es de Primera División. El equipo ha defendido muy bien las acciones de balón parado. Cuando ha tocado tener personalidad lo hemos hecho muy bien, y ya en la segunda parte, se ha puesto el partido muy difícil y nos hemos sabido adaptar».



habían pitado. Ellos reclaman uno en nuestro área pero no sé. Es el fútbol, hay que llegar al área, les hemos generado, hemos hecho un buen partido, hemos jugado sin miedo, con mucha valentía y eso es lo que nos ha hecho ganar, que hemos sido muy valientes». Añadió que «nuestro equipo ha estado muy completo y por eso hemos ganado»



#### LA IMAGEN DE **LA JORNADA**

#### **Unos 500 rojillos** en las gradas del **Pedro Escartín**

La afición del Numancia se volcó con el equipo y alrededor de 500 aficionados numantinos se dieron cita en las gradas del Pedro Escartín. Los seguidores rojillos reconocieron el esfuerzo de sus jugadores al final del choque, al aplaudir al grupo cuando éste se acercó para agradecer el apoyo.





Fueron de

más a menos

en el choque

El Guada comenzó muy

bien el partido. Tuvo lle-

gadas y alguna ocasión

clara pero fue de más a

menos en el choque. Vi-

tolo, el portero, fue su

mejor jugador al evitar

el tanto rojillo con dos

buenas paradas.

TRES TIENDAS A TU SERVICIO

**HIPERMERCADO:** Polig. Ind. Las Casas II

**SUPERMERCADO:** Calle Mariano Vicén

**SUPERMERCADO:** 

Calle Enrique García Carrilero

## **DEPORTES**

### Clasificaciones

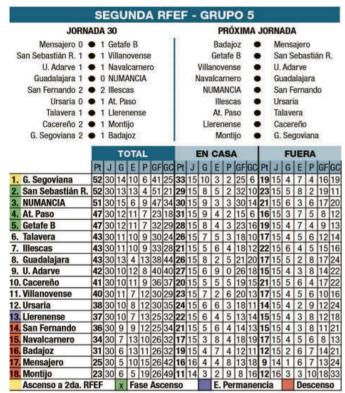

|                                  |            |                                          | die Lee |        |         |                         |                 |                            |          |       |       |     |     |    |               |     |       | 711 |    |    |    |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|--------|---------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|----|---------------|-----|-------|-----|----|----|----|
|                                  |            | ΓE                                       | R       | CE     | R       | A I                     | RF              | E                          | F        | GF    | U     | PC  | 3 ( | 3  |               |     |       |     |    |    |    |
| JORN                             | JORNADA 28 |                                          |         |        |         |                         | PRÓXIMA JORNADA |                            |          |       |       |     |     |    |               |     |       |     |    |    |    |
| Júpiter Leonés 2                 |            | IA C                                     | M       | ZÁ     | N       |                         |                 | Palencia CA   Júpiter Leor |          |       |       |     |     |    | eon           | és  |       |     |    |    |    |
| Burgos B 1                       |            | 2 5                                      | alan    | nan    | ca      |                         |                 | ALMAZÁN   Burgos B         |          |       |       |     |     |    |               |     |       |     |    |    |    |
| Palencia 1                       |            | 0 Villaralbo                             |         |        |         |                         |                 | Salamanca Palencia         |          |       |       |     |     |    |               |     |       |     |    |    |    |
| Tordesillas 3                    |            | 1 Avila                                  |         |        |         |                         |                 |                            |          | Villa | rall  | 00  | •   |    | To            | rde | silla | ıs  |    |    |    |
| Astorga 2                        | •          | 1 Be                                     | emt     | ibre   | B.      |                         |                 |                            |          |       |       | Avi |     | •  |               | As  | torg  | ja  |    |    |    |
| Colegios Dioc. 0                 | 1 Laguna   |                                          |         |        |         |                         |                 | E                          | Bem      |       | 727   | •   |     |    | leg           |     |       |     |    |    |    |
| Ponferradina B 0                 |            |                                          |         |        |         | Laguna   Ponferradina B |                 |                            |          |       |       |     |     |    |               |     |       |     |    |    |    |
| Sta. Marta T. 1                  | •          |                                          | -       | ndés B |         |                         |                 |                            | Becerrit |       |       |     |     |    | Sta. Marta T. |     |       |     |    |    |    |
| Virgen Camino 1                  | • (        | O Palencia CA Mirandés B • Virgen Camino |         |        |         |                         |                 |                            |          |       |       |     |     |    |               |     |       |     |    |    |    |
|                                  | TOTAL      |                                          |         |        | EN CASA |                         |                 |                            |          |       | FUERA |     |     |    |               |     |       |     |    |    |    |
| - 70                             | Pt         | J                                        | G       | 0      | P       | GF                      | GC              | Pt                         | J        | G     | E     | P   | GF  | GC | Pt            | J   | G     | E   | P  | GF | GC |
| 1. Ávila                         | 60         | 28                                       | 18      | 6      | 4       | 90                      |                 | 31                         |          | 9     | 4     | 1   | 22  | 6  | 29            | 14  | 9     | 2   | 3  | 14 | 9  |
| 2. Salamanca                     |            | 28                                       | -       | -      | 2       |                         |                 | 29                         |          | 8     | 5     | 1   | 24  |    |               | -   | 8     | 5   | 1  | 26 | 7  |
| 3. Tordesillas                   |            | 28                                       |         |        | 6       |                         |                 | 30                         |          | 9     | 3     | 2   |     |    | 24            |     | 7     | 3   | 4  |    | 10 |
| 4. Júpiter Leonés                | 53         | -                                        | 15      |        | 5       |                         |                 | 27                         |          | 8     | 3     | 4   |     |    | 26            |     |       | 5   | 1  | 22 | 9  |
| 5. Astorga                       | 46         |                                          | 12      |        | -       |                         |                 | 20                         |          | 5     | 5     | 4   |     | -  | 26            |     | 7     | 5   | 2  | 17 | 8  |
| 6. Palencia                      | 46         |                                          | 12      |        | 6       |                         |                 | 23                         |          | 6     | 5     | 3   | 11  |    |               | 14  |       | 5   | 3  | 13 |    |
| 7. Palencia CA                   | 45         |                                          | 12      |        | 7       |                         |                 | 20                         |          | 5     | 5     | 4   |     |    | 25            |     | 7     | 4   | 3  | 16 |    |
| 8. Becerril                      | 44         |                                          | 13      |        |         |                         |                 | 26                         |          | 8     | 2     | 3   |     |    | 18            |     | 5     | 3   | 7  | 13 |    |
| 9. Sta. Marta T.                 | 40         |                                          | 10      |        |         | -                       | -               | 21                         | -        | 5     | 6     | 3   | -   | -  | 19            | -   | 5     | 4   | 5  | -  | 13 |
| 10. Virgen Camino                | 38         |                                          | 10      | -      | -       |                         |                 | 19                         |          | 5     | 4     | 5   |     |    | 19            |     | 5     | 4   | 5  | -  | -  |
| 11. Burgos B                     |            | 28                                       |         |        |         | 27                      | 27              |                            | 15       | 6     | 3     | 6   |     |    | 17            |     | 4     | 5   | 4  | 11 | 14 |
| 12. ALMAZÁN                      | 31         | 28                                       | 8       | 7      |         |                         |                 | 19                         |          | 5     | 4     | 5   |     |    | 12            |     | 3     | 3   | 8  | 8  | 17 |
| 13. Bembibre                     | 27         | 28                                       | 6       |        |         |                         |                 | 11                         |          | 2     | 5     | 7   |     |    | 16            |     | 4     | 4   | 6  | 17 | 23 |
| 14. Villaralbo                   | 25         |                                          | 6       |        |         |                         |                 | 12                         |          | 3     | 3     | 8   |     |    | 13            |     |       | 4   | 7  |    | 16 |
| 15. Mirandés B                   |            | 28                                       | 5       | 9      | 13      |                         |                 | 12                         |          | 2     | 5     | 7   |     |    | 12            |     | 3     | 6   | 9  |    | 19 |
| 16. Colegios Dioc.               |            | 28                                       | 5       | 4      |         | 19                      |                 |                            | 14       | 2     | 1     | 11  |     |    | 12<br>12      |     |       | 3   | 8  | 12 | 18 |
| 17. Laguna<br>18. Ponferradina B | _          | 28                                       | -       | 7      |         | 19                      |                 |                            | 14       | 2     | 3     |     | 12  |    |               | 14  | 0     | 4   | 10 |    | 21 |
| Ascenso a 2da. F                 |            |                                          | 6       |        |         |                         |                 |                            | 14       | 6     | -     | -   | ens |    | 4             | 14  | U     | 4   | 10 | 1  | 21 |
| Ascenso a 2da. RFEF Fase Ascens  |            |                                          |         |        |         | 50                      | -               | - 4                        | ne       | SC    | 2115  | U.  |     |    |               |     |       | _   | _  |    |    |

| PRIMERA REGIONAL CyL                                                                    |                           |       |    |    |     | PRIMERA REGIONAL ARAGÓN     |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----|----|-----|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------|------|------|----|-----|-----|-----|----|
| JORNADA 25                                                                              |                           |       |    |    |     | JORNADA 27                  |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
| Lermeño 0 ● 0 Unami                                                                     |                           |       |    |    |     |                             | Torres 4 ● 2 Remolinos |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
|                                                                                         |                           |       |    |    |     | Ariza 0 • 0 Borja           |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
| CALASANZ 0 ● 0 Briviesca<br>SAN JOSÉ 1 ● 2 V. Alegre<br>Carejas Paredes 0 ● 3 Cebrereña |                           |       |    |    |     | Calatorao 4 • 1 Morata      |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
|                                                                                         |                           |       |    |    |     | ÓLVEGA 2 ● 1 Tauste         |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
|                                                                                         |                           |       |    |    |     | Calamocha 2   O Belchite 97 |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
| D. Arenas 1 • 1 Villamuriel                                                             |                           |       |    |    |     | Pradillano 1 • 0 Boquiñeni  |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
| Villarcayo 0 ● 0 UP Palencia                                                            |                           |       |    |    |     | Rivas 1 • 3 Epila           |                        |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
| Belorado 1                                                                              | Belorado 1 • 0 NUMANCIA B |       |    |    |     |                             | Monreal 3 ● 2 Ateca    |                  |             |      |      |    |     |     |     |    |
| Turégano 3                                                                              | Turégano 3 • 0 UXAMA      |       |    |    |     |                             |                        | Herrera 0        | •           | I G  | allu |    |     |     |     |    |
|                                                                                         |                           | 92570 |    |    |     |                             |                        |                  |             |      |      | T  | OT/ | NI. |     | =  |
|                                                                                         | 100                       |       | -  | )T | 420 | 100                         | 100                    |                  |             | Pt   | J    | G  |     |     | GF  | GC |
| - 277                                                                                   | Pt                        | 10000 | G  | E  |     |                             | GC                     | 1.               | Pradillano  | 1000 | 200  | 19 | 1   | 4   | 200 | 38 |
| 1. Briviesca                                                                            | 100                       | -     | 15 | -  |     |                             | 19                     |                  | Tauste      |      |      | 17 | 4   | -   | 63  |    |
| 2. Villamuriel                                                                          |                           |       | 13 |    |     | 38                          |                        |                  | Herrera     |      | -    | 16 | -   | 5   |     |    |
| 3. SAN JOSÉ                                                                             | 43                        | 25    | 13 | 4  | 8   | 46                          | 30                     |                  | Morata      |      |      | 12 |     | 5   | 39  |    |
| 4. Turégano                                                                             | 42                        | 25    | 12 | 6  | 7   | 48                          | 35                     | 5.               | Remolinos   |      |      | 13 |     | 7   | 52  | 45 |
| 5. V. Alegre                                                                            | 41                        | 25    | 11 | 8  | 6   | 36                          | 24                     | 6.               | Torres      | 45   | 27   | 13 | 6   | 8   |     | 44 |
| 6. Villarcayo                                                                           | 41                        | 25    | 10 | 11 | 4   | 34                          | 22                     | 7.               | Gallur      | 42   | 27   | 11 | 9   | 7   | 45  | 40 |
| 7. Lermeño                                                                              | 37                        | 25    | 11 | 4  |     | 22                          |                        | 8.               | Ateca       |      |      | 12 | 6   | 9   | 54  | 42 |
| 8. NUMANCIA B                                                                           |                           |       | 10 |    |     | 31                          |                        | 9.               | Borja       | 36   | 27   | 8  |     |     | 44  |    |
| 9. CALASANZ                                                                             | -                         | 25    | -  | 9  |     | 37                          |                        |                  | Ariza       | -    | -    | 9  |     |     | 37  |    |
| 10. UXAMA                                                                               |                           | 25    |    | 5  |     | 30                          |                        |                  | Epila       |      |      | 10 |     |     | 38  |    |
| 11. Cebrereña                                                                           |                           | 25    |    | 1  |     | 31                          |                        |                  | ÓLVEGA      |      |      | 8  | 7   |     | 38  |    |
| 12. Belorado                                                                            | _                         | 25    | _  | 7  | -   | 36                          | _                      | <b>Annaharan</b> | Monreal     |      |      | 7  |     |     | 44  |    |
| 13. UP Palencia                                                                         |                           |       |    | -  |     | 20                          |                        | -                | Calatorao   | -    |      | 7  |     |     |     | 44 |
| 14. Unami                                                                               |                           | 25    |    |    |     |                             | 38                     |                  | Calamocha   | -    |      | 5  |     |     |     | 36 |
|                                                                                         |                           |       |    |    |     |                             |                        |                  | Rivas       |      |      | 5  |     |     |     | 63 |
| 15. D. Arenas                                                                           |                           | 25    |    | -  | -   | 27                          | -                      |                  | Boquiñeni   |      |      | 5  |     |     |     |    |
| 16. Carejas Paredes                                                                     | 11                        | 25    | 2  | 5  | 18  | 16                          | 60                     | 18               | Belchite 97 | 16   | 27   | 4  | 4   | 19  | 41  | δU |



Una jugadora del San José durante un partido disputado en Los Pajaritos. MONTESEGURO FOTO

# El San José remonta ante un rival directo

**FÚTBOL.** El equipo soriano supera 1-2 a Capiscol con goles de Paula y Lucía / Las sorianas siguen al frente de la Liga Gonalpi

SORIA

El C.D. San José femenino logró una importante victoria en su visita a tierras burgalesas al imponerse por 1-2 a Capiscol, un rival directo en la zona alta de la tabla. Con esta victoria, las sorianas mantienen su posición de privilegio en la Liga Gonalpi.

El equipo que dirige Hugo Palomar visitaba al tercer clasificado, un rival que antes del inicio del choque estaba a tres puntos de las sorianas. Las burgalesas saltaron muy bien al terreno de juego y buena prueba de ello es que se adelantaban en el marcador en el minuto cinco por mediación de Ángela. Este tanto inicial no descompuso lo más mínimo al San José, que consciente

R. AFICIONADOS

Derrota del filial. El Numancia B perdió por la mínima ante el Belorado en un encuentro en el que los locales, férreos en defensa, se mostraron más certeros ante la portería rival. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 22 cuando Raúl culminaba una buena acción local. En la segunda parte, los rojillos buscaron con ahínco el tanto del empate pero se topó con la férrea y ordenada zaga local. Esta derrota aleja al filial de los puestos de playoff.

de los que se jugaba buscó el tanto del empate. Esta llegaría antes del descanso por mediación de Paula. Ya en la reanudación, el equipo soriano siguió buscando la portería rival, un premio que llegó de la mano de Lucía al enviar a la red el balón en el 57.

Con esta victoria el C.D. San José se mantiene al frente de la Liga Gonalpi con dos puntos de ventaja sobre un Real Valladolid que tiene un partido menos en su casillero y que sumó los tres puntos ante el Burgos. Con esta victoria el San José aleja al Capiscol, tercer clasificado, a seis puntos. Para el próximo fin de semana, el equipo que dirige Hugo Palomar recibe el domingo en Los Pajaritos al Navega a partir de las 17.00 horas.



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

TRES BRONCES PARA EL DEPORAMA EN EL NACIONAL DE DUATLÓN. La duatleta del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, logró la medalla de bronce en categoría élite durante el Campeonato de España de Duatlón celebrado en Avilés. En categoría sub-23 María Barceló era bronce, al igual que club soriano.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

101

PRECIOSO Ático U25, 2 habitaciones y 1 salón semiamueblado, baño y cocina amueblados, gran terraza. Posibilidad de 1 o 2 plazas de garaje. 225.000 euros. Tfno. 606 433 982.

SE VENDE niso en Almazán, 96 metros, 3 dormitorios dobles, 1 baño, dos terrazas, buena orientación, sol todo el día, totalmente amueblado reformado, ascensor, 4 piso, pocos gastos de comunidad. Mejor ver. sin compromiso, 70,000 euros. Tel. 626 769 925

> Sus esquelas 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS ....119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaie, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc tricos, 30,000 euros, 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

**Sus anuncios** 

**POR PALABRAS** 975 21 20 63

#### **TRABAJO**

701

EMPRESA de alimentación precisa comercial para Soria y Provincia. Con carnet B. Se ofrece coche empresa y jornada completa. Incor-poración inmediata. Toláfono (CO inmediata. Teléfono 689 poracion 859 880.





#### FARMACIA DE GUARDIA

Ma Gracia Antón Pérez Avda, Valladolid, 18

Tel. 975,220,435

**EN LA PROVINCIA** Del 8 al 14 de abril

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA, COVALEDA (24 H.)

BERLANGA DE DUERO, NAVALENO, **DEZA (HASTA LAS 22.00H.)** 

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 86.1% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY

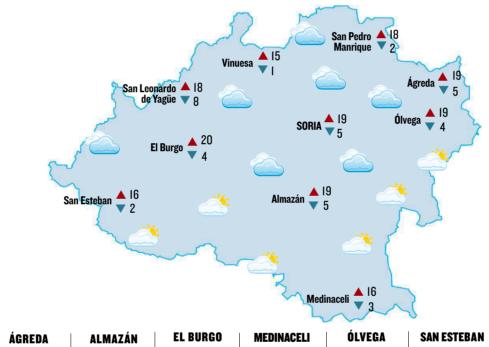

#### Mínimas en descenso

Cielo nuboso con lluvias o chubascos débiles, localmente moderados y con tormentas ocasionales; tendiendo a poco nuboso de oeste a este. La cota de nieve de 2000 metros o superior en descenso a 1600/1800. Temperaturas mínimas en descenso, que puede ser localmente notable y máximas sin cambios. Heladas débiles en zonas de montaña. Vientos del suroeste con rachas fuertes, girando a noroeste.

#### **EN LA CAPITAL** HOY Máxima Mínima 19° **5**° MAÑANA Máxima Mínima 10 S. LEONARDO **SAN PEDRO VINUESA**

#### ▲ 13 ▼3 ▲ 13 ▼ 0

▲ II ▼ 3 Miércoles **▲** 15 ▼ 3

Miércoles **▲** 18 ▼ 0

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

Miércoles **▲** 18 ▼-1

12 🔻 0 Miércoles **▲** 17 ▼ 0

**▲** II ▼ 2 Miércoles **▲** 14 ▼ 2

▲ 13 🔻 I Miércoles ▲ 19 ▼ N

▲ II ▼ -I Miércoles ▲ 17 ▼ -1

975 380 001 975 300 461

**▲** 9 ▼ 0 Miércoles ▲ 13 ▼ 1

Martes ▲ II ▼-I Miércoles ▲ 15 **▼** n

#### TELÉFONOS DE INTERÉS

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

**TELE-RUTA** 

Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz ÇENTROS DE SALUD

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural **CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012 Tierras Altas 975 381 170 975 228 282

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 - 13-97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO

#### Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02- 18. Lunes cerrado por descanso

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15-51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

## Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS **ROMANOS**

#### Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

el 3 de septiembre.

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA' Garray Periodo: I de agosto a 3I de octub

Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

#### M. DE LA VENERARI E SOR Mª JESTÍS DE

Llamar previ

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

#### VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA
Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas de 17.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1 domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**

06:00 Infocomerciales 06:45 Con la música a todas partes 08:15 Cuentos en la bruma 10:05 Lo mejor de Escápate de viaje 10:30 Corazón anasionado II:23 Programación local 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:25 Camno al día

15:35 La 8 Noticias redifusion 16:10 La Jornada

18:45 El tiempo 18:55 Campo al día **19:05** El Arcón

20:40 Fl tiemno

20:00 CyLTV Noticias

20:55 La 8 Noticias

00:00 CyLTV Noticias

02:35 Infocomerciales

00:35 Programación local

21:30 La Jornada redifusion

23:30 La 8 Noticias redifusion

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos





90.2 FM

ARANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM NAS DE SAN PEDRO

97.7 FM 97.8 FM

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM VALLADOLID 97.1 102.8 FM

| CINES LARA DEL 5 AL 11 DE ABRIL              |          |       |       |  |  |
|----------------------------------------------|----------|-------|-------|--|--|
|                                              | SESIONES |       |       |  |  |
| SALA 1 -CAZAFANTASMAS. IMPERIO HELADO        | 17.45    | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 2 -FREELANCE                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |  |  |
| SALA 3 -KUNG FU PANDA 4 -LOS NIÑOS DE WINTON | 18.00    | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 4 -GODZILLA Y KONG. EL NUEVO IMPERIO    | 17.45    | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 5 -LA FAMILIA BENETÓN                   | 18.00    | 20.30 | 22.35 |  |  |
| SALA 6 -LA PRIMERA PROFECÍA                  | 18.00    | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA7 -MATUSALÉN                             | 17.45    | 20.15 | 22.35 |  |  |
| SALA 8 -DUNE: PARTE DOS -PÁJAROS             | 17.45    | 20.40 | 22.35 |  |  |

Martes cerrado por descanso de persona Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



**LOS NIÑOS DE WINTON** Reino Unido. 2023. Dirección. James Hawes. Reparto. Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter. Sinopsis. Un joven corredor de bolsa británico, Nicholas «Nicky» Winton, ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de su madre. Un acto de compasión casi olvidado durante 50 años, y del que Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber hecho más.

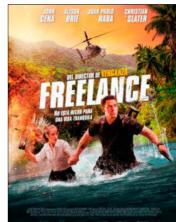

#### **FREELANCE**

Estados Unidos. 2023. Dirección. Pierre Morel. Reparto. John Cena, Alison Brie, Juan Pablo Raba, Christian Slater. Sinopsis. Mason Pettits, exagente de las fuerzas especiales está atrapado en un aburrido trabajo de oficina. A regañadientes acepta un encargo para proporcionar seguridad privada a Claire Wellington, una periodista fracasada, mientras entrevista a Juan Venegas, un despiadado -pero impecablemente vestido-



07:50 Agro en acción. 09:05 Con la música a todas partes. 10:45 Mundo natural. II:15 La casa sobre ruedas **12:05** Grana y oro. **13:05** Todos los días 14:30 CyLTV Noticias I

**15:10** El Tiempo 1. 15:25 El campo al día 15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con

lengua de signos. **16:00** Cine de tarde: Instinto asesino. 2003 -Peter Werner

17:40 Lo Mejor de Naturaleza Viva. 18:10 Flash Cierre de mercados.

18:20 Todos los días. 19:45 Flash Cierre de mercados. 20:00 CyLTV Noticias 2.

**20:40** El Tiempo 2. 20:55 Flash Cierre de mercados

20:58 Vamos a dormir con los Momo 20:59 El campo al día.

21:05 Avance Cuestión de Prioridades.

21:15 Cuestión de prioridades

22:25 Paseos con encanto.

23:15 Me vuelvo al pueblo

OO:15 CvLTV Noticias 2 (Redifusión)

**00:45** Él Tiempo 2.

00:55 Flash Cierre de mercados.

OI:00 El campo al día. Ol:10 Cuestión de prioridades.

#### CINES MERCADO

| Lunes, 8 de abril                  | SESIONES |
|------------------------------------|----------|
| SALA 1 - CLUB ZERO (VOSE)          | 17.00    |
| - LOS PEQUEÑOS AMORES              | 19.15    |
| - ANIMALIA (VOSE)                  | 21.15    |
| SALA 2 - DUNIA Y EL ECO DEL TAMBOR | 17.30    |
| - MAYDAY CLUB                      | 19.00    |
| - PUAN                             | 21.00    |

| Martes, 9 de abril           | SESIONES |
|------------------------------|----------|
| SALA 1 - LOS PEQUEÑOS AMORES | 17.00    |
| - MAYDAY CLUB (VOSE)         | 19.00    |
| - ANIMALIA (VOSE)            | 21.15    |
| SALA 2 - PUAN                | 17.15    |
| - CICLO BUSTER KEATON        | 19.30    |



#### **ANIMALIA**

Marruecos 2023. Dirección. Sofia Alaoui. Reparto. Oumaïma Barid, Mehdi Dehbi. Fouad Oughaou. **Sinopsis:** Itto es una joven marroquí de origen humilde que se ha adaptado al entorno de opulencia de la adinerada familia de su marido. En la recta final de su embarazo, se dispone a pasar un día tranquilo, sola, ya que su marido está de viaje de negocios. Al tiempo unos extraños sucesos sumergen al país en un estado de emergencia



#### LOS PEQUEÑOS AMORES

España, 2024, **Dirección**, Celia Rico, **Reparto**, Adriana Ozores, María Vázquez y Aimar Vega. **Sinopsis.** Teresa cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre.

# CARLOS CUESTA

# ESPECIALISTA EN TEJADOS NUEVOS O REPARACIÓN



- Solución de goteras con total garantía.
- Impermeabilización de terrazas y fachadas.
- Realizamos inspección técnica de tu tejado.
- Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis y sin compromiso.
- Soria y todas sus comarcas.



679421624

Especial descuentos zona del Burgo C/ Leones, 6. Berlanga de Duero (Soria)



# HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

REVUELTO anda el condumio político en este Lunes de Aguas. Tras los últimos descubrimientos en el concurso del masterchef nacional, todos los guisos parece que se decantan por el dúo Gómez & Sánchez. Normal. La cuestión culinaria ha sido desde siempre un núcleo de conflictos enconados entre filólogos y carniceros. Y más aún desde que Sánchez volvió de su gira triunfal por Jordania, Arabia Saudí y Qatar, para terminar en las traseras de Halloween en Cuelga Muros.

Así que hoy todos hablan de una nueva vianda en el menú del sanchismo resurrecto: el begoño con farinato. Como se trata de un invento recién salido del horno, iré directo a la manduca. Ya el pasado jueves 4 me llamó alarmada una vieja amiga desde Salamanca, para que tomara conciencia, política y culnariamente, de cómo andaban las cosas por la capital charra, patrimonio de la humanidad.

Según los rumores que corren, el tirano Sánchez pretendería cargarse los Lunes de Aguas, tal y como, jurídica o políticamente, funcionan hasta ahora. Como es sabido, el quid de esta fiesta entrañable se centra en una cuestión palpitante y libertaria: que las putas, putos o putes -reales o metafóricos da lo mismo-sigan gozando, o dejen de disfrutar, de los privilegios que hasta ahora tienen. Lo digo en general, y sin entrar en los detalles sobre el tamaño de la realidad o de la metáfora, en los que sin duda incidirá la inmediata ley que prepara el sanchismo moralizante, y que, como es su costumbre, todo lo reducirá a paja, humo, polvo, sombra, a nada, como repetimos tantas veces en

Como es lógico, le contesté a mi amiga que ese rumor parece una broma macabra por una razón de catre o catrestófica: en estos temas no hay cabra que no tire al monte, ni tormenta que no quede en agua de borrajas. A ver, Josefina, ¿en que quedó el decreto liberal de 1497 del Príncipe don Juan, el amado hijo de los Reyes Católicos que murió de amor, y cuya muerte mediática lloraron a moco tendido todas las celestinas, las señoras virtuosas, los caballeros de gola, los cañeros, cañeras y cañeres del reino? Pues en verdura del Tormes, en solemnísimos atasques por todas las mancebías de la España vertebrada.

Añadí: ¿pero tú crees, Fina, que Sánchez se pasará por el arco de triunfo el decreto que firmó Felipe II en 1543 que, salvo en pequeñas variantes, confirmó las libertades que en cuestión de

# Begoño con farinato

sexo dio por buenas aquel Príncipe renacentista de la hermosura y del goce? Es más, y en tercer lugar, ¿tú crees que a Sánchez no le gusta la chanfainería, y que

echará por tierra el decreto de la Junta de Castilla y León –diciembre de 2020– que declara «fiesta de interés turístico», los Lunes de Aguas de Salamanca con indulgencia plenaria y seguro para todos los servicios?



pirón. ¿No has leído lo que piensa hacer con ese invento chanquetista-feijoyano, que se llama Ley de Concordia, y que pone a Castilla y León en la desembocadu-

ra del Duero en Oporto? Mira, paisano, lo que a mí me importa de los Lunes de Aguas es el negocio del hornazo, que es a lo que me dedico, y de lo que vivo todo el año. Si me lo sustituyes por un sucedáneo, como es el begoño con farinato, pues me partes



gido del begoño con farinato como producto sanchista y bolivariano, que tanto preocupa a mi paisana y amiga Josefina. Aclaremos. El hornazo es un alimento compacto, recio al modo teresiano, que en un solo acto quebranta las voluntades más resistentes y las satisfacciones más lujuriosas. Con una sola vez que lo pruebes en un revolcón a conciencia y sincero a orillas del Tormes, ya sabes que imprime carácter y que no hacen falta más aspavientos ni más «Padre Putas» que te crucen el río: tú solito vuelves al plato como un corderito las veces que hagan falta como... como decía la madre Celestina: vuelve, hijo, vuelve «y mételo en la camarilla de las escobas».

En cambio, el begoño con farinato, culinariamente hablando, es otra cosa muy distinta, pues traspasa los umbrales del Tormes. Es una ilusioncita transitoria en falcon con proa intercontinental, que está poblada de anisetes, de harina y de más harina -de aquí viene lo de la farina y el farinato-, con aguardiente y tropezones de cebolla en tripa, con tinte sempiterno de bote y de trinque en califato. Sólo así los millones, como en caja resonante de primera dama, y conseguidora, relucen por los picos de Europa en rubiales y hermoseados pimpollos con vuelo directo a la república Dominicana. Dicho en 5 palabros: no hay punto de comparación.

Pero no nos engañemos. En principio, el begoño con farinato no es más que un Gary póster promocional: tanto en falcon/ como en tierra/ Pedro es Gómez,/Bego es Sánchez/igual que la ez/ es el guante/ para la S/ y pa la G. Un póster «impecable», puro, inodoro, invisible e innombrable, que se ha inventado Sánchez en medio de tres campañas electorales -vascas, catalanas, y europeas-con el doble fin de toda marina mercante: para que se hable por lo bajines de la corrupción de la carne en Koldo, Ábalos, Marlaska, Delcy, Otegi, Puigdemont, Illa, Aragonés y de un largo etcétera; y para que demandemos con cariño la legislatura del begoño con farinato.

Tierna demanda, que diría Josefina. Y es que Sánchez –al igual que el mendaz y trincón don Juan Tenorionos considera a todos, a todas y a todes como a doña Inés: alondras de la primera internacional socialista que nada más leer el inicio de su carta, «Doña Inés del alma mía», ya no leeremos la letra pequeña pues, rendidos, tan sólo repetiremos lo que Inés se tragó: «Virgen santa, qué principio». Ya, y de paso dos huevos para el hornazo.

